Jueves, 1 de agosto de 2024. Año XXXV. Número: 12.642. Edición Madrid. Precio: 2 €



DE CAMARERO A VIGILANTE DEL MAR Un día con Mario Sanz, uno de los últimos 15 fareros de España: "En nada seremos 10" Págs. 31 a 33

**KIKO MATAMOROS** Tertuliano v vividor: "Defiendo el derecho de cada uno a matarse como le salga de los cojones" Pág



### El «hasta aquí» de Page contra Sánchez por el pacto con ERC crece en el PSOE

Ya son 8 las federaciones que se muestran en contra de la cesión fiscal a Cataluña a melegian cambio de investir a Illa • Felipe González ampara al manchego, a Lambán y a Gallardo

#### MARTA BELVER MADRID

«¡Hasta aquí!». El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, rechazó ayer con estas contundentes palabras la «obscena» soberanía fiscal para Cataluña que, según ERC, el PSOE ha aceptado a cambio de su apoyo para situar a Salvador Illa al frente de la Generalitat. En total, son ya ocho las federaciones socialistas que se han mostrado en contra de este acuerdo. Páginas 6 y 7

Muchas federaciones del PSOE ya no podrán levantar cabeza EDITORIAL Página 5

#### Maduro se aferra al poder y desata la violencia: al menos 20 muertos y mil detenidos



Militariza el país y amenaza otra vez a la oposición: «El cobarde» Edmundo y la

«fascista» Machado «deben estar tras las rejas» Página 22



Nadal abraza a Alcaraz, ayer en París, tras ser derrotados en dobles por EEUU. CARL DE SOUZA / AFP

## ADIÓS OLÍMPICO DE NADAI

Cae en dobles junto a Alcaraz, que pasa a cuartos en individual / Cuarto y quinto puesto en tiro femenino y se escapan dos bronces en judo por JAVIER SÁNCHEZ Suple. 8 págs.

MARCHAND, CON DOS OROS MÁS, DESATA EL JÚBILO EN PARÍS

EL TRIATLÓN HACE AGUAS EN EL SENA CON PERMISO DEL E. COLI POR LUCAS SÁEZ-BRAVO

## Irán «castigará» a Israel por matar en Teherán al cerebro de Hamas



El asesinato selectivo de Ismail Haniyah dispara el riesgo de un conflicto a gran escala en Oriente Próximo • El ayatolá Jamenei promete que los iraníes se vengarán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, alerta de que esa respuesta acarreará un «duro precio»

Manifestación palestina, ayer, en Nablus. AFP



#### PRIMER PLANO

LA COPA AMÉRICA DE VELA

Decidida a recuperar su condición de capital mediterránea, Barcelona espera que la Copa América lance el mensaje de que la ciudad ha enterrado la etapa de conflictos

# LA REGATA CON LA OUE BARCELONA QUIERE DEJAR ATRÁS A COLAUMAN Y EL 'PROCES'

Después de una década atrapada entre dos populismos corrosivos, el independentismo y la izquierda woke de Ada Colau, que deterioraron la imagen de la ciudad en el conjunto de España e internacionalmente, la castigaron económicamente y la expulsaron de la li-

ga de las grandes metrópolis europeas, Barcelona está recuperando el rumbo perdido. Un intento de salir de una lenta decadencia, agravada por el impacto de la pandemia en la industria del turismo, en el que el ayuntamiento y los sectores económicos esperan que la celebración de la 37 edición de la Copa América de vela, que arranca el 22 de agos-

to y dura hasta finales de octubre, ayude a lanzar el mensaje de que Barcelona vuelve a ser un lugar abierto, fiable y que ofrece grandes posibilidades de ocio y negocio.

La naturalidad y entusiasmo con la que se celebró en las calles de la ciudad la victoria de España en la Eurocopa, con la instalación por parte del Ayuntamiento de una pantalla gigante en plaza Cataluña—impensable con Colau de alcaldesa y el procés en marcha—es uno de los muchos síntomas, junto a que Louis Vuitton escogiera el Parc Güell para presentar mun-

dialmente la colección de este año o la exhibición de la Fórmula 1 en el Paseo de Gracia, de una voluntad colectiva de olvidar el oscuro pasado para mirarse en el brillante espejo olímpico de 1992.

Una conjura impulsada por las mismas elites económicas y culturales



IÑAKI ELLAKURÍA BARCELONA

que en su día fueron culpables, por colaboracióno desidia, de que cayera en manos del populismo, que ahora tratan de subsanar las consecuencias de aquel error. Para dejar atrás la culcimitura del «no» y blindarse ante la parálisis política de la Generalitat, todavía con gobierno en funciones y a

la espera de que se confirme la investidura de Salvador Illa.

La apuesta por la Copa América trata de devolver a Barcelona la condición de capital del mediterráneo. El alcalde de la ciudad, el socialista Jaume Collboni, quien de una forma discreta pero constante se esfuerza en limpiar la herencia antisistema que

LA PREVISIÓN ES DE 2,5 MILLONES DE VISITANTES Y UN IMPACTO ECONÓMICO DE 1.200 MILLONES

LA CANDIDATURA
PARTE DE UNA
INICIATIVA PRIVADA
QUE ARRASTRA
A LAS INSTITUCIONES

dejó el *colauismo*, destaca que esta competición «es el ejemplo de que la mejor Barcelona ha vuelto para liderar y seguir siendo motor de Cataluña y España».

Un mensaje avalado por las buenas previsiones de impacto económico con la que llega la Copa América: más de 1.200 millones de euros, con una actividad productiva de 2.285 millones, una audiencia televisiva de unos 900 millones de espectadores y la creación de 19.000 puestos de trabajo vinculados a la llamada «economía azul», que es la que favorece un uso responsable y sostenible de los mares, océanos y fondos marinos.

Además de los 2,5 millones de visitantes que espera que lleguen a Barcelona estos meses, la Copa América tiène una característica propia que fortalece su relación con la ciudad y la vida cotidiana de sus ciudadanos: los equipos, que suelen estar formados por unas 300 personas, se instalan muchos meses a vivir en la ciudad que hace de sede. La presente edición cuenta con seis equipos, doce equipos juveniles y doce equipos femeninos que participan por primera vez en la historia de esta copa.

Una muestra del consenso político en torno a la regata es que el líder del PP en el consistorio y principal voz de la oposición, Daniel Sirera, comparta con el socialista Collboni el diagnóstico sobre el cambio que puede suponer para Barcelona, ayudando a que los ciudadanos y las instituciones recuperen la autoestima, cierto orgullo de ciudad y la necesidad de aparcar proyectos divisorios. «La clave del éxito de las Olimpiadas fue la unión de todas las administraciones y la Copa América será un éxito para la ciudad si las instituciones siguen trabajando conjuntamente y con el apoyo del sector privado», afirma.

De hecho, en la génesis de cómo Barcelona consiguió la sede de esta competición deportiva—cuyo impacto mediático solo superan los Juegos Olímpicos, el Mundial de fútbol y la Ryder Cup de golf—, en tiempo récord y gracias a una coalición entre el sec-



El Emirates New Zeland, con la Sagrada Familia de fondo. COPA AMÉRICA

tor privado y el público, superando a las otras candidaturas en liza, Málaga, Yida (Arabia Saudí) y Cork (Irlanda), estuvo la convicción de que no podía continuar en su decadente deriva hacia la insignificancia.

#### DECISIVO CONSENSO

El primer paso para traer la competición de Vela más antigua del mundo -conocida popularmente como la Auld Mug, «la vieja taza»-, y conseguir que Barcelona pudiera ser la primera ciudad en albergar unos juegos olímpicos, un mundial de fútbol y la Copa América, partió de la burguesía de la ciudad. Concretamente, fue el empresario Daniel Puig quien, después de una conversación que mantuvo el 27 de octubre de 2021 con el navegante de vela oceánica Guillermo Altadill y en la que éste le pidió ayuda para contactar con posibles patrocinadores de la Copa América en Barcelona, llamó a las primeras puertas con la propuesta.

Inicialmente recibido con extrañe-

y capitán del Emirates New Zeland equipo defensor del trofeo y que escoge sede-estaba buscando una ciudad lejos de Nueva Zelanda para que albergara la nueva competición. Y que Barcelona, por su condición de ciudad ex olímpica-que conserva todavía muchas infraestructuras-, su importante puerto y una localización cuyo uso horario va bien con el de Estados Unidos y Oceanía, pensando en la retransmisión televisiva, podría tener serias opciones. El calendario, sin embargo, no ayudaba a la capital catalana ya que Nueva Zelanda quería tener decidida la sede en algo más de tres meses, marzo de 2022.

za y cierto escepticismo, ya que el mo-

mento político en Cataluña seguía

siendo muy incierto, con el indepen-

dentismo conservando su mayoría

en el Parlament, el mensaje que tras-

ladó Puiges que Grant Dalton, el con-

sejero delegado de la Copa América

«No era fácil, pero mi esposa, que es sueca y luterana, me dijo que si quería hacer algo por esta ciudad debía

#### PRIMER PLANO

LA COPA AMÉRICA DE VELA



tomar yo la iniciativa», recuerda Puig. Este consejo fue uno de los factores que le llevaron a montar la candidatura de Barcelona, como también el hecho de que su padre, Mariano Puig, del grupo perfumero, había sido uno de los empresarios que en 1985 pusieron dinero para impulsar la candidatura olímpica de 1992. En esta ocasión, la aportación privada resultó también decisiva para que en menos de tres meses Barcelona presentara una candidatura ganadora y conseguir los 25 millones de avales que la organización a cargo del equipo de Nueva Zelanda exigía. Con el ayuntamiento, entonces presidido por Colau, expresando sus reticencias, fue la asociación Barcelona Global, que agrupa a más de 200 empresas y entidades, la que se encargó de reunir el dinero en apenas días con una propuesta innovadora. Una suerte de crowdfunding en la que una veintena de empresarios catalanes avalaron con su dinero una candidatura rodeada todavía de dudas e incertidumbre.

Esta determinación de la sociedad civil para atraer la regata provocó un efecto dominó y facilitó en febrero de 2022 el diálogo de Barcelona Global con las instituciones públicas y alcanzar un gran acuerdo político inédito tras la fractura provocada por el procés. Poco a poco, la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno central se implicaron en el proyecto, aportando entre todos unos 45 millones. Y para vehicular y gestionar estas inversiones se utilizó la Fundación Barcelona Capital Náutica (FBCN) en la que están representadas ocho instituciones: Generalitat, Estado, Ayuntamiento, Diputación, Autoridad Portuaria, Consorcio de Turismo, Cambra y el lobby empresarial Barcelona Global.

Tras una serie de reuniones de Dalton con la candidatura barcelonesa, la Generalitat y el Ayuntamiento, el equipo de Nueva Zelanda hizo oficial el 22 de marzo la elección. Desde ese momento, las únicas muestras de rechazo se han producido en las últimas semanas, vinculadas a la campaña contra el Turismo que está siendo promovida por la izquierda anti sistema y huérfana de procés. Otro de los actores implicados en traer la competición a Barcelona, el empresario hotelero y presidente de Turismo de Barcelona, Jordi Clos, considera que la regata es un reto y una oportunidad en el «objetivo a medio y largo plazo de aumentar la calidad del turismo que llega, adaptando la infraestructuras a esa nueva demanda».

El Ayuntamiento insiste en que gracias a esta competición se ha transformado el litoral, mejorado el barrio de la Barceloneta, se ha acelerado la renovación del Puerto Olímpico, se ha creado una mesa sectorial para la descarbonización de la náutica y creado un programa para llevar a las escuelas el conocimiento de la vela, en el que este año tuvo más de 3.000 alumnos. Pero, sobre todo, el consistorio afirma que, si no hay imprevistos, será la oportunidad para decir a el mundo que Barcelona «ha vuelto».

### «ASPIRAMOS A QUE TODA ESPAÑA SIENTA SUYA ESTA **COMPETICIÓN»**

#### **IGNASI ARMENGOL**

BARCELONA CAPITAL NÁUTICA

#### IÑAKI ELLAKURÍA

Con experiencia previa en la gestión municipal, Ignasi Armengol es el actual director general de Barcelona Capital Náutica, la fundación que aglutina a las entidades privadas y las administraciones públicas que impulsaron la candidatura de la Copa América.

Pregunta. Con una previsión de 2,5 millones de visitantes, ¿cuál es el primer reto de las entidades organizadoras?

Respuesta. Conseguir que en las playas haya gente mirando la com-

petición venida de todas las partes de España y del mundo. Si se produce esa mezcla querrá decir que hemos conseguido que los ciudadanos entiendan la importancia internacional que tiene esta competición. Queremos que todos los españoles sientan suya esta competición, porque Barcelona es-

tá abierta y preparada para recibirlos a todos los amantes de la

P. ¿Qué puede aportar esta competición a la ciudad?

R.Estamos convencidos de que la reputación, prestigio e imagen de Barcelona es un elemento clave para posicionarnos en el mundo y la Copa América le ofrece esta capacidad de repercusión. Las miradas a Barcelona serán muchas y muy continuadas, porque es un acontecimiento deportivo, pero también social que dura muchas semanas. Este es un elemento que contó para que quisiéramos ser candidatos, también la gran vinculación de la ciudad con el mar, el puerto, sus playas.

P. Por el momento las críticas a la competición han sido escasas. Quizá el principal reproche sea que la vela es un «deporte elitista».

R. Es evidente que los navegantes que participan en la Copa América son la elite del mundo de la náutica. Es verdad también que algunos de los seguidores de esta competición, como les obliga a moverse por todo el mundo cada cuatro o cinco años, tienen capacidad adquisitiva. Pero nosotros queremos conseguir que la Copa América abra el espacio de la vela de base y mucha más gente se dé cuenta de las facilidades que existen hoy para practicar este deporte en un litoral como el catalán. Queremos que la elite de la náutica, que es la Copa América, impulse esa democratización del

P. Una de las razones por las que

Barcelona consiguió la sede fue la colaboración entre el sector privado y el público. ¿Sigue funcionando bien esta relación?

R. Tenemos dos niveles de gestión, una es con el patronato, donde hay las máximas autoridades de las ocho administraciones implicadas, y tenemos una comisión ejecutiva, que



se reúne una vez a la semana y en la que se suele ir solucionando y negociando cuestiones del día a día. Por ejemplo, se han tenido que realizar hasta siete modificaciones legislativas -en materia fiscal, de inmigración, de puertos, seguridad marítima- a través del Congreso o con decretos ley. Esto sin todas las instituciones sentadas en la mesa hubiera sido muy difícil. P. ¿Y cómo es la relación con el neozelandés Grant Dalton, consejero delegado del ente privado que organiza la parte deportiva?

R. El equipo neozelandés, como organizador tras haber ganado la última edición, está compuesto por dos unidades. Una que es el propio equipo que se prepara para la competición y la otra es la de la parte organizadora. Desde el punto de vista organizativo solo puedo decir que están muy bien preparados y son muy buenos. Nosotros les ayudamos en su relación con Barcelona, las instituciones, la comunicación. La colaboración está saliendo muy bien.

#### **OPINIÓN**

DESDE hace años, mi maestro Javier Tajadura y yo hemos cuestionado la oportunidad y legitimidad del concierto y el convenio económico vasco-navarro. No somos los únicos. Ese cuestionamiento nos ha costado el calificativo de «enemigos del fuero», lo que nos tomamos como un halago. Ambos aprendimos pronto que el derecho público moderno era incompatible con las figuras jurídicas del Antiguo Régimen. Nos lo enseñó, por cierto, Manuel García-Pelayo, primer presidente del Tribunal Constitucional. Vale recordar que, pese a la insistencia de los confusionistas, el concierto vasco nació como figura sustitutiva de los fueros derogados por Cánovas, por lo tanto, solo forzando las categorías puede ser calificado de derecho histórico y foral. Pero eso son minucias académicas.

El acuerdo entre el PSOE y ERC para llevar a Illa



DILIGENCIAS JOSU DE MIGUEL

## Se han cargado el concierto económico

a la Generalitat incluye, ya lo saben, la creación de un «concierto económico solidario». El calificativo de solidario debe significar que en España hay otros conciertos económicos insolidarios y que estos solo pueden ser los previstos para País Vasco y Navarra. El PNV estará en este

momento acordándose del día que decidió echar a Rajoy. Bildu ni se entera. La fiscalidad exclusiva y excluyente para Cataluña está generando una ola de rechazo democrático en todo el país, poniendo en cuestión una figura medieval que no sirve para articular comunidades políticas en torno a la idea de integración social y territorial. Habrá menos caudal financiero para satisfacer servicios y el Estado se despoja de un instrumento esencial para el gobierno de la economía. Lo ha hecho el socialismo del siglo XXI que transita entre Caracas y Barcelona.

No será que no se lo advertimos a los amigos y vecinos nacionalistas: o se racionalizaba el concierto o terminaría extendiéndose a otras regiones más ricas. Ahora Cataluña, pronto Madrid y Baleares. A ver quién nos paga ahora a los vascos y navarros las pensiones y la factura de la dependencia prometida por Sánchez a Ortuzar. Bien mirado, todo esto es positivo porque se ha roto el tabú y los españoles no deben tener miedo al futuro. Se abre un periodo constituyente que habrá que afrontar con valentía y la ilusión de quien sigue creyendo en el republicanismo cívico, no cínico.



#### El enanito en el jardín de la gente culta

CIRCULÓ hace dos años un vídeo promocional que retrataba el día a día en Moncloa. En algunas escenas dedicadas a la zona residencial del palacio y a la intimidad doméstica de la familia Sánchez-Gómez se veía de refilón, como si fuera un objeto encontrado, una litografía de Chillida. «Las litografías de Chillida son los enanitos del jardín de la burguesía española de izquierdas con aspiraciones de culta», fue la broma familiar que respondió al vídeo y la gracia tenía una parte autoparódica porque en casa de mi padre hubo una preciosa litografía de Chillida. Estuvo siempre, que yo recuerde, pero desapareció un día, sin despedirse, cuando mi padre ya moría, creemos todos que como pago en especias por una deuda. La economía familiar era así, inestable.

Otro día en esa misma época, ya recogiendo las cosas de mi padre, alguien dijo «oye ¿y el chillida?», y todos nos reímos porque estaba claro que ya no había chillida, que ya no contábamos como burguesía, que ya sólo nosotros mismos nos veíamos como progresistas (quizá, algunos votantes de SALF estén de acuerdo) y que lo de aspirar a cultos ya no vale para nada. Pero qué rabia pensar en aquella lámina.

Perdón, divago. A lo que iba es a que los espacios domésticos se han vuelto una cosa banal a la que accedemos todos los días, ya con hastío. Pienso en mi adolescencia y solo recuerdo las casas de cinco o seis compañeros de clase. Entrar en ellas era algo importante. Me acuerdo de una amiga íntima de esos años y caigo en que nunca estuve en su piso ni ella en el mío. En cambio, hoy, veo cada día las casas de perfectos desconocidos en redes sociales, en Zoom, en Idealista, en los telediarios, en la propaganda del Gobierno... Veo sus casas y sus imágenes aspiracionales, con su encanto y su torpeza, con sus tópicos vulgares o refinados como el chillida de Moncloa.

Sánchez no es el culpable de esa banalización de lo doméstico pero tampoco es ajeno a ella. Un día nos enseñó la casa que habita porque se gustó estereotípicamente en ella. Nos ha pasado a todos. Lo que molesta es que sus afines celebraran como un gesto de dignidad que el presidente impidiera al juez Peinado y a la acusación popular que lo interrogaran en su vivienda. «Vox no entró en Moncloa», escribió alguien. Vale: no pasarán. La propaganda sí pero el juez no. Todo tiene ese aire de teatro malo con ínfulas de arte y ensayo que no salvan ni 10 chillidas.

A la familia: estoy seguro de que la litografía de papá se la quedó Hernández, que era el que sabía reconocer estas cosas.

JPC-



A VECES lo mejor es decir las cosas a bocajarro, tal como son. Si el año pasado para sacar adelante su investidura con los votos de Junts, Sánchez entregó a Puigdemont una amnistía que antes todos los dirigentes socialistas y él mismo habían calificado de inconstitucional y políticamente inaceptable, ahora ha vuelto a ocurrir. El pacto con ERC para investir a Salvador Illa es todo lo horrible que

podíamos temer si dábamos crédito a la amenaza de los republicanos de que solo iban a ceder sus votos a cambio de obtener todo lo que exigían. Y así ha sido, Sánchez concede a ERC el concierto económico para Cataluña. Si



ACRITUD JOAQUIM

Sánchez vende también a su madre

para que desaparezca del todo, y desguazando la AEAT en Cataluña. En lugar de profundizar en un modelo federal, desarrollando el artículo 204 del Estatuto de Autonomía que permite la creación de un

en 2023, para seguir en La Moncloa,

vendió a su padre, corrompiendo el

aplicación por un interés partidista y

personal, ahora ha rifado a su madre,

entregando la llave de la caja de la

financiación autonómica, rebajando

la solidaridad territorial, primer paso

Código Penal y suspendiendo su

consorcio tributario entre la Generalitat y el Estado, los socialistas asumen para Cataluña una relación confederal con el objetivo explícito de alcanzar al final la plena soberanía fiscal. Es el fin del régimen común de la financiación autonómica y el inicio de un confederalismo para los territorios ricos, al que la Comunidad de Madrid y Baleares se apuntarán, exigirán, con todo el derecho del mundo.

Para investir a Illa, el PSC ha hecho suyo el relato soberanista sobre el origen del conflicto: la culpa fue del TC en 2010, de la negativa de Rajoy a ceder el pacto fiscal a Mas, que ahora ERC consigue, y de unos jueces muy malos que han perseguido con saña los delitos del *procés*. El desastre se completa con la asunción por parte del PSC de las políticas lingüísticas hispanófobas de los nacionalistas, aunque sean un palpable fracaso, ya que generan rechazo y perjudican el uso social del catalán. Los republicanos se apuntan un éxito incontestable, y dejan fuera de juego a Puigdemont, que tendrá difícil votar en contra de la reforma de la LOFCA (¿qué harán Compromís y BNG?). El PSC presidirá de nuevo la Generalitat a cambio de hacerse nacionalista y confederal.



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO:

ADJUNTO AL DIRECTOR:

SUBDIRECTORES: Roberto Benito, Juan Fornieles, María Gonzále: Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román

Carlos Segovia, Gonzalo

Suárez, Esteban Urreiztieta



EDITORA: Unidad Editorial General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de co: 91 443 50 00

ADMINISTRADORES:

DIRECTOR DE NEGOCIO:

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:

#### Muchas federaciones del PSOE ya no podrán levantar cabeza

EL MERCADEO con el bienestar de los españoles que supone el concierto pactado entre el PSC y ERC parece haber abierto en el seno del PSOE un conflicto entre el Gobierno y una corriente interna a la que avala la razón moral y política.

Hoy ya son ocho las federaciones socialistas que se han revuelto contra esta imposición que consagra la desigualdad en nuestro país, la existencia de una España fiscal de segunda cuyos ciudadanos tendrán que pagar más impuestos para obtener peores servicios públicos. Los barones más contundentes, y que muestran coraje al enfrentarse en público a un aparato ya destacado por laminar cualquier atisbo de disidencia, han sido el extremeño Miguel Ángel Gallardo, el aragonés Javier Lambán y, sobre todo, Emiliano García-Page. El asturiano Adrián Barbón seguía ayer de vacaciones

El presidente de Castilla-La Mancha, el más crítico con Pedro Sánchez y el único que gobierna con mayoría absoluta, ofreció una declaración en la que puso en evidencia la postración del presidente ante los independentistas, desde los indultos a la amnistía. Con todo, acertó a decir: «Esto es más grave, rebasa todos los límites, porque afecta al bienestar, a la vida práctica y real de la gente, a su bolsillo». El presidente del Gobierno le contestó con cinismo: «La noticia sería que apoyara al Gobierno de España», dijo. Esta es su concepción patrimonial del poder.

Las palabras de estos barones, que deben entender que si este acuerdo sale adelante estaríamos ante el acta de defunción del PSOE como partido vertebrador del sistema, son un apoyo para todos los socialistas de las diferentes regiones que se verían agraviados por un pacto que Sánchez calificó ayer, en su cierre de curso político, de «magnífico». Es descorazonador

escuchar al presidente ensalzar esta quiebra de la cohesión territorial y social. Todo por aferrarse al poder. «Es un paso en la federalización», dijo para finalizar, como si avanzase un proyecto constituyente deseado por los españoles. De ninguna manera. Este concierto económico supone avanzar hacia un modelo confederal que, a diferencia del federalismo que casi opera en la España de las Autonomías, otorga un privilegio insorteable de una comunidad respecto al resto.

Ahora es cuando cobra sentido la escenificación simbólica de Sánchez de la pasada semana, cuando visitó a Pere Aragonès y a Imanol Pradales. El mensaje estaba claro: apoyar que el País Vasco y Cataluña se conviertan de facto en dos confederaciones extractivas del resto de España, con desprecio hacia los ciudadanos del resto de

#### A los barones críticos con el concierto pactado con ERC que consagra la desigualdad les avala la razón moral

comunidades, pero también hacia los dirigentes y militantes en ellas de su propio partido. Allí donde no tengan liderazgos como el de Page, el PSOE no volverá a levantar cabeza.

Son muchas las voces que dicen que este preacuerdo no pasará la barrera del Congreso, donde su aprobación requeriría de mayoría absoluta. El propio Page lo ha expresado con rotundidad y socios del Gobierno como Compromís, el BNG, la Chunta o incluso IU piden los mismos derechos para otros territorios. Siendo relevante, este trámite es hoy secundario. Lo principal es que nunca antes un presidente del Gobierno había desafiado así al Estado.

#### LA MIRADA



VAHID SALEMI / AP

#### La guerra de Gaza amenaza con desbordarse al Líbano e Irán

LA ESCALADA en Oriente Próximo amenaza con desatar un choque regional de consecuencias impredecibles. El peligro de que la guerra en Gaza desborde la frontera contagiando al Líbano e Irán aumentó ayer exponencialmente tras el asesinato en Teherán de Ismail Haniya, jefe político de Hamas, atribuido a fuerzas

israelíes. Un ataque que llegó apenas 24 horas después del que acabó en Beirut con la vida de Fuad Shukr, número dos de Hizbulá. El Guía Supremo iraní, Ali Jamenei, juró «vengar la sangre de Haniya», que acababa de participar en la investidura del nuevo presidente iraní. Un golpe al «honor» del régimen de los ayatolás asestado en un momento de extrema debilidad por el hartazgo de una ciudadanía empobrecida y hambrienta de libertad.

Sus aliados libaneses de Hizbulá que forman parte de un eje de resistencia antiisraelí que incluye a Hamas y a los huthíes de Yemen-

prometieron lanzar una represalia que corre el riesgo de arrastrar no sólo a la región, sino también a Occidente. Irán e Israel ya esquivaron la guerra total el pasado mes de abril, cuando Teherán lanzó el primer ataque directo de su historia contra territorio israelí. La delicada situación requiere que la comunidad internacional redoble sus esfuerzos diplomáticos para evitar que la región vuelva a asomarse al abismo.

#### **VOX POPULI**



Ma CORINA MACHADO

#### Rechaza el asilo para plantar cara a Maduro

▲ La líder de la oposición democrática venezolana, sobre la que pesa la amenaza de una posible detención por parte de la dictadura de Maduro, ha rechazado la oferta de asilo que le ha hecho Costa Rica. «Mi responsabilidad es continuar esta lucha junto a la gente», ha respondido a pesar de a la represión.



GONZALO GORTÁZAR

#### CaixaBank mejora su beneficio en un 25%

♠ CaixaBank, del que es CEO, cerró este semestre con un beneficio de 2.675 millones, un incremento del 25,2% respecto al mismo período del año anterior. Ello, impulsado por una mejora de la actividad comercial y el crecimiento en crédito-tanto en hipotecas como en empresasy recursos de clientes



TRAVIS SCOTT

#### Reúne a 35.000 fans en Madrid

♠ El popular rapero ha reunido a cerca de 35.000 personas en sus dos conciertos en el WiZink de Madrid, en las noches de ayer y el martes. La estrella del trap, que se estrenó en la capital tras haber venido por primera vez a España en el festival FIB de 2018, centró sus actuaciones en su cuarto álbum, Utopia.



MARK ZUCKERBERG

#### Multa por usar datos biométricos de Meta

**♦** Meta, de la que es CEO y fundador, ha aceptado pagar una multa de 1.400 millones de dólares en Texas para resolver una demanda presentada por la Fiscalía estatal sobre la utilización de datos biométricos de usuarios de Facebook. Un uso que violó la ley y la privacidad de los usuarios, según la Fiscalía.



AMANCIO ORTEGA

#### Protonterapia pública en Madrid

♠ Los equipos de protonterapia donados por la Fundación Amancio Ortega permitirán que a partir del año que viene el Hospital de Fuenlabrada albergue una unidad pública dedicada a esta revolucionaria terapia. La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, presentó ayer el proyecto, cuyas obras han empezado.



ATHENEA DEL CASTILLO

#### Abrió el marcador en el triunfo ante Brasil

♠ Con una excelente actuación en el carril derecho y un gol que abrió el marcador en el minuto 68, la jugadora de la selección fue una de las estrellas de la victoria española ante Brasil en los Juegos Olímpicos de París, que se completó con otro tanto de Alexia ya en tiempo de descuento.

#### ESPAÑA INDEPENDENCIA FISCAL

#### CONVULSIÓN EN EL PSOE

## «Hasta aqui»

• Page rechaza la «obscena» soberanía fiscal de Sánchez para Cataluña: «Rebasa todos los límites» y llama al PSOE a frenarlo • Otros 3 líderes territoriales se suman a los 5 ya contrarios • González ensalza a los críticos • Illa contacta con otros barones para calmarlos

#### MARTA BELVER MADRID

«Hasta aquí». Emiliano García-Page se había expresado siempre con meridiana claridad en contra de los indultos a los líderes del 1-O. También de la reforma del Código Penal para rebajar las condenas por malversación en la celebración del referéndum ilegal de independencia. Y de la amnistía que borrará los delitos de los encausados por el procés. «Siendo grave todo lo anterior, esto rebasa todos los límites porque afecta al bolsillo de la gente». Por eso: «Hasta aquí».

El rechazo a la «obscena» soberanía fiscal para Cataluña -es decir, la cesión de la gestión del 100% de los impuestos estatales-manifestado por el presidente de Castilla-La Mancha crece en el PSOE. Otros tres barones se han posicionado en contra de la aplicación de un concierto económico similar al vasco y al navarro en la segunda comunidad más poblada de España: el secretario general en Madrid, Juan Lobato, que en una entrevista en la cadena Ser afirmó que «no es el modelo ideal»; el de Castilla y León, Luis Tudanca, que ha advertido que «no se puede coser la unidad territorial de este país por un lado descosiéndola por el otro»; y el de Murcia, José Vélez, que ha defendido que seguirá reclamando una financiación que «atienda las singularidades» de su región.

Sus voces se suman a las de los otros cinco dirigentes autonómicos que con mayor o menor sutileza habían transmitido ya públicamente su malestar con una fiscalidad a la carta que, según coinciden en esencia sus posiciones, «quebraría el principio de igualdad». Además de Page, también han rechazado un concierto económico a la medida para Cataluña el andaluz Juan Espadas, el gallego José Ramón Besteiro, el extremeño Miguel Ángel Gallardo y el aragonés Javier Lambán.

El que sigue manteniéndose en un discreto segundo plano es el presidente de Asturias, Adrián Barbón. Su equipo ha informado que será este viernes cuando retome sus funciones tras unos días de vacaciones y que, después de la celebración de un Consejo de Gobierno, dará una rueda de prensa, aunque ya adelantan que su posición «no se ha movido», que sigue defendiendo que «es necesaria una mayor financiación para todas las autonomías» y que, como «cualquier limitación a este principio de solidaridad es perjudicial» para su región, «no va a estar de acuerdo».

Por el momento es Page quien está abanderando la revuelta en las federaciones socialistas contra de que la posibilidad de que Cataluña tenga una Hacienda propia que recaude directamente todos los impuestos y luego pague al Estado su parte de los servicios públicos centralizados, como la sanidad.

Envolviendo su mensaje en la solemnidad de una «declaración institucional», el presidente castellanomanchego rechazó la soberanía fiscal plena que según ERC el PSOE ha aceptado a cambio de su apoyo para situar a Salvador Illa al frente de la Generalitat. Ferraz avaló el martes este preacuerdo a través de una resolución de «respaldo pleno» al mismo de su Ejecutiva Federal, aunque sin dar ninguna explicación sobre su contenido ni siquiera a las federaciones del propio partido.

En su comparecencia desde el Palacio de Fuensalida, en Toledo, Page advirtió a Pedro Sánchez -sin nombrarlo-que esto es «un planteamiento de ruptura de la igualdad grosero» y apeló a la confianza en que su partido «no lo tolere» porque «no se le podrá obligar a defender en la calle lo indefendible». La reprobación también ha calado dentro de la organización de una manera superior a todas las crisis previas.

«Que no se engañe nadie, ni siquiera los que lo tienen que avalar», recalcó el dirigente de Castilla-La Mancha en referencia a los militantes de ERC, que tienen que decidir este vier-

#### **CALENDARIO**

VIERNES. Los militantes de ERC decidirán si apoyan o no el preacuerdo alcanzado por su partido con el PSC para facilitar la investidura del líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, que entre otras cuestiones incluye una financiación singular para esta comunidad.

SÁBADO. ELPSC celebrará una reunión extraordinaria de su Ejecutiva para «valorar los resultados de la negociación para que el ex ministro de Sanidad pueda alcanzar la presidencia de la Generalitat.

**DESIGNACIÓN.** Si las bases de ERC validaran el preacuerdo para la designación de Illa, habría que convocar un Pleno de investidura en el Parlament de Cataluña para el que de momento no se ha fijado una fecha.

#### **CHIVITE DEFIENDE OUE EL PACTO SE BASA** EN LA «SOLIDARIDAD»

María Chivite es la única de los tres presidentes autonómicos del PSOE que ha mostrado en público su «respeto» por el acuerdo en materia de «financiación singular» para Cataluña. Según la dirigente al frente del Gobierno de Navarra-la comunidad que junto al País Vasco está fuera del régimen común-, el acuerdo suscrito entre el PSC y ERC para avanzar en la soberanía fiscal plena de la segunda

región más poblada de España se basa en «el principio de solidaridad», aunque su partido no ha explicado el contenido del pacto y ha dejado que la formación independentista imponga su relato.

«Tengo plena confianza en Salvador Illa y en el trabajo del PSC por avanzar por el camino del diálogo», ha dicho a su vez el vicelehendakari del País Vasco y líder de los socialistas en dicha región, donde son el socio minoritario de la

coalición con el PNV. «Los y las socialistas de Euskadi y de Cataluña siempre hemos creído en la idea de que hay que sumar esfuerzos entre diferentes. No nos van a encontrar del lado de los que quieren servirse de Cataluña para confrontar en lugar de para unir», agregó a través de un mensaje en X sin entrar a valorar en concreto la cesión de la gestión de los impuestos estatales, sobre la que en su equipo también han declinado hacer comentarios.

El PSC convoca su Ejecutiva este sábado «de forma extraordinaria» para valorar el acuerdo con ERC.

nes si respaldan el preacuerdo para la investidura de Illa que incluye la soberanía fiscal plena. «No tiene posibilidad ninguna de prosperar en el Congreso, no va a salir adelante. Sería simplemente una patada al puzzle constitucional para que volvamos a empezar», subrayó ante un atril en el que previamente había depositado una rosa, el símbolo de su partido.

La que sí ha salido a defender el  $acuerdo\,con \,los\,in dependentistas\,en$ Cataluña ha sido Diana Morant, la líder del PSOE en la Comunidad de Valencia, que es una de las regiones más perjudicadas en el sistema de reparto de los fondos. Haciendo uso del argumentario genérico de Ferraz, la también ministra de Ciencia y miembro de la Ejecutiva Federal afirmó que «es positivo» y que «avanza por el camino de la convivencia», sin detalle.

Su posición contrasta en Valencia con la de Compromís, partido adscrito a Sumar, socio minoritario del Gobierno de coalición. Su portavoz en el Congreso, Àgueda Micó, ha anticipado que no apoyarán ningún cambio en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas como el que requeriría la modificación del régimen fiscal catalán si no se aborda también la «problemática concreta» de los valencianos

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, también defendió ayer que la «financiación singular» para que Cataluña «pueda recaudar todos los impuestos» fue uno de los puntos del «acuerdo público» suscrito para investidura del presidente del Gobierno. En este sentido,

el también representante de los socialistas canarios apuntó que tanto con José María Aznar como con Marino Rajoy «hubo acuerdos importantes» en esta materia «para es-

tablecer mecanismos de apoyo al Ejecutivo central, que es exactamente igual a lo que hace en estos momentos», en una crítica implícita al PP.

Según confirman varias federaciones socialistas, Illa se ha puesto en contacto con algunos líderes para tratar de tranquilizarlos después del preacuerdo suscrito con ERC. En una de ellas señalan que esa llamada fue posterior al anuncio del pacto con los independentistas y no antes, «que era lo importante». «Me siento muy cerca de García-Page, de Lambán, de Gallardo y de algunos otros dirigentes», afirmó, a su vez, el ex presidente Felipe González poniéndose del lado de los dirigentes críticos.





## «Que nos digan qué cambio de opinión tenemos que apoyar»

Page dice estar «orgulloso» de defender los principios de igualdad y solidaridad

#### MARISA CRUZ MADRID

En el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno de Castilla-La Mancha, las espadas están en alto. La disposición de Pedro Sánchez a conceder a Cataluña un trato fiscal privilegiado, un concierto económico similar al del País Vasco y Navarra es para Emiliano García-Page una línea roja que no está dispuesto a aceptar, una cesión que rompe con los principios de igualdad y solidaridad que, recuerda, más allá de estar recogidos en la Constitución, son banderas «irrenunciables de la izquierda».

Además, a esto suman en Toledo la sensación de agravio que les provoca un presidente dispuesto a sostenerse en el poder pagando el apoyo de quienes no creen en la nación con los recursos que son de todos.

Ayer, Page, en una declaración institucional pensada para evitar ir un milímetro más allá de aquello que exactamente quería decir, arremetió con toda dureza contra la nueva concesión al independentismo del presidente del Gobierno.

Después, casi solapándose, compareció Sánchez en La Moncloa y respondió con ironía, ninguneando los argumentos del único socialista que gobierna con mayoría absoluta. Para el presidente, la noticia sería que García-Page convocara alguna vez una rueda de prensa para defenderle y no para criticarle.

En Fuensalida saltaron como un resorte: «Que nos digan qué semana del Gobierno hay que apoyar. Qué cambio de opinión hay que respaldar: ¿el primero, el segundo, el tercero o el cuarto?», metiendo así el dedo en la herida de un presidente al que reprochan haber abandonado principios clave a cambio de poder.

García-Page no es sanchista. Él se reclama socialista de la vieja escuela, esa que rechaza de plano que defender la unidad de la nación, como recoge el artículo 2 de la Constitución, sea cosa de «fachas». Los mismos que consideran un agravio borrar los delitos del procés con una amnistía para tener prestados siete votos y los mismos también que aseguran seguir manteniendo las mismas posiciones que siempre defendió el PSOE, las mismas por las que abogó Pedro Sánchez antes de necesitar el respaldo de Puigdemont.

De ahí que la réplica del castellanomanchego sea directa. «¿Qué hay que apoyar? ¿lo que se prometía antes de las elecciones o lo que se hace después? ¿una cosa o la contraria?».

Responden así al sarcasmo de Sánchez. Una ironía que el propio Page asegura que no basta para ofenderle. Ni eso ni que desde las filas más afines a Sánchez le sitúen en la «fachosfera».

«Yo me he dedicado toda la vida a ganar a la derecha y por mayoría. Me alegra ser el de siempre y no voy a pedir perdón por no tener habilidad ninguna para estar cambiando permanentemente de opinión. Si piensan que me ofenden se están equivocando», afirmó él mismo en un mensaje en la red X.

García-Page reclama un debate a fondo sobre las decisiones que se están tomando comprometiendo lo que es de todos los ciudadanos. Y en su círculo más próximo apostillan que Sánchez prefiere quedarse en el sarcasmo porque «en realidad no tiene argumentos» para defender esa política de cesión continua ante el secesionismo.

Para el dirigente socialista «no hay nada de progresista» en esta estrategia. Y menos aún en la decisión de otorgar a Cataluña, por exigencia de los secesionistas, un trato privilegiado, distinto al del resto de las autonomías de régimen común, por mucho que con ello se consiga in-

#### Pide un debate a fondo y cree que Sánchez no tiene argumentos

#### Sostiene que la riqueza común del país no se puede «trocear»

vestir a Salvador Illa presidente de la Generalitat.

Rechaza tajantemente que pueda «trocearse» la riqueza del país y tacha de perversa la teoría «injusta y egoísta» de que quien más paga tenga que recibir más. Por esa razón, explica un miembro de su Gobierno llevando el argumento al extremo, aquel que paga más impuestos podría exigir un mejor trato en la sanidad o en la educación: «Algo así como: yo primero porque contribuyo más». Y eso, remata, «puede calificarse de todo menos de progresista».

#### ESPAÑA INDEPENDENCIA FISCAL

#### LA ESTRATEGIA DE MONCLOA

#### Sánchez impone el silencio sobre el pacto con ERC hasta investir a Illa

Celebra el acuerdo sobre fiscalidad como «un paso en la federalización» de España

#### RAÚL PIÑA MADRID

Es como un juego de magia. De ilusión. El Gobierno con chistera. Existe un pacto entre el PSC-PSOE y ERC para la soberanía fiscal de Cataluña, pero el Ejecutivo no habla de ese acuerdo. No explica los detalles o desgrana el contenido. Muestra el sombrero o la manga vacías, mueve los cubiletes escondiendo la bolita. Que el pacto existe se sabe porque de ello informó ERC. Ningún ministro, ni siquiera el presidente del Gobierno -compareció ayer en La Moncloa para hacer balance del curso-, explican o desmenuzan qué se ha pactado. Una estrategia premeditada, la de no hablar, no responder a las preguntas de la prensa, para evitar pisar ningún charco que pueda dar al traste con la investidura del socialista Salvador Illa, fin último de ese preacuerdo.

Sánchez considera fundamental, al menos a día de hoy, que un socialista presida Cataluña, pues sería su aval definitivo para justificar su hoja de ruta respecto al procés: mesas de diálogo, indultos, amnistía, traspasos de competencias, pacto fiscal... Y ahora que lo acaricia, aunque ello suponga de nuevo que el Gobierno se rectifique a sí mismo, se desdiga -hasta hace unos días negaban la posibilidad de un concierto económico-, no quiere ningún movimiento o palabra que haga caer un pacto que nace ya con una salud delicada y que ha convulsionado al PSOE.

Tanto ERC como los socialistas hablan de preacuerdo, a modo preventivo. No será acuerdo hasta que lo validen las bases republicanas, algo nada sencillo pues hay incluso dirigentes del partido pidiendo el no a una militancia ya de por sí reacia a investir a Illa, y hasta que el socialista sea el nuevo inquilino del Palau.

Se hacen quiebros, regates, se contesta lo que no se pregunta o se remite a que es un asunto entre los partidos, cuando a nadie se le escapa que un pacto tan importante, que, si se atiende lo dicho por ERC, rompe-

#### SIN EXPLICACIONES POLÍTICAS SOBRE SU MUJER

'CASO BEGOÑA'. «Sobre la explicación política yo creo que he dado explicaciones políticas suficientes en el Congreso. No tengo mucho más que añadir al respecto. Insisto, es un 'no caso' que viene derivado de la frustración y de la impotencia de una oposición que ha renunciado a la batalla legítima de las ideas, a poner encima de la mesa un proyecto político», respondió ayer Sánchez al ser preguntado sobre si tenía conocimiento sobre la actividad de Begoña Gómez.

QUERELLA. Sobre la querella al juez Juan Carlos Peinado por prevaricación dijo que es para «defender la institución de la Presidencia del Gobierno».

ría el régimen común, se sabía y se validaba por La Moncloa. «Hay que respetar los pasos»

El mutismo se extiende a Hacienda, a quien concierne el tema de la financiación. No se ha pronunciado sobre el pacto. Hace sólo 15 días, la titular de esta Ministerio y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, rechazaba pactar un concierto económico: «Yo no comparto el concierto económico para Cataluña, lo he dicho en múltiples ocasiones y así también lo ha expresado el Partido Socialista de los catalanes allí en Cataluña». Sánchez evitó ayer explicar la contradicción del Ejecutivo, el cambio de opinión. En la comparecencia del jefe del Ejecutivo estaba presente su gabinete, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra portavoz, Pilar Alegría, pero no la vicepresidenta Montero.

Esta estrategia está encaminada a no injerir en la consulta a la militancia de ERC, no decir nada que pueda poner en entredicho lo anunciado por la dirección de esta formación y que pueda incitar a rechazar el pacto. Pero a más a más, esa estrategia se pretende prolongar hasta el debate de investidura de Illa –que será en las dos próximas semanas-, evitando cualquier declaración que pueda incitar a un movimiento preventivo de ERC. La máxima que se ha trasladado en el seno del Gobierno es precaución y mesura hasta que en el panel del Parlament aparezca la votación que hace a Illa president.

El PSC celebra este sábado una reunión de su Ejecutiva. Está por ver si tras esa cita la formación sí se explaya más o aporta más detalles o información. Porque hasta ahora la estrategia de La Moncloa, explican fuentes conocedoras de la misma, pasa porque ERC capitalice el pacte, sea quien lo exponga y marca la línea.

No sería la primera vez que el Gobierno firma un pacto y a continuación lo matiza o rebaja. Ha sucedido con acuerdos firmados con ERC, Junts, el PNV o incluso el sellado con el PP para renovar el Poder Judicial.

El texto hecho público por ERC recoge que Cataluña recaude y gestione el 100% de los impuestos, pero no está escrita la palabra «concierto». En el párrafo clave del preacuerdo se habla de «impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la



Pedro Sánchez abandona la sala en la que compareció ayer ante la prensa. J. BARBANCHO

plena soberanía fiscal, basada en la relación bilateral con el Estado». Sánchez ayer habló de «financiación singular», no de concierto económico.

Y es que los socialistas ni siquiera confirman si existe ese concierto económica ni en qué consiste. Vamos, ni tan siquiera el PSC o el PSOE ha comunicado los detalles del pacto. ERC sí hizo público un documento de 25 páginas. Los socialistas, nada. Tan solo una nota de prensa en la que los socialistas dicen que «respaldan completamente este acuerdo y se comprometen a impulsarlo»

El presidente del Gobierno, en una comparecencia de más de una hora de duración, se limitó a decir que el preacuerdo es «magnífico», sin bajar al terreno de lo acordado. Sí introdujo un matiz: «Efectivamente estamos dando un paso en la fede-

#### El PP reta a 'rebeldes' del PSOE a votar contra el cupo

Gamarra asevera que «no hay nada menos socialista» que «romper» la caja común

#### VICENTE COLL MADRID

Es una idea que se ha repetido ya tantas veces que parece utópica, pero quizá nunca ha estado tan cerca de cumplirse como ahora. Por eso el Partido Popular aprieta a los territorios del PSOE para que sus diputados nacionales por primera vez rompan la disciplina de voto en el Congreso y rechacen la reforma del modelo de financiación que permita la independencia fiscal para Cataluña, que es la medida sobre la que pivota el acuerdo entre el PSC y ERC para que Salvador Illa sea el próximo president de la Generalitat.

Génova ha aumentado la presión en las últimas horas precisamente después de que diversos barones socialistas hayan mostrado su oposición absoluta al «disparate» acordado con los republicanos en Cataluña. La crítica más sonora llegó ayer mismo desde el toledano Palacio de Fuensalida, la sede del Gobierno de Castilla-La Mancha, donde Emiliano García-Page arremetió nuevamente contra el pacto alcanzado en Cataluña: «No lo voy apoyar y confío plenamente en que mi partido, el PSOE, no lo tolere».

Una nueva grieta que el PP tratar de horadar. «No hay nada menos socialista» que «intentar romper» la caja común de la financiación autonómica, incidió ayer la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, tras escuchar a Page y a Pedro Sánchez. En un mensaje dirigido claramente a Page y al ex presidente aragonés Javier Lambán, opinó que «no es suficiente» mostrar verbalmente su desacuerdo con la alianza establecida entre el PSC y ERC, sino que deberían posicionarse en contra en el Congreso cuando la modificación llegue a la Cámara Baja.

«Si no les vincula este preacuerdo del que todo el mundo habla y que no les deja votar, que no lo voten cuando llegue al Congreso de los Diputados. Que ahí está la clave de la defensa de lo común», remarcó la número dos del PP en una intervención desde Logroño.

Haya o no posiciones contrarias en el seno socialista, el PSOE tendrá verdaderas dificultades para sacar adelante la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), obligatoria para la salida de Cataluña del régimen común. Formaciones habitualmente aliadas de Sánchez en el Congreso, como el BNG, Chunta y Compromís, ya han advertido que votarán en contra al entender que el acuerdo con ERC profundiza en la desigualdad económica entre autonomías.



ralización de nuestro Estado autonómico. Yo creo que eso es incuestionable y eso es una muy buena noticia para el sistema político español». De nuevo, sin dar detalles del camino que quiere señalar o hacia el que se propone avanzar.

El jefe del Ejecutivo trató de aplacar las críticas internas que ha generado el pacto con ERC –ha generado la protesta pública de hasta ocho federaciones y el desconcierto y las dudas en todas ellas— con este mensaje: «Lo que hace más fuerte o más débil la igualdad entre españoles y también la solidaridad interterritorial es tener al frente de los gobiernos a quienes apuesten por la cohesión social y por la cohesión territorial». Todo a falta de conocer la literalidad del documento del pacto.

## Esas preguntas que quedaron sin respuestas ...

Sánchez sorteó todo lo que le molesta: el 'caso Begoña', el pacto con ERC o la crítica de los propios barones socialistas

36 minutos de exposición autoelogiosa y cinco turnos de preguntas sin respuesta. Ese es el resumen de la rueda de prensa balance que este miércoles protagonizó el presidente del Gobierno. Un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, así lo presentan en La Moncloa, aunque todo consista en repetir que España va como un cohete, que su gestión ha hecho del país una referencia internacional, que aguantará como mínimo tres años más

en el poder, que nadie le puede dar lecciones y que si algo sigue funcionando mal no es culpa suya, sino de la derecha y la ultraderecha que son unas fracasadas.

Los periodistas, sin embargo, estaban a otra cosa. La propaganda ya la conocen. Ayer, el interés tenía dos focos: el *caso Begoña Gómez* y la estra-

tegia de Sánchez para cotocircuitar al juez que la investiga y el preacuerdo alcanzado con ERC para comprar la investidura de Salvador Illa a cambio de traspasar una nueva línea roja: conceder a Cataluña un trato privilegiado similar al del País Vasco y Navarra con un concierto económico o como lo definen los propios republicanos: entregándole la llave de la caja. Y ahí martilleó la prensa pero con poco éxito.

#### EL «NO-CASO»

Pedro Sánchez sabía que las preguntas sobre la investigación a su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios saldrían a relucir en la rueda de prensa. Y tenía preparada una no-respuesta para lo que él sentencia como un «no-caso». Más allá de esas dos palabras no hubo explicación alguna ni sobre las reuniones mantenidas por su esposa en La Moncloa ni si él participó en las mismas ni sobre las cartas de recomendación de empresas que firmó Gómez. Sánchez despejó las preguntas lanzando el balón fuera del campo: «He dado explica-

ciones políticas suficientes en el Congreso», afirmó. Lo cierto es que eso no ha sucedido nunca.

El presidente se refugió en el relato que desde el principio ha desplegado La Moncloa para tratar de desviar la atención de este asunto: Todo esto es fruto «de la frustración y la impotencia de la opo-

sición que ha renunciado a la batalla legítima de las ideas».

#### EL 'LAWFARE'

ANÁLISIS

**MARISA** 

**CRUZ** 

Tampoco hubo respuesta a la pregunta directa acerca de las decisiones que está tomando el juez Juan Carlos Peinado en relación con la investigación a Begoña Gómez y la reacción del propio Sánchez querellándose contra él por prevaricación. ¿Está haciendo lawfare el juez? Sánchez se escabulló parapetándose detrás de la Abogacía del Estado, en un nuevo episodio de mezcla entre lo privado y lo público. El presidente no se atrevió a acusar abiertamente al juez y optó por situar el problema,

cuya raíz está en los negocios de su esposa, en la esfera institucional. «La Abogacía del Estado está defendiendo a la institución de la Presidencia del Gobierno porque se han atropellado derechos que tiene reconocidos desde 1896. Se está defendiendo la dignidad de la Presidencia del Gobierno y la separación de poderes».

#### EL CONCIERTO CATALÁN

Otra respuesta en blanco. Para Pedro Sánchez las cuestiones que le plantearon los periodistas acerca del concierto económico, que tanto él como la vicepresidenta primera rechazaban por inviable hace 15 días y ahora está dispuesto a otorgar a Cataluña a cambio de la investidura de Salvador Illa, son «valorativas». De nada sirvió la insistencia – se le preguntó hasta en tres ocasiones sobre esta cuestión-; él prefirió parapetarse detras de las críticas al PP y de la crisis «territorial, constitucional e institucional» que dejó Rajoy en Cataluña. Al independentismo no le reprochó nada. Él dijo estar «feliz y satisfecho» con el preacuerdo alcanzado con ERC y aseguró defenderlo «con pasión», pero lo cierto es que no ofreció ningún detalle del mismo. Ni tampoco explicó por qué un asunto que afecta a todas las autonomías no ha sido consultado ni siquiera con sus propios barones territoriales.

#### LA ÚLTIMA LÍNEA ROJA

La concesión a Cataluña de un concierto similar al del País Vasco y Navarra, otorgándole así un sistema de financiación singular y privilegiado, es la segunda línea roja que traspasa Sánchez incumpliendo sus compromisos ante los ciudadanos. La primera promesa rota fue la de la amnistía. El presidente cambió de opinión acerca de su constitucionalidad a la vista de que necesitaba los votos de Puigdemont para seguir en La Moncloa. Ahora se cruza la línea del concierto. La segunda. Entonces, ¿por qué hay que creerle cuando asegura que no se traspasará la tercera, esto es, que no habrá una consulta de independencia en Cataluña? La pregunta quedó flotando en el aire. Antes que responder en falso, mejor dejarla en blanco.

#### Trabajamos para que nunca te falte energía.

Hemos destinado 900 millones a la innovación y aplicación de nuevas tecnologías en nuestras redes de distribución para garantizar el suministro.



naturgy.com



#### ESPAÑA INDEPENDENCIA FISCAL

#### LA RÉPLICA



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer, durante su comparecencia en La Moncloa para hacer balance del curso político. JAVIER BARBANCHO



#### Aplicaciones de la piel de la cara de Pedro

Siguen yendo los periodistas a las ruedas de prensa de **Pedro** como si Pedro estuviera moralmente capacitado para responderles. Como si el tétrico palacio de La Moncloa fuera hoy algo distinto que un laberinto de espejos de barraca ferial diseñado por el hermano tonto de **George Orwell**. Mis compañeros se acreditan, van, preguntan cuando les dejan pero sistemáticamente topan contra el muro facial de un hombre

absurdo, vaciado de sentido como un grito munchiano, reducido a una enorme jeta hialurónica, elástica e impermeable. Si la piel de la cara de Pedro Sánchez pudiera clonarse quedaría obsoleto el kevlar para los chalecos de los marines.

Al sur de ese rostro maquillado a lo Luis XIV –a la esteticién se le volvió a ir la mano con el pote en las mejillas- se abre una boca de la que sale un sonido pretendidamente humano que no se acompasa con los visajes ejecutados por el resto de la cara. En esa freudiana escisión entre fonética y músculo se agazapa la clave moral del sanchismo, una fábrica de ecos nacidos de voces que nadie ha pronunciado previamente. Es un efecto siniestro de ventriloquia sin ventrílocuo: solo existe el muñeco. Ninguna sensibilidad bien formada soporta mucho tiempo el espectáculo, pero mientras el muñeco presida la cuarta economía del euro mis compañeros asumen que su deber es continuar recolectando psicofonías e inquiriendo al marido de una imputada

como si ese marido hubiera estado casado alguna vez con algo distinto del caucho que lo constituye

Tomarse en serio la flatulencia verbal de Pedro ofendería a nuestros lectores vivos y a nuestros maestros muertos, así que no lo haré. No perderé el tiempo en escandalizarme de que un polichinela invertebrado elija «cumpliendo» como lema provocador tras orinarse en todas sus promesas. Ni de que el patrón del lbex comprado o

patrón del Ibex comprado con fondos a dedo presuma de haber sido puesto por la gente. Ni de que la España estancada y ahogada por la inflación y los impuestos tenga que tragarse el anuncio de un «cambio de modelo productivo no visto en muchas décadas», sin que el orador

#### 'SOCIOS'

«Sorprendió que no comparecieran Cándido, Alvarone o Pepefé»

#### **ESTILO**

«Una conciencia jamás rozada por el sonrojo no rinde cuentas»

aclare que se refiere al modelo productivo de su matrimonio y corte aledaña. Ni de que alardee de «cohesión territorial» el que viene de sisar la llave de la caja común para entregársela a los pijos corruptos de acento gutural que nos llaman ñordos. Ni de que, en fin, musite «transparencia» a propósito de Venezuela el íntimo asesorado de **Zapatero**, ese glaucoma-andante.

Sorprendió que en primera fila no comparecieran **Cándido**, **Alvarone** o **Pepefé**. Ni siquiera **Intxaurrondo**. Sorprende e indigna que los más aplicados resulten excluidos. A cambio asentía el resto de la servidumbre, antaño llamada gabinete. El pelo más cano, las filas más prietas, el miedo más libre. «Cuánto duraremos», se les lee entre aplauso y aplauso. La respuesta solo la tiene **Puigdemont**. Que tampoco estaba en primera fila.

Una conciencia jamás rozada por el sonrojo no rinde cuentas ante nadie. Para afearle a alguien la quiebra de un compromiso o la responsabilidad de una crisis es preciso que ese alguien conozca previamente el mecanismo interior de la vergüenza. Como no es el caso, al cronista solo le queda fijarse en detalles, colores, gestos, sonidos. Así he descubierto que, a medida que crece el autócrata que hay en él, a Pedro se le vulgariza el acento. El robot se madrileñiza como si retornara al puesto de concejal opositor que tanto odiaba, del que nunca debió salir. Ahora nuestro desertor de la concejalía fuerza el casticismo de la hipérbole para tratar de ridiculizar a la oposición, aspirando la ese: «Ehpaña se rompe, Ehpaña se hunde». Pero España te sobrevivirá, muchacho. Lo que no lo hará ya será el PSOE.

Junto con el casticismo Pedro también intenta humanizarse con el humor. Aunque sea satírico. Pero todo monologuista sabe que para ser gracioso primero hay que coser la expresividad al argumento del sketch. Más que el chiste en sí importa cómo se cuenta. Y a Pedro en mitad de una parodia sobre la-derecha-y-la-extrema-derecha se le disparan los tics y le arruinan el efecto. Antes era solo el bruxismo mandibular, pero ahora se le ha descontrolado el parpadeo. De tal manera que uno oye una supuesta maldad sobre Feijóo pero ve un ojo suelto que se guiña, una boca que se frunce y unos hombros

que se encogen. Y solo se ríe **Alegría**, por la cuenta que le trae. Hay que trabajar esa psicomotricidad, por eso todos deseamos que el magisterio de Broncano surta efecto a partir de septiembre. Por algo lo pagamos. Y un humilde consejo para sus guionistas: ponedle la alianza en público. Un hombre profundamente enamorado es más creíble con el anular anillado. Igual así **Peinado**, la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaban ablandando.

Por lo demás, saludamos la recuperación del lince de la que nos informó el holograma monclovita. Es una noticia alentadora para el contribuyente ibérico, que saldrá de este sexenio negro con el orgullo de las especies demasiado tiempo amenazadas.

#### INDEPENDENCIA FISCAL

#### EL INDEPENDENTISMO ESPAÑA



La secretaria general de ERC, Marta Rovira, junto a Oriol Junqueras en su regreso de Suiza. DAVID BORRAT/EFE

#### El pacto con el PSC agita la guerra interna en ERC antes de la consulta

Junqueras evita adherirse públicamente, avisa de los incumplimientos y Rovira replica

#### CRISTINA RUBIO BARCELONA

El pacto con el PSC para la investidura de Salvador Illa agita la guerra interna en ERC en vísperas de la consulta alas bases republicanas que deberán decidir mañana si validan el acuerdo o bien lo rechazan y abocan a Cataluña a la repetición electoral. Mientras la dirección encabezada por Marta Rovira se implica de lleno en intentar convencer a la militancia de las virtudes del pacto frente al sector crítico, cada vez más movilizado, ayer irrumpió un tercer factor a tener en cuenta: Oriol Junqueras y la soterrada batalla que disputa con Rovira.

El ex presidente republicano, con un importante tirón entre las bases, evitó adherirse públicamente al acuerdo, recogió algunas de las reclamaciones de las corrientes más escépticas -contestadas después por la propia Rovira- y amenazó con dejar caer a Pedro Sánchez y a Illa en caso de que incumplan con la soberanía fiscal de Cataluña. En concreto, Junqueras esquivó exhibir su apoyo a Rovira y propagó en público los recelos que genera en ERC la alianza con los socialistas para la investidura. «Entiendo las dudas expresadas por parte de muchos compañeros y compañeras sobre los acuerdos y su cumplimiento por parte del PSOE y el PSC. Por lo tanto, en caso de que la militancia valide el acuerdo de investidura propuesto por la ejecutiva, el eventual apoyo al Gobierno del Estado y al Govern de la Generalitat por parte de ERC se tendrá que ir validando con el despliegue del acuerdo y retirarse explícitamente en caso de incumplimiento», advirtió en un mensaje en las redes sociales a mediodía.

Es decir, condicionó la estabilidad de los gobiernos de La Moncloa y la Generalitat a los avances que los socialistas apliquen en Cataluña. Un órdago secundado por otros dirigentes afines a él como Lluís Salvadó, presidente del Puerto de Barcelona.

Sin embargo, las palabras de Junqueras fueron respondidas por la propia Rovira, que pidió apoyar el pacto en un artículo publicado a última hora de la tarde en *Nació*: «No podemos dejar que nos condicione la duda de la implementación de los acuerdos. Porque esto nos paraliza y nos impide confiar en nuestra propia capacidad para avanzar», lanzó sin mentarlo, pero haciendo referencia a sus «dudas». «¿Qué les explicaremos a los que

vengan detrás? ¿Que tuvimos la hacienda catalana en nuestras manos y decidimos decir que no por las dudas de su implementación?», planteó tras las palabras de Junqueras.

Horas antes, el ex líder de ERC se había limitado a expresar «respeto» por el «trabajo» de Rovira y su equipo. «Respeto» sí, pero en ningún ca-

#### Señala a Sánchez e Illa y supedita su apoyo futuro a la soberanía fiscal

#### La dirección esperaba un «sí» público del ex líder republicano

so adhesión. La dirección de ERC esperaba una valoración positiva de la soberanía fiscal y un «sí» explícito de su ex presidente, un aval que, de momento, no ha llegado. «Junqueras no ha pedido el voto por el sí», advierten desde el sector crítico de la militancia tras poner el acento en sus dudas.

Con su ambigüedad, Junqueras evita alinearse a favor del pacto ante la posibilidad de que las bases acaben tumbándolo en la consulta de mañana, un escenario que conllevaría demasiados riesgos para él. Y es que el ex líder de ERC tiene la intención de volver a presidir el partido. Un regreso tras haberse apartado del cargo en junio para iniciar un tour y recabar avales entre las bases -de momento ha logrado 2.000 apoyos en el primer mes de su campaña- con el objetivo de recuperar la presidencia del partido en el congreso que la formación celebrará en noviembre. Aquí es donde se enfrenta a los postulados de Rovira, que apuesta por «nuevos liderazgos» que no incluyan al ex líder de ERC.

Mientras tanto, y en paralelo a esta guerra interna, se hace evidente la división entre los partidarios y los detractores de la investidura de Salvador Illa. También ayer, el líder del partido en el Congreso, Gabriel Rufián, se mostró a favor de dar su apoyo al PSC. En cambio, el ex consejero de Exteriores del Govern, Bernat Solé, mostró sus reservas. Dos bandos a horas de una consulta decisiva.

## Los 'comunes' dan los votos necesarios a Illa

Frenar el Hard Rock, entre las cesiones

#### C. R. BARCELONA

Los comunes validaron ayer a un acuerdo con el PSC que da a Salvador Illa la mayoría absoluta para ser investido presidente de la Generalitat siempre que las bases de ERC validen su propio pacto. De momento, el partido morado se ha sumado a la ecuación a cambio de varias concesiones en materia de vivienda –cerco al al-

quiler temporal o nuevas sancionesy de frenar el macrocasino del Hard Rock. El documento también da luz verde a la soberanía fiscal atada entre ERC y el PSC con el beneplácito de Pedro Sánchez. En concreto, *comunes* y socialistas se comprometen a «impulsar un nuevo acuerdo de financiación singular para Cataluña».

El texto, sometido a votación por

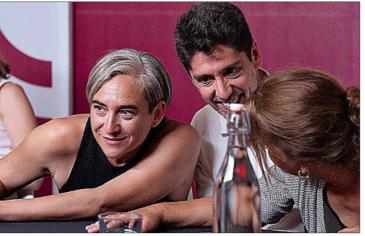

La ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ayer. D. ZOKARRINO / EP

parte del Consejo Nacional de los comunes, salió adelante con 124 votos a favor y dos abstenciones, un apoyo del 98,4% de los miembros que participaron en la votación.

El partido de Colau logra un acuerdo centrado en la vivienda, que contempla fijar un tope a los precios de los alquileres de temporada; garantizar 55.000 pisos más de nueva construcción; 350 millones para intervenir en los casos de pérdida de vivienda; un régimen sancionador en relación a la regulación del alquiler, y «estudiar la aplicación de un impuesto contra la especulación siguiendo el modelo de Viena», entre otras medidas.

## Aliados del PSOE también rechazan el concierto catalán: «No huele bien»

En IU crecen las críticas y el coordinador andaluz habla de «parcheo» con Cataluña

#### CHEMA RODRÍGUEZ SEVILLA

El acuerdo entre el PSOE y ERC –a falta de ser ratificado por las bases republicanas este viernes– para hacer a Salvador Illa presidente de la Generalitat a cambio, entre otras concesiones, de la cesión de la soberanía fiscal no solo revuelve a barones y dirigentes históricos socialistas. Tampoco gusta entre los socios de coalición de Sumar, en algunos menos que en otros.

El debate es especialmente crítico en el seno de Izquierda Unida, uno de los principales actores del movimiento fundado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, y algunos de sus dirigentes más destacados no han dudado en expresar en voz alta sus dudas y su opinión contraria al acuerdo. Es el caso del coordinador regional de IU en Andalucía —una de las federaciones más fuertes de la coalición de izquierdas—, Toni Valero, que además es diputado en el Congreso, miembro del grupo parlamentario de Sumar.

«No me huele bien, no es la música que me gusta escuchar», dijo Valero a este periódico tras conocer el contenido del acuerdo entre el PSOE y ERC y que, a su juicio, no es una solución al problema de la financiación autonómica, con un sis-

#### Izquierda Unida quiere que se lleve el debate hasta el Congreso

#### Cree que el PSOE «se equivoca» al no apostar por la vía federal

tema desigual, que castiga con la infrafinanciación a comunidades como Andalucía y que está pendiente de reformarse desde hace años.

De hecho, Valero insistió en que esa reforma del sistema de financiación es «imperiosa» y cuestionó la solución pactada para Cataluña sin tener en cuenta, al mismo tiempo, al resto de las comunidades. «Es un parcheo», avisó, al tiempo que puso en duda que la vía elegida por el Gobierno de Pedro Sánchez vaya a garantizar los servicios públicos en las mismas condiciones para todos los ciudadanos.

El dirigente de IU, muy próximo al coordinador federal, el también andaluz Antonio Maíllo, fue especialmente crítico por lo que considera un camino hacia la «confederalización» emprendido por el PSOE, que «se equivoca», dijo, en lugar de apostar por la vía federal, que es la que propugna Izquierda Unida.

A todo esto Toni Valero sumó la reivindicación territorial andaluza porque esta comunidad autónoma, insistió, es una de las que están peor financiadas en la actualidad. «Andalucía tiene una singularidad que se tiene que reconocer, es una región maltratada históricamente en inversiones y en desarrollo», apostilló, abogando por un «debate amplio» que recoja las demandas de todos y que no perjudique a nadie.

En este sentido, Valero precisó que no es contrario al diálogo bilateral entre el Gobierno central y una comunidad autónoma, sea Cataluña o cualquiera otra. «Las relaciones bilaterales no son necesariamente malas para el resto», defen-



El coordinador andaluz de IU y diputado en el Congreso, Toni Valero. G.L.

dió, aunque hizo hincapié en la necesidad de que el sistema de financiación sirva para «paliar estas desigualdades». La apuesta debe ser, insistió el dirigente de IU, por «un modelo federal y solidario que reconozca la plurinacionalidad y redistribuya la renta y la riqueza».

Respecto a si el pacto entre el PSOE y ERC ha generado debate interno en el seno de Sumar, Valero precisó que dentro del movimiento no se ha hablado aún, pero apuntó que dentro de los Comunes –imprescindibles para el pacto– y de la propia IU sí se ha generado esa discusión.

Hasta el punto de que Izquierda Unida ya ha anunciado que, si llega el debate sobre el pacto con ERC al Congreso de los Diputados, defenderá una «propuesta solidaria y federal» y que, en su opinión, debería tener una «mirada más amplia», incluso más allá de la actual Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). El problema de la financiación es, según Izquierda Unida, «global y no solo con Cataluña» y, en este sentido, «las salidas singulares son el resultado de un modelo de financiación superado hace tiempo».



El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y el 'lehendakari' Imanol Pradales observan a un 'dantzari', ayer, en Bilbao. LUIS TEJIDO / EFE

#### «VIAJE AL FUTURO» DEL PNV A PARTIR DEL 29 DE SEPTIEMBRE

El nuevo PNV surgirá de una Asamblea General en marzo de 2025 y debe servir, según su presidente Andoni Ortuzar, para hacer «una puesta a punto exigente y sincera» que contribuya a mantener su liderazgo institucional. El calendario para activar este proceso interno arrancará el próximo 29 de septiembre en el 'Alderdi Eguna'. Ortuzar aún no ha desvelado sus intenciones pero sí advirtió de que «toca

elegir a las personas de nuestra organización que deberán conducirnos a ese viaje al futuro».

Andoni Ortuzar cerró ayer el curso político en una simbólica intervención delante de la estatua de Sabino Arana y de los nuevos representantes institucionales con mención expresa para el

lehendakari Imanol
Pradales y para la
europarlamentaria
Ohiane Agirregoitia. El
presidente del PNV
confirmó que después
del verano arrancará un
proceso de renovación
interno marcado por su
continuidad y, sobre
todo, por el crecimiento
electoral de EH Bildu; la
coalición con la que

empató a escaños (27) en las elecciones vascas.

El objetivo marcado por Ortuzar es «volver a tocar la tecla que reactive a nuestro Partido y fortalezca su nexo de unión con la sociedad vasca». Una necesidad después de cuatro citas electorales que han dejado un sabor «agridulce», «gasigoso».

#### ESPAÑA



CÉSAR ARXINA / EP

#### LLEGAN A GALICIA 100 MIGRANTES PROCEDENTES DE CANARIAS

Un centenar de migrantes, la mayoría refugiados de la guerra de Mali que alcanzaron las costas canarias en cayuco, llegaron la noche del martes al albergue público del Monte do Gozo (Santiago de Compostela). Lo hicieron tras un período de adaptación en las islas y habiendo iniciado ya los trámites para la solicitud de asilo.

#### Prohibición para el mobiliario de bares con marcas alcohólicas

La futura ley vetaría además patrocinios a menos de 200 metros de centros de menores

#### PILAR PÉREZ MADRID

La futura Ley de Alcohol y Menores está diseñada para poner todos los  $corta fuegos posibles al consumo \, de$ este tipo de bebidas en niños y jóvenes. O, al menos, «retrasar al máximo su edad de inicio», aseguran fuentes del ministerio de Mónica García. Sanidad busca que, tras los trámites pertinentes, el anteproyecto que el martes salió del Consejo de Ministros llegué a tramitación parlamentaria a principios de 2025.

Con ese espíritu de alejar el alcohol de los menores de edad se ha elaborado un cuerpo legislativo que limita la publicidad, los patrocinios e incluso la localización de nuevos establecimientos con venta de alcohol a una distancia nunca menor a los 200 metros de cualquier tipo de centro destinado a menores.

Yno solo a las bebidas que contengan alcohol, sino que la ley equipara las modalidades «o,o» a las que tienen cualquier tipo de graduación alcohólica en todas las limitaciones.

Desde Sanidad, en un encuentro mantenido con los medios, el secretario de Estado, Javier Padilla, fue concluyente: «Es una especie de o,o washing en el ámbito publicitario». Un ejemplo práctico que ha puesto Padilla es el cartel de Tío Pepe de la Puerta del Sol, sin entrar en la protección que pudiese tener como patrimonio histórico, se salvaría porque no hay ningún centro educativo o similar en un perímetro de 200 metros. Pero no lo harán los bares y cafeterías que estén en ese radio de acción de un colegio o polideportivo: los toldos y el mobiliario de terrazas no deberá contener marcas de bebidas alcohólicas, ya que es parte promocional de las marcas.

También se dice adiós a la coletilla «consumo moderado y responsable». Padilla es tajante: «Se acabó, no hay ninguna evidencia». Buscan atajar el problema del alcohol desde las generaciones más jóvenes. «Se trata de conseguir un cambio cultural».

Cabe destacar que se amplían los espacios sin alcohol y que la venta a

menores de edad está prohibida. El texto contempla que nadie pueda consumir alcohol en centros docentes -salvo universidades- o de protección de menores y en residencias estudiantiles que admitan, además de en espacios deportivos, de ocio o dedicados a espectáculos públicos cuando haya sesiones expresamente para jovenes hasta 18 años.

Aquí, otro ejemplo se da en polideportivos y campos en los que solo haya niños practicando deporte, los asistentes (padres) no podrán consumir alcohol, ni se podrá vender en los bares que suele haber en ellos. Para disuadir aún más, especifican que la localización de las bebidas alcohólicas en los establecimientos esté alejada de las zonas de productos destinados a menores.

Desde la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Maira Bes, coordinadora del grupo de trabajo de Nutrición, destaca que este marco legislativo es un buen comienzo, pero «falta conocer a qué responde la demanda. ¿Por qué beben los jóvenes?». Incide en la propuesta de un ocio alternativo a los botellones y al consumo intensivo de alcohol los fines de semana. «Debemos poner soluciones también en este lado, no solo restringir. Dar alternativas».

Tanto Padilla como Mario Fontán, asesor de Sanidad, confían en que el anteproyecto se consolide como ley porque ya hay iniciativas locales y autonómicas. «Lo que hace falta es una ley estatal porque existe normativa diversa y poco homogénea que provoca dificultades a la hora de proteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre todo en aquellas CCAA en las que no existe un cuerpo autonómico propio».

#### Sin consenso para elegir al presidente del CGPJ

Los 20 vocales reiniciarán el proceso el lunes tras ocho votaciones fallidas

#### MARÍA ALCÁNTARA MADRID

Las últimas 48 horas antes de las vacaciones de agosto, siete votaciones el martes para alcanzar los dos finalistas, una más el miércoles entre ellos, un receso y... ni se volvió a votar, encallados en las posiciones de bloque. Conclusión: vuelta a empezar desde el lunes.

Los 20 vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votaron el martes hasta en siete ocasiones para ir descartando nombres de la lista propuesta para presidir el órgano de gobierno de los jueces. La elección quedó entre Pilar Teso y Pablo Lucas. Aquí se presentó el primer bloqueo, ya que después empatar, no fueron capaces de llegar a un acuerdo y ninguno de los dos candidatos propuestos alcanzó la mayoría de tres quintos necesaria -12 votos-recogida en La Ley Orgánica del Poder Judicial.

Al día siguiente, volvió a celebrarse una reunión para elegir a uno de los dos y no dilatar más la situación. Las posiciones seguían fijas, por lo que ni repitieron la votación. En lo que sí alcanzaron acuerdo fue en el aplazamiento, al próximo lunes, del proceso de elección, donde se empezará de cero y los sietes candidatos pospuestos volverán a optar por la presidencia.

La ley fija que el CGPJ deberá elegir a su presidente entre los tres y siete días siguientes al pleno en el que se propusieron los nombres de los candidatos, celebrado el 25 de julio. No obstante, los sucesivos aplazamientos no estarían infringiendo la norma, ya que todas las reuniones celebradas para elegir al presidente se enmarcan en el mismo pleno, solo que este se suspende y reanuda continuamente. Esto quiere decir que no existe fecha tope para que se produzca la elección

#### **TORNOS GURUTZPE, S.A.**

En virtud de acuerdo del Administrador Único, se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad TORNOS GURUTZPE, Ordinaria de la sociedad TORNOS GURUTZPE, S.A. que se celebrará en la Parcela Q8 (sede de GRANDES MECANIZADOS DEL NORTE, S.A.) del Polígono Industrial de Itziar-Deba (Gipuzkoa), 20289 el día 16 de septiembre de 2024, a las 17:00 horas en primera convocatoria y para el 17 de septiembre en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar, resolver y adoptar acuerdos sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las

 NOBEN DEL DIA
 Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio y Memoria, todas ellas Abreviadas). correspondientes al ejercicio gerardo a adas), correspondientes al ejercicio cerrado a 1 de diciembre de 2023.

viadas), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

2. Censura y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el Administrador Único durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

3. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado Económico del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

4. Ruegos y preguntas.

5. Protocolización.

5e recuerda a los señores Accionistas que, al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

es de Capital. n Deba, a 26 de julio de 2024. El Administrador Único, - COGES PROYECTOS E INVERSIONES, S.L. (Representante persona física D Invé Innacio Sorazu Echaye).





#### **SI QUIERES PUEDES**

PRACTICA DEPORTE **ADAPTADO INCLUSIVO** CON **FUNDACIÓN** TAMBIÉN



#### MADE FOR SPAIN, S.A.

MADE FOR SPAIN, S.A.

Por decisión del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en la sede social de la Empresa, C/ Castelló 23, 2º izq., 28001 Madrid a celebrar el próximo día 18 de Septiembre de 2024, a las 15.30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 19 de Septiembre de 2024. La Junta General se celebrará de forma presencial y por medios telemáticos. Se prevé que la celebración de la Junta General tendrá lugar en segunda convocatoria, es decir, el 19 de septiembre de 2024, en el lugar y hora anteriormente señalados con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO- Presentación y aprobación de cuen-

PRIMERO- Presentación y aprobación de cuen tas en su caso del ejercicio 2023, y aplicación de

SEGUNDO- Aprobación de la gestión del órga no administrador.

no administrador.
TERCERO- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar la documentación relativa a los acuerdos a tomar con antelación a la junta y que será enviada por e-mail tras petición propia. Madrid a 26 de iulio de 2024

Fdo. El Administrador único, - Alonso Alvarez de Toledo Mullei

#### **CRONICA**



La periodista Raquel Rendón muestra una de las informaciones sobre Laura Luelmo por las que fue condenada. GOGO LOBATO

## La primera periodista condenada a prisión por hacer (bien) su trabajo

#### CHEMA RODRÍGUEZ SEVILLA

Raquel Rendón mide sus palabras al hablar, como las medía cuando escribía noticias en el periódico local *Huelva Información*. Mucho más en realidad. Por algunas de aquellas palabras—medidas, veraces, y contrastadas—carga con el dudoso honor de ser la primera periodista condenada a una pena de cárcel por publicar datos contenidos en un sumario judicial, el del crimen de la profesora Laura Luelmo, ocurrido en El Campillo (Huelva) en 2018. La Audiencia Provincial de Huelva la condenó a dos años de cárcel en una sentencia

inédita que sacudió a toda la profesión y que ahora ha rectificado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Rendón respira más aliviada, pero ni el susto ni el calvario que ha pasado la abandonan del todo.

Tras dos años sin trabajar (y casi sin vivir), esta periodista, natural de Isla Cristina, acaba de regresar al mundillo periodístico, aunque de forma puntual, colaborando con una serie documental sobre sucesos que, dice, la ha reconciliado con una profesión de la que renegó por completo, a la que pensó que jamás volvería. No lo habría hecho si no fuera



#### «FUE UNA CAZA DE BRUJAS», DICE TRAS ANULAR EL TSJA SU CONDENA

Raquel Rendón fue condenada a dos años de prisión por la Audiencia de Huelva por publicar datos del sumario del crimen de Laura Luelmo y respira hoy tras años de pesadilla y depresión

porque el TSJA ha reconocido lo que ella mantenía desde el principio, que aquellas palabras que ella escribió estaban medidas, estaban contrastadas y eran veraces y que, sobre todo, no cometió ningún delito a la hora de publicar la información a la que había accedido. No había nada ilegal, vienen a decir los magistrados del tribunal superior andaluz, en aquellos artículos ni en la forma en la que obtuvo los datos, por lo que anularon la condena de la Audiencia de Huelva, que le impuso dos años de prisión, otro tanto de inhabilitación para ejercer el periodismo, una multa y una indemnización de 30.000 euros para la familia de Luelmo.

El calvario de Raquel se puede contar en forma de cronología, como solemos hacer los periodistas cuando escribimos de un suceso porque, al fin y al cabo, ella ha acabado siendo la protagonista de una noticia como

las que antes cubría cada día. Una cronología que tiene un comienzo, el 12 de diciembre de 2018, y un final (aún provisional porque la sentencia es recurrible), el 23 de julio de 2024. Este último día es el que aparece en la sentencia que firman los magistrados Rafael García, José Luis Ruiz y Julio Ruiz-Rico, de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, y que dice, literalmente, que los hechos por los que fue condenada la periodista «no son susceptibles de integrar» el delito de revelación de secretos y que tampoco hay pruebas del «posible origen delictivo o ilícito de la información» con la que alimentaba sus artículos periodísticos.

Las 20 páginas de esa sentencia no solo han redimido a la periodista (y han aliviado a una profesión a partes iguales indignada y estupefacta), sino que también, y por encima, le han abierto la puerta para salir del túnel de depresión en el que, relata, se vio atrapada. «Tengo una sensación de injusticia tremenda, sabía que yo no había hecho nada mal, solo hice mi trabajo», dice.

Aunque la cronología de esta historia comienza con la desaparición y muerte de la profesora a manos de un vecino recién salido de prisión, hosco y violento, en un pueblo solitario de Huelva, a Raquel el mundo no se le puso del revés hasta principios de mayo de 2021. Sabía, ya por entonces, que la familia de Laura Luelmo la había denunciado a ella y a su periódico, había incluso declarado delante de la juez instructora, pero jamás se le ocurrió pensar que aquello terminaría con ella sentada en el banquillo y, menos aún, con una condena de prisión.

Casi por casualidad se enteró no solo de que la juez la había enviado a juicio, sino de que, además, la acusación particular había pedido para ella ¡cuatro años y nueve meses de cárcel! «Me pareció una auténtica barbaridad», recuerda.

Empezaron entonces los ataques de ansiedad, uno y detrás otro, otro y otro, las ideas recurrentes de «quitarme de en medio» y una depresión que la llevó a las urgencias y a un tratamiento psiquiátrico y psicológico, con ansiolíticos y antidepresivos incluidos, que prácticamente resumen su vida en los dos últimos dos años, desde que se conoció la sentencia de la Audiencia de Huelva hasta que el TSJA se pronunció.

#### «DEJÉ DE SER PERSONA»

«Dejé de ser persona, era una sombra», cuenta la periodista que dejó de serlo tras aquel palo inmenso, que la hizo «la cruz al periodismo», que no salía de casa, que perdió, en el camino, su trabajo y a su pareja y, a ratos, hasta las ganas de vivir.

Y todo por las palabras de aquellos magistrados que quisieron castigarla argumentando que «la profusión de datos sobre lesiones y violencia sufrida por la víctima exceden de la necesaria labor informativa que necesita la comunidad sobre el curso de la investigación» y que, más aún, sentenciaron que aquello comprometió «el derecho a la intimidad de la fallecida» y que, asimismo, vinieron a decir que obtuvo la información de manera ilícita y a sabiendas de que lo era.

«En ningún momento tuve conciencia de haber hecho algo delictivo, en la misma situación hoy hubiera hecho lo mismo, es nuestra manera de trabajar», defiende Raquel, quien se guardó en el cajón de su mesa (es un decir, no se vaya a buscar más problemas) datos mucho más escabrosos y hasta fotografías del cuerpo de la profesora «que no eran relevantes».

Sentada en el banquillo, afirma, ya se esperaba una condena que no le sorprendió. Estaba curada de espantos y sufrió, especialmente, «por mi familia». Fue una «condena a toda la profesión, no solo a mí», asegura, agradecida del apoyo recibido de sus compañeros. De la Justicia, que conocía de cerca, le sorprendió aquella «caza de brujas».

#### **OTRAS VOCES**

TRIBUNA FILOSOFÍA Para lograr la cohesión de una sociedad no se requiere una supuesta unidad cultural derivada de la historia, sino el trato justo y equitativo que esa sociedad garantiza a sus miembros hoy, aquí y ahora

## La identidad cultural, derecho o deber?

JOSÉ MARÍA RUIZ SOROA

¿EXISTE un derecho subjetivo de cada persona a formarse libremente la identidad cultural que prefiera? ¿O más bien la identidad cultural es una cuestión colectiva en la cual los ciudadanos deben someterse a las decisiones públicas (democráticas o no), es decir, a las denominadas «políticas de la identidad» o de «construcción nacional»?

La pregunta, si bien se mira, es un tanto sorprendente en su mismo planteamiento. En efecto, si en lugar de por la identidad cultural preguntásemos si la imposición coactiva desde el poder público de una identidad religiosa o de una identidad moral viola los derechos individuales, la respuesta afirmativa y escandalizada sería inmediata. Es obvio: el Estado de Derecho liberal democrático está fundado precisamente sobre el principio de libertad religiosa, moral e ideológica. Las identidades, sean cuales sean, y por muy sociales que parezcan, son entes que al final habitan en las neuronas de las personas.

Sin embargo, en el momento en que se pregunta por la «identidad cultural», parece activarse en la mente del intérprete hispano corriente un interruptor peculiar que le remite de inmediato a otro mundo, al mundo de lo colectivo: ¡ah no –piensa–, la identidad cultural sí que es una cuestión pública, corresponde a la responsabilidad y al ámbito de actuación de la autoridad. No existe un derecho individual a la identidad, sino un deber del individuo de ahormarse a la que públicamente se define como territorialmente correcta.

«Es un objetivo básico del gobierno afianzar la conciencia de identidad y cultura andaluza» (artículo 10 del Estatuto andaluz de 2007). «Es obligación de las

El individuo forja su identidad al asumir los roles y estatus existentes en su sociedad personas conservar el patrimonio cultural recibido» (art. 22 del Estatut catalán, art. 13 del aragonés y art. 33 del andaluz). No de los gobiernos, fíjense, sino de las mismas personas gobernadas: los Estatutos invierten el artículo 46 de la Constitución y convier-

ten en obligación individual lo que era deber de los

En esta asociación instintiva entre la identidad cultural y el ámbito de lo público o social que se produce con toda naturalidad entre nosotros, se manifiesta lo que tantas veces ha denunciado el historiador Álvarez Junco: la inexistencia en nuestra tradición política ya desde 1812 de un individualismo liberal potente similar al anglosajón. Somos la tierra de los sujetos colectivos, nos guste o no. Por aquí se desconfía del individuo y se

aplaude al pueblo, la nación, la clase o la gente.

Pero, además, se trasluce en ello una flagrante confusión entre los usos descriptivos y los normativos del lenguaje y del Derecho. En efecto, es bastante obvio que el individuo no forja su identidad de manera aislada, ni la elige libremente entre muchas partiendo de una especie de vacío (de un «yo asocial desvinculado»). No, la identidad personal es la cosa más social que existe, puesto que se forja a través de la asunción progresiva por parte del sujeto de los roles y estatus que el ser humano encuentra ya existentes en su sociedad, sobre todo de manera lingüística. Asume su identidad, no la elige. Ahora bien, esta es una verdad descriptiva sociológica o antropológica, pero no por ello posee valor normativo. Pues lo que interesa al Derecho no es «cómo son» las personas, sino «cómo deben ser tratadas». El que la identidad personal sea de construcción social no dice nada acerca de si la sociedad puede exigir a los individuos componentes ahormarla a la canónica establecida, conservarla, no cambiarla, no abandonarla, etc. Deducir del origen social de la identidad humana, que es un hecho bastante trivial, un derecho colectivo a imponer/sostener/conservar una identidad concreta a costa de los individuos que la viven es un sofisma. El viejo sofisma de deducir de un ser un deber ser, de una historia una obligación, de un hecho un valor.

Joseba Arregi solía escribir que la «libertad de conciencia» que inició el ciclo de protestas protoliberales del que nació nuestro mundo «se dice hoy libertad de identidad». Y tenía razón. El principio de protección

ción coactiva del poder público en su ámbito personal de conciencia o creencia no se limita a lo sagrado, sino que incluye cualquier manifestación de la mestiza personalidad del ser humano. No hay ámbitos de esta personalidad que sean de libre autonomía del individuo y otros que no. La formación y el desarrollo de la «personalidad» de la que habla el artículo 10 de la Constitución (cuando se redactó, lo de «identidad» no sonaba todavía) es una libertad humana conectada con su dignidad, que incluye desde luego sus componentes culturales, así como los religiosos o de ideología. ¿Cómo podría ser de otro modo?

del individuo frente a la ac-

Pues de hecho lo es: en nuestro país se ha naturalizado la idea (comunitarista o nacionalista) de que las identidades culturales deben ser conservadas por vía administrativa, como ironizaba Habermas. Y como hay que buscarle al principio alguna razón más presentable que la historicis-

ta de los nacionalistas, se invoca el sonajero de la «cohesión social». Así, se dice, la homogeneidad cultural de una sociedad es un elemento importante para su buena actuación colectiva, porque funciona como «cemento social», hace soportable el reparto de los costes de la convivencia y del bienestar. Es más fácil asumir las cargas colectivas en la familia o en el grupo de amigos, o en la comunidad tipo Gemeinschaft de relaciones cara a cara y en la que todos pensamos igual, que en la sociedad multicultural anónima y mestiza. Lo dicen Le Pen o Meloni por ahí, y por aquí lo piensan casi todos. Una sociedad con identidad tiene una propensión a hacer las cosas bien, dijo una vez el lehendakari Ibarretxe. De manera que la conservación manu militari de una sólida identidad cultural sería funcional para el bienestar humano, poseería una utilidad manifiesta, la de cohesionarnos y protegernos de la caótica disgregación globalizada y neoliberal.

En verdad puede decirse que no hemos avanzado demasiado en cuestión de argumentos. Porque ya Felipe II en el siglo XVII, y aunque no fuera con términos tan superferolíticos como los de *cohesión* e *identidad*, lo explicó así para defender su política de unidad religiosa obligatoria: «Un reino con muchas religiones se deshace». Y entonces no era una particularidad hispana, sino pensamiento común de todos los principados europeos, como lo proclamó Westfalia en 1630: «*Cuius regio, eius religios*. La cohesión del principado requería la unidad religiosa. Hoy es la identitaria: cada territorio tiene su identidad y si todavía no es así, deberá construirse desde el poder. La diferencia es un fetiche adorado, sí: pero la diferencia del conjunto, no la del individuo. Diferentes *ad extra*, homogéneos *ad intra*.

PIERRE Rosanvallon ha ironizado sobre el argumento funcional-cohesivo de la cultura común denunciando la inversión que entraña del correcto orden político de las cosas: lo primero para lograr la cohesión no es una supuesta unidad cultural derivada de la historia, sino el trato justo y equitativo que esa sociedad garantiza a sus miembros hoy, aquí y ahora. La cohesión nace de ese dato político, no al revés. Es el trato a las personas el que funda o destruye la cohesión del conjunto, y no un dato cultural previo.

Pero lo cierto es que, sea cual sea su valor funcional o utilitario, nunca deberíamos haber olvidado el simple y básico principio de que la identidad cultural es

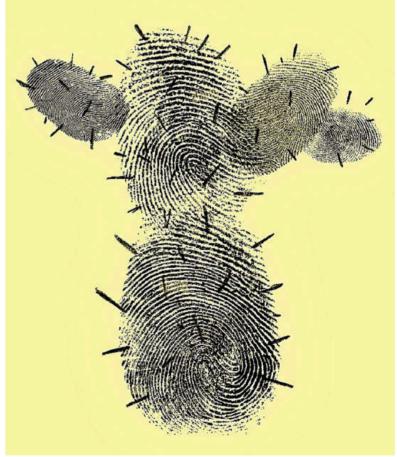

RAÚL ARIAS

un derecho individual que deriva de la dignidad de cada persona. La Declaración o Carta de Friburgo de la Unesco de 2007, después de definir la identidad cultural como el conjunto de referencias culturales por el cual una persona, individual o colectivamente, se define, se constituye, se comunica y entiende ser reconocida, establece que «toda persona tiene la libertad de elegir identificarse o no con una o varias comunidades culturales, sin consideración de fronteras, y de modificar esta elección. Nadie puede ser obligado a identificarse o ser asimilado a una comunidad cultural contra su voluntad» (art. 4). Si no fuera la Unesco, aquí en España sonaría a chino.

**José María Ruiz Soroa** es abogado y autor de *Elogio del liberalis-mo* (Catarata, 2018)

#### **GRAN MADRID**

## La tecnología contra el cáncer de Amancio Ortega, ya en la pública

• El Hospital de Fuenlabrada será el primer centro sanitario regional con los dispositivos de protonterapia donados por el empresario • El nuevo edificio, ya en marcha y con un búnker, acogerá a pacientes infantiles

#### ELENA MALDONADO MADRID

Para algunos especialistas oncológicos, como Alfonso López, jefe del servicio de radiofísica y protección radiológica del Hospital Universitario de Fuenlabrada, sólo era un sueño intangible, por la excesiva complejidad que suponía lograr tratar un cáncer de la manera más segura posible. Ahora, es una realidad para anunciar a viva voz e infundir esperanza entre los pacientes.

Un sueño que arranca desde un búnker que alojará el acelerador de protones y se extiende por las dos plantas de un edificio del que ayer comenzaron las obras y se transformará, dentro de 12 meses y medio, en el nuevo centro de protonterapia del sur de la Comunidad de Madrid.

La unidad contará con un equipo oncológico de tecnología de vanguardia para asistir a los pacientes con radioterapia de gran precisión, que conseguirá que la toxicidad se rebaje en comparación con la radioterapia convencional y que dejará menores secuelas que las ocasionadas por otros tratamientos. El dispositivo, uno de los dos equipos -a

#### «Los órganos sanos sufrirán menos durante la intervención»

nivel nacional fueron 10- que donó la Fundación Amancio Ortega en 2021 a la Comunidad de Madrid con carácter público, ofrecerá un tratamiento avanzado contra el cáncer gracias a su innovador sistema para aplicar la protonterapia, una técnica compleja que no daña el resto de órganos y tejidos.

Aunque su eficacia reside, principalmente, en tratar tumores cerebrales a los niños, también se está estudiando ampliar los servicios, una vez los equipos ya estén operativos en esta localidad.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, presentó el proyecto en el espacio que ocupará el complejo, anexo al actual edificio oncológico del hospital, y acompañada de Francisco Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada; Gema Sarmiento, directora-gerente del hospital; Almudena Quintana, directora general Asistencial del Servicio Madrileño de Salud, y parte del equipo técnico y arquitectos de este nuevo templo de la oncología moderna que, hasta ahora, sólo se había visto en dos centros privados: Quirón, en Pozuelo, y la Clínica Universidad de Navarra, en la capital.



#### LA PRECISIÓN. DIFERENCIA CRUCIAL ENTRE LA RADIO Y LA TERAPIA CON PROTONES

Según Alfonso López, el sistema del que van a disponer es un acelerador de protones que trabaja con energías mucho más grandes que los aparatos que han manipulado hasta ahora. Gracias al dispositivo, se podrá irradiar al paciente

desde distintas direcciones, optimizando así la distribución de la dosis para poder concentrarla lo mejor posible en la zona donde está el tumor y, por ende, reducir la dosis en el resto de los órganos que están al alcance. Todos los

pacientes se pueden aprovechar, de esta terapia no hay un tipo de perfil específico, pero a los que más les beneficia es a aquellos que tienen una esperanza de vida más larga, ya que, la posibilidad de que aparezcan efectos secundarios conforme crecen es mucho mayor, pues tienen más tiempo para desarrollarlos. Los pacientes pediátricos son el foco principal de la protonterapia, porque con la radio convencional es imposible tratar al niño con todo el rigor que se necesita. Al ser pequeños, los tumores están peligrosamente cerca de los órganos sanos, por lo que entonces no se puede irradiar bien el tumor sin molestar a los tejidos de alrededor. Con esta nueva tecnología, es el médico quien mide hasta dónde llegar.

pacientes, estén donde estén, en el se en algún momento». Las punteras máquinas se instalarán al norte y al sur de la región para facilitar su acceso a residentes de otras partes de España, como Castilla La-Mancha, Extremadura o Castilla y León, que no disponen de un servicio oncológico de estas características.

La construcción del edificio, en laque el Gobierno regional invertirá 11 millones de euros, constará de dos plantas de más de 2.000 metros cuadrados. En la planta baja, estarán las áreas de diagnóstico, tratamientos con protones y preparación de pacientes y en la primera se ubicarán el mantenimiento, suministros, despachos médicos y formación.

La Fundación Amancio Ortega donó, en 2021, 280 millones de euros al Ministerio de Sanidad para la compra de 10 aparatos de protonterapia, los primeros de estas características que pertenecerían al sistema público de salud. Las instalaciones de esta nueva unidad forman parte del proyecto Ciudad de la Salud, el complejo sanitario público más grande de Europa, presentado por Isabel Díaz Ayuso el pasado junio. «Queremos que la Comunidad de Madrid sea un referente en esta clase de tratamientos», insistió Matute.

Además de los madrileños, habrá otros ocho equipos en Vizcaya (País Vasco), dos en Barcelona (Cataluña), La Coruña (Galicia), uno en Sevilla y otros en Málaga (Andalucía), Valencia (Comunidad Valencia) y Gran Canaria (Canarias).

«Va a ser un equipo de protonterapia que, junto al que aún está en proceso y se ubicará en el norte de Madrid, y de los que ya disponemos en el sector privado en la Comunidad, hará que la región tenga cuatro conjuntos de este tipo de terapia, algo que es único en el mundo», explicó la consejera. Y prosiguió: «Así apoyaremos a nuestros

área de la oncología. Vamos a trabajar en un equipo multiprofesional coordinado por los sanitarios y que, junto a la Administración, conseguirán que el proyecto germine de forma ágil. Todo por el bien de nuestros madrileños y muchos españoles, porque a esta región viene el 40% de los pacientes a tratar-

#### **GRAN MADRID**

## La última oportunidad para salvar los árboles de la plaza de Santa Ana

El Ayuntamiento recibirá a los vecinos este viernes ante su rechazo por la reforma

#### SARA CUBERO MADRID

«Reivindicamos que no conviertan la plaza en un estilo Puerta del Sol y que siga siendo una zona verde por la que se pueda pasear», lanzó ayer la reclamación el presidente de la Asociación Vecinal Sol y Barrio de las Letras, Víctor Rey, frente a la tala de árboles que se llevará a cabo en las obras del parking de la plaza de Santa Ana. Ya el pasado martes, los vecinos del barrio de las Letras se concentraron en esta céntrica ubicación, para llevar a cabo la convocatoria Abrazar a los árboles, en la que exigían la supervivencia del arbolado de la explanada. El portavoz explicó que esta convocatoria tenía como objetivo que los vecinos apadrinaran (de manera simbólica) un árbol, abrazándolo y comprometiéndose con su viabilidad y permanencia.

De esta manera expresaron su malestar los vecinos, que va en aumento, debido al proyecto de reforma impulsado por el Ayuntamiento de Madrid y previsto para septiembre. La remodelación afectará a la mayoría de los árboles de la plaza, cuyo rechazo vecinal no ha obtenido respuesta por parte del Consistorio de la capital, según denuncian.

El pasado enero, los residentes se encontraron con la sorpresa de un plan de obras que contempla la deforestación del 85% de los árboles de la plaza: 28 se talarán, 19 se trasplantarán y solo 7 permanecerán intactos. Según aclaró ayer el Ayuntamiento a este periódico, estas medidas son necesarias para solucionar las patologías existentes y solucionar las filtraciones de agua. «Respecto a la tala, como ya se dijo hace meses, todo proyecto prevé una tala máxima de árboles (en este caso 28) que, cuando se ejecuta la obra, se reduce al máximo posible».

Congregados en la Cervecería Santa Ana, los portavoces del colectivo vecinal valoraron ayer las recientes acciones de protesta y comuni-



Vecinas de la plaza de Santa Ana protestan, este martes, ante las obras previstas en el parking. JAVIER BARBANCHO

2.248

Firmas obtenidas por los vecinos. A través de la plataforma change.org buscan apoyos frente a la tala de los 28 ejemplares

caron los próximos pasos en su lucha. Además, anunciaron que han sido convocados por la Junta Municipal este viernes, en una reunión que será crucial para el futuro de la plaza y su estimado arbolado.

Construido el aparcamiento desde hace décadas bajo la plaza, no es la primera vez que los ciudadanos insisten en su protesta frente a la obras. «Las presiones y las convocatorias están siendo todo un éxito, con un creciente apoyo al movimiento», destacó el presidente sobre las movilizaciones que han celebrado desde el pasado enero.

Las obras del aparcamiento están programadas para iniciarse el próximo 1 de septiembre, pero los vecinos inciden en que el proyecto no es viable. Consideran que, en el largo periodo que durarán las obras, los árboles replantados no sobrevivirán. «El problema es que no es posible en un periodo de tiempo tan dilatado como el que va a durar la obra, esos árboles se van a morir antes de trasplantarlos», defienden. Restan pocas horar ya del encuentro del viernes, que será la última esperanza de los vecinos para decidir el futuro *verde* del enclave.

## El homicida del concierto de Karol G pertenece a un clan narco de Mallorca

La familia del fallecido asegura que recibió varios golpes y pide ayuda a los testigos

#### DANIEL J. OLLERO MADRID

Cerca de la una de la mañana del martes 24 de julio, el vigués Juan Fernández (42) se encontraba haciendo una videollamada con su novia tras asistir al último de los conciertos de Karol G celebrados en el Santiago Bernabéu. Una conversación, durante la

que quiso mostrar el ambiente a su pareja, provocó un malentendido con un grupo de tres mujeres procedentes de Granada, que comenzaron a increparle pensando que las grababa.

Pese a los intentos de Juan por desescalar la situación, las mujeres no se dieron por satisfechas y un hombre de 33 años procedente de Mallorca irrumpió agrediendo a este empleado de Bankinter. El atacante, llamado Joaquín, cumplió una condena de dos años de prisión por tráfico de drogas. Además, es miembro del clan de El Pablo y se encuentra vinculado a su líder por lazos familiares.

Según la versión que él mismo trasladó a los agentes, Joaquín atacó con un único golpe a Juan porque manifestó sentirse amenazado por la gran envergadura del vigués. Una versión diametralmente opuesta a la que el entorno de la familia de Juan comparte con GRAN MADRID, que apunta a que el miembro del clan de El Pablo propinó varios golpes, al menos «dos puñetazos fuertes», precisan. «Se trata de una agresión que sufrió

una persona supertranquila y que acabó en su muerte», lamentan.

Fruto de estos golpes, Juan perdió el equilibrio, cayó al suelo y se fracturó la base del cráneo para, horas después, fallecer en el Hospital de La Paz. Mientras tanto, Joaquín fue puesto a disposición judicial, quedando en libertad con cargos por un delito de homicidio por imprudencia grave, penado con hasta cuatro años de prisión.

De cara a preparar este proceso, la familia de Juan ha hecho «un llamamiento urgente a todas las personas que pudieron ser testigos de este brutal ataque para que colaboren con su testimonio en el proceso judicial». Para ello, animan a quienes estuviesen por la zona a escribir al correo justiciaparajuanfernandez@gmail.com.

#### Un incendio de pastos amenaza Loeches y obliga a desalojar casas

#### DANIEL J. OLLERO MADRID

Un incendio de pastos que este miércoles se declaró en Loeches obligó a desalojar varias viviendas próximas al fuego durante horas, provocando momentos de tensión y preocupación entre los vecinos de la localidad.

El fuego, que según informó el 112, aún se encontraba en fase de estabilización al cierre de esta edición, ya que el viento dificultó las labores de extinción del incendio. Sin embargo, fuentes de Bomberos señalan que confían en que durante la noche del miércoles se pueda controlar y perimetrar la zona afectada para evitar que se extienda por núcleos de población y por los terrenos aledaños.

En total, se evacuaron siete chalés, dos fincas y una perrera por su proximidad a las llamas, lo que obligó a reubicar a los canes en un terreno cercano. Afortunadamente, el incendio no provocó ningún herido que precisara de asistencia.

Según las explicaciones del alcalde de la localidad, Antonio Theodori, recogidas por agencias, el fuego comenzó a las dos y media de la tarde dentro del término municipal de Arganda del Rey y, a causa del viento, las llamas fueron avanzando por los campos hasta el municipio de Loeches, llegando incluso a



Incendio en Loeches. E.M.

encontrarse muy cerca de algunas viviendas, motivando su evacuación durante horas.

Una de las principales consecuencias de este fuego, que comenzó en plena operación salida, fue que obligó a cortar las carreteras M-300 y M-219, obligando a miles de conductores a alterar su recorrido.

Para la extinción de este fuego se llegó a activar la Situación Operativa 2 (en una escala de o a 3) del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid. Para ello, las administraciones públicas destinaron más de una treintena de medios terrestres y aéreos.

#### MUNDO GUERRA ISRAEL-GAZA ESCALADA REGIONAL



Una multitud protesta por el asesinato del máximo líder de Hamas, Ismail Haniyah, en la ciudad de Naplusa (Cisjordania). MAJDI MOHAMMED / AP

## Golpe al liderazgo de Hamas

• El asesinato selectivo en Teherán del jefe de la rama política del grupo islamista palestino, Ismail Haniyah, arrastra la guerra a una nueva e incierta fase • Israel, en alerta tras la amenaza iraní del «castigo más duro»

La guerra entre Israel y el eje liderado por Irán, destapada y extendida a varios frentes en la región desde el ataque de Hamas en octubre, entra en una nueva e incierta fase tras dos dramáticos y selectivos ataques aéreos israelíes. La muerte del líder del grupo islamista, Ismail

Haniyah, en Teherán y de la figura de mayor rango militar de Hizbulá, Fuad Shukr, en Beirut, en un intervalo de siete horas, provocó sorpresa, conmoción y llamamientos de venganza de Irán y sus milicias.

Ante la respuesta prometida, que puede plasmarse en una lluvia de mi-



SAL EMERGUI

siles y drones, Israel se encuentra en máxima alerta contando, en caso de ser atacada de forma directa por Irán, con la ayuda de EEUU, como sucedió en abril. Pero, pese al éxito de sus servicios de Inteligencia en la última jornada en Líbano e Irán, el Ejército israelí cumple 300 días de

masiva ofensiva en la Franja de Gaza sin haber cumplido sus dos objetivos declarados: acabar completamente con las capacidades armadas y de control de Hamas y liberar a los secuestrados que hoy se cifran en 115.

En el caso de Shukr, que también era buscado por EEUU por el atentado contra los marines en 1983 en Beirut, Israel confirmó su autoría alegando que era la respuesta a la muerte de 12 niños drusos el pasado sábado por un proyectil del grupo de Hasan Nasrala en la escalada de golpes mutuos que éste inició hace 10 meses como apoyo a Hamas. Tras elogiar «la acción selectiva en Beirut», el ministro de Defensa, Yoav Gallant, afirmó: «No queremos una guerra pero estamos preparados a todas las posibilidades».

Respecto a Haniyah, Israel mantuvo el silencio oficial dada su importancia y simbolismo (sólo superados por el jefe de Hamas en Gaza, Yehie Sinwar, que se encontraría en algún túnel protegido por secuestrados israelíes) y el lugar (Teherán). Pero nadie duda quién fue el responsable del asesinato de Haniyah. Tras el peor ataque en su historia, Israel prometió liquidar a «los líderes terroristas estén donde estén». «Ordené al Mosad actuar contra los jefes de Hamas», declaró en noviembre el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que ayer reiteró que su país lucha contra el eje iraní. «Es una guerra existencial frente a un anillo estrangulador de ejércitos de terrorismo y misiles que Irán pretende estrechar en torno a nuestro cuello», dijo, citando a Hizbulá, Hamas y los hutíes.

«El hermano líder, mártir combatiente Ismail Haniyah, líder del movimiento, falleció como resultado de un ataque traicionero sionista en su residencia en Teherán», reaccionó Hamas sobre el número uno del buró político desde 2017 cuando dejó a Sinwar la gestión y estrategia en Gaza. Jaled Mashal, que sobrevivió a un intento de asesinato del Mosad en Amán en 1997, podría volver a ocupar el puesto clave en las relaciones exteriores (Qatar, Irán, Rusia, China, etcétera) e internas (Al Fatah y resto de facciones). «No consideréis muertos a los que han sido asesinados en el camino de Alá, sino que están vivos junto a su Señor, recibiendo sustento», añadió la milicia, que prometió venganza reivindicando su eslogan: «Es una Yihad de victoria o martirio».

«El asesinato fue un acto cobarde», declaró Musa Abu Marzuk, mientras

#### **MUNDO**



Pero las amenazas que fueron seguidas con más preocupación en Israel no fueron las del debilitado Hamas sino las de Teherán, donde se desplegó un mural con la foto de Haniyah y las palabras en hebreo: «Esperad una dura venganza». El ayatolá Ali Jamenei avisó de que tienen el deber de vengarse dado que fue asesinado en su territorio, añadiendo que Israel se ha ganado «el castigo más duro».

Tras asistir a la investidura del presidente iraní Masud Pezeshkian y mantener encuentros con Jamenei y con líderes del resto de grupos del llamado *eje de resistencia*, Haniyah llegó a la casa en un edificio de seis plan-

#### Netanyahu: «Es una guerra existencial frente al anillo terrorista iraní»

#### El ayatolá Jamenei dice que Irán tiene el deber de vengarse

tas de la Guardia Revolucionaria pensando seguramente en el asesinato de Shukr en Beirut. No imaginó que su enemigo se atrevería a matarle en territorio iraní. Se equivocó. Imaginó que la reunión de la cúpula israelí anunciada esa noche en Tel Aviv estaba destinada a evaluar la represalia de Hizbulá. Se equivocó. El motivo era él. Según fuentes iraníes citadas por Al Mayadeen, Haniyah murió por un misil guiado disparado a las 2 de la mañana desde fuera del país aunque el escenario más probable es un ataque desde dentro. Irán y Hamas investigan si hubo un topo.

Mientras todos los grupos palestinos condenaron el ataque, los israelíes no disimularon la satisfacción por la muerte del líder de la facción con un largo historial de atentados sangrientos, empezando por el 7-O aunque éste tuviera la firma de Sinwar.

Desde el punto de vista operativo y de Inteligencia, Israel consiguió saber exactamente dónde estaban Shukr y Haniyah en el corazón de Beirut y Teherán. Más allá de acabar con una figura clave en la estructura armada de Hizbulá y la cara más conocida de Hamas, espera que ayude a recuperar su capacidad de disuasión tras su histórico fracaso del 7-0.

Pero el éxito táctico no se traslada de forma inmediata al campo estratégico ya que los 60.000 habitantes evacuados del norte siguen sin poder volver a sus casas, Hizbulá no se aleja de la frontera, la ofensiva en la devastada Gaza no parece tener fin y los secuestrados continúan en cautiverio. Algunas familias de los rehenes expresaron su preocupación por que puede torpedear los esfuerzos para lograr su liberación a través de un acuerdo de tregua.



REUTERS

#### ISMAIL HANIYAH

LÍDER DEL BRAZO POLÍTICO DE HAMAS

#### Poderoso rostro de la diplomacia de la organización islamista palestina

#### LARA VILLALÓN ESTAMBUL

«Lo esperábamos en cualquier momento y en cualquier lugar. Ésta es la resistencia: o es victoria o es martirio», declaró ayer Abdel Salam Haniyah sobre el ataque israelí que acabó con la vida de su padre, Ismail Haniyah. El líder del brazo político de Hamas encabezó la lista de los más buscados de Israel durante años, hasta que fue alcanzado por un ataque aéreo israelí este miércoles mientras se encontraba de visita en Teherán por la toma de posesión del nuevo presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Haniyah era uno de los líderes más importantes de Hamas, que había concentrado un gran poder en la organización en las últimas décadas, especialmente en el terreno diplomático, dirigiendo el partido político y sus relaciones desde el exilio, que había fijado en Qatar. Haniyah asumió una mayor relevancia internacional en los últimos 10 meses por su papel en las conversaciones para tratar de alcanzar un alto el fuego en Gaza y el intercambio de israelíes secuestrados por presos palestinos. Su muerte añade incertidumbre a las estancadas conversaciones para alcanzar una tregua.

«¿Cómo puede tener éxito la mediación cuando una de las partes asesina al negociador de la otra parte?», señaló en un tuit el primer ministro y titular de Exteriores de Qatar, Mohammed Al Thani.

Durante su mandato en Gaza, Tel Aviv le acusó en repetidas ocasiones de desviar fondos de ayuda humanitaria para la Franja al ala militar de Hamas.

Haniyah nació en 1962 en el campo de refugiados de Shati, en el norte de la ciudad de Gaza, en el seno de una familia de palestinos desplazados en 1948 de Ashkelon, en Israel. Estudió en escuelas de la Agencia de la ONU para los Refugiados palestinos (UNRWA) y luego se graduó en literatura árabe en la Universidad Islámica de Gaza. Pasó gran parte de su juventud entrando y saliendo de prisiones israelíes, aunque adquirió un perfil político más activo al calor de la desobediencia civil antiisraelí de la Primera Intifada.

Se unió a Hamas poco después de su fundación y rápidamente adquirió un gran papel en la organización como protegido de su fundador, el jeque Ahmad Yassin. Ambos sobrevivieron a un intento de asesinato en 2003, aunque Yassin falleció un año después en un ataque israelí. Ejerció durante un período muy breve de primer ministro palestino en un Gobierno de coalición, disuelto pocos meses después por el presidente Mahmud Abas, en medio de las crecientes tensiones entre Hamas y el partido político Al Fatah -que gobierna actualmente

en Cisjordania que derivaron en una confrontación sangrienta entre militantes de ambos partidos y la toma de control de Gaza por parte de Hamas.

Haniyah gobernó Gaza hasta 2017, cuando fue sucedido por Yahya Sinwar –con una ideología de línea dura y un perfil menos pragmático que su predecesor–, uno de los mayores objetivos militares israelíes en la Franja. Desde su exilio en Qatar, Haniyah tomó el control del brazo político de Hamas y ejerció de puente entre Sinwar y los aliados del partido en la región: Irán, el partido chií libanés Hizbulá, así como otros miembros del llamado Eje de resistencia, la alianza de milicias y partidos políticos bajo la influencia de Irán que operan en Oriente Próximo contra los intereses israelíes.

El fiscal de la Corte Penal Internacional acusó a Haniyah y otros líderes de Hamas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por su relación con el ataque del 7 de octubre en Israel, que causó la muerte de 1189 de personas y el secuestro de otras 250.

Haniyah es el miembro de Hamas de mayor rango asesinado por Israel desde el inicio de su ofensiva en la Franja de Gaza. El pasado 10 de abril el ejército israelí mató a tres de los hijos de Haniyah y cuatro de sus nietos, en un ataque aéreo que alcanzó el coche en el que viajaban. «Todo nuestro pueblo y todas las familias de Gaza han pa-

Estaba acusado de

crímenes contra

el ataque del 7-0

la humanidad por

gado un alto precio en sangre y yo soy uno de ellos», dijo Haniyah tras el ataque contra su familia.

Su asesinato se produjo pocas horas después de que

Israel llevara a cabo un ataque aéreo en el sur de Beirut, causando la muerte del comandante militar de Hizbulá Fuad Shukur, acusado de ser el artífice del ataque aéreo en el territorio ocupado por Israel de los Altos del Golán, que causó la muerte de 12 jóvenes.

#### MUNDO GUERRA ISRAEL-GAZA LA SITUACIÓN HUMANITARIA



Palestinos que transportan sus pertenencias personales huyen del campo de refugiados de Al-Bureij, en el centro de la Franja. EUROPA PRESS

#### Un infierno invivible tras 300 días de ofensiva militar israelí

El 90% de la población gazatí ha sufrido órdenes de evacuación que no tienen fin

#### LARA VILLALÓN

La guerra en Gaza cumple 300 días con el 90% de la población desplazada por un conflicto que no parece tener tregua y que amenaza con desbordar el enclave y arrastrar a toda la región. A día de hoy, el 86% del territorio sitiado de la Franja ha sido puesto bajo órdenes de evacuación o designado como zona prohibida o no segura por el ejército israelí, según datos de la Agencia de la ONU para refugiados palestinos (UNRWA). Estos desplazamientos forzados han obligado a miles de familias a dejar sus casas y a acudir a otros lugares designados como seguros, para ser reubicados de nuevo en otra zona una y otra vez. «Estimamos que nueve de cada 10 personas en la Franja de Gaza han sido desplazadas internamente al menos una, si no hasta 10 veces, lamentablemente, desde octubre», aseguró Andrea De Domenico, jefe de la Oficina de la ONU para la coordinación de asuntos humanitarios (OCHA).

Los bombardeos y las órdenes de desplazamiento han sumido a la población palestina -2,2 millones de habitantes- en un estado de ansiedad constante en el que cualquier refugio es temporal hasta que se dicta de nuevo su evacuación. «Lo vemos sobre todo en maternidad, las mujeres no se quieren quedar en los servicios postparto porque están pensando constantemente cómo van a hacer sus maletas, cómo van a moverse a otra tienda», explica a EL

MUNDO Pascale Coissard, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Gaza. «Es una situación de urgencia constante, sin un momento para pensar si tienen suerte de tener un plan B, que ni siquiera es un plan B, es el D, E o F, del número de veces que se han tenido que desplazar», lamenta.

En la última semana, más de 180.000 palestinos han huido de los bombardeos en los alrededores de Jan Yunis, en el sur de la Franja, después de que el Ejército israelí ordenara evacuar parte del sur de la ciudad, un área declarada anteriormente como zona humanitaria segura. Decenas de miles de civiles han buscado refugio en Deir al-Balah, una pequeña ciudad en la que ya vivían hacinados otros miles de desplazados de órdenes de evacuación anteriores. MSF denunció en un reciente comunicado que las continuas órdenes de evacuación afectan al «diezmado» sistema sanitario y que a día de hoy «ningún lugar de Gaza es seguro».

«Los centros de salud se abarrotan de pacientes que llegan de golpe huyendo de otros lugares o a veces caen porque la zona ya no es segura y han huido a otro lugar. A los sanitarios nos afecta igual que a la población. Estamos cambiando nuestro ritmo constantemente», describe Coissard, de MSF. La sanitaria alerta de que cada vez más niños con signos de desnutrición acuden a las unidades de pediatría debido a la falta de acceso a alimentos por el bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria al enclave.

Según datos de la ONU, el 20% de la población enfrenta niveles extremos de hambre, mientras que un 30% de los niños son demasiado delgados para su altura. La falta de agua potable y la estancia temporal de los miles de desplazados en tiendas de campaña sin baños, sin acceso a una higiene mínima y con aguas residuales y desechos por todas partes, han provocado una proliferación de enfermedades como hepatitis A, disentería y gastroenteri-

#### «Los centros de salud se abarrotan de gente que llega de golpe huyendo»

#### Hay niveles de hambre extremos y falta agua potable e higiene

tis. Recientemente, se ha detectado el virus de la polio, una enfermedad que el Ministerio de salud gazatí calificó de «amenaza para la salud de los residentes de Gaza y los países vecinos», especialmente Egipto, que anteriormente ha padecido brotes.

La expansión del Ejército israelí en la Franja-que ha causado la muerte de más de 40.000 palestinos-no ha supuesto un avance en la liberación del cerca de centenar de rehenes israelíes que continúan capturados por Hamas. Las autoridades israelíes creen que 74 siguen con vida, mientras que no han logrado recuperar aún 41 cuerpos. La ofensiva israelí en Gaza se ha extendido a Cisjordania, con constantes operaciones militares israelíes -con más de 9.000 detenidos desde octubre, entre ellos 635 menores de edad- que han causado la muerte de 589 palestinos en las sucesivas redadas.

Las negociaciones para lograr un alto el fuego -mediadas por Estados Unidos, Qatar y Egipto-parecen haber caído en un saco roto tras la muerte del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en un ataque aéreo israelí en Teherán. «¿Cómo puede tener éxito la mediación cuando una de las partes asesina al negociador de la otra parte?», señaló en un tuit el primer ministro qatarí, Mohammed Al-Thani, uno de los actores principales en las conversaciones de tregua. El asesinato de Haniyeh se produjo pocas horas después de que otro ataque aéreo israelí en Beirut acabara con la vida del comandante del partido libanés Hizbulá, Fuad Shukur. La guerra de desgaste entre el brazo armado del partido libanés y el ejército israelí se encuentra en su punto más tenso, con la amenaza de Tel Aviv de una incursión militar en el Líbano y Hizbulá dispuesto a responder.

Los temas más refrescantes todos los días con



#### **VERANO**















Desde 16 de julio hasta el 31 de agosto con

**EL**MUNDO

## Maduro militariza el país y redobla la represión

• Al menos 20 jóvenes han perdido la vida en las protestas • Amenaza a los líderes opositores Edmundo González y María Corina Machado: «Deben estar tras las rejas»

Venezuela bajo asedio. El plan terror del chavismo avanza con la vida de 20 jóvenes de clases populares perdidas en el camino, según el último balance de Human Rights Watch (HRW). Sin límites, ni siquiera los del más allá: al padre católico Lenin Naranjo (61 años) le detuvieron tras participar en una protesta, bandera en mano y rosario al pecho.



LOZANO

A Tefy y Manuel se los llevaron agentes chavistas junto a la Unidad de Bomberos de San Antonio de los Altos. Habían acudido a entregar insumos médicos para ayudar a los heridos. Abraham, un barista respetado por su buena mano con el café, pasaba por allí. Le presentaron en televisión como si fuera un

terrorista. Sus delitos: ser jóvenes y llevar rastas. Varios de los más de 1.000 detenidos, cifra que aumenta cada hora, aparecieron coaccionados en la televisión del régimen. No sólo les detenían, también les robaban sus pertenencias, incluso las motocicletas.

Todos esos jóvenes de los barrios populares y de la Venezuela profunda están convencidos de que esta es su última oportunidad y de que si se confirma el fraude deberán emigrar, siguiendo la senda de los nueve millones repartidos por medio mundo. El todo o nada para una generación. Como en Petare, la mayor favela de América Latina, que el lunes se convirtió en un río humano en dirección al Palacio de Miraflores bajo la consigna del pueblo unido jamás será vencido. El castigo llegó en la noche del martes, cuando un despliegue policial y paramilitar entró a tiro limpio hasta la parte arriba de los cerros.

La represión alcanzó incluso a las gasolineras, donde se prohibió vender combustible a jóvenes con motociclistas. En el estado Carabobo se detuvo a varios de ellos que intentaban comprar gasolina. El gobernador de ese estado, Rafael Lacava, famoso porque se cree una reencarnación política de Drácula y Batman, aprovechó que los militares tenían sometidos a 40 jóvenes en el Fuerte Paramacay para soltarles una soflama. Horas antes había afirmado que luchaban contra el hampa.

Las fuerzas represivas no daban a basto, también perseguían a dirigentes opositores y a los testigos de las votaciones, en lo que se cree es un plan para golpear los resultados. Se acumularon múltiples denuncias de este hostigamiento contra los «héroes anónimos» del 28J, pese a que ya habían hecho su trabajo: entregar las actas a los comandos de campaña para ser digitalizadas. La oposi-



Maduro y su mujer, Cilia Flores, llegan ayer al Tribunal Supremo. AFP

#### Petro pide «un conteo de votos transparente»

El presidente de Colombia respalda que el Gobierno chavista entregue las actas

#### SALUD HDEZ.-MORA BOGOTÁ

Gustavo Petro rompió ayer su silencio de tres días, estruendoso para sus opositores, y respaldó la petición generalizada a Nicolás Maduro de entregar las actas que confirmen el resultado de los comicios. Si bien en otro presidente podía ser normal que fuese su ministro de Exteriores el portavoz del Gobierno ante una crisis semejante, en Colombia es Petro el que opina en su cuenta personal de X de lo que ocurre fuera de sus fronteras.

De ahí que la oposición colombiana reclamara su voz desde el primer momento, ante lo sucedido con el CNE del país vecino. «Las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia», rezaba su comentario en X, la red social que utiliza a diario. «Invito al Gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional».

El mensaje del jefe de Estado colombiano contrasta con el de su amigo Manuel López Obrador y otro valedor del régimen dictatorial chavista, que señaló que «no hay pruebas sobre el fraude que denuncia María Corina Machado. Vamos a esperarnos. Yo creo que se tienen que presentar pruebas, las actas (...) para saber qué sucedió», alegó en su conferencia matutina, informó Efe.

Mientras, los ministros de Exteriores del G7 pidieron a las autoridades venezolanas que publiquen los «resultados electorales detallados con total transparencia».

ción ha subido esos resultados abrumadores, que otorgan a Edmundo González Urrutia un porcentaje de votación, 67%, mayor que el alcanzado por Chávez en sus cuatro elecciones presidenciales. «Los vamos a joder», respondió Diosdado Cabello, número dos de la revolución, ante la publicación de los resultados.

El presidente pueblo, uno de los títulos que le ha adjudicado la propaganda bolivariana, ordenó incluso que se abriera una ventana en la VEN (aplicación gubernamental) para que los chavistas pudieran delatar a quienes protestan y mandarlos a detener. El activismo digital de los venezolanos consiguió en unas horas que las App Store de Apple y Google Play Store no permitieran descargar este artefacto represivo, pero para quienes ya lo tienen sigue vigente. También ordenó patrullaje militar y policial en todas las ciudades y «el pueblo movilizado en la calle».

En un intento más de blindar los resultados de las actas, que ya son conocidos, Maduro acudió ayer al Tribunal Supremo de Justicia para interponer un recurso de amparo ante los jueces que él mismo designó.

Más tarde aprovechó una rueda de prensa internacional, retransmitida de forma obligatoria para todo el país desde el Palacio de Miraflores, para cargar contra el ganador de las elecciones presidenciales del pasado domingo y contra la líder opositora. «Esa gente tiene que estar detrás de las rejas, debe haber justicia en Venezuela. No puede haber un nuevo Leopoldo López [ex prisionero político y líder en el exilio] o un Guaidó [expresidente encargado] parte dos», vociferó el mandatario, que aprovechó para culpar a los medios internacionales, las redes sociales, EEUU y varios gobiernos de América Latina de estar detrás de una supuesta «conspiración» para sacarle del poder.

«Si me preguntan qué debe pasar con el cobarde y criminal González Urrutia y con la fascista de ultraderecha criminal conocida por el pueblo como La Sayona de apellido Machado, yo te diría como jefe de Estado que haya justicia justa y ellos deberían en vez de esconderse presentarse ante la Fiscalía y dar la cara en vez de huir como cobardes y seguir llamando a la insurrección a sus grupos criminales», insistió el mandamás bolivariano.

Detrás de las amenazas de cárcel para ambos dirigentes, en medio de una razzia contra la oposición, se esconde el deseo gubernamental de que María Corina y Edmundo renuncien a la lucha y se exilien. Ambos políticos rechazaron ayer la oferta de asilo político realizada por Costa Rica.







#### «Las elecciones no fueron democráticas»

El Centro Carter, único observador electoral independiente, denuncia el fraude masivo

D. L. CARACAS

El Centro Carter dio ayer la puntilla al fraude masivo electoral realizado por la revolución bolivariana. «La elección presidencial no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática», destacó en su informe, publicado en Estados Unidos después de que sus expertos abandonaran Venezuela a la carrera.

La importancia de este informe es básica: el Centro Carter era el único organismo electoral independiente presente en el país petrolero. El panel de cuatro expertos de Naciones Unidas emitirá un informe interno a su organización, que no será público. Los demás, tanto la UE, rechazada a última hora, como la OEA no fueron admitidos. Los que sí acudieron al llamado de la revolución forman parte de sus aliados, incluso algunas de las organizaciones presentes están financiadas por el chavismo.

«El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales», continúa en su informe.

De momento, el chavismo se niega a dar unos resultados pormenorizados, mesa a mesa, que confirmarían lo que ya la

«Se desarrollaron

en un ambiente

de libertades

restringidas»

oposición ha subido a una web en Internet. Gracias al aporte de los testigos, la Unidad Democrática cuenta con los resultados del 90% de las ac-

tas, que proporcionan una victoria histórica al candidato Edmundo González Urrutia, con mayor porcentaje de voto que Hugo Chávez.

El diplomático, con el 67%, supera en casi cuatro millones de apoyos a Nicolás Maduro, con el 30% de la votación nacional.

Los observadores del Centro Carter comprobaron en primera persona la movilización pacífica de millones de ciudadanos durante el domingo, incluidas las «restricciones en el acceso al recinto electoral para testigos de partidos, mecanismos de presión contra votantes e incidentes de tensión y violencia» en algunas localidades. «El proceso electoral de Venezuela no ha alcanzado los estándares nacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación», prosigue el informe de una organización caracterizada, según el chavismo, por su «prestigio y seriedad».

«Alolargo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición», certificó el Centro Carter. Al frente del CNE destaca la figura de Elvis Amoroso, un veterano dirigente chavista de máxima confianza para Maduro, quien en su anterior puesto de contralor fue el encargado de inhabilitar a María Corina Machado.

Pese a que la ley obliga a que el primer boletín electoral debe salir de la sala de totalización del CNE, Amoroso fabricó esas cifras en su despacho con su equipo más íntimo, tal y como denunció el candidato Enrique Márquez. El Centro Carter prosigue su contundente denuncia asegurando que «la actualización del registro de electores se realizó con numerosos inconvenientes: plazos muy cortos, relativamente escasos lugares de inscripción y una mínima campaña de información y difusión públicas. El problema se agravó en el exterior, donde los ciudadanos enfrentaron barreras legales desmedidas, incluso arbi-

trarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero». Sin duda, otro de los grandes fraudes del chavismo en estas elecciones, ya que impidió votar a 5,5 millones de electores en

el extranjero. Los pocos que lo pudieron hacer votaron masivamente por la oposición.

«El registro de partidos y candidatos tampoco se adecuó a estándares internacionales. En los años recientes, partidos de la oposición han sufrido intervenciones judiciales contra sus liderazgos más reconocidos para beneficiar a personas afines al gobierno, influyendo sobre la conformación de sus candidaturas. De manera aún más importante, la inscripción de la candidatura de las principales fuerzas de la oposición se halló sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales que aceptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos», subrayó el comunicado.

#### **MUNDO**



El periodista Evan Gershkovich escucha su veredicto en el Palacio de Justicia de Ekaterimburgo. DMITRI LOVETSKY / AP

## Estados Unidos y Rusia dan señales de ultimar un gran canje de presos

Los movimientos se producen tras la condena del periodista Evan Gershkovich

#### XAVIER COLÁS RIGA

En torno a una decena de presos políticos han sido sacados de sus celdas en Rusia en las últimas 72 horas. Mientras, en cárceles de EEUU, diversos delincuentes rusos han desaparecido de la base de datos del sistema penitenciario, disparando las especulaciones de un intercambio de presos a gran escala entre Rusia y Occidente.

Mover a un recluso sin dar pistas es habitual en Rusia, pero en esta ocasión han trasladado a la vez a una decena de presos políticos, todos ellos con el mismo perfil. Es muy elocuente que entre los que han sido sacados de su celda están destacados nombres de la disidencia como el líder opositor y Ilya Yashin y otros de menor perfil pero con situaciones especialmente crueles como la joven Sasha Skochilenko, detenida en 2022 por poner propaganda contra la guerra en los productos de un economato. «Quiero dar las gracias a todo el mundo por el apoyo, ahora mismo esperamos lo mejor», dijo ayer a EL MUNDO Sofia Subotyna, la pareja de Skochilenko. «Nos enteramos de que Sasha había desaparecido el lunes por la noche, el martes se suponía que iba a verla y a darle un paquete y ahora estamos en Moscú, buscando por segundo día a Sasha en todos los centros de prisión preventiva... pero no la encontramos por ninguna parte».

Skochilenko cumple una condena de siete años especialmente dura. Además de su condición de lesbiana en un país que no respeta esa orientación sexual, sufre problemas digestivos y está en tratamiento psicológico. Durante su estancia en la cárcel le extrajeron una muela infectada «pero no le cosieron porque no tenían hilo», denunció su novia, que vive en San Petersburgo.

¿Dónde están todos estos presos políticos ahora? Algunos abogados han apuntado a que los presos rusos podrían ser concentrados en un centro penitenciario de la capital como paso previo de su salida al extranjero. Los traslados de prisión informados se producen tras la condena inusualmente apresurada contra el periodista estadounidense Evan Gershkovich por cargos de espionaje que él niega. Fue condenado en julio a 16 años de prisión. Rusia ha confirmado que se han llevado a cabo conversaciones sobre su posible intercambio, pero desde hace días el Kremlin

elude hacer comentarios. Ocho aviones del escuadrón especial presidencial ruso han despegado en una semana desde las regiones donde estaban encarcelados presos políticos, según reveló el medio ruso *Agentstvo*. Uno de ellos vino desde Ekaterimburgo, donde ha estado preso el periodista de *The Wall Street Journal*.

En el otro bando, los beneficiados serían diversos delincuentes rusos pillados matando o saboteando en Alemania y EEUU. Entre aquéllos a quienes Moscú querría liberar se encuentra Vadim Krasikov, un ruso que cumple cadena perpetua en Alemania por asesinato, un intercambio que requeriría el visto bueno de Berlín.

No hay novedades sobre Krasikov, tal vez el recluso ruso más relevante. Pero los movimientos en los penales rusos sí se ven correspondidos con los de varias cárceles norteamericanas. La información sobre algunos rusos que cumplen condena en EEUU desapareció de la base de datos de la

#### SALVADO DE LA EJECUCIÓN EN BIELORRUSIA

INDULTO PRESIDENCIAL. La agencia de noticias BelTA informó el martes de que el presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, había decidido indultar al ciudadano alemán Rico Krieger, condenado a muerte por terrorismo. Bielorrusia es el único país europeo que aplica la pena de muerte.

MISIÓN PARA KIEV. En una entrevista con la televisión estatal Belarus-1 publicada la semana pasada, Krieger dijo que el servicio de seguridad SBU de Ucrania le había ordenado que fotografiara instalaciones militares en Bielorrusia en octubre pasado y que colocara explosivos en una línea de tren al sureste de Minsk. No quedó claro si Krieger habló bajo coacción. / X. C.

Oficina de Prisiones estadounidense en medio de especulaciones sobre un posible intercambio, avanzó RIA Novosti. De pronto la búsqueda de información sobre presos como Alexander Vinnik, Maxim Marchenko, Vadim Konoshchenko o Vladislav Klyushin, condenados en EEUU, no arroja resultados en el buscador del sistema penitenciario. Tampoco se halla a Roman Seleznev, hijo de un legislador ruso, declarado culpable por un tribunal federal estadounidense en el estado de Washington en 2016. Cum-

#### Una decena de presos políticos, sacados de sus celdas en 72 horas

#### Mientras, en EEUU condenados rusos ya no constan en su base de datos

ple 27 años de prisión, la sentencia más larga relacionada con piratería informática en el país. El abogado del ruso Vinnik dijo a RIA Novosti que no podía comentar los rumores sobre un intercambio de prisioneros entre Rusia y EEUU «hasta que suceda».

Vladimir Kara-Murza, un ciudadano ruso-británico con doble nacionalidad, cumpliendo pena de 25 años de cárcel por cargos de traición, también ha sido trasladado de su prisión en Siberia y estaba ayer siendo enviado desde la colonia penitenciaria IK-6 en Omsk a otro destino.

Entre aquéllos cuyos familiares y partidarios dicen que ya no están en la misma prisión, sino que –según las autoridades penitenciarias – «se han ido» a otro centro, se encuentran el destacado activista de derechos humanos Oleg Orlov y Danila Krinari, un hombre condenado por cooperar secretamente con gobiernos extranjeros. Liliya Chanysheva y Ksenia Fadeeva están en la misma situación.

La periodista de RusNews María Ponomarenko, que cumple una condena de seis años por un caso de *noticias falsas* sobre el ejército ruso, no fue conducida a la vista judicial el 26 de julio. Sus jefes no han conseguido contactar con ella.

La liberación de estos presos puede ocurrir en cuestión de días, una vez que Putin haya indultado a los involucrados. Todos ellos son individuos a los que el Estado ruso ha calificado, por diferentes motivos, de extremistas peligrosos. No sería el primer gran canje de presos desde que Putin llegó al poder. En 2010 tuvo lugar el mayor intercambio de prisioneros desde la Guerra Fría, en el que participaron 14 personas en total.

Sobre la mesa queda el caso de Alsu Kurmasheva, periodista rusa y estadounidense que trabaja para la emisora financiada por EEUU Radio Free Europe/Radio Liberty. También fue condenada con una rapidez inusual en un juicio secreto y sentenciada a seis años y medio de prisión, acusada de difundir información falsa sobre el ejército ruso. Ella lo niega.



Las entrevistas más gamberras de la mano de Iñako Díaz-Guerra, Javier Cid, Ana del Barrio y Rebeca Yanke.





#### ACTUALIDAD ECONÓMICA

## La banca revalida su récord con tipos altos, crédito y comisiones

• Las grandes entidades españolas elevan un 23% su beneficio conjunto en la primera mitad del año con unas ganancias de 15.287 millones de euros • El sector considera que el margen de interés ha tocado techo

#### MARÍA HERNÁNDEZMADRID

Los grandes bancos españoles lo han vuelto a hacer. Han vuelto a conseguir beneficio récord en la primera mitad del año y, si todo sigue según lo previsto, conseguirán batir los niveles históricos que ya obtuvieron en 2023. Las entidades siguen exprimiendo los efectos de las subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE) al tiempo que se reactiva la demanda de crédito e incrementan los ingresos por comisiones, un cóctel casi perfecto para un sector que afronta ahora el cambio de política monetaria con mayor foco en la actividad comercial.

Hastajunio, las seis principales entidades del país han ganado de manera conjunta 15.287 millones de euros, un 23% más que en el mismo periodo del año anterior, y una de las claves de esos resultados está en los márgenes de intereses, que se han mantenido más elevados de lo esperado a principios de año.

El margen de interés es la diferencia entre la rentabilidad que les deja el activo-el dinero que prestan-y los intereses que pagan las entidades por los recursos que necesitan para financiar ese activo (como los depósitos de la clientela y la financiación mayorista). Con los tipos de interés oficiales por encima del 4% y la escasa remuneración del ahorro que ha caracterizado al sector bancario español en esta etapa, esa diferencia ha seguido siendo ventajosa para los balances de los grupos. «La banca española ha logrado beneficiarse más que la media europea por ofrecer una menor remuneración por los depósitos, lo que le ha permitido ingresar más», apunta Joaquín Robles, experto en análisis de mercado.

En el caso de Banco Santander, el margen de intereses totalizó 23.457 millones de euros, un 12,1% más que en la primera mitad de 2023; para BBVA, sumó 12.993 millones, un 13,9% más. En el caso de CaixaBank, se situó en 5.572 millones, un 20,5% superior; el de Bankinter creció un 8,6%, hasta 1.160 millones; el de Banco Sabadell subió un 9,8% interanual, hasta 2.493 millones, y el de Unicaja, un 25,7%, hasta 774 millones de euros.

¿Han tocado techo? El sector considera que sí. «En este trimestre hemos alcanzado el pico del margen de intereses y esperamos una ligera caída» a partir de los próximos trimestres, explicó ayer Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, en la presentación de las cuentas de la entidad. Aun así, el banco ha mejorado su previsión para este año a una horquilla entre el 7% y el 10%.

Los bancos siguen apurando los



Un hombre opera en un cajero de la red de BBVA en una calle de Madrid. ÁNGEL NAVARRETE

El efecto de los tipos de interés irá a la baja en el segundo semestre

Los préstamos para vivienda se han reactivado desde marzo

El sector espera una mejora de la demanda del crédito a empresas efectos de las subidas de tipos, aunque también esto tiene fecha de caducidad. «El principal motor de estos seis meses ha sido la subida de los tipos de interés, pero este efecto empezará a ser menos positivo a partir del tercer y el cuarto trimestre», explica Alberto Valle, director de la consultora financiera Accuracy.

#### MÁS CRÉDITO

Los bancos esperan compensar ese cambio con el aumento de los volúmenes, es decir, con más crédito a empresas y particulares; la duda es si la reactivación de esta parte del mercado será suficiente. Por si acaso, las entidades han intensificado la competitividad en estos segmentos. Y es que mientras todos mirábamos al pa-

sivo, la verdadera competición de los bancos en estos meses se ha librado en el activo, con precios por debajo de la media europea. La estrategia parece haber empezado a dar frutos en el segundo trimestre, ya que tanto la producción hipotecaria como la inversión empresarial han dado muestras de cierta animosidad entre marzo y junio, al calor del descenso del Euríbor y de la solidez de la actividad macroeconómica y el empleo en España.

En Sabadell, la producción de crédito a empresas ascendió a 8.674 millones de euros entre enero y junio, un incremento interanual del 35%. En BBVA, el crédito a la clientela creció un 10,7%, mientras que en CaixaBank, la nueva producción de préstamos

para vivienda aumentó hasta junio un 42,8%. Son sólo tres ejemplos de una tendencia que todos los directivos de las principales entidades cotizadas del país auguran que irá a más en la parte final del año.

#### MÁS COMISIONES

En los resultados de esta primera mitad de 2024 también han sido determinantes las comisiones, especialmente las vinculadas a la gestión de recursos fuera de balance (fondos de inversión, fondos de pensiones, gestión patrimonial, sicavs...). Para Alberto Valle, tiene todo el sentido porque los bancos «hicieron una campaña muy fuerte el año pasado para dirigir el ahorro de sus clientes hacia otros productos de inversión diferentes a

#### ACTUALIDAD ECONÓMICA

los depósitos, como los propios fondos de inversión, y eso se ha traducido en un aumento de los ingresos por comisiones». Asegura que este efecto se aprecia con claridad en el Sabadell, en BBVA o en Bankinter.

La entidad dirigida por Gloria Ortiz sumó a cierre del primer semestre 439,8 millones de euros en esta partida. «El 60% de las comisiones que más crecentienen que ver con la gestión de fuera de balance, no con el mantenimiento de las cuentas. La mayor parte de nuestras cuentas están exentas de comisiones», explicó Ortiz en la presentación de los resultados del grupo.

#### REACCIÓN EN BOLSA

**4,63%**BBVA. Es el retroceso que encajaron ayer las acciones de BBVA pese a los resultados récord que presentó la entidad antes de la apertura de Bolsa.

9,70€ PRECIO. Los títulos de la entidad presidida por Carlos Torres se situaron en 9,70 euros y la capitalización, en 55.927 millones de euros.

O,70%
CAIXABANK. Por su parte, CaixaBank consiguió suavizar las caídas iniciales y terminó la sesión con un retroceso del 0.70%

**5,38€** PRECIO. El precio al que se cambian sus acciones se situó en 5,38 euros, lo que deja la capitalización de la entidad en 39.146 millones de euros a cierre del miércoles.

En este sentido, también ha remado a favor de los bancos el buen comportamiento de las bolsas y los mercados de inversión. «Las entidades cobran comisiones de gestión por el capital gestionado y cuando está cantidad aumenta por la revalidación de los activos, crecen los ingresos por comisiones. La comisión es fija y en España hay más de 200.000 millones en fondos», señala Joaquín Robles.

El reto ahora pasa por mantener el dinamismo y la rentabilidad en un mercado que se encamina a la bajada de tipos. A su favor, los bancos cuentan con un ajuste menos brusco de lo que se esperaba y eso debe darles margen para prepararse de cara al cambio de ciclo. «Sus políticas comerciales estarán enfocadas a adaptar los productos y adecuarlos a un escenario con tipos entre el 3% y el 3,5% para mantener cifras de rentabilidad de doble dígito. Podríamos ver hipotecas con menos descuentos y un mayor peso de segmentos que les resulten más rentables, como el crédito al consumo", señala Alberto Valle.

#### BBVA roza los 5.000 millones de beneficio en plena OPA a Sabadell

Concreta que cerrará 300 sucursales si la operación de compra sale adelante

M. HERNÁNDEZ MADRID

BBVA batió su propio récord en el primer semestre del año con un beneficio de 4.994 millones de euros que supera en un 29% la cifra del mismo periodo del año anterior. La entidad sustenta el avance en la mejora del crédito y aumenta la rentabilidad al 20% en plena OPA para hacerse con Banco Sabadell.

La operación sobrevoló en todo momento la presentación de los resultados a la prensa que llevó a cabo el consejero delegado de la entidad, Onur Genç, quien aprovechó el encuentro para dar más detalles sobre los planes en caso de que salga adelante la OPA para hacerse con su rival. La entidad planea cerrar 300 sucursales en España y aplicar una reducción de costes de personal que alcanzarán los 300 millones de euros. «No hemos hecho pública la cifra relativa a empleados, pero el porcentaje de ahorro relativos al coste de personal es mucho menor en esta operación que en otras porque en los últimos años tanto BBVA como Sabadell ya han realizado reestructuraciones importantes, han reducido sus redes de sucursales y no esperamos que se generen demasiadas sinergias puramente a nivel de personal», explicó Genç. «Cuando llegue el momento nos sentaremos con los sindicatos», añadió.

Entre los ajustes que contempla el banco en caso de conseguir sacar adelante la OPA y posterior por fusión con Sabadell, BBVA incluye también 450 millones de euros atribuidos al ahorro en gastos de administración y tecnología y otros 100 millones en ahorros de costes financieros. En el caso de una OPA sin fusión, «la mayoría de las sinergias siguen estando ahí», dijo el directivo, contraviniendo así la posición de Banco Sabadell, que asegura que un escenario de no absorción daría lugar a unas cuentas muy distintas. A ese escenario de OPA sin fusión, BBVA le otorga una «bajísima probabilidad».

A la espera de conocer el posicionamiento de la CNMC y de las autorizaciones pertinentes por parte de la CNMV y del Banco de España, en BBVA creen que la compensación económica que plantean es suficiente para convencer a los accionistas de Banco Sabadell de acudir al canje. Por eso ayer volvieron a descartar cualquier opción de mejora en su propuesta. «No tenemos intención ni necesidad de mejorar la oferta», dijo en reiteradas ocasiones Onur Genç.

También se quejó de que apenas hubiera pre-

guntas sobre los resultados, a pesar de que volvieron a batir sus previsiones. La entidad destacó el crecimiento del crédito a la clientela, del 10,7% en tasa interanual en euros constantes, impulsado por los préstamos a empresas. Hasta junio, financió a más de 340.000 pymes y autónomos y concedió hipotecas a más de 75.000 familias, según los datos presentados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En las cuentas destaca también la mejora de la rentabilidad, que alcanzó el 20% a cierre de junio, superando la media de los competidores europeos (13,3%) y españoles (12,9%). En este periodo, el ROE fue del 19,1% y el banco captó

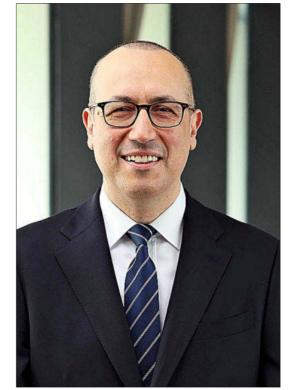

Onur Genç, consejero delegado de BBVA. E.M.

Por ciento, La entidad alcanzó una rentabilidad del 20% a cierre de junio, por encima de la media de rivales europeos.

5,6 millones de nuevos clientes, el 67% de ellos a través de canales di-

El margen de intereses creció en la primera mitad del año a 12.993 millones de euros, un 13,9% más, impulsado principalmente por la actividad crediticia. Las comisiones

netas registraron un alza interanual del 35%, hasta 3.842 millones de euros, gracias al favorable comportamiento de medios de pago y, en menor medida, de la gestión de activos. Los ingresos recurrentes (margen de intereses más comisiones netas) crecieron un 23% interanual, hasta 16.835 millones de euros.

El margen bruto alcanzó 17.446 millones de euros en el semestre, un 31% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los gastos de explotación crecieron un 20%, hasta 6.859 millones de euros. El ratio de eficiencia, por su parte, mejora 362 puntos básicos, hasta el 39,3%, su mejor marca histórica.

El deterioro de activos financieros fue de 2.839 millones de euros de enero a junio, un 43% más con respecto al año anterior, debi-

do a las mayores provisiones asociadas al crecimiento en los segmentos más rentables. Los indicadores de riesgo se mantuvieron, no obstante, dentro de las previsiones: el coste de riesgo acumulado fue del 1,42%, mientras que el ratio de cobertura y la tasa de mora se situaron en el 75% y 3,3%, respectivamente, a cierre de junio.

En España, la inversión crediticia creció un 2,4% en tasa interanual, gracias a los segmentos de consumo y tarjetas y empresas medianas, así como al impulso de la nueva producción hipotecaria. Los recursos de clientes subieron un 3,5%, gracias a los depósitos a plazo y los recursos fuera de balance.

#### CaixaBank: «No hay falta de competencia»

El aumento de la actividad comercial y del crédito impulsa sus resultados un 25,2%

M. H. MADRID

CaixaBank hizo públicos ayer sus resultados del primer semestre del año, con un beneficio neto atribuido de 2.675 millones de euros: un incremento del 25,2% interanual impulsado por la mejora de la actividad comercial y el crecimiento en crédito y recursos de clientes.

El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, expresó que los resultados reflejan un «punto de inflexión» en el crecimiento del sector en un momento en el que los volúmenes toman el relevo de los tipos de interés en el negocio bancario. Gortázar subrayó que el aumento de casi 45.000 millones, entre crédito sano y recursos de clientes, llevó al banco a «consolidar el liderazgo en el sector».

«No hay un problema de poca competencia», ya que la que hay es «intensa», defendió Gortázar, aunque admitió que esa competencia «se centra más en el lado del activo» por la liquidez sobrante de las entidades y eso se refleja, entre otras cosas, en el aumento de la producción de nuevo crédito y en el precio medio del mismo en comparación con

Precisamente el aumento de la concesión hipotecaria fue uno de los



Gonzalo Gortázar (CaixaBank). EL MUNDO

resortes destacados en los beneficios de CaixaBank en la primera mitad del año. En el caso de los préstamos para adquisición de vivienda, la nueva producción creció un 42,8% con respecto a los primeros seis meses de 2023 (6.648 millones de euros), lo cual mitigó la caída del saldo en la cartera hipotecaria total (-0,4%) tras el impacto de las amortizaciones de los pasados trimestres. El margen de intereses de CaixaBank, que refleja la rentabilidad del negocio bancario prin-

cipal, alcanzó 5.572 millones de euros, un 20,5% más, mientras que los ingresos por servicios crecieron un 4,4%, hasta 2.449 millones.

#### ACTUALIDAD ECONÓMICA

EL RETORNO
DE LAS
MEGA OBRAS

**AUTOVÍA A-54 EN GALICIA.** Tras más de 30 años y una sucesión de promesas incumplidas, la autovía A-54 encara sus últimos kilómetros. Arrancó con el Gobierno de Felipe González, en 1992; el primer tramo se pagó en pesetas y lo inauguraron José María Aznar y Manuel Fraga en 1999. Se espera que el último tramo esté terminado en 2025



Un tramo de la autovía A-54 de Galicia, en el trayecto entre Guntín y Palas de Reis. EL MUNDO

#### Tres décadas para sortear 100 kilómetros entre Santiago y Lugo

#### NATALIA PUGA SANTIAGO DE COMPOSTELA

La autovía A-54 está llamada a ser un eje fundamental para la vertebración de Galicia, uniendo la capital con Lugo y saldando una deuda pendiente con el interior de la comunidad. Si se cumplen los plazos, estará completa en 2025, poniendo fin a más de de tres décadas y muchas promesas y plazos incumplidos.

El proyecto llegó a pasar por un letargo 16 años entre la apertura del primer y el segundo tramo. Nada comparado con los 33 transcurridos entre que se habló por primera vez de él y ese esperado fin del último tramo. Entre medias, cinco gobiernos distintos del PSOE y del PP y una inversión superior a los 700 millones de euros.

Con el trazado definitivo, los 100 kilómetros entre Santiago y Lugo quedarán convertidos en 93,42 kilómetros de una vía de alta capacidad que mejora la seguridad y comodidad de los desplazamientos entre ambas ciudades y reduce a la mitad los tiempos de recorrido, que hace 30 años rondaban las dos horas, en la actualidad son de cerca de hora y media y terminarán con una duración de menos de una hora. Nada desdeñable será tampoco su impacto en la mejora de la seguridad peatonal para el Camino Francés a Santiago, que discurre en algunos tramos por la carretera convencional N-547, que pasará a liberarse de vehículos.

Cuando empezó a gestarse, las obras todavía se pagaban en pesetas. El primer tramo, diez kilóme-



Representación cartográfica del recorrido de la A-54. E. M.



Varios peregrinos del Camino de Santiago en un punto de la A-54. E.M.

tros entre Santiago de Compostela y Lavacolla, lo inauguraron José María Aznar como presidente del Gobierno, Rafael Arias-Salgado como ministro de Obras Públicas y Manuel Fraga como responsable de la Xunta. Corría 1999 y, aunque se pagó en pesetas, al cambio, habrían sido unos 44,87 milones de euros. Pero el proyecto ya venía de atrás. Esa primera inauguración llegó con un Gobierno popular, si bien la primera vez que se habló de la necesidad de esta autovía había sido con el Ejecutivo anterior, con el socialista Felipe González en Moncloa. En Galicia ya estaba Fraga y la persona clave resultó ser el entonces ministro de Obras Públicas, Josep Borrell. En 1992 anunció que su

#### Las demoras han sido un arma política entre el PSOE y el PP

#### El BNG exigió el fin de las obras para apoyar a Sánchez en 2023

departamento haría un estudio sobre la necesidad de una conexión directa por autovía entre Lugo y Santiago y en 1996 comenzaron las obras.

Tras ese primer tramo de 8,5 kilómetros, la obra entró en una parálisis de 16 años, con tan solo el 10% de sus 100 kilómetros construidos, hasta que dos sucesivos minis-

tros de Fomento gallegos la desbloquearon, el socialista José Blanco y la popular Ana Pastor. Blanco, natural de Palas de Rei (Lugo), ya había mostrado interés por la infraestructura en 1999, pocos meses de la apertura del primer tramo. Estando en la oposición, lanzó una iniciativa en el Congreso para impulsarla que resultó aprobada por unanimidad. Aunque el Gobierno la incluyó en su Plan de Infraestructuras 2000-2007 y, tras la marea negra del Prestige, también formó parte de las promesas del Plan Galicia, aún faltaría mucho para que ese impulso fuese una realidad. Ya antes de que se

ra antes de que se licitasen los siguientes tramos de la obra, la polémica la rodeaba. Una plataforma empresarial y veci-

nal empezó a reclamar en 2003 que el recorrido se acercase a la localidad de Melide (La Coruña) y, tras seis años de lucha, lo lograron. Aún no han visto sus frutos, pues en 2024

#### ACTUALIDAD ECONÓMICA

siguen dos tramos en obra, Palas-Melide, que esta previsto que esté listo antes de que termine el año, y Melide-Arzúa, el esperado para 2025, según ha confirmado a este periódico la Delegación del Gobierno en Galicia.

Tendría que llegar Blanco al ministerio para que fuese una prioridad. En su etapa, se licitaron y empezaron a ejecutar los cinco tramos siguientes, si bien no llegó a inaugurarlos. En 2011, justo antes de dejar la cartera, presumió de que dejaba la infraestructura «encauzada y blindada ante toda eventualidad futura». Sin embargo, las inversiones finales en esos tramos las aprobó su sucesora, la gallega de adopción Ana Pastor, que en 2015 inauguró 38 kilómetros del traza-

En marzo entraron en servicio tres tramos, Nadela-Vilamoure, Vilamoure- Monte de Meda y Monte de Meda-Guntín y en octubre, Mariano Rajoy y Ana Pastor cortaron la cinta del Guntín-Palas de Rei. 38 kilómetros y 306 millones de euros que redujeron en 15 minutos el tiempo de trayecto entre Santiago y Lugo y suponía el hito de completar la mitad del trazado (47 de los 93,4 km totales). Y el doloroso golpe para el ya ex ministro Blanco de no haber sido invitado a la inauguración en su Palas

También Blanco había adjudicado otro tramo que, con sus sucesivos retrasos, no llegó a inaugurar tampoco Pastor. Fue el Arzúa-Lavacolla, que entró en servicio en 2019 con 18,5 kilómetros y tras una inversión total de 149,10 millones de euros, acortando el viaje otros 15 minutos. Se puso en marcha en mayo de ese año, con el gobierno de Pedro Sánchez, si bien no pudo inaugurase por estar en plena campaña electoral para las elecciones municipales y europeas.

Con este, estaban abiertos 66 kilómetros, restando solo 28, los que siguen en construcción, Melide-Palas de Rei y Arzúa-Melide, adjudicados en 2017 durante el Gobierno de Mariano Rajoy por 70,9 millones y 88,5 millones. Abonado el proyecto a los retrasos, también en estos tramos los procesos de licitación duraron dos años y fue necesario revisarlos y modificarlos. Ahora que la obras están a punto de acabar, las inversiones han crecido, elevándose hasta más de 90 y más de 115 millones, respectivamente, v convirtiendo esta autovía en la principal obra pública en construcción en Galicia en la actualidad.

Desde que están en marcha, acumulan retrasos similares a los anteriores, que van desde problemas contractuales con las empresas adjudicatarias a ajustes presupuestarios; la aparición de vestigios arqueológicos en el trazado; la dificultad técnica de actuaciones como la construcción del viaducto del Pambre, el más largo de Lugo, con un tablero único de 977 metros gracias a la innovación en su proceso de construcción; o la necesidad de modificar un trazado para salvar la

Serra do Careón.

Los retrasos no han sido menores e incluso el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Urbana del actual Gobierno, José Antonio Santano, reconoció el pasado junio, cuando dio a conocer el nuevo calendario, que «se ha alargado durante demasiado tiempo». Aunque estos retrasos no se corresponden con su etapa en el cargo -«no es responsabilidad ni mía ni del ministro actual», aclaró–, llegó a «pedir disculpas» a los vecinos.

Esas demoras, en las tres últimas década, también han sido arma política usada por PP y PSOE para reprochar la falta de compromiso del contrario, tanto en el Congreso como en el Parlamento de Galicia, y por el BNG para atacar a ambos. Los nacionalistas, además, incluyeron esta autovía como exigencia en los pactos de investidura que en 2023 hicieron de nuevo presidente a Sánchez, con un compromiso de finalización en 2024.

Esa fecha se ha demorado a 2025 y ha generado suspicacias recientes en el PP. Representantes

populares de Lugo se desplazaron al epicentro de esas obras pendientes, Palas de Rei, para afear al Gobierno su «falta de compromiso», pues Sánchez ya había prometido su puesta en marcha para el Xacobeo 21-22, y vaticinar que estos dos últimos tramos tampoco estarán listos en el plazo previsto, sino que «sospechamos que no antes de 2026».



Elma Saiz, ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social. JAVIER BARBANCHO

#### Saiz pacta una reforma con más gasto en pensiones

Confía en compensar ese «esfuerzo» con mayores ingresos

#### ALEJANDRA OLCESE MADRID

El Gobierno anunció ayer una nueva reforma de la Seguridad Social cuyo objetivo último es que la salida de los trabajadores del mercado laboral a la jubilación se produzca más tarde y de forma menos abrupta, y admitió que las modificaciones acordadas con patronales y sindicatos supondrán un incremento de gasto para el sistema, ya de por sí convaleciente ante la jubilación de la macrogeneración del babyboom, aunque confían en poder compensarlo con otras medidas de refuerzo de los ingresos.

«Estamos trabajando en una memoria económica. Es evidente que todo lo hemos hecho de forma equilibrada. Somos conscientes de que en unos ámbitos hemos sido generosos y pedimos un esfuerzo al sistema, pero eso vamos a compensarlo y diría que holgadamente con medidas que son más beneficiosas para el sistema y que nos permiten preservar y reforzar la sostenibilidad financiera del sistema», aseguraron fuentes del Ministerio de Seguridad Social. La nueva reforma, que según el Ejecutivo complementa la de pensiones de 2021, se articula en torno a tres grandes bloques.

**▶JUBILACIÓN DEMORADA.** Para conseguir alargar la vida laboral y que los trabajadores opten por jubilarse más tarde (algo que supondría un ahorro al sistema) el Gobierno ha tomado distintas medidas de incentivo que supondrán un gasto para el sistema. En primer lugar, ha mejorado los incentivos que se pagan a quienes optan por demorar el

momento de su jubilación. Así, los que opten por recibir ese premio como un extra del 4% anualmente, verán incrementado ese plus a partir del segundo año, ya que desde entonces ese porcentaje se calculará y acumulará cada seis mese

**▶JUBILACIÓN ACTIVA.** Este complemento será compatible, además, con la jubilación activa, lo que supone que quienes decidan seguir trabajando a tiempo parcial una vez cumplida la edad de jubilación

#### **JUBILACIONES ANTICIPADAS EN ALGUNOS OFICIOS**

El Ministerio ha articulado un sistema para que los empleados de profesiones peligrosas, penosas, tóxicas o insalubres puedan jubilarse antes de tiempo. Cuando patronal y sindicatos coincidan en que en una actividad es necesario ese adelanto, deberán solicitarlo a la Seguridad Social, que hará un «análisis minucioso y exhaustivo» y pedirá informes perceptivos a la Inspección de Trabajo y otros organismos. Los coeficientes reductores se aplicarán cuando no sea posible la modificación de las condiciones de trabajo, en función de: la incidencia de las bajas laborales, la mortalidad, tasas de incapacidad permanente, rotación o parcialidad.

(siempre que haya pasado un año desde que la alcanzaron) podrán percibir el plus de demora. El Gobierno ha modificado los porcentajes de pensión pública que podrán percibir quienes sigan trabajando a tiempo parcial –para lo cual ya no hará falta tener la carrera de cotización completa-, situándolos en el 45% de la pensión si reducen la jornada el primer año, en el 55% si esperan dos años, 65% si esperan tres, 80% si lo hacen cuatro y 100% si esperan al quinto. Independientemente de cuándo accedan a la jubilación parcial, si mantienen la actividad, el porcentaje de pensión que pueden percibir irá subiendo 5 puntos al año. Esta compatibilidad también beneficiará a los autónomos que tengan asalariados contratados con una antigüedad de al menos 18 meses o bien que incorporen a un indefinido, lo que les permitirá acceder al 75% de la pensión, con incrementos anuales de 5 puntos si se mantiene la actividad.

**▶JUBILACIÓN PARCIAL.** También supondrá más gasto que permitan acceder antes a la parcial, que permite que los trabajadores se jubilen antes de cumplir la edad legal si siguen trabajando a jornada parcial y la empresa hace un contrato de relevo a otro trabajador. Así, se permite acogerse a esta opción tres años antes de cumplir la edad legal (antes eran dos), con lo que podrán hacerlo quienes tengan entre 62 y 64 años en función de su carrera de cotización, y seguirán cotizando por el 100% de la base aunque trabajen menos tiempo.

#### **CLAVES**

#### INVERSIÓN FINAL. El coste final será de 706,91 millones, frente

a los 577,94 millones presupuestados inicialmente.

TRAZADO. Recorrerá 93,42 kilómetros en total. Reducirá tiempos de trayecto entre Santiago y Lugo. En la actualidad se tardan 100 minutos por la N-547 y 85 por la A-6 y N-634. Pasará a 50 minutos por la A-54.

#### FECHAS CLAVE.

Borrell habló de la A-54 en 1992. Fraga y Aznar inauguraron el primer tramo en 1999. Los cuatro siguientes tramos se inauguraron en 2015. El último está previsto para 2025.

TRAMOS. El tramo más caro es el que comprende de Arzúa a Lavacolla, con 18,5 kilómetros y 149,10 millones. Fue inaugurado en 2019. El tramo entre Melide y Palas de Rei cuesta 90,70 millones y se prevé que entre en funcionamiento en 2024; el de Arzúa-Melide, en 2025.

#### ACTUALIDAD ECONÓMICA



| IBEX 35         |                      |                             |       |                |         |                                 |        |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------|----------------|---------|---------------------------------|--------|
| TÍTULO          | ÚLTIMA<br>COTIZACIÓN | VARIACIÓN DIARIA<br>EUROS % |       | AYER MIN. MÁX. |         | VARIACIÓN AÑO % ANTERIOR ACTUAL |        |
| Acciona         | 119,500              | 2,100                       | 1,79  | 116,900        | 119,800 | -16,55                          | -10,35 |
| Acciona Ener    | 19,450               | 0,480                       | 2,53  | 19,180         | 19,800  | -18,68                          | -30,73 |
| Acerinox        | 9,690                | 0,075                       | 0,78  | 9,625          | 9,680   | 30,36                           | -9,06  |
| ACS             | 41,260               | 0,700                       | 1,73  | 40,640         | 41,320  | 68,56                           | 2,74   |
| Aena            | 175,100              | -11,600                     | -6,21 | 174,300        | 180,500 | 50,73                           | 6,70   |
| Amadeus         | 60,740               | 0,320                       | 0,53  | 60,000         | 62,520  | 37,85                           | -6,38  |
| ArcelorMittal   | 20,950               | 0,340                       | 1,65  | 20,810         | 21,140  | 6,83                            | -18,37 |
| B. Sabadell     | 1,952                | -0,062                      | -3,08 | 1,936          | 2,030   | 32,59                           | 75,38  |
| B. Santander    | 4,455                | -0,057                      | -1,26 | 4,416          | 4,526   | 43,52                           | 17,87  |
| Bankinter       | 7,888                | -0,052                      | -0,65 | 7,790          | 8,022   | 3,21                            | 36,09  |
| BBVA            | 9,704                | -0,471                      | -4,63 | 9,668          | 10,050  | 62,22                           | 17,97  |
| CaixaBank       | 5,386                | -0,038                      | -0,70 | 5,220          | 5,480   | 17,92                           | 44,55  |
| Cellnex Telecom | 32,180               | -0,280                      | -0,86 | 32,030         | 32,840  | 15,54                           | -9,76  |
| Colonial        | 5,370                | 0,100                       | 1,90  | 5,365          | 5,470   | 19,35                           | -18,02 |
| Enagás          | 13,840               | 0,130                       | 0,95  | 13,740         | 13,920  | 17,63                           | -9,34  |
| Endesa          | 17,900               | -0,115                      | -0,64 | 17,890         | 18,180  | 19,18                           | -3,03  |
| Ferrovial Se    | 36,740               | -2,000                      | -5,16 | 36,740         | 37,900  | 14,12                           | 11,27  |
| Fluidra         | 20,580               | 0,320                       | 1,58  | 20,340         | 21,260  | 37,02                           | 9,18   |

| TÍTULO            | ÚLTIMA<br>COTIZACIÓN | VARIACIÓN DIARIA ÓN EUROS % |       | AYER MIN. MÁX. |        | VARIACIÓN AÑO % ANTERIOR ACTUAL |        |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------|----------------|--------|---------------------------------|--------|
| 0.16.1            |                      |                             |       |                |        |                                 |        |
| Grifols           | 9,298                | 0,228                       | 2,51  | 9,170          | 9,466  | 43,50                           | -39,84 |
| IAG               | 1,967                | 0,005                       | 0,23  | 1,952          | 1,986  | 28,08                           | 10,44  |
| Iberdrola         | 12,180               | 0,005                       | 0,04  | 12,135         | 12,265 | 18,77                           | 2,61   |
| Inditex           | 44,860               | -0,300                      | -0,66 | 44,530         | 45,640 | 67,59                           | 13,77  |
| Indra             | 18,540               | -0,280                      | -1,49 | 18,460         | 19,000 | 36,11                           | 32,43  |
| Logista           | 27,320               | -0,020                      | -0,07 | 26,960         | 27,500 | 15,61                           | 11,60  |
| Mapfre            | 2,238                | -0,018                      | -0,80 | 2,228          | 2,272  | 20,23                           | 15,18  |
| Merlin Properties | 10,550               | 0,010                       | 0,09  | 10,550         | 10,900 | 23,66                           | 4,87   |
| Naturgy           | 22,180               | -0,280                      | -1,25 | 22,180         | 22,600 | 17,57                           | -17,85 |
| Puig Brands B     | 25,800               | 0,500                       | 1,98  | 25,410         | 26,130 |                                 |        |
| Redeia            | 16,370               | 0,050                       | 0,31  | 16,370         | 16,590 | 3,73                            | 9,79   |
| Repsol            | 13,175               | 0,140                       | 1,07  | 13,105         | 13,325 | 0,69                            | -2,04  |
| ROVI              | 89,000               | 2,800                       | 3,25  | 84,400         | 89,450 | 74,39                           | 47,84  |
| Sacyr             | 3,262                | -0,008                      | -0,24 | 3,228          | 3,298  | 28,54                           | 4,35   |
| Solaria           | 11,010               | 0,090                       | 0,82  | 10,990         | 11,140 | 8,70                            | -40,84 |
| Telefónica        | 4,179                | -0,031                      | -0,74 | 4,131          | 4,217  | 17,09                           | 18,25  |
| Unicaja Banco     | 1,242                | -0,028                      | -2,20 | 1,236          | 1,282  | -5,39                           | 39,55  |
|                   |                      |                             |       |                |        |                                 |        |

#### Telefónica gana 979 millones y se plantea vender su filial en Colombia

Apuntala el crecimiento de ingresos en España y Brasil y confirma dividendos

#### JOSÉ M. RODRÍGUEZ SILVA

Telefónica registró un beneficio neto de 979 millones de euros en los primeros seis meses del año, un 29% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias al crecimiento sostenido en ingresos en mercados como Brasil y España.

El operador de telecomunicaciones, que acaba de crear una alianza con Vodafone en España para crear una red conjunta de 3,5 millones de hogares de fibra óptica y explora la venta de su filial en Colombia, facturó 20.395 millones de euros hasta junio, un 1,2% más.

Entre los mercados que impulsaron su crecimiento vuelve a destacar Brasil, que aumentó en un 6,8% sus ingresos, en un semestre donde el resto de negocios latinoamericanos cayó un 4% y Telefónica Alemania se mantuvo estable

Asimismo, Telefónica España se comportó también al alza con una mejora del 1% en los ingresos hasta los 6.245 millones de euros y una mejora de rentabilidad que se refleja en su resultado bruto de explotación, que aumentó en un 0,4% hasta los 2.231 millones de euros después de crecer en todos sus segmentos principales de clientes.

«Telefónica es una compañía más rentable y sostenible, que cumple los pilares de su plan estratégico GPS, confirma todos sus objetivos financieros para 2024 y revalida la atractiva remuneración para sus accionistas», señaló el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.

Por su parte, las inversiones del grupo fueron de 2.299 millones de euros, un 3,9% menos, tras caer un 8,9% en el segundo trimestre y a la espera de una mejora en la segunda mitad del



El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete. JM CADENAS

#### Brasil destaca en unos mercados latinoamericanos a la baja

año tras recibir más de 300 millones de ayudas para desplegar 5G en entornos rurales.

Asimismo, confirmó el dividendo de 0,30 euros a repartir entre diciembre de 2024 y junio de 2025.

Más allá del acuerdo con Vodafone y el reciente fallo definitivo de las ayudas al 5G rural, el segundo trimestre de Telefónica estuvo marcado por una alta actividad operativa, tras me ses en los que lo que la actualidad de

la compañía estuvo más centrado en el el movimiento accionarial y la entrada del Estado.

La compañía cerró un acuerdo con Digi para ser su proveedor de cobertura móvil durante los próximos 16 años, asegurándose así un importante socio en el negocio mayorista, que genera el 18% de sus ingresos y que retrocedió un 5% hasta junio por menor facturación tanto en España como en Alemania

La empresa también pactó con el Grupo Vodafone en Reino Unido para compartir redes y la compra de la empresa brasileña Ipnet por casi 38 millones de euros.

En cuanto a la filial de Colombia, la empresa española selló un acuer-

do con el grupo Millicom, con el que ya comparte espectro en el país, para explorar una posible operación corporativa «pudiendo implicar la venta de las acciones del Grupo Telefónica en Telefónica Colombia».

La operación se cerraría en un pago de alrededor de 400 millones de dólares (369,5 millones de euros) para Telefónica por el 67,4% que controla del capital, según ha trasladado la compañía sudamericana, que cotiza en Estados Uni-

El objetivo de este grupo es pagar una cantidad equivalente al Gobierno colombiano por el otro tercio del capital y comprar también a los inversores que tienen un 50% de su propia filial en

el país para crear un gigante de las telecomunicaciones en este mercado que pueda afrontar la «escala de inversiones» necesaria

El grupo dirigido por Álvarez-Pallete lleva años reduciendo su exposición a la región y, de hecho, ya vendió a Millicom sus negocios en Panamá y Nicaragua, si bien ambas empresas mantienen un conflicto judicial desde entonces, ya que el comprador se echó atrás a la hora de adquirir la filial de Costa Rica.

En el caso de Colombia, ambas empresas ya fusionaron sus redes móviles para generar eficiencia de costes. La filial del grupo español cerró el primer semestre creciendo más de un 7% en ingresos.

#### BOEING

#### TRIPLICA SUS PÉRDIDAS HASTA **JUNIO Y NOMBRA NUEVO CEO**

Boeing triplicó sus pérdidas, hasta los 1.654 millones de euros, en el primer semestre, en un contexto marcado por la crisis de seguridad derivada del incidente aéreo del pasado 5 de enero. El consejo de administración del fabricante ha elegido a Kelly Ortberg como nuevo presidente y consejero delegado de la compañía.

#### **AENA**

#### GANA UN 33% MÁS Y PLANTEA SUBIR LAS TARIFAS OTROS **CINCO CÉNTIMOS**

El gestor aeroportuario Aena registró un beneficio de 808,6 millones de euros en el primer semestre, lo que supone un 33% más que en el mismo periodo de 2023. El consejo de administración ha aprobado una propuesta tarifaria aplicable a partir del 1 de marzo de 2025 que implica cinco céntimos más por pasajero.

#### **MELIÁ**

#### **DISPARA EL** BENEFICIO Y PREVÉ **UN MEJOR VERANO** QUE EL DE 2023

Meliá Hotels and Resorts registró un beneficio neto de 51,4 millones de euros en el primer semestre, lo que supone un 11,2% más que en el mismo periodo del año pasado. La compañía aseguró ayer que la demanda es «sólida» y que el verano será incluso mejor que el de 2023.



#### PAPEL VERANO EN PORTADA

Por **Raquel Incertis** (Carboneras, Almería). Fotografía de **Antonio Heredia** 

l final de un camino en cuesta por el que hace ocho años subieron los furgones de producción de *Juego de tronos*, Mario Sanz nos recibe sonriendo. Saluda desde la puerta del faro de Mesa Roldán, custodiado por su perra Pipa: «Habéis escogido el día más caluroso de la historia para venir hasta aquí». Que la temperatura supere los 40 grados al lado del mar es una auténtica anomalía. Asegura que es la primera vez que lo vive en 32 años de profesión.

El faro de Mesa Roldán, próximo a la localidad almeriense de Carboneras y ubicado en pleno Parque Natural de Cabo de Gata, se levanta sobre un promontorio volcánico a 222 metros sobre el mar. Domina el horizonte desde una cima plana en forma de meseta que data de hace ocho millones de años: un antiguo arrecife de corales que el vulcanismo y los movimientos tectónicos de la zona elevaron paulatinamente. Hubo un tiempo en el que su torre fue una de las más altas de España. Desde allí, las vistas de la escarpada costa, con su Punta de la Muerte, parecen una acuarela: una espectacular amalgama de azules y ocres.

Sanz es uno de los últimos supervivientes de una estirpe de guardianes del mar—conocidos oficialmente como Técnicos de Señales Marítimas (TSM) desde 1939—, de la que apenas quedan 15 en España. La mayoría de los 190 faros que se conservan aún están deshabitados. Se encuentran bajo la tutela de las correspondientes autoridades portuarias, que a menudo subcontratan empresas para hacerse cargo de su mantenimiento. «Cada vez que pregunto por uno de los míos, me dicen que se ha jubilado. Dentro de nada seremos 10; a mí me quedan dos años», dice.

El legado se extingue poco a poco. Tradicionalmente, el oficio de torrero —o farista, como se le llama en Andalucía—pasaba de generación en generación. Sanz, en cambio, no tenía familiares en el gremio. Ese mundillo le era completamente ajeno. Él regentaba un bar en Vallecas, en plena Movida madrileña. «Me iba muy bien, la verdad. Pero un día vi un anuncio en el periódico sobre las oposiciones a TSM y le dije a mi mujer, bromeando: ¿No dices que te gusta tanto ver el mar? Si me saco la oposición, te vas a hartar de mar'», cuenta.

Sanz consiguió su plaza de funcionario en 1990, abandonó la capital y se mudó a la costa almeriense. Comenzó a trabajar en Mesa Roldán el 13 de julio de 1992. Recuerda la fecha exacta: «Yo llegué aquí sin tener mucha idea de nada. Me gustaban los faros, pero nunca había estado en uno. Entonces, claro, la curiosidad hace que te leas todos los manuales, todas las guías, hasta convertirte casi en un experto». Un año más tarde, en 1993, el Gobierno de Felipe González promulgaba la Ley de Puertos de la Marina Mercante que, entre otras cosas, declaraba a extinguir el Cuerpo de Técnicos de Señales Marítimas.

El faro de Mesa Roldán se inauguró en 1863, en sustitución de las hogueras que se encendían en la torre de vigía, pero no fue hasta finales del siglo pasado cuando se automatizó. «Cuando yo llegué en los 90, prácticamente todo era automático ya, fue más fácil aprender. Antes se requerían dos fareros para mantener la mecha que encendía la luz; alternaban el turno de madrugada», explica. Con los avances, un solo farero puede encargarse de tres o cuatro faros de la zona. Es el caso de Sanz, que da las claves para distinguir las señales de los que él maneja: «Mi faro emite cuatro destellos cada 20 segundos. Al verlo, los marineros, con su carta naútica y su guía de faros, saben que es Mesa Roldán. El de al lado, el faro de Punta de la Polacra, que también llevo yo, lanza tres destellos cada 14 segundos. El de Cabo de Gata, uno cada cuatro segundos»

En realidad, el halo de luz, que se proyecta entre las 15 y las 25 millas, es mecánico. No es necesario que

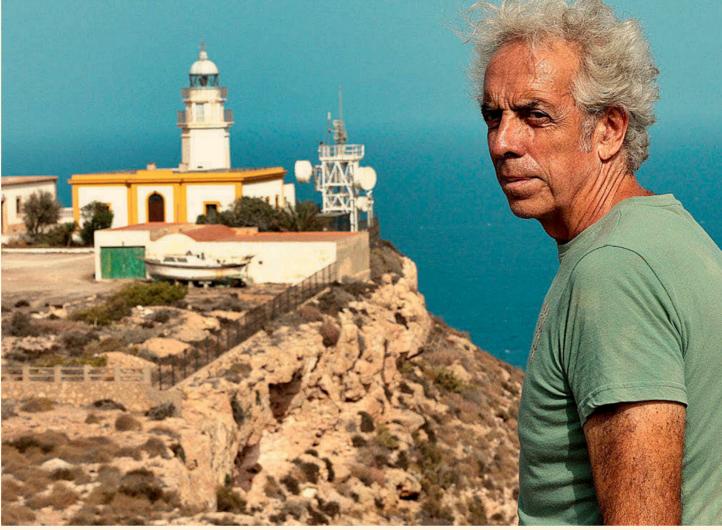

Sanz esté pendiente de encenderlo todas las noches. Basta con que realice tareas de supervisión y mantenimiento de lunes a viernes, y esté atento por si hay alguna avería los fines de semana. «Yo entré en una época muy cómoda porque ya no estás obligado a estar en el punto para el encendido y el apagado, eso te libera mucho en el tema de horarios. Si pasa algo de repente, entra en funcionamiento una baliza auxiliar», explica.

Muy lejos del romanticismo de antaño, su trabajo es más técnico que físico, más parecido al de un gestor administrativo que al de un lobo de mar: «Normalmente vengo aquí todas las mañanas para ver que este faro funciona, y después, si me toca ir al de la Polacra, me tiro una hora conduciendo, porque son bastantes kilómetros. No voy todos los días, me voy turnando para encender los grupos de electrógenos para ver si funcionan, por si hubiera que suplirlos si hay cortes de electricidad», describe.

«Reviso las baterías de reserva, pinto alguna pared con humedad, limpio los cristales de la linterna, que sí es una de las cosas que hay que hacer cada dos por tres porque están hechos una mierda, se chocan todas las polillas con el viento... ese tipo de cosas de mantenimiento general». Subimos con Sanz a la torre por la

Mario Sanz cambió hace más de 30 años su oficio de camarero en Vallecas por el de farero en Carboneras. En España solo hay 15 como él.

Familiares, amigos, conocidos de compañeros... En cinco años se ha multiplicado la colección».

En sus vitrinas se encuentran verdaderos tesoros. Pipa corretea entre ellos, deteniéndose ante los que más brillan. Maquetas en madera y cerámica, llaveros, imanes, novelas, discos, DVDs, botellas, lámparas, tazas, relojes, saleros, calendarios... Todo lo que responda a la temática faro tiene cabida en el museo de Mario Sanz. Su trabajo de clasificación y etiquetado es minucioso, como el de un comisario de exposiciones profesional. Decora las paredes un mosaico de retratos que sirve de cronología: los rostros de los faristas que se han hecho cargo de Mesa Roldán desde 1863 y de las 26 mujeres que han desempeñado el cargo de TSM en toda la historia de España. «Espero que, cuando me jubile, me dejen tirar los tabiques para ampliar el museo porque tengo cosas apiladas y me gustaría aprovechar el espacio. El Ayuntamiento se enorgullece, pero luego no ayuda», lamenta.

Otra de las salas, bautizada como mediateca, acoge presentaciones de libros, poemarios y muestras artísticas. A través de la Fundación Amigos del Faro de Mesa Roldán – «que somos mi mujer y yo, y 500 socios que tenemos ya»- les llegan «muchísimas propuestas». Tantas, que ha tenido que empezar a poner condiciones, «porque todas las semanas hay algo». Además, Sanz organiza visitas guiadas al faro para familias, colegios y hasta famosos: «Han venido Arturo Valls, Antonio Pagudo, Joaquín Reyes y Verónica Echegui. Hay una especie de fascinación oculta por los faros que me estoy dando cuenta de que existe entre la gente. Me lo dicen mucho». Antes de despedirnos, nos invita a firmar en el libro de visitas, para que quede constancia. «Cada vez viene más gente, igual no estamos tan condenados al olvido como pensábamos. Algo estaremos haciendo bien, cuando interesan tanto», dice.

Para algunos, los faristas son seres casi mitológicos. ¿Qué es lo más raro que le han preguntado? «Una vez vino un autobús de buscadores de ovnis y me empezaron a interrogar sobre si había visto algo extraño. Les dije que lo más raro que había visto en mi vida eran ellos. Yo no creo en esas cosas», ríe Sanz.

De los momentos más divertidos a los más dramáticos, Mario Sanz recuerda las veces en las que tuvo que atender a los niños que llegaban en pateras a las costas de Almería. Argelia, uno de los principales núcleos

#### "Cuando pregunto por uno de los míos, me dicen que se ha jubilado. En nada seremos 10; a mí me quedan dos años"

estrecha escalera de caracol, notando la sensación de invernadero en lo más alto, mientras le saca brillo a la cúpula de cristal con vistas al Mar de Alborán. La linterna rotatoria nos regala un simpático arcoiris.

No tener que estar al cargo del faro todo el tiempo fue la principal razón por la que, hace siete años, su mujer y él dejaron la casita anexa en la que vivían y compraron un chalet en el pueblo, en Carboneras. De su hogar en Mesa Roldán ahora solo quedan el salón, la cocina, un baño y una alcoba. El resto de estancias, sin puertas que las aislen del pasillo central, se han convertido en un completísimo museo que es epicentro de la peregrinación de los *faromaníacos*: «Empecé recopilando objetos yo solo, pero ahora mucha gente me va trayendo cosas de faros porque se acuerdan de mí.

#### **CULTURA** PAPEL VERANO

migratorios del Mediterráneo, se encuentra a aproximadamente a 200 kilómetros de Carboneras. «Subían por el acantilado jugándose la vida, y entraban al faro por la terraza. Yo les daba toallas y comida, lo que tenía. Era una situación desesperante», cuenta, señalando la peligrosa ruta escogida por los *menas* desde la Torre de Mesa Roldán. Bañada por la luz del atardecer, parece una estampa idílica, pero la imagen mental resulta escalofriante.

«Los faros más antiguos de esta zona son todos de 1863. Se inauguraron en Almería cinco faros el mismo año», recita de carrerilla, como un profesor de Historia: «La mayoría de los faros españoles son isabelinos; entre los años 50 y 70 del siglo XIX, se construyeron un centenar. Antes de Isabel II solo había 20, y desde su reinado hasta ahora, se han hecho 70». Todas las anécdotas y el conocimiento de estos 32 años en el faro se han visto plasmadas en nueve libros. Entre otros, Sanz es autor del ensayo Esto no estaba en mi libro de historia de los faros (Ed. Almuzara), la novela Los pájaros de mi playa (Playa de Akaba) y la antología de relatos ilustrados Faros sobre un mar de tinta (Círculo Rojo).

«Me gusta venir aquí a escribir. Se está muy tranquilo. Es verdad lo de que los faros son un lugar donde encuentras mucha inspiración, sobre todo ahora que las tareas no son tan complicadas. Conozco a compañeros músicos, artistas y escritores que se sacaron las oposiciones para asegurarse un trabajo y tener tiempo para dedicarse a su obra», cuenta.

Durante el confinamiento, apenas notó cambios en su rutina. Había menos navegación, claro, pero lo demás seguía como siempre. Un oasis de calma en medio del delirio colectivo. «Para los que vivís en las ciudades, debió de ser un infierno, me imagino. Yo estoy acostumbrado a pasar tiempo en casa y a que no se oiga ni un alma. Además, en Carboneras no hubo ningún caso de Covid hasta la segunda ola, así que no cundió el pánico». Esa vida pausada tiene poco que ver con la que describen las novelas y películas extranjeras. Explica Sanz que, hace 70 años, cuando había una tormenta, los fareros tenían que permanecer varias jornadas en medio de la tempestad hasta que los servicios de salvamento conseguían rescatarles de la torre con una especie de tirolina que desafiaba el oleaje. Una noche, un rayo impactó en la linterna del faro de Mesa Roldán y la hizo añicos; es lo más extraordinario que él ha vivido en tres décadas.

«Hay gente que no lleva bien el aislamiento, la tranquilidad... y yo lo llevo estupendamente. Si tú tienes la cabeza en su sitio, es lo mejor que te puede pasar», sostiene. «Haces las cosas cuando tú quieres, como tú quieres, sin pelearte con nadie, sin discutir con compañeros ni jefes, porque no te están constantemente reclamando cosas. Si me hace falta algo, hablo con ellos por teléfono, pero a lo mejor no veo a mi jefe en cuatro o cinco meses, sin exagerar».

¿Cuál es el futuro de los faros, ahora que algunos, como el mítico enclave de Finisterre, se han reconvertido en restaurantes y hoteles de lujo? Sanz es escéptico ante estas soluciones, aparentemente filantrópicas, de las que las autoridades tratan de sacar tajada. «El mantenimiento de los faros se está descuidando. Importan las luces, pero no el edificio. Habría que velar por su conservación, porque son lugares históricos; la mayoría tiene más de 150 años», defiende. Compara la situación española con la de Portugal, donde el servicio marítimo está en manos de militares: «Allí tienen a mucha gente trabajando para mantener los edificios, no parece que haya tantos problemas de dinero».

A Mario Sanz le quedan dos vueltas al sol para la jubilación. Cuenta con el cariño de visitantes y compañeros, que ven en él un ejemplo de buen hacer. En julio de 2022, cuando se cumplían 30 años de su ingreso en Mesa Roldán, la Fundación de Amigos de los Faros de Andalucía y la del País Vasco se unieron para hacerle un homenaje. «Me bordaron una chapela con mi nombre y la fecha como recuerdo. Vino Canal Sur y todo», rememora, emocionado. Hombre de pocas peticiones, y quejas, las justas, nos invita a volver pronto y a correr la voz. En lugar de abrazos, nos manda destellos por WhatsApp: «Aquí estoy siempre para lo que necesitéis».

#### MÁS DENUNCIAS DE "GUERRAS INTERNAS Y 'OMERTÁ'" EN LA CNTC DE LLUÍS HOMAR

**Teatro.** Un ex técnico de la Compañía relata la "toxicidad y mezquindad" del ambiente laboral mientras el Ministerio de Cultura sigue sin pronunciarse e ignora el escándalo

Por Vanessa Graell (Barcelona)

uevos testimonios de trabajadores de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) reiteran las irregularidades en el seno de la entidad dirigida por Lluís Homar. «Existe cierta omertá en la Compañía y muchas guerras internas», denuncia un antiguo técnico de sonido que prefiere permanecer en el anonimato y con una causa judicial abierta contra el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), que gestiona la CNTC y depende del Ministerio de Cultura.

El ex trabajador reclama una compensación económica por el fin de su contrato de sustitución pero admite que «nunca volvería al Clásico» por la «toxicidad y mezquindad» del ambiente laboral. «Incluso cuando venía una compañía externa por alguna coproducción, como Mal Pelo [una de las emblemáticas de danza, con Premio Nacional], desde la Dirección Técnica se les ponía palos en las ruedas y nos daban la consigna de que no les diéramos unos recursos que en realidad

teníamos», explica el técnico. En 2023 pasó cinco meses de baja por «la fuerte presión y la sobrecarga laboral, aunque no faltara personal para ejecutar el trabajo».

Tal y como reveló EL MUNDO, que tuvo acceso a una carta interna de CCOO, en la CNTC se da «un clima de violencia laboral», según denuncia el sindicato. En el duro escrito se habla de un «aumento considerable» del número de bajas laborales por «riesgos psicosociales» entre el personal del equipo técnico desde septiembre de 2022. La fecha coincide con el nombramiento de Carlos Carrasco como director técnico, un puesto de confianza de Homar, aunque su figura ya había causado controversia en su paso por el Teatro Valle-Inclán, también gestionado por el Inaem.

«No diré que fuera acoso laboral, todo era más sutil... En CCOO me animaron a que lo denunciara, pero yo solo quería trabajar y que se equilibraran las cosas», admite el técnico que, al reincorporarse de su baja, se encontró sin unidad de trabajo («Me quitaron el ordenador») y durante 11 días no se le asignó

ninguna tarea. En la carta interna de CCOO, fechada en febrero, se reclamaban «medidas urgentes» para atajar las irregularidades en el teatro público, pero ni el Inaem, dirigido por Paz Santa Cecilia desde enero, ni el Ministerio han aportado aún una respuesta pública a la polémica que rodea a Lluís Homar y que destapó la actriz Marta Poveda, que estuvo vinculada a la CNTC durante casi una década, en la época de Helena Pimienta.

El 3 de julio, Poveda publicó en X (antes Twitter) documentos en los que se reflejan hasta tres pagos a Homar por codirecciones que nunca realizó. En declaraciones a El Periódico de España, el primero en hacerse eco del escándalo, Homar reconoció abiertamente esos pagos y los justificó por un acuerdo al que habría llegado en 2019 con la entonces directora del Inaem, Carmen de Miguel, esposa de Carlos Westendorp, quien fuera ministro de Exteriores de Felipe González y uno de los mentores de Pedro Sánchez.

Según Homar, De Miguel le habría ofrecido un sueldo de 120.000 euros: 70.000 fijos (hoy ya rozan los 80.000) más otros 50.000 de cantidad variable por dirigir y/o protagonizar dos obras anuales. Sin embargo, administrativamente no está contemplado que el director de la compañía pueda actuar, así que los papeles protagonistas que se adjudicaba Homar los compensaba en concepto de codirecciones falsas, como las de Antonio y Cleopatra (por la que cobró 18.000 euros), Esta primavera fugitiva (otros 18.000) o Caravaggio, Vermeer, Velázquez (14.000 euros). Desde el Inaem tan solo se ha conminado a Homar a dirigir la CNTC sin posibilidad de actuar. El Ministerio continúa en silencio a pesar de la polémica creciente.





#### PAPEL VERANO SERIE

#### LA TOUR D'ARGENT, LEYENDA, GRANDEZA Y **DECADENCIA EN PARÍS**

El Gastronómada (III). El comedor del Barrio Latino ha servido desde 1890 más de un millón de patos a la sangre, gloria de la cocina francesa acompañada por la que puede ser la mejor bodega de restaurante del mundo

Por Víctor de la Serna

arís es la capital de los gastronómadas mundiales, empezando por el decano de los escritores culinarios históricos, Curnonsky, que allí inventó la propia palabra, gastronómada, para describir a los primeros turistas con automóvil que, hacia 1900, empezaron a recorrer la Nationale 7 entre la capital francesa y la Costa Azul. Y en París no hay un monumento a la gastronomía comparable con La Tour d'Argent, orgulloso edificio de seis plantas cerca del Sena, en el Quartier Latin, con ese ático esplendoroso con ventanales sobre toda la Ciudad de la Luz, donde está el gran comedor en el que desde 1890 se sirve ese pato a la sangre que es como un resumen de la cocina francesa clásica.

Hasta aquí, la gloria comprobable. Luego llega ese elemento tan a menudo relacionado con los restaurantes antiguos y famosos: la leyenda. Y queda una tercera parte menos gloriosa, la del recorrido con altibajos de La Tour durante los últimos 30 años, la pérdida de dos de sus tres estrellas Michelin y las críticas a sus propietarios.

El propio restaurante difunde su leyenda, que los investigadores franceses han ido desmontando, y que le atribuye sin ninguna prueba unos orígenes antiquísimos. Nos recuerda algo que contábamos de Lhardy y Botín en Madrid, la duda sobre el momento verdadero en que pasan de obradores de repostería a restaurantes con cocina y hornos, parece que a finales del siglo XIX. En París no se cortan y van mucho más lejos: afirman que en 1582 un gran chef, Rourteau, fundó la Hostellerie de La Tour d'Argent en el corazón de París, con vistas al Sena y a Notre Dame, en una torre de estilo renacentista cubierta de lentejuelas de mica, cuyo brillo dio su nombre a la casa. Y más: que allí descubrió el rey Enrique IV el tenedor al ver que lo utilizaban unos italianos. Y más: Luis XIV y su corte fueron a comer desde Versalles, y el duque de Richelieu, sobrino del cardenal, hizo preparar un buey entero de 30 formas distintas. En fin..

El caso es que las investigaciones modernas desmontan las bonitas

El añadido ya mítico se lo puso Delair al decidir numerar cada plato de pato servido, informando de ello al cliente, y ha proseguido esa curiosa tradición: el 29 de abril de 2003 se llegó al plato de pato un millón. A diario se sirven unos 70. Tras el gran Delair llega la familia que se identifica

siempre con La Tour: el veterano propietario vende su casa en 1911 a André Terrail, al que sucederían su hijo Claude, en 1947, y su nieto, también André, desde 1996. Con los Terrail llegarán la gloria, las tres estrellas Michelin, y también un estancamiento que la pérdida de dos de esas tres rosetas de la guía (en 1996 y 2006) ha confirmado. Sí, la Michelin es muy caprichosa, pero esas crisis son poco sorprendentes, en cualquier país, en restaurantes propiedad de la misma familia durante varias generaciones, porque la dedicación y el talento no se transmiten automáticamente con el apellido.

El primer Terrail fue movilizado durante la I Guerra Mundial, cerró el restaurante y lo reabrió en 1918, contratando a François Lespinas, que había sido cocinero

del rey de Egipto. Comienza el enorme éxito, y desde Salvador Dali a Marcel Proust todo lo más granado de París lo frecuenta. Fue entonces cuando Terrail compra el edificio de al lado, une los dos, y encima de todo coloca ese comedor con ventanales. Y en 1933 tiene ya las tres estrellas de la guía de los neumáticos.

Yannick Franques, nuevo chef desde 2019, encabeza los esfuerzos por relanzar la gran fama de la casa, por ejemplo con una nueva versión del pato, el *Patito al hilo del tiempo,* que es una suprema de pato delicadamente perfumada con almendras ahumadas, un caviar de berenjenas y yogur griego, con un muslo confitado y una salsa de melaza de Corinto. Hay

Frédéric Delair,

muchas otras especialidades en la actual carta, como los lomos de lenguado Cardinal con un caramelo de espinacas y hierbas y salsa de bogavante, o la ostra caliente a la parrilla con salsa de vino blanco.

Entonces, y si añadimos el tremendo capítulo de la que puede ser la mejor bodega de restaurante del mundo, ¿por qué sigue la actual Tour, que además cerró un año entre 2022 y 2023 para una reforma, con su única estrellita? Le Figaro lo revelaba en un duro artículo

cuando cayó la segunda en 2006: el último Terrail se ha mostrado más bien rácano,

'Le Fígaro' denunció que el último dueño ha sido rácano en personal y ha hecho trampa

personal en sala que en cocina, y además con trampitas no reveladas, como que los patos sufren ahora una precocción y no se hacen enteramente en la sala..

Veremos si el tercer Terrail termina de reaccionar. Mientras tanto, se sigue comiendo bien, a la antigua, carísimo, y con nostalgia.

Las patatas fritas tienen sabores artificiales a base de aditivos. E.M.



#### **SALUD**

#### LA UE DICE ADIÓS A LOS **ADITIVOS DE** LAS PATATAS

Por **El Mundo** 

no de los *snacks* más populares en nuestro país, las patatas fritas con sabor a jamón, podría tener los días contados y tendría que reinventarse. La UE ha dado un paso más en el control que, desde hace años, ejercen las instituciones para eliminar de los supermercados los productos más dañinos en favor de lo saludable, prohibiendo los alimentos que contienen entre sus ingredientes aditivos artificiales ahumados. El motivo: su posible riesgo de generar cáncer y enfermedades hereditarias.

El veto se remonta a 2023, cuando la Comisión Europea encargó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) un informe sobre ocho aromas de humo con el fin de evaluar su genotoxicidad, es decir, la capacidad de estas sustancias químicas para dañar el material genético de las células. En noviembre del pasado año se concluyó que en esos aditivos «existen problemas de genotoxicidad que no se pueden descartar», lo que confirmó las sospechas de la CE. En abril de 2024, y siguiendo sus recomendaciones se votó de forma unánime -los 27 apoyaron la iniciativa- a favor de prohibir la producción y comercialización de alimentos con aromas de humo artificiales en todos los países de la UE.

Estos aromas de humo se usan como alternativa al proceso de ahumado tradicional en carnes, pescados, quesos, sopas, salsas, bebidas, helados y dulces, por lo que la prohibición afectará a un buen número de productos. La CE ultima el reglamento, que entraría en vigor en la primavera de 2025 y daría un margen de adaptación de entre dos y cinco años.

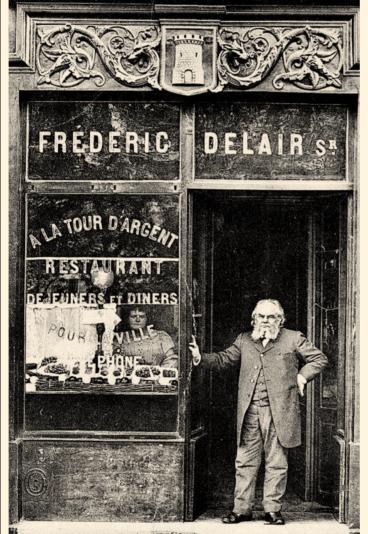

leyendas, y hasta 1860, cuando el editor de guías alemán Karl Baedeker menciona un modesto hotelrestaurante, no se conoce el menor dato de ninguna Tour d'Argent en el muelle de la Tournelle.

Empieza entonces la gran historia de la Tour con un nuevo propietario, Frédéric Delair, que era maître d'hôtel de profesión y elevó el nivel de la cocina y el servicio. Él fue el que en 1890 codificó el pato a la sangre, receta originaria del oeste de Francia que él perfecciona, y hoy se conoce como caneton Tour d'Argent. Se compone de varias partes del pato, servido con una salsa compuesta por su sangre y su tuétano, extraídos con una prensa. Y Delair recortaba los trozos y los colocaba en el plato sólo con dos tenedores, ante el cliente y sin tocar el plato.

al frente del restaurante La Tour d'Argent, en torno al año **1910.** AFP

#### **CULTURA** PAPEL VERANO



 $Burj\,Al\,Babas,\,en\,su\,actual\,aspecto\,de\,abandono,\,con\,las\,casas\,construidas\,pero\,desocupadas\,y\,las\,calles\,sin\,asfaltar\,y\,su\,per\'imetro\,cerrado.$ 

#### DINERO AMERICANO PARA LA CIUDAD FANTASMA DE LOS CASTILLOS DISNEY EN TURQUÍA

Arquitectura. En la década de 2010, una empresa turca ideó un conjunto de 731 villas iguales en un valle idílico con la idea de atraer inversores árabes. Su quiebra, con el proyecto casi acabado, se convirtió en un símbolo que ahora puede revivir

Por Luis Alemany. Fotografía: Adem Altan (Getty)

ova Group Holdings es el nombre de un fondo de inversión estadounidense fundado en 1976 que se ha atrevido con el gran proyecto inmobiliario maldito de la década pasada. Según se publicó al principio de este verano, Nova invertirá una cantidad no especificada en terminar y relanzar Burj Al Babas, el famoso pueblo fantasma hecho de villas al estilo de Disney que fue construida en un valle en el interior de Turquía, a 200 kilómetros de Estambul, y que quedó inacabado tras la crisis de la lira turca en 2018.

Después de aquella quiebra, las imágenes de Burj Al Babas han circulado por todo el mundo con un poder

de atracción absurdo pero irresistible. El conjunto se planeó con 731 castillos de 325 metros cuadrados todos iguales y de arquitectura neopastiche. Cada villa tiene un torreón rematado por un tejado puntiagudo y una nave anexa de tres alturas. Los tejados son muy verticales y están hechos en un azul-gris oscuro que recuerda a los tejados de zinc París, y las ventanas tienen molduras hausmannianas. Aunque, si la referencia es el castillo de Disney, el origen está en Alemania, en el castillo de Luis II de Baviera, El Rey Loco. Las casas están muy cercanas unas de otras (hay siete metros entre fachada y fachada) y la reiteración causa mucha impresión. Pero es el abandono de la urbanización es el elemento definitivo que hace que Burj Al Babas sea un lugar único. Lo que tenía que ser un paisaje de ensoñación se presenta como un escenario de terror y

Burj Al Babas nació en 2014, en un valle a 800 metros de altura sobre el mar, famoso por sus pinos, por sus aguas termales y por su clima benigno. Su parcela incluía una zona forestal de 6.500 metros cuadrados, cuya destrucción indignó a los vecinos de la zona. Dio igual. Ese mismo año, las villas Disney salieron al mercado con precios que iban de de los 350.000 a los 500.000 euros, según la ubicación. Su promotor era un grupo local llamado Sarot que

dirigió su oferta hacia Catar, Bahrein, Arabia Saudí, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, porque, en esa época, la clase media alta del petróleo buscaba refugios para el veraneo en Turquía.

Por eso, el nombre del conjunto no está en lengua turca sino en árabe. *Burj al* significa «las torres de» y Babas es el nombre de un manantial cercano. Sarot vendió pronto 350 viviendas y encontró financiación para acometer las obras hasta el punto de que el proyecto estuvo casi terminado. Entonces, en marzo de 2018, los elevados niveles de deuda de la del conjunto por edificar con 137 unidades.

Hay un extraño superviviente de aquel naufragio: la web de Burj Al Babas sigue disponible tal y como quedó en 2018, con algunas imágenes incluso de los interiores de las viviendas a punto de ser entregadas. Escaleras de caracol, mármoles, jacuzzis, salones con dobles alturas y ventanales en forja... Por desgracia, no hay planos de distribución de las casas publicados, pero sí que hay recreaciones del club social proyectado, el edificio central de la promoción que era un conjunto de pistas de tenis, piscinas, salones sociales y restaurantes... Su inspiración tenía más que ver con Aladdín que con La Bella Durmiente, pero tampoco se podría considerar discreta.

Naci Yörük es el único arquitecto cuyo nombre se ha dado a conocer en relación al proyecto aunque sólo apareciese como consultor. Según se recoge en la investigación académica As if architecture in Türkiye: Reflections on the Burj al Babas project, de Sinem Çnar, el arquitecto dice que la iniciativa de dar esa forma a las casas fue una sugerencia los comerciales que vendían viviendas vacacionales en los países árabes. En cambio, Emin Yerdelen, el dueño de Sarot, dijo que la inspiración de las casas no eran los castillos de Disney sino dos arquitecturas históricas de Estabul: la Torre de Galata que levantaron los genoveses y la Torre de la Doncella, con el aspecto bizantino que se perdió en el incendio de 1509. Para el empresario esa fue la manera de defenderse de las críticas por desarrollar un tipo de arquitectura ajena a la tradición de su país.

Será difícil convencer al mundo de ello. Desde el abandono de las obras, las ruinas de Burj Al Babas han acogido el rodaje de cortometrajes y videoclips, ha sido reproducida en mil reportajes y ha protagonizado el pabellón de Turquía en la última Bienal de Arquitectura de Venecia. Para muchos turcos, sus villas son la imagen de las frustra-

#### El club social, el centro de la urbanización, tenía un aire de lujo oriental, más 'Aladdín' que 'La Bella Durmiente'

#### El promotor dice que sus modelos fueron antiguas arquitecturas bizantinas, no los castillos de Disney

Administración Pública y del sector privado turco se convirtieron en una crisis que aún no está completamente superada. Sarot fue una de las compañías que cayeron cuando sus clientes locales empezaron a dejar impagos y los bancos dejaron de respaldar sus actividades. En ese momento, quedaba una última fase

ciones de su sociedad. La citada *As if architecture in Türkiye* sostiene que los palacetes Disney de Burj Al Babas retratan los sueños aspiracionales de sus conciudadanos y, a la vez, sus complejos ante sus vecinos europeos y árabes. No se conoce qué harán los nuevos inversores con su pesado equipaje.

#### PAPEL VERANO SERIE

#### "HE TENIDO UNA **VIDA INTENSA ENLO BUENO Y** EN LO MALO"

Toreros olvidados (IV). Lucio Sandín fue Príncipe del Toreo y conquistó Sevilla con su fino estilo. Perdió un ojo en la Maestranza en 1983 y cinco años después acabó la carrera de Óptica. La muerte de su compañero Yiyo lo devastó

Por Zabala de la Serna. Fotografía de Botán

ue uno de los Príncipes del Toreo junto a Julián Maestro y José Cubero Yiyo a finales de los 70. Los tres chavales, que pertenecían a la Escuela de Tauromaquia de Madrid, despertaron el fuego de la ilusión entre los aficionados en aquella década gris. Lucio Sandín reunía la finura, la elegancia, una interpretación del toreo más del Sur. Tanto es así que el 29 de mayo de 1983 descerrajó la Puerta del Príncipe. La Maestranza se convirtió en su plaza, y también en el escenario de su drama: el 12 de junio de ese mismo año un novillo de Baltasar Ibán le sacó el globo ocular. Sandín no cree en las casualidades sino en las causalidades, y en 1988 acabó sus estudios de óptica.

Ya había tomado la alternativa el Domingo de Resurrección de 1985 de manos de Curro Romero, un privilegio por todo, siendo de Madrid; a finales de temporada recibe uno de los golpes más duros de su vida: a Yiyo un toro le parte el corazón en Colmenar Viejo. Su historia se labró a golpes: en 1991 un devastador accidente de tráfico en Calatayud lo tuvo 19 meses ingresado. Alejado ya de los ruedos, levantó una cadena de ópticas desde Barcelona, que

#### "Hay toreros soberbios, pero combarse tanto para llevar el toro tan lejos... El toreo no es 'y yo más', sino 'y yo mejor'"

años regresó a Madrid. En Cataluña «estaba muy incómodo tanto a nivel empresarial como personal por todo el tema éste de los independentistas». Pasó 22 años sin saber nada del mundo de los toros, y cuando en 2019 se reenganchó a ver vídeos «no entendía nada»: «Las hechuras del toro, nada que



duración de la faenas, menos. ¡Un aviso, dos avisos! Veía todo como a destajo. Un permanente 'y yo más'. Pero el toreo no es eso, sino 'y yo mejor' ».

P.¿A qué se debieron esas dos décadas lejos de los toros? R. No sé si la palabra es la adecuada, pero por cobardía. Me dolía ir a la plaza, que me reconocieran, saber que ya no me iba a poner nunca más delante del toro

P. ¿Qué recuerdos conserva de los Príncipes del Toreo? R. Todos. Y todos sensacionales. Fue una época preciosa. Compartir cartel con el Yiyo fue un privilegio, un orgullo conocerlo como torero y persona. Y también con Julián Maestro. Vivimos la emoción de la amistad con la rivalidad. P. Yiyo y usted eran las joyas.

R. No lo sé. En el toro como en todas las facetas de la vida todo es subjetivo. Había quienes apostaban por Julián Maestro. Yo tenía mi concepto. Pero mi envidia era el Yiyo. Le veía hacer cosas para mí auténticamente imposibles. Lo mío era lo que me habían inculcado en la Escuela, la prestancia, la torería, la naturalidad, que en la cara del toro no hubiera

> aspavientos, lo que es tremendamente difícil. Ahora hay unos toreros soberbios, pero eso de combarse tanto, ese esfuerzo, ese llevar el toro hasta el final. El toreo es otra cosa para mí. Ponte derechito, mete los riñones, relájate... Si el toro va, no hace falta que lo lleves tan

lejos. Pero esto es absolutamente subjetivo. P. Sus formas calaron en Sevilla.

R. Fue mi gran suerte. Debuté de novillero, di una vuelta al ruedo y me volvieron a repetir al año siguiente, en 1983. Poca gente sabe que el ganadero, José Murube, en el 82 me había visto cortar cuatro orejas y un rabo a una novillada suya en Algemesí. Y al acabar me saludó y me dijo: «Como torees así un toro en Sevilla y lo mates, sales por la Puerta del Príncipe». Dicho y hecho. Y con su ganadería. La acogida fue bestial. Cuando a las dos semanas perdí el ojo, se volcaron como no imagina. Siempre me arroparon.

P. Tomó la alternativa de manos de Curro Romero en la Maestranza.

R. No fuimos capaces de dar una vuelta al ruedo porque la corrida no embistió, pero la experiencia fue inolvidable. A mí Curro me llamaba «compi» porque yo pasaba los inviernos en Sevilla y, después de los tentaderos, era su compañero de dominó. Por supuesto, siempre iba a su juego.

P. Sus vestidos de torear los recuerdo especiales.

R. Los desechaba después de cuatro o cinco puestas. Eso me costó algunas palabras con mi mozo de espadas. Yo le decía que cada vez que sales a la plaza no sabes lo que va a pasar, que puedes morir y que yo quería salir vestido de torero. Era un pastón. Pero prefería gastármelo, porque si me mata un toro, a ver dónde se queda el pastón.

P. ¿Qué proceso oculto hubo entre perder el ojo y estudiar óptica?

R. A veces se acumulan casualidades, pero cuando pasa el tiempo te das cuenta de que son causalidades. Mis padres siempre me apoyaron en el toro con una exigencia ineludible: estudiar una carrera. Me comprometí. Enfoqué los estudios de BUP y COU en ciencias puras porque quería estudiar aviación. Y cuando estaba acabando COU sobrevino el percance el ojo. El sueño de aviación se acabó. Tres personas diferentes, que o se conocían entre ellas, me recomenda-

ron óptica. Que era una carrera por entonces de tres años y compatible con seguir en el toro. No pensaba, además, dedicarme a ella. Y ya

P. Una cadena de 22 ópticas.

R. Cuando dejé Barcelona, disolvimos la sociedad. Ahora soy trabajador por cuenta ajena también en una óptica en Madrid. P. Las complicaciones de la grave cornada de Madrid en 1990 le pasaron factura.

R. Generé una tromboflebitis, y la pierna no funcionaba. Me quitó un año. Volví sin estar al 100 por 100. P. Y entonces sucede el terrible accidente de tráfico.

R. Estuve ingresado en total 19 meses entre las diferentes intervenciones y la rehabilitación. Me destrocé medio cuerpo: el brazo derecho, el fémur, tibia y peroné, la fractura de la segunda y tercera vértebras cervicales, que además se habían girado. El hecho de que no afectara a la médula fue un milagro. Ayudó la muscula-

ción del cuello. Me recomendaron un centro público en Toledo y otro privado en Cabrils. Que fue donde aca-

P. Y ya se quedó en Barcelona.

R. Empecé a hacer prácticas en las ópticas y...

P. Caray, qué vida, Lucio.

R. He tenido una vida intensísima. En lo bueno y en lo malo. Lo malo ha sido muy malo, y lo bueno ha sido sensacional. Hay quien tiene una vida mucho más lineal. Ni muy bueno nada ni muy malo tampoco. Y hay otros a los que nos toca todo. Pero me quedo con lo muy bueno.

P. El golpe de la muerte de Yiyo entra en lo muy malo.

R. Fue tremendo. Estaba en la finca del maestro Diego Puerta. Le llamó Miguel Criado, El Potra. No me lo podía creer porque Yiyo no toreaba ese día. Pero había ido a sustituir a Colmenar Viejo. Cuando me dijo que un toro le había partido el corazón, no daba crédito. Me vine abajo. Esto era un viernes y el domingo yo toreaba en Barcelona. No paraba de llorar en el callejón cuando anunciaron por megafonía que estrenaban el pasodoble de Yiyo que había compuesto Elvira Checa. Curro Durán me miró compadeciéndose. No estaba para torear, quería irme al hotel. Pero cuando salió el toro me transfiguré. Y pensé: «Yiyo, todo lo que pase hoy va a ser por ti». Formé un lío extraordinario.

Lucio Sandín en Las Ventas el 25 de septiembre del 83 aún como novillero.

también fue su plaza. Hace cinco ver; el motor del toro, tampoco; la EL MUNDO. Jueves, 1 de agosto 2024

# COMUNICACIÓN



Sede de Unidad Editorial, el grupo de prensa escrita en España propiedad de RCS MediaGroup.

# RCS MediaGroup, matriz de Unidad Editorial, alcanza un ebitda de 77,7 millones en el primer semestre

El Grupo ha presentado sus resultados de los seis primeros meses del año, en los que ha registrado un beneficio neto de 33,9 millones y unos ingresos de 434,1 millones. Consolida la fortaleza de sus marcas con 1,1 millones de suscripciones digitales

# **EL MUNDO**

RCS MediaGroup, sociedad matriz de Unidad Editorial, ha registrado en el primer semestre del año un ebitda de 77,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,2% respecto al mismo periodo del año anterior, en el que el Grupo de comunicación obtuvo 70,5 millones. Asimismo, ha registrado un beneficio neto de 33,9 millones y unos ingresos consolidados de 434,1 millones, una cifra que en el segundo trimestre del año registró un incremento del 2%, de acuerdo a los datos presentados por el Consejo de Administración.

El primer semestre de 2024 ha estado marcado por los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, los cuales han provocado y lo siguen haciendo un gran impacto en la economía y el comercio, lo que ha desembocado en una situación de incertidumbre general significativa. Pese a este convulso contexto social e internacional, el Grupo editor de importantes cabeceras como EL MUNDO, *Marca, Expansión* o Corriere della Sera en Italia, ha mejorado de forma destacada sus resultados.

En este incremento, el Grupo ha contado con los buenos resultados de Unidad Editorial, gracias a los cuales ha superado la cifra de 1,1 millones de suscripciones digitales en el primer semestre del año, lo que avala el respaldo de los lectores al periodismo riguroso y de calidad, la fortaleza y el valor de las cabeceras de RCS MediaGroup a nivel global y una exitosa estrategia de acceso a la información.

En este contexto, destaca notablemente la contribución del grupo español a los resultados económicos de su matriz italiana, pues el grupo líder de la prensa española, según la última oleada del Estudio General de Medios (EGM), alcanzó un ebitda de 17,1 millones de euros hasta junio. Esta cifra supera el dato del primer semestre del año anterior, cuando se contabilizaron un total de 16 millones.

En la misma línea, Unidad Editorial consolidó su crecimiento online y superó en los seis primeros meses del año los 252.000 suscripciones digitales. EL MUNDO contabilizó un total de 148.000 hasta junio, mientras que *Expansión* registró 96.000, unas cifras a las que se suman las 8.000 suscripciones a otras pu-

blicaciones de la compañía en el quiosco digital Orbyt.

El EGM confirmó la posición de liderazgo de Unidad Editorial en la información diaria española, alcanzando los 1.569.000 lectores diarios en total gracias a EL MUNDO, el periódico que más crece en España con 500.000 lectores diarios; *Marca*, el diario líder de la prensa deportiva; y *Expansión*, el periódico que domina sin fisuras el sector de la prensa salmón con 113.000 lectores diarios. Por su parte, la revista *Telva* suma 479.000 lectores.

En el terreno de la difusión, los tres rotativos consolidan su posición en quioscos y puntos de venta durante el primer semestre del año, según OJD, gracias a importantes iniciativas como la nueva versión de *La Lec*-

tura o la renovación de la edición impresa de Marca. Además, el pasado mes de marzo Expansión lanzó una nueva serie de entrevistas en vídeo a actores clave del emprendimiento español con gran acogida por parte de los lectores. Lo mismo que la reforzada oferta de fin de semana incorporada a EL MUNDO desde el mes de abril, gracias a la cual los lectores pueden adquirir la revista ¡Hola!, la más prestigiosa de la crónica social a nivel global, con la edición dominical del periódico.

# EL MUNDO tiene medio millón de lectores diarios, según el EGM

# Suma además un total de 148.000 suscripciones digitales

Pero no sólo eso. El periódico sigue manteniendo su cita semanal con *Actualidad Económica*, la revista de referencia de información financiera, y *Crónica*, su suplemento de grandes reportajes de actualidad. También desde abril la revista *Papel* cuenta con un nuevo rediseño con más reportajes en profundidad y temas aún más variados, gracias a la incorporación de contenidos de *Yo Dona* y Viajes. Los sábados, por su parte, LOC sigue ofreciendo toda la información del corazón y sociedad.

Paralelamente, Unidad Editorial ha establecido importantes acuerdos con Canela Media y Warner Bros Discovery para comercializar publicidad de sus títulos en EEUU y Latinoamérica, respectivamente. Y, por supuesto, el continuo trabajo junto a organización de grandes eventos, como la participación de EL MUNDO y La Lectura en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid; el Foro Internacional de EL MUNDO Europa, un año decisivo, que inaugura una serie de iniciativas encaminadas a celebrar el 35 aniversario de la cabecera; el inicio del ciclo de encuentros España está de moda organizado por Telva; el Foro Internacional Expansión o El tiempo de las mujeres, de la mano de Yo Dona, y cuya segunda edición fue un éxito.

Unas iniciativas que también han visto su reflejo en el ámbito de la actividad *online*: EL MUNDO ha registrado un total de 39,1 millones de navegadores mensuales; Marca, 82,2 millones; *Expansión*, 9,1 millones, y *Telva*, 6,8 millones, según datos de Google Analytics.

La apuesta de Unidad Editorial por las nuevas narrativas y por los jóvenes es la base de su liderazgo en redes sociales. De acuerdo a fuentes internas, EL MUNDO cuenta con un total de 11,1 millones de seguidores; *Marca*, 19,4 millones; *Telva*, 2,5 millones, teniendo en cuenta Facebook, Instagram, Xy TikTok; y Expansión, 1,5 millones, considerando Facebook, Instagram, X, TikTok y LinkedIn.

# L TIEMPO

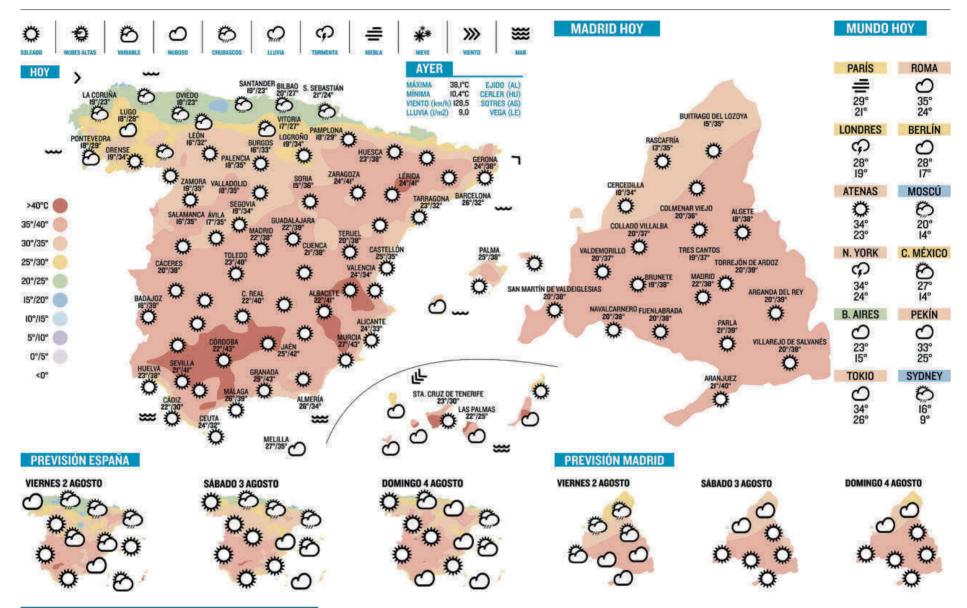

# SORTEOS

# **BONOLOTO**

Combinación ganadora del miércoles:

# 3-5-24-29-44-48 (C7, RI)

| Categoría | Acertantes | Euros    |
|-----------|------------|----------|
| 6         | 0          | BOTE     |
| 5 + C     | 0          | 0,00     |
| 5         | 99         | 2.518,88 |
| 4         | 5.249      | 23,75    |
| 3         | 98.246     | 4,00     |
| Reintegro | 549.118    | 0,50     |

Combinación ganadora del martes:

# 4-20-25-26-28-29 (C 13, R 4)

| Categoría | Acertantes | Euros     |
|-----------|------------|-----------|
| 6         | 0          | 0         |
| 5 + C     | 2          | 76.821,81 |
| 5         | 113        | 679,84    |
| 4         | 5.057      | 22,79     |
| 3         | 85.196     | 4,00      |
| Reintegro | 491.329    | 0,50      |

# 6-7-21-30-38-47 (C 2, R I)

| Acertantes | Euros                           |
|------------|---------------------------------|
| 0          | 0                               |
| 1          | 133.320,04                      |
| 84         | 793,57                          |
| 3.792      | 26,37                           |
| 73.433     | 4,00                            |
| 424.512    | 0,50                            |
|            | 0<br>I<br>84<br>3.792<br>73.433 |

# **CUPÓN DE LA ONCE**

# 20158

La Paga: 005

El premio de este sorteo es de 35.000 euros a las cinco cifras del cupón y 500.000 euros al número más la serie. 250 euros a las cuatro primeras cifras o cuatro últimas: 25 euros a las tres primeras o tres últimas y 6 euros a las dos primeras o dos últimas. Reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

# TRIPLEX DE LA ONCE

542 - 314 - 007 - 399 - 708

# SUPER ONCE:

Combinación ganadora del miércoles:

I° Sorteo: 04-06-09-12-21-23-29-33-36-37-39-51-54-57-59-61-68-71-74-80 2º Sorteo: 02-06-12-23-34-38-39-44-47-48-55-56-60-62-64-65-66-74-82-84 3º Sorteo: 02-03-10-11-22-29-31-39-42-48-51-54-56-60-68-71-77-78-79-82

4º Sorteo: 09-13-14-21-28-30-35-41-43-48-66-67-70-73-74-80-81-83-84-85 5º Sorteo: 05-06-16-34-37-46-48-49-54-57-59-61-64-66-71-76-78-80-84-85

# Combinación ganadora del lunes:

Combinación ganadora del lunes

# 12-20-22-27-36-42 (C.19. R.O.)

**LOTERÍA PRIMITIVA** 

| Aciertos | Acertantes | Euros      |  |
|----------|------------|------------|--|
| 6 + R    | 0          | 0          |  |
| 6        | 1          | 865.616.89 |  |
| 5 + C    | 1          | 140.370,31 |  |
| 5        | 117        | 2.199.53   |  |
| 4        | 6.890      | 54,33      |  |
| 3        | 129.043    | 8.00       |  |

Jóker: 2645028

# SUSCRÍBETE A TODO EL MUNDO Todo por solo €/mes Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

# CRUCIGRAMA

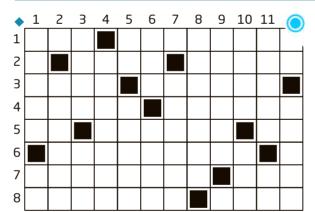

# PASATIEMPOSWER.COM

HORIZONTALES.- 1. ...dog, salchicha en pan. Mujer que sufre pequeñas pero frecuentes molestias provocadas por una enfermedad o por la edad. 2. Sentido que permite escuchar los sonidos. Dioses del hogar. 3. Corresponde al nombre español Juan. Asociación de dos o más cristales gemelos, orientados simétricamente respecto a un eje o un plano, en plural. 4. Obstinada e irreducible. Se expresa por la unidad seguida de doce ceros. 5. Terminación de la tercera conjugación verbal. Gracia que es infundida en el alma por Dios. Al revés, símbolo químico del osmio. 6. Que necesitan algo con intensidad. 7. Formada racimo. La compañera de Adán. 8. Cosa que despide olor. Moneda china que se usaba en Filipinas. VERTICALES.- I. El otro país que comparte isla con la República Dominicana. Interjección que repetida se usa para arrullar a los niños. 2. Letra mayúscula. 3. Remolcar una nave. Susurro, rumor. 4. Hacer hincapié en algo. 5. Asistente de dirección. Dio movimiento, calor y vida. 6. Tipo de puerto serie de algunos ordenadores. Que carecen de belleza y hermo-

sura. 7. Hay en gran número o en gran cantidad. 8. Persona que juega al alza de valores cotizables. 9. Terreno llano y cubierto de cantos rodados. 10. Que se manifiesta mediante la palabra hablada. Mar inglés. II. En plural, cerebro, cabeza. Revisa, acecha, atiende. I2. Persona sobresaliente. Nombre de la planta cuyo fruto en baya es el higo chumbo.

Tael. VERTICALES.- I. Hairi. Ro. 2. O. Versal. 3. Toar. Eco. 4. Incidir. 5. Ad. Animó. 6. Com. Feas. 7. H. Abunda. 8. Alcista. 9. Callao. T. 10. Oral. Sea. II. Sesos. Ve. IZ. SOUNCIONES: HORIZONTALES.- I. Hot. Achacosa. Z. A. Oido. Lares. 3. Iván. Maclas. 4. Terca. Billón. 5. Ir. Infusa. So. 6. Sedientos. P. 7. Racimada. Eva. 8. Olorosa.

# HORÓSCOPO

<u> دوء</u> a C

# **ARIES**

(21 marzo - 20 abril) La confianza en tus habilidades te permitirá alcanzar nuevos logros. Tienes el poder de crear la realidad que deseas y que más te conviene.



# **TAURO**

(21 abril - 20 mayo) Estarás algo cansado y pesimista debi-do a la carga que llevas tú solo, por lo que sentirás un notable desequilibrio físico y emocional.



que dice tu pareia.

# **GÉMINIS**

(21 mayo - 21 junio) El amor y la compasión son la llave que ite abrirte camino hacia el éxito, tan solo tienes que escuchar más lo



# CÁNCER

(22 junio - 22 julio)

Has tenido últimamente una serie de cambios en tu vida que han perjudicado tu estado emocional y, por ello, ahora debes de pensar en ti mismo



# LE0

(23 julio - 22 agosto) No tengas miedo de hacer ruido y llamar la atención durante el día, pero también sé modesto y humilde en aque-



# VIRGO

(23 agosto - 21 septiembre) Si en el día de hoy te apetece pasar la jornada rodeado de naturaleza, hazlo tal cual sin pensar porque es lo que más te conviene



# LIBRA

(22 septiembre - 22 octubre) Empiezas una nueva etapa, la cual te brinda nuevas responsabilidades que berás asumir con una actitud muy positiva v con naturalidad.



ESCORPIO (32 antibre (23 octubre - 21 novie La flexibilidad será clave para adaptarte a las nuevas situaciones. No tengas miedo de cambiar y no per-mitas que la rigidez te haga perder



# SAGITARIO

(22 noviembre - 22 diciembre) No esquives los momentos de tristeza y ncolía que a veces sientes, pues es una emoción necesaria e importante que debemos sentir.

PASATIEMPOSWEB.COM

CAPRICORNIO

(23 diciembre - 21 enero)
Asegúrate de mostrar bondad y generosidad para que otros puedan florecer a tu alrededor. Tu pasión y entusiasmo pueden inspirar a los demás.



# **ACUARIO**

(22 enero - 21 febrero) ibilidad será la clave principal para llevar a cabo un buen trabajo durante esta jornada porque te ayudará a empatizar con tus compañeros.



(22 febrero - 20 marzo)
La perfección es una ilusión, tienes que asegurarte de no perder tiempo ¡ sando en lo imperfecto y enfocarte en mejorar cada día.

# **TELEVISIÓN**

### GENERALISTAS

7 20 Paris 2024 Otros París 2024. Atletismo. París 2024. Atletismo. 9.20 11 15 Paris 2024 Romo

11.55 París 2024. Golf. 12.05 París 2024. Waterpolo

(M). «España-Serbia». 13.30 París 2024. Otros. 15 00 Telediario I

Informativo territorial.

15.55 El tiempo. 16.00 París 2024. Otros. 18.15 París 2024. Gimnasia

20.30 París 2024. Natación. Telediario 2.

21.30 París en juegos. 22.05 4 estrellas. «Una vida

predecible». 22.55 Nuestro cine. «42 segundos». **0.40** Cine

Cine. «100 metros». 2.20 Cartelera.

### Antena 3

8.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 13.45 La ruleta de la suerte.

Antena 3 Noticias I. 15.30 Deportes.

15.35 El tiempo. 15.45 Sueños de libertad. 17.00 Pecado original. 18.00 YAS Verano.

20.00 Pasapalabra. 21.00 Antena 3 Noticias 2 Deportes. 21.35 El tiempo.

21.45 El hormiguero 3.0. 22.45 ¡Buenos días, mamá! 1.15 Los artistas: primeros

trazo **3.00** The Game Show. 3.45 Jokerbet: ¡damos

juego! 4.30 La tienda de Galería del Coleccionista

### Telecinco

8.55 La mirada crítica. **10.30** Vamos a ver. 15.00 Informativos Telecinco, Presentado por geles Blanco.

15.35 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Lucía

Taboada. 15.40 El tiempo 15.45 El diario de Jorge. 17.30 TardeAR. 20.00 Reacción en cadena.

21.00 Informativos
Telecinco. Presentado por Carlos Franganillo. 21.35 ElDesmarque Te-

21.45 El tiempo. 22.00 Supervivientes All Stars. El debate final. Casino Gran Madrid

Online Show. 2.20 ¡Toma salami!

# VEO DMax

Dinero en el trastero. 9.20 10.28 Aventura en pelotas: solos. «Gary de la jungla».
11.18 Aventura en pelotas.

15.06 Expedición al pasado 15.57 La fiebre del oro:

aguas bravas. 17.47 Cazadores de Zafiros. Incluve «La necesidad es madre de...» y «El final del

19.38 Chapa y pintura. In-cluye «Ha llegado el futuro» y «El cliente secreto». 21.30 ¿Cómo lo hacen? Emisión de dos episodios. 22.30 Extraterrestres.

Ellos están entre nosotros Incluye «Encuentros en la carretera» y «¿Seres de otros

UFO Witness. 2.11 Los misterios del Nilo.

# Movistar Plus+

Que ardan todos. 9 32 Bojan, más allá de la

10 30 Informe+

12.54 Soccer Champions
Tour. «Milán-Real Madrid».
14.54 Leo talks.

15.22 Illustres ignorantes 15.55 Cine. «¡Vaya vacallustres ignorantes.

17.23 Cine. «Notting Hill». 19.23 Hierro. 21.05 El tatuador de

Auschwitz. 22.00 Joan Baez: I Am a

Noise. 23.50 Leo talks. 0.17 Bosé Renacido. Incluye «El Heredero», «Mi libertad», «Bandido» v «Mi

refugio». 4.15 Cine. «Días sin

# <u>AUT</u>ONÓMICAS

# 8.30 Buenos días, Madrid.

11 20 120 minutes 14.00 Telenoticias.

14.55 Deportes.

El tiempo. 15.30 Cine de sobremesa.

«Solamente se vive una vez». EEUU. 1996. 92 min. Director: Jim Wilson. 17.05 Cine. «Satán nunca duerme». EEUU. 1962. Direc-

tor: Leo McCarey.

19.10 Madrid directo.

20.30 Telenoticias.

21.15 Deportes. 21.30 El tiempo.

21.35 Juntos

22.50 Juntos por... «Cantando al verano». 23.55 Atrápame si puedes

Celebrity.

1.25 Enamorados de Madrid

11 15 El convidat 12.55 Atrapa'm si pots.

14.00 Telenotícies co-

marques. 14.30 Telenotícies migdia. 15.45 El doctor Martin. «Eixuga't les llàgrimes» y

«Nascut amb una escopeta». 17.15 Hotel Voramar. «L'elecció d'Amanda» y «La

gran festa».

19.00 Atrapa'm si pots.

20.00 Tens un minut? 21.00 Telenotícies vespre.

22.05 Love cost. «Laia: Mala sort en l'amor».
23.05 Èpic nails. «Jo soc les

meves ungles». 23.45 Nudes. «Sofia (I)»,

«Sofia (II)» v «Sofia (III)».

# La 2

10.25 Arqueomanía. 10.55 París 2024. Natación.

12.30 Las rutas D'Ambrosio. 13.25 Mañanas de cine. «En el límite del desierto». EEUU. 1956. 77 min. Director: John

14.35 Verano azul. 15.45 Saber y ganar. 16.30 Grandes documen-

«México indómito». 17.15 La 2 express. 17.25 París 2024. Hockey

19.10 El Paraíso de las

**20.30** Diario de un nómada.

Carreteras extremas

21.30 Cifras y letras. 22.00 ¡Cómo nos reín ¿Cómo nos reímos! 23.55 LateXou con Marc

Giró. **1.05** Hacia la circularidad.

¡Toma salami! Especial Callejeros

14.55 ElDesmarque Cuatro.

Tiempo al tiempo. 20.00 Noticias Cuatro.

21.05 First Dates

21.45 First Dates.
22.50 Callejeros. «Camping

# Cuatro

7.00 Love Shopping TV Cuatro.

viaieros. «Animales viaieros» 8.45 Callejeros viajeros. 10.25 Viajeros Cuatro. «Las

11.30 En boca de todos. 14.00 Noticias Cuatro.

**15.10** El tiempo. 15.30 Todo es mentira.

20.45 ElDesmarque Cuatro.

0.10 Especial Callejeros. «A bordo»

# La Sexta

Ventaprime. ¿Quién vive ahí? Aruser@s fresh. 7.15 9 00 Al rojo vivo.

14.30 La Sexta noticias la 15.15 Jugones.

15.30 La Sexta meteo Zapeando. 17.15 Más vale tarde.

20.00 La Sexta noticias 2ª 21.00 Especial La Sexta

noticias. 21.20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes. 21.30 El intermedio Sum-

22.30 El taquillazo. «Harry el sucio». EEUU. 1971. 102 min. Director: Don Siegel. 0.55 Cine. «Tornado mag-

# TRECE

8.00 La tienda de Galería del Coleccionista. 11.00 Santa misa. Palabra

de vida.

11.40 Adoración eucarística.

12.00 Ángelus. 12.05 Ecclesia al día. 12.20 Don Matteo, «Investigación encubierta» y «El

forastero». 14.30 Trece noticias I4:30. 14.45 Sesión doble. «Lord

17.45 Western. «Los venga

19.50 Cine. «El tesoro del lago de la plata». Alemar 1962. III min. Director: Harald Rainl 22.00 El cascabel. 0.30 Cine. «Grita

au». Teletienda.

2.15

### TEN

6.45 Mujeres ricas de Cheshire.

8 55 Killer Emisión de tres episodios.

11.50 Caso cerrado. 20.50 La casa de mis sue-

Emisión de dos episodios. **22.45** Venganza: millonarios

asesinos. Emisión de cuatro European Poker Tour.

2.50 La tienda de Galería 3.50 Venganza: millonarios

Killer. Emisión de dos 6.00 Mujeres ricas de

Cheshire.

ETB 2 Vascos por el mundo.

Boulevard. 7.00 9.55 Monk. 11.25 Vascos por el mundo.

11.30 Juego de cartas. Atrápame si puedes.

14.58 Teleberri. 15 35 Teleberri kirolak

**15.55** Eguraldia. 16.20 Esto no es normal

17.30 Quédate. 20.05 A bocados verano. «Ensaladilla de chatka en paloma+Merluza Orly con alioli de lima»

21.00 Teleberri 21.35 Teleberri kirolak

22.00 Eguraldia. **22.20** La calle sin gobierno. 23.15 Los 7 pecados capi-

tales, «Avaricia». 0.25 Cine 2. «Grace de

# 0.20 Memento mori.

# PARA NO PERDERSE

### 22.45 / Antena 3 Estreno de '¡Buenos días mamá!

Antena 3 estrena iBuenos días, mamá!, la ficción italiana que se ha convertido en un auténtico éxito, no solo en Italia, sino también a nivel mundial. Protagonizada por Raoul Bova y Maria Chiara Giannetta, narra la vida del matrimonio Borghi y de sus cuatro

hijos. La trama se desarrolla a lo largo de varios años;



Escena de la serie.

desde 1995 hasta la actualidad, en 2013. Anna entra en coma tras un accidente y a pesar de su delicado estado, la familia decide que to-

dos sus cuidados sean en la casa familiar. Desde su cama y con un inmenso amor por parte de todos los miembros, Anna articulará la vida de los Borghi.

Pero un día llegará a la casa Ágata, una enfermera que viene para cuidarla y que llega huyendo de su pasado y también con el objetivo de descubrir la verdad sobre su madre, amiga de Anna y desaparecida hace años

### 22.00 / Telecinco 'Supervivientes All Stars. El dehate final

Tras su más de un mes en Honduras en la edición más extrema hasta la fecha de Supervivientes, los participantes de Supervivientes All Stars volverán a verse en el debate final, donde ajustarán todas las cuentas pendientes. Conducido por Sandra Barneda, el plató de Su-



la ganadora Marta Peñate, que tendrá que arreglar sus cuentas era su gran amiga, Sofía Suescun.

Sandra Barneda.

pendientes con la que

# A PUNT

12.35 GR7. 13.15 Animalades, un món bestial. «Llaços familiars».

13.50 La via verda. 14.00 À Punt Notícies.

Migdia. **15.10** La cuina de Morera. 15.30 Atrapa'm si pots. 16.40 La Señora.

18.00 Inspectora Marleau. 19.40 Hotel Voramar. 20.35 Vigilants de la platia.

«Dones policies». 21.00 À Punt Notícies. Nit. 21.50 A la saca.

22.40 ¡Qué comemos! «Comer es salud». 23.30 Generación porno

«Porno a 2 clicks». **0.40** La Palma. Borrados del mapa.

1.35 À Punt Notícies. Nit.

2.15 Atrapa'm si pots.

Canal Sur 9.15 Los repobladores. 10.15 Hoy en día.

11.50 A toda costa 13.25 Tierra de sal Tierra de sabores. 14.30 Canal Sur noticias I.

Presentado por Juan Carlos Roldán v Victoria Romero. 15.25 La tarde. Aquí y ahora. 18.00 Andalucía directo.

Presentado por Modesto Barragán y Paz Santana. 19.50 Cómetelo. «Tradicional sopa de tomate con huevo frito». Presentado por

Enrique Sánchez. 20.30 Canal Sur noticias 2 Presentado por Miguel Ángel Sánchez. 21.40 Atrápame si puedes. Presentado por Manolo Sar-

22.50 Cine. «Hércules».

IB3 TELEVISIÓN 6.55 Píndoles Cuina amb

Santi Taura.
7.00 Cinc dies. 8.00 Tothom en forma

8.25 Hotel Voramar. «Els nous convidats» 9.15 Illencs pel món.

10.05 Al dia. 11.58 Ara anam. 13.58 IB3 Notícies migdia.

15.15 El temps migdia.15.30 Cuina amb Santi

Taura. «Crema primavera».

16.00 Agafa'm si pots!

17.00 Cinc dies.

20.30 IB3 Notícies vespre.

21.30 El temps vespre. 21.40 Jo en sé + que tu. 22.25 Uep! Com anam?

2.40 El temps vespre. 2.50 Jo en sé + que tu.

Agafa'm si pots!

### pervivientes recibirá a sulte la programación com pleta de 127 canales en ww.elmundo.es/televisio

# **SUDOKU**

### FÁCIL 01-08-2024 3 | 2 5 1 6 9 2 8 9 5 8 7 2 6 3 8 4 5 8 6 9 2 1 8 4 2 9 6 8 9 7 3 1

# DIFÍCII 01-08-2024

| DIF | CIC U | T-00- | 2024 | <u> </u> |   |   |   |   |                        |
|-----|-------|-------|------|----------|---|---|---|---|------------------------|
|     | 9     | Ш     |      |          | 4 |   | 7 |   |                        |
|     | 8     | 1     |      |          |   | 4 |   |   |                        |
|     |       |       |      | 9        |   | 2 |   |   |                        |
|     |       |       |      |          |   |   | 2 |   | moo                    |
|     | 3     |       |      |          | 5 | 8 |   |   | sweb.                  |
| 4   |       | 6     |      | $\infty$ | 3 | 1 |   |   | www.pasatiemposweb.com |
|     |       |       |      | 5        |   |   | 1 |   | w.pasa                 |
| 5   | 2     |       |      | 4        |   |   |   |   |                        |
|     |       | 8     |      |          |   | 3 |   | 5 | © 2024                 |

# CÓMO SE IUEGA AL SUDOKU Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas

(dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado SOLUCIÓN FÁCIL 31-07-2024 **SOLUCIÓN DIFÍCIL 31-07-2024** 9 6 7 4 3 5 8 2 1

| 1 | / | 8 | 2 | 9 | 4 | 5 | Ь | 3 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 |
|   | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 |
|   | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| ı | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 9 | 8 | 2 |
| ı | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 |
|   | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 2 | 9 |
| ı | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 |
|   | 9 | 7 | m | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 |

# 4 8 1 6 2 9 5 3 7 2 5 3 8 1 7 9 4 6

# 5 9 4 2 6 3 1 7 8 7 1 2 9 5 8 4 6 3 6 3 8 1 7 4 2 5 9 8 4 6 3 9 2 7 1 5

1 7 9 5 4 6 3 8 2

3 2 5 7 8 1 6 9 4

**EL**MUNDO

Este periódico se imprime diariamente en papel reciclado y procedente de bosques sostenibles.

mprime: Bermont Impresión, vda. Portugal, 4 CTC Coslada, 8821 Coslada (Madrid). ep. Legal: M-36233-1989



MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. Madrid. Tel.: 91 443 50 00. © Unidad Editorial Información General, Madrid 2024. Todos los derechos

reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en partereproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada

a través de ningún soporte o mecanismo, ni modificada o almacenada sin la previa autorización escrita de la sociedad editora. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, queda expresamente probibida la reproducción de los contenidos de esta publicación con fines comerciales a través de recopilaciones de artículos periodísticos



BERNARDO DÍAZ

# EN CAMISA DE ONCE VARAS

QUIÉN. Azote de los platós del corazón, vividor competitivo, forma parte del núcleo que convirtió a Sálvame' en una máquina engrasadísima de éxito, revolucionando la forma de hacer televisión. QUÉ. Mediaset se los cargó y ahora busca «venganza». ¿Qué vendrá después? Veremos, que ahora está enamorado.

# **KIKO MATAMOROS**

**COLABORADOR TELEVISIVO** 

# «Leímos nuestra esquela en EL MUNDO, EL MUNDO, EL MUNDO,



Respuesta. – Tengo mucho menos tiempo libre, *Ni que fuéramos Shhh* [programa *heredero* de *Sálvame*] me come todo el día. En cualquier caso, estoy en este proyecto por solidaridad y por venganza. Se nos ha maltratado y se nos ha echado de un sitio que ayudamos a crear. Y les hemos dado mucho más de lo que ellos nos han devuelto. Y sobre todo me refiero a las formas. Ahora mismo somos

qué dedicas el tiempo libre?

un poco muertos vivientes. Joder, nosotros leímos nuestra esquela [televisiva] en EL MUNDO, siempre pienso eso, su puta madre. ¡Qué sensación! Fue como decir: «Oiga, usted está muerto y no se ha enterado». Eso nos marcó. La forma en que dejamos de estar nos pareció indecente.

P.—Jesús Quintero te respondió de la mejor manera que he escuchado en mi vida. Le decías que eras un poco suicida y que te gustaba la vida. Y te preguntó: «¿Si te consideras un suicida, qué tienes contra la vida?» R.– Al revés, el suicida ama la vida, tanto que cuando no la soporta se quita de en medio porque espera cosas de la vida que le niegan. Y lo que no quiere soportar es que una amante le haya pegado la patada.

P.–¿Y eso en qué situación te deja? R.– Pues en que a veces tienes fases de tu vida con un alto grado de autodestrucción y no te importan nada las precauciones. Ahora estoy en una fase cojonuda, estoy enamorado...

P.- Fuiste de los primeros en hablar 2)/11 (e de las drogas en TV. ¿Necesitabas contarlo, ibas tan desfasado que lo contabas o había un motivo comercial? R.-Alfinal hay un rumor que te acompaña. Todos nos conocemos. Llega un momento en el que ya poco importa, qué me importa a mí lo que piense el que vive ahí enfrente. No quiero entrar en un debate, que luego todo el mundo se lleva las manos a la cabeza y dice: «Ay, apología de la droga». ¡Pero si realmente la cocaína es de lo menos perjudicial que existe comparativamente con el tabaco o con el alcohol! ¿Cuántos se mueren por alcoholismo en España al año?¡Yo defiendo el derecho de cada uno a matarse como le salga de los cojones! Pero tienes que estar informado. Y para eso está el Estado, para decirte: «Mira, esto es lo que hay, y si tú vas por aquí te puede pasar esto». Pero si pongo en riesgo mi salud, es mi salud, no la tuya. ¿Pero tú qué cojones eres? Lo que pasa es que tienen imbuido el espíritu de los curas judeocristiano...

P.- Tú fuiste a un colegio de curas.

R.-Sí, claro, como todos.

P.-¿El relato que publicaste sobre los abusos es autobiográfico?

R.-Sí, y lloré mucho.

P.-¿Lo contabas en casa?

R.-Ni de puta coña. Entre otras cosas porque cuando lo conté por primera vez no se lo creían. Mi madre decía: «Hijo, deja de decir barbaridades. Con lo bueno que era el padre no sé quién». Con mi padre tampoco tenía confianza para decirle nada. La autoridad, y más en esa época, es una línea muy difícil de gestionar. Había una especie de temor reverencial. Y tú pensabas que no te daban espacio para llegar a ese nivel de confianza. No había debate y por lo tanto no había transmisión de nada. Eso es lo que teníamos metido en la cabeza y nadie se salía del esquema.

R.—¿Qué salvas de aquella época?
R.—Fundamentalmente, la inocencia.
No dejar de ser inocente. Pero siempre esperas cosas y a veces sin ningún fundamento. Es un poco la esencia de la vida, cuando ya no esperas nada... La capacidad de ir descubrien-

¡Yo defiendo el derecho de cada uno a matarse como le salga de los cojones!

La cocaína es de lo menos perjudicial si lo comparas con el alochol do cosas. Ahora ya tengo cumplida la curiosidad en el 90% de los casos.

P.- ¿Por los excesos?

R.- Los excesos forman parte de mi manera de entender la vida, que es una contestación a la forma de imponerme la vida. La vida me ha dicho: «Tú tienes que ser así». Y le he dicho: «Una polla, voy a hacer lo contrario». Y cuando digo la vida digo quien ordenaba mi vida, que no es solo mi padre, ni es solo el señor del colegio. Y tú puedes tener dos posibilidades: rebelarte de forma inocente y básica o aceptary ser sumiso. Lo que intentas es escapar de todo eso y vivir las experiencias que primero se te presentan. Yo en Ibiza en el año 74 era híper feliz. Ahora cuando voy me da asco. P.-¿Qué ha cambiado?

R.— Antes era un paraíso. Hubo un punto donde podías ejercer la libertad o entendías que la ejercías. Estaban las discotecas más bonitas del mundo y estabas en el reservado con gente guapa, con Frank Zappa y con Liza Minnelli y con su puta madre. Yo era modelo y a la gente guapa nos abrían las puertas de todos lados para que estuvieran contentos los que estaban allí también, que miraban, y teníamos alguna posibilidad de...

P.- ¡Eras un hombre objeto!

R.-Naaa. Éramos gente que le dábamos color a la cosa. Me acuerdo de una señora oronda que estaba dirigiendo quién entraba en Les bains douches de París y cuando yo llegaba allí era como si fuera el hijo de Alain Delon, y al resto los echaban. Era divertido. Y dentro te querían.

P.- Me sé algo de una historia con la mafia rusa. Cuéntanosla, por favor... R .- Me fui a Kiev a gestionar un cobro para un amigo que lo habían estafado. Yo tenía a su vez otro amigo que había trabajado para el KGB y que había sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, del PC... Llegamos y nos recibe el presidente de la cooperativa de su puta madre, el representante de los sindicatos en el parlamento, el alcalde de Kiev, el presidente de un holding empresarial... Nos trataron a cuerpo de rey, pero cuando digo a cuerpo de rey es a cuerpo de rey de verdad. Las comidas empezaban a lo mejor alas 14 y acababas alas 17. Después brindis, vodka como el que bebe aquí agua... «Los amigos españoles...», decían seguido. Vi cosas de lo más decadente. Estábamos en la casa del presidente del holding este, con azulejos dorados en las paredes, una mesa de postres enorme, derritiéndose las tartas heladas... Era surrealista. Al acabarse la comida, decían: «Ahora los hombres a la zona de aguas». Las mujeres se quedaban con los niños y los hombres bajábamos a una piscina cubierta, al jacuzzi, baño turco, sauna... y de repente empiezan a entrar putas, las debían de traer en un microbús, en furgonetas, tías espectaculares. No me lo creía.

P.-¿Os devolvieron el dinero?

R.—Sí, sí, sí... Tardaron. Pero yo les di una tarjeta y a los 15 días estaba todo solucionado. Y cuando los que me ayudaron vinieron a Madrid, me los llevé a los toros y luego a Lucio. ¡¿Qué iba a hacer?! *Typical*. Luego, las putas en Angelo.





WATERPOLO. España logró ante Grecia (10-8) su tercera victoria y se

clasificó para cuartos. Elena Ruiz, en la imagen, fue una de las mejores

# La mariposa desata el maremoto

**NATACIÓN.** Marchand emerge en el último 50 de la prueba como un coloso, supera a Milak y gana el oro / Repite en 200 braza

Cuando Léon Marchand emergió del agua en el último 50 de la mariposa, la futurista Defénse creyó ser presa de un maremoto. Era como la mariposa de la teoría del caos, cuyo aleteo puede provocar un movimiento sísmico, pero en carne y hueso. La fuerza de ese aleteo es la fuerza

del oro que viene para encontrarse en el podio con el oro que resiste. Un cruce de caminos en la victoria entre miembros de dos generaciones a los que separan cinco años, pero es que un año de un campeón olímpico son cinco en un mortal. Marchand, de 22, es el oro que viene; Katie Ledecky, de 27, es el oro que resiste.

Los desafíos que se habían impuesto para estos Juegos tienen similitudes, al afrontar cada uno de ellos cuatro pruebas. Marchand, los 200 y 400 estilos, los 200 mariposa y los 200 braza. Por ahora ha nadado los tres últimos con el pleno: tres oros. Ledecky, los 400, 800 y 1.500 libre, y el relevo de 4x200 libre. Después de afrontar las dos primeras, suma un oro y un bronce. Podría decirse, pues, que se trata de un desafío incompleto para la estadounidense, pero sería injusto con una nadadora de época. La que viene es de Marchand, más rápido ya que Michael Phelps. La que vivimos pertenece también, al menos en el fondo, todavía a Ledecky. París los venera. Los Ángeles los espera.

El reto de Marchand no era únicamente el de nadar pruebas que parecen antagónicas, como los 200 mariposa y los 200 braza, sino hacerlo con apenas dos horas de diferencia, después de haber afrontado las semifi-



ORFEO SUÁREZ

nales, por la mañana, con menos margen. La mariposa muestra su extraordinaria velocidad. La braza, el mejor nado subacuático, gracias a su cuerpo longilíneo, casi púber, que opone menos resistencia al agua. La combinación arroja como resultado el mejor nadador de estilos

del momento y, si vamos a los tiempos, quizás podamos hablar pronto del de la historia. El récord del mundo de los 400 estilos ya le pertenece (4.02.50). Se lo arrebató a Phelps.

El orden de las finales era el mejor

# **200 ESPALDA**Hugo, en la final por la calle ocho

Hugo González quiere demostrar que ha llegado a París mejor de lo que demostró en la final de los 100 espalda, donde no se movió de lo conseguido en Tokio: sexto. Apenas cinco centésimas arañó al tiempo de entonces. Poco. El 200 espalda tiene que ser distinto. Deberá nadar más rápido de lo que hizo en semifinales, donde el tercer puesto en la primera le dio un puesto en la final, pero con el peor crono de los participantes (1.56.52), lo que le condena de nuevo a la calle ocho. El mallorquín sabe que debe estar en torno a su mejor prestación (1.54.51) para subir al podio. Por ahora, le separan casi dos segundos.

para el francés, ya que las semifinales habían demostrado que iba a encontrar más oposición en la mariposa que en la braza, debido a la presencia de Kristof Milak. El húngaro es un cíclope del agua. En la semifinal que también dominó, fue más rápido que Marchand. También había ocurrido en las series. De ese modo se inició la final, con el húngaro primero en los tres virajes. Al salir del tercero, Marchand apuró su nado subacuático y emergió como una orca. Algo se había dejado dentro contra lo que Milak nada pudo hacer.

Tampoco contra la grada enfebrecida. El francés ganó el 200 mariposa más rápidodela historia olímpica (1.51.21) después de haber hecho lo

Marchand celebra su victoria en 200 metros braza, ayer en París. M. S. / AP

propio en los 400 estilos. La braza devolvió a un Marchand dominador de principio a fin, que acabó en 2.05.85.

Para Ledecky fue más sencillo. El padecimiento que experimentó en el 400 libre desapareció cuando aumentó la distancia. La estadounidense es una fondista, pero una fondista muy rápida, como prueba el hecho de que ganara el 200 libre en los trials de su país. En la actual escena olímpica, sin embargo, no es suficiente, frente al potente equipo femenino australiano. No es únicamente Ariarne Titmus, que ya derrotó a Ledecky en Tokio. Volver a intentarlo dice mucho en favor de la norteamericana, que podría haberse refugiado en la larga distancia, del 800 al 1.500. En cambio, quiso aceptar el reto. La comodidad no va con los campeones, no con los campeones de verdad.

En el 1.500, la estadounidense impone una velocidad de crucero insos-





¡Por fin un récord del mundo! El agua hervía al paso de los finalistas en los 100 metros libre. Y más que en las otras calles en la ocupada por **Pan Zhanle**. El chino, 19 relampagueantes años, hecho de materia estelar supersónica, volaba dejando un rastro de espuma ardiente. Era el plusmarquista mundial. Y lo sigue siendo, ahora con 46.40. Dejó a más de un segundo a **Kyle Chalmers** y a **David Popovici**. Los aplastó, los ahogó en la prueba reina, en la de la auténtica velocidad.

Y es que la auténtica velocidad son los 100 metros libre, no los 50. Los 100 y los 50 expresan la diferencia entre lo veloz y lo fulgurante, entre lo rápido y lo fugaz.

Tomando como referencia el récord del mundo masculino de los 100, en menos de 47 segundos cabe incluso un cierto reparto de esfuerzos y acumulación de fatiga.

Recurriendo al de los 50 (20.91), en menos de 21 no cabe más que la brazada brutal y ciega. Es verdad que, en los 100, contando con el nado subacuático de la zambullida y el poderoso viraje de bigardos altísimos de brazos interminables, no se nadan precisamente 100. Pero, en los 50, es visto y no visto. Casi no da tiempo a

respirar ni a disfrutar. No es velocidad: es prisa. Llave y cerrojo, primera y última palabras, campana y sirena, la velocidad abrió y cerró la jornada. Para empezar, las mujeres. Para terminar, los hombres. Los 100 tenían una deuda con **Sarah Sjoestroem**, la plusmarquista mundial de la prueba (51.71), la gran dama, la fascinante reina de la fascinante velocidad para los fascinados ojos de la fascinante natación.

También insigne mariposista (oro en los 100 de Río), abrumada de laureles, nunca había sido campeona olímpica de la distan cia. Al borde de los 31 años, que cumplirá el







tenible para el resto y acabar en 15,30.02, más rápido que en Tokio. París asistió a su dominio y lo hizo con agrado, pese a animar a la francesa Anastasia Kirpichinkova, aunque La Défense no se emocionara como con Marchand, líder de un equipo francés que escala en el medallero. La natación gala, de profunda tradición olímpica, encuentra un nuevo referente

El francés, de 22 años, representa el oro que llega; Ledecky, de 27, el oro que resiste

# El primero impulsa a la natación gala y la segunda intenta sostener a la estadounidense

desde Laure Manadou, con tres medallas (oro, plata y bronce) en Atenas'2004. El nadador de Toulouse ya lo ha mejorado en París.

Ledecky encarna, asimismo, el liderazgo de una natación estadounidense venida a menos en París. La sombra de Phelps es alargada, muy alargada. Los 100 libre, que se disputaron ayer, dejaron campeones ajenos a las barras y estrellas. Caeleb Dressel, encumbrado en Tokio con cinco oros, ni siquiera pudo clasificarse para la prueba en los *trials* en su regreso tras sufrir una depresivo.

El oro de Ledecky es el octavo de su carrera y su medalla olímpica número 12. Si domina el 800 libre, algo previsible, y el 4x200 libre, menos a su alcance debido a la oposición de las australianas, superaría a Larissa Latynina, con nueve oros, como la mujer más laureada en la historia de los Juegos, algo que podría haber alcanzado ya Simone Biles si su mente no hubiera dicho basta en Tokio. La de Ledecky nunca para, continúa y continúa, como sus brazadas.

17 de agosto, en sus quintos Juegos Olímpicos alcanzó la victoria de su vida.

Incrédula, lo celebró como una adolescente invadida por la sorpresa y desborda-

Pam Zhanle, tras batir el récord del mundo. AFP da por la alegría. Maravillada, radiante, era la mujer más feliz sobre la faz de la tierra. Del agua. Considerando todos los parámetros, todos los argumentos,

marcas, título, longevidad, probablemente la mejor velocista de la historia. Una reina y una embajadora de Suecia. Una campeona y una institución. Ganó bien (52.16) a la estadounidense Torri Huske (52.29) y a la hongkonesa Siobhan Haughey (52.33), siempre fiables ambas en las grandes ocasiones. Mollie O'Callaghan, ya oro en los 200, se quedó a una centésima del bronce. Sarah tiene todavía la oportunidad de alcanzar, en los 50, un segundo oro. También es la plusmarquista mundial de la distancia (23.61) y tampoco ha sido campeona olímpica.

Pan Zhanle no llegó a opacar a Léon Marchand. Pero iluminó el recinto con un halo de fuego. ¿Quién dijo que la piscina era lenta?

# Curar el dolor del padre

**GOLF.** Schauffele, favorito como Rahm, busca otro oro que borre el drama familiar

# JAVIER SÁNCHEZ PARÍS

ENVIADO ESPECI

«El golf es diferente al resto de los deportes porque estuvo mucho tiempo fuera de los Juegos. Nuestros padres no vieron a Jack [Nicklaus] o a Arnold Palmer ganar un oro olímpico y nosotros no vimos cómo lo hacía Tiger. Crecimos mirando majors, eso era lo único importante. Pero cuando pasen los años estoy seguro que los Juegos ganarán en importancia. Es un torneo especial, que no se puede explicar», proclama el estadounidense Xander Schauffele en el bucólico Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, a 40 kilómetros de París. Y podría decirlo por interés, no en vano él es vigente campeón olímpico, quien

triunfó en los últimos Juegos de Tokio, pero realmente lo dice por amor. Concretamente por amor a su padre.

Su padre, Stefan Schauffele, soñó con ser olímpico, estuvo a punto de conseguirlo y una desgracia se lo negó, pero le inculcó que no hay nada más grande que unos Juegos. Ni un PGA Championship ni un British Open, los dos *majors* que Schauffele ha ganado este año en una increíble racha.

«Todo lo que le sucedió a mi padre me permite apreciar lo que tengo y lo que puedo hacer en este torneo», asegura el actual número dos del mundo, que hoy hará su primera vuelta al recorrido (a partir

de las 09.00 horas) junto al resto de favoritos, como Jon Rahm. Pero, ¿qué le pasó a su padre? Desde sus bisabuelos, Johann y Richard, los dos futbolistas, uno internacional por Austria y el otro jugador del Stuttgart alemán, su familia siempre había tenido una gran cultura deportiva y su padre, Stefan, continuó el legado. Decatleta destacado en Alemania, tenía la marca necesaria para competir en los Juegos de Seúl 1988 cuando sufrió un gravísimo accidente.

Mientras se dirigía en coche a un entrenamiento en Stuttgart, un conductor borracho le embistió frontalmente y acabó con su carrera. «Fue un golpe muy duro, se quedó completamente ciego del ojo izquierdo y estuvo dos años entrando y saliendo del hospital», explicó a la *CNN* Schauffele, cuya carrera empezó de algún modo a raíz de esa tragedia.

Porque lo ocurrido impulsó a su padre a irse a estudiar a Estados Unidos, a la Universidad de San Diego, donde acabó trabajando como profesor de golf y conoció a otra alumna, Ping-Yi-Chen, *yankee* de padres japoneses, que cursaba Ingeniería Aeroespacial. Juntos tuvieron a Xander y a su hermano mayor, Nico, y juntos criaron a ambos como deportistas de élite. Mucho ejercicio, cuidado a la dieta y al sueño y mucha, muchísima disciplina. «Cuando ve-

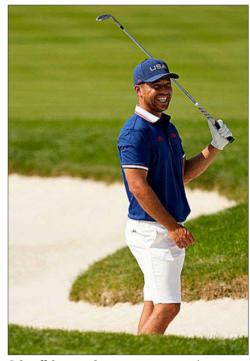

Schauffele, ayer, durante un entrenamiento. AFP

nía algún amigo a casa les decían: ¡Las manos sobre la mesa! ¡Siéntate recto!», recuerda Schauffele y asegura que por cosas como esa incluso en el circuito profesional a su padre, Stefan, se le conoce como *El Ogro*.

Desde sus inicios, Stefan fue precisamente el entrenador de Xander Schauffele y guio sus pasos: en 2015 se convirtió en profesional, en 2017 se dio a conocer con un quinto puesto en el US Open, en 2018 fue segundo en el British... hasta su oro en Tokio y el doblete PGA/British de 2024. «No sabría qué escoger si los Juegos o los *majors*. Los Juegos me conectan con mi padre», asegura antes del inicio.

# BALONMANO. España venció por 37-33 a Japón, liderada por Daniel

Dujshebaev. Mañana se mide con Alemania en un duelo crucial

# «No puedo hablar»

JUDO. Tato Mosakhlishvili y Ai Tsunoda rozaron la medalla y admiten sus «errores» en los combates clave

«Que salga mi entrenador, por favor. Yo no puedo hablar». *Tato* Mosakhlishvili, magullado el rostro, era un deportista quebrado. Un tipo al que le acaban de arrebatar lo que lleva una vida persiguiendo. En las entrañas de la instalación efímera del Campo de Marte, con

la Torre Eiffel a las espaldas mientras la tormenta se cernía sobre el caluroso París, el judoca español, tipo recio, el pecho descubierto de su judogi, acababa de perder, de forma consecutiva, dos combates que le hubieran convertido en medallista olímpico. El hombre era todo un lamento, como un rato antes lo había sido, mucho más fría en su juventud y su carácter de formación asiática, Ai Tsunoda.

También a ella, tres veces campeona del mundo júnior, rostro siem-



LUCAS SÁEZ-BRAVO

de Tristani Mosakhlishvili en -90 kilos ni la de Ai Tsunoda en -70, ambos quintos, ambos bien cerca en sus primeros Juegos Olímpicos. Hoy, Niko Shera, una de las grandes bazas del deporte nacional, apurará las opciones pues es ya el último judoca de la expedición en par-

ticipar. Después, eso sí, quedará la competición por equipos, en la que la selección se estrenará.

«Estoy muy decepcionado, pero no ha sido un mal día para mí. Estoy supercontento de mí mismo y orgulloso por dónde he llegado. Lo que puedo decir es que muchísimas gracias a todos los que me han ayudado y me han apoyado», acertó a pronunciar, con su castellano no perfecto. *Tato*, como conocen todos a este valenciano, estuvo en los Juegos de Tokio hace tres años como

sparring de su compatriota Niko Shera. «Lo tenía bien estudiado. Sabía lo que iba a hacer. Fue un paso, cometí un error y me pilló. Mi error», admitió con la voz temblorosa. Bronce en el pasado Mundial de Abu Dabi, acababa de perder el combate por el bronce contra el griego Theodoros Tselidis y no



# «Sabía lo que iba a hacer. Fue un paso y me pilló», confesó el judoca de origen georgiano

pre inmutable, pelo corto, se le fue de las manos las gloria. Si el judo español se había quitado de golpe en París todos sus complejos, tanta maldición pasada (sin podios desde Sidney 2000), con la medalla de bronce de Fran Garrigós, a la del madrileño no le pudieron seguir ni la

había consuelo posible.

En la misma línea Tsunoda, ilerdense hija de judocas, japonés el padre (Go), francesa la madre (Céline Roustant). «Se me ha escapado por errores que he cometido por estar bajo presión y ha salido así. Intento que mi condición sea lo más real posible e intento solucionar mis errores siempre», confesó en zona mixta, para cerrar con un «voy a pensar mucho en lo ocurrido». El futuro es suyo y la lección recibida, enorme.

Había sido una mañana para la ilusión en el Campo de Marte. El judoca de origen georgiano, sin oportunidades en su país y llegado a España hace siete años (Vigo), fue nacionalizado por carta de naturaleza



Mosakhlishvili se lamenta tras perder su combate de semifinales, ayer, en París. AFP

en 2022 y derrotó en primera ronda a Komronshokh Ustopiriyon, de Tadjikistán, con un wazari. En octavos a Erlan Sherov (cuarto cabeza de serie), de Kirguizistán. Y en cuartos, al brasileño Rafael Maceda.

Pero se le estropeó la tarde. Primero, en semifinales, llevó hasta el

límite al número uno del ránking mundial, el georgiano Lasha Bekari, campeón olímpico en Tokio y también ayer en París. Un duelo fiero y dinámico en el que varias veces se salvó el español de wazari (le anularan hasta dos tras la revisión) y acabó cediendo en la prolonga-

ción de Golden Score.

Y después, en la lucha por el bronce, sucumbió contra Tselidis (primera medalla para Grecia en estos Juegos parisinos), con un wazari tempranero que no pudo remontar, pese a los intentos y la frustración, el judoca que entrena en el CAR de Valencia (antes también fue parte del Dojo de Brunete con Quino Ruiz) con el entrenador Sugoi Uriante y junto a Laura Gómez, también judoca, su esposa.

Bien cerquita de la medalla se quedó también la jovencísima Ai Tsunoda, una de las perlas del judo español, en su primera participación olímpica. De familia judoca y formación japonesa (estudia en Tokio), la catalana perdió en la segunda ronde de repesca por el bronce, tras ganar antes a la japonesa Saki Niizue, campeona del mundo.

Lo hizo con un ipon fulminante de la austriaca Michaele Polleres, subcampeona olímpica, cuando no habían transcurrido ni dos minutos de combate. Finaliza quinta Tsunoda, que por la mañana, tras dos victorias iniciales, había caído en cuartos contra la número uno del mundo, la croata Barbara Matic. Y también entonces había reconocido los fallos, con educación. «Las decisiones arbitrales han sido muy correctas. Yo sabía

que lo estaba haciendo mal. Ahora se trata de minimizar los errores que he hecho este combate. Me tiré demasiado al suelo a cuatro patas y agachando mucho la cabeza», reconoció al periódico *Marca*. «Me parece una forma un poco vergonzosa de perder por mi parte».

# **BALONCESTO.** España ganó 63-62 a Puerto Rico y se clasificó para

cuartos. Laura Gil, en la imagen, decidió el partido con dos tiros libres



### LUCAS SÁEZ-BRAVO PARÍS

FNVIADO ESPEC

Fue el desconsuelo de un gigante. Roto sobre el tatami, derrotado cuando el oro era su único objetivo en Tokio. «He aprendido a disfrutar del proceso», dice ahora Niko Shera. Viajó el domingo a París, observando desde sus últimos entrenamientos en el Dojo de Brunete los éxitos de su gran amigo y compañero Fran Garrigós, los pupilos de Quino Ruiz. El resurgir del judo español. Superado el proceso del salto a otro peso (-100 kilos) y una grave lesión de rodilla. Hoy busca el desquite en el Campo de Marte. Pregunta. ¿Cómo llega a París?

Respuesta. Pequeñas molestias siempre hay y más en judo. No voy a decir que no tengo ninguna. Por ejemplo, tengo la muñeca rota desde hace ni se sabe, pero realmente con un vendaje lo soluciono. Esparadrapo, unos parches... Pero me encuentro bastante bien, compitiendo muy bien, he sido constante después de la lesión y tengo esa experiencia. Estoy disfrutando del proceso, que es muy importante para mí y voy a intentar disfrutar los Juegos también.

P. Han sido tres años intensos, un proceso complicado desde Tokio.

R. Me pasé a -100 kilos, me lesioné, estuve ocho meses sin competir... Y, sin tiempo de adaptación, ya tenía que estar ahí en la clasificación. Pero lo hemos gestionado bien. De hecho, en parte me ha venido muy bien desconectar del judo.

P. ¿Cómo recuerda el momento de la lesión?

R. Fue en una competición. Al volver me hice rápidamente la resonancia porque no sentía estabilidad en la rodilla. Y luego me lo tomé con tranquilidad, por mi forma de ser. Cuando me dijeron que tenía el cruzado roto, sabía que eran mínimo seis meses y se podía alargar. Pero no vi problema, es parte del deporte, siempre busco la solución. De hecho, la gente a mi alrededor estaba más preocupada que yo. Dije: «Voy aprovechar para desconectar, para hacer físico, para ver a los rivales...». Y me vino muy bien. P. Su imagen llorando fue uno de los momentos de Tokio...

R. Fue muy duro. Esas semanas estuve pensando en dejarlo, porque realmente era más importante mi felicidad. Antes que todo. Llegó a dolerme tanto porque me importa muchísimo. Pensé: «No sé si quiero sufrir tanto». Luego desconecté con mi familia, con amigos que siempre están ahí y al final volví otra vez. Porque lo que hago es lo que más me gusta. Esto no es trabajo realmente para mí. P. ¿Se sintió vulnerable?

R. Realmente yo siempre intento no mostrar los sentimientos. Pero en ese momento las lágrimas salieron. No entraba en mi cabeza perder, era lo menos probable. No lo pude controlar. Gane o pierda me intento contener por respeto a los rivales o a la gente que me está viendo, porque no quiero que me vean ni sufrir. Pero...

# NIKO SHERAZADISHVILI JUDOCA ESPAÑOL

Tres años después de sus lágrimas en Tokio, superada una grave lesión de rodilla y los rasguños mentales de los últimos Juegos, afronta el reto de París en un peso y una mentalidad diferente

# «Sufría tanto que pensé en dejarlo»



SERGIO GONZÁLEZ VALERO

P. ¿Qué aprendió?

R. Se verá en París si he aprendido o no. Sí siento que soy mucho más maduro. He mejorado en ese sentido. He aprendido a disfrutar, que lo importante sea el proceso, porque muchas veces ganaba alguna competición y era tan exigente conmigo mismo que no estaba contento. Buscaba cualquier detalle, porque quería que todo fuese perfecto. Y eso es imposible. Hay que encontrar el equilibro

con la exigencia. Y un clavo no saca otro clavo. Tokio va a estar siempre en mí. Es una experiencia.

P. ¿Necesitó ayuda?

R. Me apoyé en mi familia y mis amigos. El trabajo era no hablar de judo. Hablamos de todo, de otros deportes, jugamos al billar...Nos reímos los unos de los otros. Se meten conmigo un montón. Y es un poco el momento que a mí me desconecta.

P. Con el salto de peso, ¿hace menos sacrificios?

R. Yo era de los más altos, cada vez tenía más masa muscular y tenía que perder mucho peso. Lo íbamos a hacer antes, pero llegó la pandemia y no tuve opción de cambiarme para Tokio. Es distinto. Empiezas a comer sano, pero mucha más cantidad. Antes pasaba un poco de hambre.

P. ¿Se nota cambiado con respecto a Tokio?

R. No soy muy diferente. Siempre intento analizar las cosas, las situaciones y mejorar, sea en el ámbito que sea. En el físico, en el judo, en mi vida personal... Realmente lo que destacaría es que disfruto más del proceso. El camino es igual de importante que el objetivo.

P. ¿Qué os da Quino Ruiz, qué tiene el Dojo de Brunete?

R. Siempre lo digo, el secreto es Quino. Es un apasionado del judo. Es como nuestro maestro sensei. Y fuera es padre, hermano, psicólogo, lo que haga falta. Alguien tan implicado, que está 24/7 con nosotros... Por la mañana conmigo, por la tarde con Garri-

«Por respeto al rival, me intento contener, pero en ese momento las lágrimas salieron»

# «Me llevo una almohada para dormir mini siestas entre combates»

gós y con Torné... Muchas veces hace cuatro o cinco sesiones, el mismo día. No hay gente así. Para mí es el mejor entrenador del mundo, por implicación, por esa pasión.

P. Le conoce desde que era niño, pero sus personalidades son opuestas. R. Sí. Yo soy igual como persona que compitiendo. Entre combates descanso, duermo. Me llevo una almohada y me echo mini siestas. Y él es lo contrario, hiperactivo. Pero nos entendemos. Éllo sufre mucho más, porque si yo estuviese igual de nervioso ni podría competir. Es como mi segundo padre.

P. Tiene familia en Georgia, ¿le afecta lo que está sucediendo políticamente allí?

R. Del tema político prefiero no hablar, si no te importa. Es complicado.

# CAROLINA MARÍN. Venció a la irlandesa Rachael Darragh por un

doble 21-5 y juega hoy en octavos con Beiwen Zhang, número 10



Alcaraz y Nadal se abrazan al acabar su encuentro de dobles ante Krajicek y Ram, ayer, en la Philippe Chatrier, durante los Juegos de París. AFP

# «Se acabó una etapa»

**TENIS.** Después de la derrota del dobles con Alcaraz, Nadal asume que es el momento de «volver a casa y analizar en frío» / «Quería jugar hasta los Juegos y eso ya está», dice

Una mano al hombro. Estoy aquí para lo que necesites. Un consuelo. En ese escenario, la Philippe Chatrier, la pista central de Roland Garros, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz están acostumbrados a ganar, pero ayer sufrieron juntos una derrota e igualmente juntos se marcharon. Si cele-

braron como un equipo, por qué no llorar como un equipo. Después de caer ante los estadounidenses Austin Krajicek y Rajeev Ram en cuartos de final de los Juegos, los dos se abrazaron y se marcharon así, unidos.

Mientras un Nadal claramente afectado se recreaba en su saludo público y se frenaba para guardarse esos segundos sobre su tierra batida, Alcaraz le esperaba. Para él era sólo el fin de una bonita experiencia: queda toda una vida por delante. Pero para

Nadal podía haber sido su último partido en el teatro de sus sueños. Por eso se le enrojecían los ojos. Por eso le apoyaba su amigo. Una mano al hombro. Estoy aquí para lo que necesites. Un consuelo.

«Cuando ha acabado el partido he sentido agradecimiento. Sentirte como yo

me siento cada vez que juego en estapista es muy emocionante. Es el lugar que más me importa y cada vez siento cariño, un apoyo incondicional y es una emoción interna difícil de explicar», describía Nadal, que nuevamente no quiso conjeturar sobre una retirada de la que nada sabe. «¿Qué significa para ti despedirse de París al lado de Carlos?», le preguntaba un periodista sudamericano, ajeno a la tregua de preguntas sobre su adiós reclamada por el propio Nadal. «Yo

no he dicho que me haya despedido de París, que sé cómo funciona luego esto», soltaba para añadir: «Pero es posible que me haya despedido». «Se ha acabado una etapa. Dije que iba a jugar hasta los Juegos y eso ya está. Necesito volver a casa y ana-

lizar en frío lo que voy a hacer y las ganas que tengo. Cuando sepa la decisión la haré saber», proclamaba.

Sus dos objetivos para la recuperación, Roland Garros y los Juegos Olímpicos, ya pasaron y ahora queda una reflexión por hacer. Para vol-

# ALCARAZ Cuartos ante Paul

Cuatro horas antes de su derrota en el dobles junto a Nadal, en el torneo individual Alcaraz venció en octavos de final al ruso no ruso Roman Safiullin por 6-4 y 6-2 y hoy (alrededor La 1) se enfrentará en cuartos al estadounidense Tommy Paul. En su último enfrentamiento, hace menos de un mes, en Wimbledon, Paul le provocó ciertos problemas con un juego muy agresivo que le obligó a recular y a crear desde el muro, pero

de las 14.00 horas,

finalmente halló soluciones y en tierra batida el peligro debería quedar aguado. Si vence, además, Alcaraz en semifinales se encontrará un adversario inesperado después de la derrota ayer de Daniil Medvedev ante Félix Auger-Aliassime.

ver a disfrutar de verdad, es decir, para llegar al Roland Garros del año que viene, necesita seguir el circuito ATP y seguir el circuito ATP es muy exigente. Nadal considera que ha jugado pocos partidos para decidir, pero... ¿Cómo jugar más partidos? Su equipo prepara el camino hasta el US Open, pero antes hay que hacer una reflexión. En todo caso, queda la experiencia de haber jugado con Alcaraz.

«Me llevo un recuerdo bonito con él. Creo que va a ser de los mejores

Nadal se marchó emocionado de la Philippe Chatrier y Alcaraz le consoló como pudo

# «Me llevo un bonito recuerdo de jugar con Carlos. Será uno de los mejores de la historia»

de la historia, no tengo mucha duda de ello, siempre que le respeten las lesiones que eso también cuenta», asumía Nadal que valoraba la buena predisposición del actual número tres del mundo, tanto dentro como fuera de la pista, su «predisposición en todo momento». «Hoy no hemos estado acertados y en el dobles todo pasa muy rápido. No hemos empezado bien y no hemos sido capaces de llevar el partido al límite. Hemos tenido una relación fantástica, hemos compartido mucho fuera de la pista, hemos estado alegres, motivados, ilusionados dentro de la pista y no ha podido ser. Esto es así», finalizaba el ganador de 22 Grand Slam sobre su derrota ante Krajicek y Rampor 6-2 y 6-4 en una hora y 38 minutos.

Con pocos entrenamientos juntos y escasísima experiencia en la disciplina de Alcaraz, los estadounidenses se abalanzaron sobre la red y los españoles no supieron cómo empujarlos hacia atrás. En cada juego el esquema era el mismo: Nadal y Alcaraz en el fondo de la pista y Krajicek y Ram delante, esperando para volear, para machacar, para ganar. No servía tirarles fuerte, costaba horrores colarles un solo globo... no había manera. Hubo instantes de desesperación, especialmente de un Alcaraz acostumbrado a inventarse decenas de winners en sus partidos de individuales. El reciente campeón de Wimbledon y Roland Garros lo intentaba, lo intentaba y lo intentaba y pocas veces acertaba. Al final, un recuerdo bonito, un adiós de Nadal, quizá para siempre y una mano al hombro de su amigo Alcaraz.

partido, pero mantiene sus opciones y hoy se mide con Sudáfrica (17.30)



# A un tiro de la medalla

TIRO. Las españolas Fátima Gálvez y Mar Molné quedan en cuarto y quinto puesto

Cuando Julieta vio entrar ayer a su hija al centro olímpico de tiro de Châteauroux con la escopeta en la mano la visualizó cuando tenía 14 años y se iba con su padre a cazar. «La escopeta era más alta que ella», dice emocionada. «Pase lo que pase, el hecho de que haya llegado has-

ta aquí hoy [por ayer], para mí ya la corona como campeona», señala.

RAQUEL ne

VILLAECIJA CHÂTEAUROUX

Suhija es Mar Molné (Morrel, Tarragona, 22 años), ya no tiene 14 años sino 22, y estuvo cerca de ganar su primera medalla olímpica. Quedó ayer cuarta en la

final de tiro de los Juegos de París, que también dejó fuera del medallero a la veterana Fátima Gálvez (Baeza, 37 años).

Ambas representaban a España en esta final a seis, que se llevó la atleta de Guatemala Adriana Ruano. En la primera jornada, las dos españolas se habían situado ya en los dos primeros puesto. Esto dio esperanzas de que alguna de las dos obtuviese una medalla. Sobre todo la buena puntuación de Mar, que es la primera vez que competía en unos olímpicos. «¿Pena? Ninguna. Estoy muy contenta, aunque no nos hayamos llevado medalla. Ni se me ocurría pensar que podía llegar hasta aquí y lograr un cuarto puesto. Esto ya es un premio», dijo tras acabar el torneo.

El inicio de Mar fue fantástico, pero platos sueltos que se fue dejando más un secuencia de tres errores entre el 25 y el 30 acabaron con sus opciones de subir al cajón. Fátima arrastró un mal inicio: cuatro errores en los cinco primeros platos y uno más en el 11.



Fátima Gálvez, ayer, durante la prueba de Trap disputada en Châteauroux. MANISH SWARUP / AP

«Ni se me ocurría pensar que podía llegar hasta aquí y quedar cuarta», asegura Molné «Yo tengo sólo siete años de competición y el resto son veteranas, competir era difícil», dijo la joven atleta. Ella se estrenaba en estos Juegos de París, pero Gálvez ya ganó un oro olímpico en Tokio en 2020 en la prueba mixta, con Alberto Fernández. Quedó en cuarto lugar en Río 2016 y en el quinto en Londres en 2012. Tiene, además, seis meallas en Mundiales. «Parece que soy la chica de

los diplomas, porque al final no llego a la medalla individual», bromeó al acabar el torneo. «Sé que la voy a conseguir algún día».

Ambas competían en los puestos de finalistas contra Guatemala, Italia, Australia y China. Gálvez fue la segunda en ser eliminada. Considera que le fallaron «los primeros tiros, por la luz. No he conseguido adaptarme a la luz que tenía de fondo, que siem-

pre me pasa factura», lamentó. El padre de Mar, David, cuenta que la joven empezó a coger la escopeta por él. Siempre practicaba tiro y su hija le acompañaba a todas partes. «Un día me dijo, papá déjame probar. Así empezó», relataba, orgulloso, antes

de la final.

Cuando pidió una escopeta, tenía 14 años. Empezó a manejarla, aprendió, se sacó el permiso de armas y así comenzó todo. Se fue a Granada con la Federación Española de Tiro. Empezó con un entrenador. Cuando ganó el campeonato europeo junior, tuvo que decidir entre sus dos pasiones: el tiro o la música. Ganó lo primero.

«En la música siempre ha sido tan buena como en el tiro», dice su madre. Aunque «en esto también era raro, porque tocaba la gralla, que es un instrumento medieval. La música siempre ha sido muy importante para ella, es lo que le ayuda a concentrarse», dice. Es curioso, las dos medallistas estudian Psicología. Mar empezó Magisterio pero se cambió. «Igual es porque ha estado mucho en contacto con ellos. Esta práctica requiere de mucha entereza», dice la madre.

El centro de tiro olímpico de estos Juegos está en Châteauroux, en la zona de castillos del Valle del Loira. Esta localidad tiene una media de 56 metros cuadrados de zona verde por habitante.

A Mar fueron a animarla, además de sus padres, sus tíos y su prima. Su abuela se quedó en casa, «sufriendo por ella. Haber llegado hasta aquí ya es un logro, es una campeona de todas formas».



La fuente de energía más poderosa del mundo.





**FÚTBOL.** España logró su tercera victoria al imponerse por 2-0 a Brasil,

con goles de Athenea y Alexia, y pasa a cuartos como primera de grupo

# «Somos los payasos del circo»

TRIATLÓN. Finalmente se nadó en el Sena entre quejas de los deportistas: «Los que hayan tragado agua...»/González, octavo

# LUCAS SÁEZ-BRAVO PARÍS

ENVIADO ESPECIAL

La noche había sido insoportablemente calurosa y húmeda y durante la madrugada rompió la tormenta sobre París, pero finalmente el triatlón se pudo disputar en el turbio Sena. Se confirmó a las cuatro de la mañana que la calidad de las aguas del río era aceptable para la práctica deportiva, que el nivel de bacteria E. coli estaba por debajo de los límites, algo que no había ocurrido los días previos y que obligó a suspender los entrenamientos y a aplazar la prueba masculina, prevista para el martes

En las puertas de la Villa Olímpica, la noche antes, el malagueño Alberto González (que firmó una magnífica prueba, coronada con diploma olímpico) no daba crédito ante tanta expectativa frustrada, ante el daño a la imagen de su deporte. El día previo, los tres integrantes del equipo español masculino se habían despertado de madrugada, por si acaso. «Yo lo que quiero es que ocurra ya», protestaba, sin querer dar pábulo a la última y más terrible -para él, gran nadador- posibilidad de convertirlo en duatlón. El empeño de París y su Ayuntamiento en que los Juegos dejaran el legado de un Sena apto para el baño ha traído de cabeza al triatlón. Una inversión de 1.500 millones de euros para un proyecto de regeneración del río que busca, entre otras cosas, hacer que el Sena sea seguro para nadar tras 100 años de prohibición.

En la prueba femenina, que arrancó como estaba previsto a las 8 de la mañana, triunfó la local Cassandre Beaugrand, la favorita. Anna Godoy, legendario apellido del triatlón español, finalizó en una digna 17ª posición, quitándose la espina de Tokio, donde no pudo acabar. Estaba feliz en la meta del puente Alexandre III, pero también contrariada por lo sucedido. Pues la salida del agua estuvo rodeada de polémica. «Estoy enfadada con la Federación Internacional, porque ha habido salida nula y no lo han parado. Se han reído de nosotros. Ha sido muy exagerado, como cinco segundos antes», denunció en lazona mixta a ELMUNDO. En el mismo sentido iba Miriam Casillas, 33<sup>a</sup>. «La natación ha sido muy complicada. Hemos empezado con bastantes salidas falsas y una pena que la organización haya decidido no penalizar a los atletas que hacen trampa», dijo la extremeña.

Las demás quejas iban por todo lo sucedido anteriormente. «Haber corrido aquí ha sido brutal. Pero la salud es lo primero y no lo han tenido en cuenta. En el Sena no vemos la suciedad, hemos nadado en sitios peores, el problema es la bacteria. Los que

# Los organizadores sólo confirmaron la idoneidad del agua a las cuatro de la madrugada

# «La salud es lo primero y no lo han tenido en cuenta», dice Anna Godoy, que terminó 17a

hayan tragado agua...», avanzaba Godoy, con la mente puesta ya en el relevo mixto del día 5. «Se ha pensado poco en el atleta y mucho más en la imagen de París, vender el Sena. Si hubiera habido un plan B de verdad que no fuera a cambiar nuestro deporte, porque el duatlón ni siquiera es nuestro deporte. Realmente, aún nadando hoy, sabemos que los límites de la calidad del agua están un poco ahí, en entredicho. Somos un poco como los payasos del circo», cerró

A continuación, los chicos, con mucho más calor y una natación en la que las fuertes corrientes del Sena



Los triatletas, ayer, en las aguas del río Sena. MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE

marcaban todo. Alberto González, el mejor de los nuestros en el agua, salió sexto y, durante la primera vuelta en bici, al paso por meta, se dio el gustado de intentar atacar, pasando en primera posición. Después se formó un enorme pelotón en el que no estaban ni Antonio Serrat ni Sánchez

La victoria fue para el rapidísimo Alex Yee, que remontó en los últimos metros al neozelandés Hayden Wilde, con González, que salió quinto en la segunda transición, volviendo a remontar para firmar un estupendo octavo puesto, diploma olímpico para el triatlón español.

Alberto González también comentó la polémica con las condiciones del agua del Sena, el aplazamiento de la prueba y la posibilidad que se barajó de pasar del triatlón al duatlón. «No puedes enterarte a las 4 de la mañana de que tienes la prueba olímpica, cuando antes se barajó lo del duatlón y retrasarla al día 2», aseguró en la meta. «Hay unos límites y eso no se puede permitir, ha sido una falta de respeto. Ya sabemos que somos los peones en este tablero de ajedrez, los atletas tenemos la última opinión, y no miran por nosotros. Competimos en un deporte duro, nos adaptamos a casi todo, pero hay límites», finalizó.

# AGENDA

### **ATLETISMO**

HOMBRES. 20 kms. marcha, a las 7.30 horas. Con Martín, McGrath y García Carrera. MUJERES. 20 kms. marcha, a las 9.20. Con Pérez, García-Caro y Montesinos.

HOMBRES. Rahm y Puig debutan a las 9.00 horas.

**HOMBRES.** Niko Shera en -100 kilos. A las 10.00 horas. Bronce a las 17.29, oro a las 18.09.

# **VOLEY PLAYA**

MUJERES. Liliana/Paula-Marwa/Elghobashy. A las 11.

HOMBRES. Final doble scull. Con Conde y García. 11.30.

HOMBRES. Cuartos: Alcaraz contra Paul. MUJERES. . Dobles. Cuartos: Sorribes/Bucsa contra Kichenok/Kichenok

# **WATERPOLO**

HOMBRES. España-Serbia. 12.05 h. Tercer partido.

HOMBRES. Reyes Pla-Schelstraete. A las 13.08 horas. Cuartos de final de 92 kilos.

# **BALONMANO**

MUJERES. España-Hungría. A las 14.00 h. Cuarto partido.

HOMBRES. A las 14.43, Medal Race del 49er, con Diego Botín y Florian Trittel.

# **PIRAGÜISMO SLALOM**

HOMBRES. K1 con Pau Echaniz. Semis a las 15.30 horas y final a las 17.25 horas.

# **HOCKEY HIERBA**

MUJERES. España-Sudáfrica. A los 17.30 h. Cuarto partido.

# **NATACIÓN**

**HOMBRES.** A las 20.37 h., 200 espalda, con Hugo González.

# **BALONCESTO 3X3**

MUJERES. España-USA. 21.30.

# **MEDALLERO** 2ª JORNADA, DOMINGO 28

|           | Oro | Plata | Bronce | Total |
|-----------|-----|-------|--------|-------|
| China     | 9   | 7     | 3      | 19    |
| rancia    | 8   | 10    | 8      | 26    |
| Japón     | 8   | 3     | 4      | 15    |
| Australia | 7   | 6     | 3      | 16    |
| L1 FSPAÑA | n   | 0     | 1      | 1     |

# **EL**MUNDO

# EL CORREO DE BURGOS 4



Jueves 1 de Agosto de 2024. Número: 8.964. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO DE BURGOS

# Deportes opta por derribar el edificio central del Plantío por su mal estado

El bipartito sopesaba en junio la demolición para construir un nuevo inmueble o la reforma integral del actual al ver que no iba a sacar la obra adelante este 2024 • El área de dirige Barriada parte de cero con 55.000 euros para proyectos

BURGO

Habrá demolición y una nueva construcción. Las áreas de Deportes y de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos ya tienen más claro hacia donde

caminar ante el estado ruinoso en el que se encuentra el edificio central de las piscinas municipales de El Plantío. Así, ultiman el pliego para encargar la redacción del proyecto de demolición y de construcción de unas nuevas dependencias para acoger servicios como el botiquín, aseos o una cafetería, que son las actividades que hasta ahora se venían prestando en el conocido inmueble. Deportes ha asignado un presupuesto de 55.000 euros a esta finalidad, de los cuales 10.000 irán para redactar el proyecto de derribo y otros 45.000 para el proyecto de ejecución. Otra de las circunstancias que atañen a este edificio será la realización de pruebas de cimentación para conocer si algunas de las partes de la estructura pueden utilizarse. Pág. 3



# **VUELVEN LOS PUNTOS DE LECTURA DE VERANO**

Fueron un lugar de atención para los lectores desde su creación y han vuelto este año a reabrir sus puertas. Los puntos de lectura regresan a la actividad después de que la pandemia los dejara en un limbo del que han salido dos de ellos. El situado en el paseo de la Isla, cerca del puente de Castilla y en el parque de la Luz, en el G-3, detrás de la parroquia del Hermano San Rafael.

# La Policía Local atenderá al público en Barrio Gimeno el 19 de agosto

Las obras de rehabilitación de la sede de la avenida de Cantabria arrancan el mismo día

BURGOS

La unidad administrativa de Policía Local con servicios como objetos perdidos y la gestión de multas de tráfico se trasladarán este mes de agosto desde la sede de la avenida Cantabria al antiguo edificio de Relaciones Laborales, en Barrio Gimeno. Así, abrirán las puertas al público en la nueva ubicación el próximo 19 de agosto, lunes, para que los burgaleses realicen sus gestiones sobre los asuntos mencionados. El concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña (Vox), ha visitado las dependencias, en las que habrá 15 agentes. Pág. 4



# CASTILLA Y LEÓN

# Tudanca se enfrenta a Sánchez y rechaza el pacto económico de Cataluña

# VALLADOLID

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca rechazó ayer, en una comparecencia en las Cortes, el concierto económico de Cataluña, pero aseguró estar «tranquilo» tras conocer el pacto entre el PSC y ERC porque está convencido de que las propuestas de los independentistas «no se llevarán a cabo». Pág. 10

Muere un ciclista de 83 años arrollado por un camión en Barbadillo del Mercado

# **DEPORTES**



Aymerich, un nuevo yacimiento al aire libre para Atapuerca

Pág.

# **OPINIÓN**

CADA VERANO es más evidente y más difícil de ocultar que Castilla y León lleva décadas desaprovechando de una manera  $in comprensible\,el\,potencial\,cient\'ifico, tur\'istico$ y de vertebración del medio rural que supone la importantísima y abundante presencia de restos fósiles de dinosaurios en varios provincias de la Comunidad, principalmente en Burgos y Soria. Es tan arbitraria la gestión de este patrimonio prehistórico que cae en la incongruencia total y a nadie se le rasgan las vestiduras por sostener sin enmendar este sin sentido. Porque no me dirán que no se puede calificar de otra manera el hecho de que existen emplazamientos de huellas de dinosaurios que han sido declarados como bien de interés cultural por la Junta de Castilla y León, pero por el contrario carecen de esa misma figura de protección y reconocimiento



AL SERENO
RICARDO
G. URETA

# Dinosaurios olvidados

los yacimientos en los que se están hallando los fósiles de los dinosaurios que dejaron esas huellas hace millones de años. La huella sí, pero el bicho no. Esto es dinofobia y está asentada en la administración autonómica. Otra cuestión incomprensible es que todo lo que tenga que ver con la prehistoria del hombre, incluida la

evolución humana y, como no, Atapuerca, está tutelado y protegido por la Consejería de Cultura, donde no pierden la ocasión de colgarse la medalla por los descubrimientos y hacerse la foto en Atapuerca con restos fósiles que pudieran ser de oso cavernario o de cualquier otro bicho. Esos restos, que los hay a paladas, sí estarían amparado porque Atapuerca no sólo es BIC, es Patrimonio de la Humanidad. Pero el rarísimo y antiguo ankilosaurio con armadura corporal descubierto este verano en la comarca de La Demanda de Burgos carece de esa misma protección. Tal es la incoherencia que todo lo que tiene que ver con dinosaurios no corresponde a la consejería de Cultura sino a la de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Científicos y estudiantes llegan de toda España y el extranjero a excavar en Salas de los Infantes y la Demanda en vista de los prolíficos yacimientos que desvelan cada año restos de gran valor. De hecho, hay especies únicas en el mundo que se han descubierto por los investigadores del Colectivo Arqueológico Salense, pero para la administración autonómica entran en el mismo saco que la repoblación de truchas en el río Pedroso, que el arreglo de la casa del cura de no sé qué pueblo para convertirla en vivienda joven o cualquiera otra de las múltiples competencias que acumula la consejería de Medio Ambiente. Verano tras verano, año tras año van surgiendo hallazgos que hacen insostenible que Castilla y León no monte en La Demanda un complejo como el de Atapuerca dedicado a los dinosaurios. Razones científicas las hay.

# La 'U' de Olmedo, un paso de gigante en la estrategia ferroviaria regional

LA CONOCIDA como 'U' de Olmedo, una obra que estaba echando telarañas en un cajón ministerial, marcará un antes y un después en el tejido ferroviario de Castilla y León. Una obra de coste ridículo para lo que son las inversiones de Alta Velocidad, apenas 40 millones, que permitirá convertir a Valladolid en un nodo esencial de la red ferroviaria actual. Pero especialmente la futura. Apenas ocho kilómetros en la que, una vez encajonada por la crisis, ningún ministro había reparado en ella, servirá para conectar el AVE gallego con el norte y el noreste, asumiendo gran parte del tráfico que ahora está obligado a transitar por Madrid. Un enlace que pondrá en primera línea a Valladolid, pero que refuerza a León, Palencia y Burgos, que ahora carecen de conexión con Galicia por AVE, a no ser por Madrid, y eso ya es ineficaz. La resurrección del proyecto, que dormía el sueño de la desidia ministerial, es obra de Óscar Puente. Pero no del actual Óscar Puente ministro. De Óscar Puente alcalde de Valladolid, que se encargó de dar la lata a sus antecesores para que rescataran una obra tan escasamente cara como elevadamente efectiva para elevar notablemente el posicionamiento de Castilla y León en el tráfico ferroviario. Las low cost privadas, ansían este enlace para seguir desplegando sus trenes por el norte y el noroeste. Y eso es progreso, desarrollo y atractivo para Castilla y León. Se mire por donde se mire.

Apenas tres años y pico después de que el entonces alcalde de Valladolid, aliado con Galicia, muy interesada en la U de Olmedo también, reflotase el proyecto este empezará a ser una realidad. Se han hecho las cosas en tiempo récord. La actualización del diseño a los nuevos estándares de la Alta Velocidad. Ya está adjudicada la obra en 40 millones. Comenzará, previsiblemente, a finales de verano. Se alargará 24 meses, siguiendo los intempestivos plazos que ahora los técnicos ministeriales otorgan a las obras. Dos años para 8 kilómetros son un exceso se mire por donde se mire. Y sólo hay que mirar que plazos se usaban hace 20 años para hacer autovías tan complejas como la A-6 a su paso por Piedrafita, plagado de viaductos y túneles. Nunca la política fue tan ágil y nunca los técnicos tan densos.

En cualquier caso en 2026, a la vuelta de la esquina, Castilla y León entera estará conectada con el AVE gallego. Y el AVE gallego con el norte y el noroeste, presente y futuro, a través de Castilla y León. Castilla y León gana terreno ferroviario a Madrid, el lugar que ahora mismo irradia todo el tránsito nacional de Alta Velocidad. Ganamos futuro.

# **ABEL**



# **PAPAMOSCAS**

# Episodio 10. En tu mejor momento

REAPARECE **TUDANCA** en escena. Suena el teléfono en Moncloa. «Pedro, llamaba para recomendarte una playa paradisiaca en Pernambuco», suelta **Mañueco** a bocajarro. «Ja ja ja. Qué cachondo siempre, Alfonso. Me caes tan bien, que cualquier día te pongo al nivel de **Illa** y dejamos a **Carriedo** que recaude», suelta **Sánchez** mientras mete el bañador *Speedo*, de esos prietos de antes, en la maleta. «Con Carriedo nos sale a devolver, que gasta menos que el alcalde de Valladolid en peines», añade el de Salamanca, mientras ordena romper filas en el consejo de gobierno. El Colegio de la Asunción parece la parrilla de *Spa Francorchamps*. Salen como bólidos hacia sus destinos vacacionales. Alguna no coge ni la curva. «Oye, Pedro, que se te han metido dos de Vox en Moncloa. Donde no pudieron colarse con Feijóo, lo hacen contigo. Eres de traca. Y eso de Vox tuyo, conjugado con lo mío, me recuerda una

de Mecano: unos entran, otros van saliendo y entre el barullo yo gobierno solo....». «Eres feliz, Alfonso. En tu mejor momento. Y en buena medida gracias a la tranquilidad que yo te proporciono», añade Sánchez, muy ufano. Responde Mañueco: «Ha vuelto Tudanca. Y lo ha hecho con ímpetu, para oponerse a ti y tus componendas con Esquerra. Está pletórico. En cualquier momento da dos ruedas de prensa en una semana. Somos, Tudanca y yo, dos astros perfectamente alineados. Me da que de esta no lo coláis en la amnistía. Yo es posible que solicite su indulto, te aviso, y que siga otra temporada. Me viene bien para la banda izquierda». «Ja, ja, ja. Me troncho contigo, Alfonso. Voy a ver si acabo con el equipaje, que lo de Illa me lo dejó Zapatero 'maduro'. Rematamos y le pego un apretón al Falcon que ni **Han Solo** con el Halcón Milenario cuando lo arreaba al hiperespacio». «Disfruta, bandido», se despide Mañueco. Fundido en negro y rayas más oscuras. Fin de la primera temporada de *Conversaciones telefónicas con Moncloa*. Continuará. O no.

# EL CORREO DE BURGOS EL MUNDO BURGOS PUBLICACIONES S. A.

EDITORA: ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR:

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS **DIRECTOR:** RICARDO GARCÍA URETA

REDACTOR JEFE:

# REDACCIÓN:

Marta Casado, Natalia Escribano, Virginia Martín, Diego Santamaría Loreto Velázquez, Laura Briones

ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD:

PUBLICIDAD: Ana García

DISEÑO GRÁFICO:

MAQUETACIÓN:
Miguel Cuenca-Romero

DISTRIBUCIÓN: Logintegral / Beralán, S. L. IMPRIME: Bermont Impresión. Avda. Portugal, 4 CTC Coslada, 28821 Coslada (Madrid)

DEPÓSITO LEGAL: BU - 228 - 1999



Puntales colocados en el interior del edificio central de las piscinas de El Plantío, ante su estado ruinoso. TOMÁS ALONSO

# Deportes opta por derribar el edificio central del Plantío y ultima los pliegos

• El bipartito sopesaba en junio la demolición para construir un nuevo inmueble o la reforma integral del actual al ver que no iba a sacar la obra adelante este 2024 • Se parte de cero con 55.000 euros para proyectos

# N. ESCRIBANO BURGOS

Habrá demolición y una nueva construcción. Las áreas de Deportes y de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos ya tienen más claro hacia donde caminar ante el estado ruinoso en el que se encuentra el edificio central de las piscinas municipales de El Plantío.

Así, ultiman el pliego para encargar la redacción del proyecto de demolición y de construcción de unas nuevas dependencias para acoger servicios como el botiquín, aseos o una cafetería, que son las actividades que hasta ahora se venían prestando en el conocido inmueble. Deportes ha asignado un presupuesto de 55.000 euros a esta finalidad, de los cuales 10.000 irán para redactar el proyecto de derribo y otros 45.000 para el proyecto de ejecución.

Otra de las circunstancias que atañen a este edificio será la realización de pruebas de cimentación para conocer si algunas de las partes de la estructura pueden utilizarse durante las obras de reconstrucción o bien será necesario la demolición completa.

Las previsiones presupuestarias que se manejan desde el bipartito

que preside Cristina Ayala hablan de 1,5 millones de euros, en los que estaría incluida la demolición. En un principio, surgieron dudas sobre la posibilidad de acometer una reforma de las instalaciones existentes o bien optar por un proyecto nuevo y es la segunda opción la que ha ganado, aunque, como se ha indicado, se estudiará si se puede reutilizar algo en el proyecto de reconstrucción.

Se despeja, así, el futuro de esta construcción, que data de 1979 y que está apuntalado en gran parte, como pudo comprobar este periódico el pasado junio durante una visita a las piscinas de El Plantío. Así, en un principio se observan problemas de cimentación y, además, bajo el edificio existe un viejo 'aljibe' en el sótano para el que se buscaba una solución.

El Ayuntamiento de Burgos contaba con un proyecto para este inmueble central, redactado en el año 2019, junto con la mejora del edificio de vestuarios y la rehabilitación de la piscina familiar para solucionar los problemas de fugas de agua. Ese proyecto lo había asumido el actual bipartito de PP y Vox, que pre-

veía sacar las obras a licitación, de acuerdo a los términos ahí recogidos. PP y Vox modificaron el presupuesto a finales de 2023 para introducir 989.000 euros para acometer la remodelación de este edificio.

Sin embargo, a la hora de comenzar con los trámites administrativos de licitación de los trabajos se llegó a la conclusión de que el inmueble estaba más deteriorado de lo que parecía de inicio. Por tanto, el presupuesto cercano al millón de euros se quedaba corto para buscar empresas interesadas en la obra.

Esta cantidad pasará ahora a los remanentes municipales y se les buscará otro destino, mientras se parte de cero con una nueva redacción de un proyecto.

# NO SE LICITÓ

El equipo de Gobierno no llegó a licitar la mencionada actuación en este tiempo al frente del Ayuntamiento de Burgos, aunque tenía previsto hacerlo este 2024. Además, se dieron cuenta de que el proyecto de partida, de hace más de cuatro años, no contemplaba una intervención integral. En este edificio se prestaban servicios como aseos, enfermería,

cafetería y terraza, zona de solarium y otras dependencias que han servido de biblioteca de verano o para el personal municipal. La cafetería está abierta este verano con el mismo adjudicatario que el pasado año.

Ese nuevo proyecto permitirá conocer con mayor exactitud el presupuesto necesario para acometer las obras que se incluirá en los próximos ejercicios. Desde el Gobierno municipal confían en que el nuevo proyecto pueda estar redactado de cara a 2025, por tanto, las actuaciones llegarán meses después, ya que quedarían trámites administrativos importantes como redactar unos nuevos pliegos del concurso de obras y

# Dos de los tres proyectos para El Plantío salieron adelante

El tercero se quedó en espera a la vista de que la partida era insuficiente sacar la oportuna licitación.

Con respecto al viejo aljibe hallado en el edificio, en su momento el concejal de Deportes, César Barriada, explicaba que está acompañado de una red de tuberías que, en su momento, se pensaron para 'calefactar' el agua de las piscinas de verano y es una instalación obsoleta que lleva décadas en desuso. Por tanto, la opción más factible parece su retirada.

Dos de las tres iniciativas para remodelar las instalaciones de verano de El Plantío han salido adelante en diferentes fases de obras, lo que representa una importante remodelación; sin embargo, la tercera tendrá que posponerse, pero no se ha abandonado la idea de proseguir con las reformas en ningún momento, según relatan fuentes del equipo de Gobierno.

Los concejales de PP y Vox se han encontrado con esta situación durante este 2024, porque sobre el proyecto de 2019 no se habían actualizado los precios para acometer la reforma. Además, en la propuesta inicial se apostaba más por un lavado de cara, ya que no estaba previsto actuar sobre el conjunto del inmueble.



El edificio de Relaciones Laborales necesita una adecuación para los agentes de la unidad administrativa de Policía Local. TOMÁS ALONSO

# La Policía Local atenderá al público en Barrio Gimeno el 19 de agosto

Las obras en la sede de la avenida Cantabria comienzan en la misma fecha

# N. ESCRIBANO BURGOS

La unidad administrativa de Policía Local con servicios como objetos perdidos y la gestión de multas de tráfico se trasladarán este mes de agosto desde la sede de la avenida Cantabria al antiguo edificio de Relaciones Laborales, en Barrio Gimeno. Así, abrirán las puertas al público en la nueva ubicación el próximo 19 de agosto, lunes, para que los burgaleses realicen sus gestiones sobre los asuntos mencionados.

El concejal de Seguridad Ciudada-

na, Ignacio Peña (Vox), ha visitado las dependencias de la antigua sede universitaria donde calculan que se trasladarán alrededor de 15 agentes, mientras que el resto de unidades de Policía Local permanecerá en la avenida Cantabria, a pesar del inicio de las obras de remodelación integral de la sede, que coincidirá en la misma fecha, el 19 de agosto.

«Todos los servicios de cara al ciudadano van a estar en Barrio Gimeno, ante un traslado que está resultando más difícil de lo que parecía en un principio», sostiene Peña, a la vez que añade que se están adecuando espacios para el ejercicio del trabajo de cara al público y para que los funcionarios dispongan de un lugar apropiado para su día a día.

Desde el equipo de Gobierno, se solicita «paciencia» a los burgaleses porque es posible que se generen «inconvenientes» con el traslado que se va a alargar en el tiempo porque las obras en la avenida Cantabria son de calado y tienen un plazo de ejecución de casi tres años, dos fases de 17 meses cada una de ellas.

En función del desarrollo de los trabajos se irá viendo si es necesario que se trasladen más unidades de Policía Local a Barrio Gimeno, puesto que como indica Peña se ha advertido por parte de la empresa que va a ejecutar la intervención que el nivel de ruido será alto por las actuaciones relacionadas con la envolvente de la fachada. «Los agentes van a ir a la avenida Cantabria donde se cambiarán de ropa y volverán al final de su jornada al mismo sitio,

por lo que comprendo que habrá incomodidades para el personal de Seguridad Ciudadana», añade.

El Ayuntamiento de Burgos barajó varias opciones para ubicar a la Policía Local e incluso a Bomberos, aunque finalmente el Servicio de Extinción y Prevención de Incendios no se trasladará por las características de su trabajo. Finalmente, se optó por este inmueble que tuvo uso educativo hasta el curso 2021/2022 por las condiciones en las que se encuentra y las posibilidades de conexión a Internet. «Lo más complicado ha sido la adecuación informática por las necesidades de Policía Local y que, en principio, este edificio no tenía», indicaba.

Según precisaba el edil de Vox, también es posible que los voluntarios de Protección Civil, cuando se rehabilite la sede ubicada en Río Vena, pueda utilizar estas mismas dependencias.

Peña ha destacado que las obras en la avenida Cantabria «tienen prioridad absoluta». Desde el equipo de Gobierno, se habían barajado varias fechas de inicio entre junio y julio, pero finalmente será tras el puente de agosto cuando comiencen.

Las actuaciones, con un coste total cercano a los 8 millones de euros, cuentan con 3 millones de fondos europeos Next Generation. Como asegura Peña, «hay que ser muy diligentes en el desarrollo de la obra para justificar esta importante cantidad». Así, ha concretado que otras actuaciones que estaban pendientes en el inmueble como la reforma de la planta baja, se van a posponer para dar vía libre a la remodelación integral del inmueble.

La empresa Construcciones Herce (Hermanos Rubio Grupo Constructor HERCE) se hará cargo de la fase primera de la intervención que conlleva una inversión de 7,3 millones de euros. En la primera fase se acometerán todas las cuestiones subvencionables por los fondos europeos y en la segunda se realizarán otro tipo de mejoras relacionadas con la accesibilidad y con la posibilidad de obtener para el edificio una certificación energética o un sello de sostenibilidad.

# Podemos exige al bipartito medidas contra la «invasión» de casas de apuestas

Considera que el Supremo «defiende» a estas empresas

# BURGO

«El Tribunal Supremo se erige en defensor de los intereses de las salas de apuestas y logra tumbar el único intento de evitar la desmedida proliferación de estos locales». Esta es la opinión de la formación política Podemos Burgos, que impulsó una propuesta el pasado mandato municipal para evitar la proliferación de salas de apuestas en el casco urbano de la ciudad.

Esta iniciativa se llevó a un Pleno municipal y se logró la unanimidad de todos los grupos con representación en el Ayuntamiento de Burgos. En opinión de los responsables políticos del Círculo de Podemos Burgos, las salas de apuestas están generando un «daño irreparable entre la gente joven y las capas más humildes de la población».

Así, insisten, a través de una nota de prensa, enviada tras conocer la última sentencia, que dejar sin ningún tipo de control las nuevas aperturas en las zonas residenciales es algo muy grave. «De hecho, la ciudad actualmente cuenta con algunas ya situadas muy cerca de centros educativos», apuntan. En estos momentos

el juego patológico es una delas adicciones que más crece dentro de la sociedad. Además, la ludopatía afecta a la gente más joven, registrándose numerosos casos antes de cumplir la mayoría de edad.

Los responsables de esta formación entienden que el PP en el Ayuntamiento de Burgos, se vio obligado a votar a favor de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y desde su Gobierno en la Junta recurrió la decisión, ya que siempre han trabajado en favor de los intereses de la patronal del juego.



Concentración contra las casas de apuestas. TOMÁS ALONSO

# Los puntos de lectura de verano recuperan su actividad con éxito

Hasta el pasado domingo 446 lectores habían acudido a los dos puntos que han vuelto a su actividad suspendida desde la pandemia/ Permanecerán abiertos hasta septiembre



El punto de lectura del paseo de la Isla es el que mas actividad registra. SANTI OTERO

# FUENCISLA CRIADO BURGOS

Fueron un lugar de atención para los lectores desde su creación y han vuelto este año a reabrir sus puertas. Los puntos de lectura regresan a la actividad después de que la pandemia los dejara en un limbo del que han salido dos de ellos. El situado en el paseo de la Isla, cerca del puente de Castilla y en el parque de la Luz, en el G-3, detrás de la parroquia del Hermano San Rafael.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, Marta Alegría,

ha señalado que estos puntos, que se gestiona por un servicio externo del ayuntamiento por un importe cercano a los 17.000 «es una medida económica que facilita a los burgaleses el acceso a la cultura, que en este caso se ofrece en dos puntos de lectura».

Se han dotado con un fondo cercano a los 2.500 ejemplares comics, libros, prensa diaria, revistas de información general y ocio, libros infantiles y narrativa actual, además de películas en soporte DVD.

«Se abrieron el ocho de julio y en 20 días, hasta el domingo 28, han pasado 446 usuarios. De los cuales, el 69 por ciento han sido hombres y el 82 por ciento, mayores de 14 años» explicó Alegría.

El parque de la Luz tiene más actividad por las tardes. Pero el parque de la Isla es el que más usuarios registra, preferentemente por las mañanas. «La mayor parte de los usuarios se llevan libros infantiles. Entre los adultos, la prensa diaria y la revista Hola»

El horario es de 11,30 a 14.00 y de 18.00 a las 20,30. Estarán abiertos hasta el próximo 8 de septiembre.

Una reapertura que ha gustado a los burgaleses que echaban de menos esta apuesta cultural del ayuntamiento. «Nos han trasladado, que les gusta, que faltaban, lo agradecen porque la oferta es muy variada. Incluso nos piden DVDs»

Este servicio, además de ofrecer leer en sus proximidades, presenta la posibilidad de hacer uso del préstamo bibliotecario, para lo que es necesario contar con el carné de la Red de Bibliotecas de Castilla y León, en la que están integradas las bibliotecas municipales de la ciudad de Burgos. La diferencia es el tiempo de lectura en préstamo en casa. Mientras que en la Biblioteca es de tres semanas, en los puntos de verano es de siete días. Eso sí, las bibliotecas municipales cierran por las tardes en tiempo de verano, por lo que el servicio de los puntos de lectura supone un complemento para los lectores en el tiempo estival.

Los puntos de lectura han ido variando en su ubicación. Han estado presentes en el paseo del Espolón, San Agustín, playa de Fuente el Prior, piscina de Capiscol, piscinas del El Plantío. En 2006 se ubicaron en cinco lugares diferentes. Un espacio que estuvo atendido por estudiantes de Instituto López de Mendoza, posteriormente becarios de la Universidad de Burgos.

Los libros infantiles más demandados son los de los Diarios de Greg, Harry Potter y Mortadelo y Filemón. También cuentan con la colección de Astérix y Obélix y Tintín.

Los de mayores, varían, pero en las estanterías se puede escoger. Se puede escoger entre los títulos mas demandados este mes se encuentran el último libro de Mikel Santiago, 'El hijo olvidado' y la novela de Javier Castillo, 'La grieta del silencio', ambos dos de los títulos que se encontraron en la lista de los mas vendidos la pasada feria del libro.

Le siguen novelas que se han editado este año, como 'El Sanador de Caballos', de Gonzalo Giner, y 'El Niño' de Fernando Aramburu.

También hay lugar en las estanterías de los puntos de lectura veraniegos para los best seller mas clásicos, como los Pilares de la Tierra', de Ken Follet o 'Los hombres que no amaban a las mujeres' de Stieg Larssonen en versión bolsillo. Tampoco faltan los clásicos como 'Crónica de una muerte anunciada', de Gabriel García Márquez o una colección de novela negra ideal para leer a la sombra de un árbol.

# «Sensación de inseguridad» en la calle Cervantes tras el asalto a una vivienda y un intento de robo

La Policía Nacional, a cargo de la investigación, asegura que se trata de un «hecho aislado» y descarta que haya una «oleada» con grupos organizados detrás

D. SANTAMARÍA / N. E. BURGOS La mayoría de robos en viviendas se cometen durante el verano. Los ladrones, por lo general, realizan labores de vigilancia para buscar víctimas potenciales. Intentan determinar si los residentes están de vacaciones y tratan de pasar desapercibidos. Si el objetivo se sitúa en zonas poco concurridas, su margen de éxito suele ser mayor. Y la calle Cervantes, en la zona sur de Burgos, sufrió la semana pasada un asalto que la Policía Nacional trata de esclarecer.

Según ha podido saber este perió-

dico, el robo se produjo en un piso ubicado en el número 28 de la citada calle, a escasos metros de la confluencia con la calle del Duero. Cuando su propietaria entró en el domicilio, se encontró con «todos los cajones tirados» y parte del mobiliario «destrozado». No tardó en descubrir que los asaltantes se habían llevado, entre otras cosas, varias joyas que guardaba a buen recaudo.

La mujer, como es lógico, interpuso la pertinente denuncia ante la Policía Nacional. Una vez en la vivienda, los agentes examinaron todas y cada una de las habitacio-



El robo tuvo lugar en un piso del 28 de la calle Cervantes. SANTI OTERO

nes en busca de pruebas con el objetivo de determinar la identidad de los autores. En el barrio, mientras tanto, también se sabe que poco antes de este robo ya se había producido un intento de asalto, afortunadamente frustrado, en un domicilio del número 29.

Dadas las circunstancias, existe cierta «sensación de inseguridad» en la calle Cervantes y alrededores. Así lo manifiesta una vecina. Y asegura que no es la única que lo piensa. Entretanto, la Policía Nacional asegura que el robo perpetrado la semana pasado fue un «hecho aislado» y descarta -al menos de entrada- la implicación de grupos organizados.

No en vano, las fuentes policiales consultadas por este periódico reconocen que es «habitual» que se registre un repunte de este tipo de delitos en verano. En cualquier caso, niegan que exista una «oleada» de robos como tal.



El trabajo en el nuevo yacimiento ha permitido recuperar 1700 restos líticos. FUNDACIÓN ATAPUERCA

# Aymerich, un nuevo yacimiento en Atapuerca

# SE TRATA DE UNA CATA AL AIRE LIBRE DONDE SE HAN RECUPERADO HERRAMIENTAS DE HOMO SAPIENS

El nombre es un homenaje a la labor de ayuda y auxilio del Ejercito al equipo de investigación durante las diferentes campañas de trabajo

# BURGOS

La campaña de excavaciones en la sierra de Atapuerca abrió un nuevo yacimiento 'Aymerich', situado dentro de la base militar 'Cid Campeador' en Castrillo del Val donde se han recuperado importantes hallazgos. Un equipo de ocho expertos de la Universidad de Burgos, el Centro Nacional de Investigación sobre la

Evolución Humana y el Museo de la Evolución Humana bajo la dirección de Marta Navazo, ha trabajado en una extensión de 6 m², obteniendo 1700 restos líticos. Hallazgos pertenecientes a un único nivel arqueológico del Paleolítico superior, que incluyen lascas y láminas de sílex utilizadas por los primeros Homo sapiens para diversas ac-

tividades cotidianas, como la caza y la recolección..

Los análisis de laboratorio de estos materiales se llevarán a cabo en la Universidad de Burgos, donde se ha estudiado la prehistoria de la sierra de Atapuerca durante décadas. La relación cercana y constante con el Ejército ha sido clave para permitir el acceso y la investigación en zonas restringidas, asegurando la continuidad y protección de estos valiosos trabajos arqueológicos.

Este yacimiento, junto con Valdeprovedo, es uno de los pocos registros de asentamientos del Paleolítico superior en la sierra, arrojando luz sobre la presencia de los primeros Homo sapiens en la región.

### **AYMERICH**

Este asentamiento al aire libre, recibe su nombre en honor a Vicente de Aymerich Cabrera, quien fue coronel en la base hasta finales de 2010, se encuentra en un depósito de arroyada en la ladera norte del valle del Arlanzón.

Desde allí se puede observar la vega del río y destaca por un estrato con grandes bloques de sílex, que fueron una fuente importante de materia prima para las poblaciones paleolíticas.

Los yacimientos, ubicados en las localidades de Atapuerca, Ibeas de Juarros y la base militar 'Cid Campeador' en Castrillo del Val, han contado con la colaboración con el Ejército Español, que se remonta a las primeras excavaciones en 1978, ha sido fundamental no solo en términos de seguridad y logística, sino también en la preservación del entorno.

El Ejército ha proporcionado materiales esenciales y ha contribuido a la protección de los yacimientos. Una labor que en muchos casos fue esencial para la labor de campo del equipo de investigación. Con la ayuda para la realizaciónde muchas labores. Además, en 2014, a iniciativa de Eudald Carbonell, vicepresidente de la Fundación Atapuerca y codirector del proyecto Atapuerca, se estableció un acuerdo entre la Base Militar 'Cid Campeador' y la Fundación Atapuerca para la recuperación de las fuentes naturales de la sierra.

Este proyecto ha permitido la limpieza y catalogación de más de 25 fuentes, 12 de las cuales se encuentran dentro del campo de maniobras de la base.

# PEAC).

# PROYECTO SOLIDARIO CON ELACYL

La Unidad Canina de

Intervención de Rescates-

UCIR, en colaboraión con el ayuntamiento de Poza de la Sal ponen en marcha las segundas jornadas de perros de rescate que tendrán lugar en la localidad del 20 al 22 de septiembre. Dentro de loseventos se engloba una serie de sorteos de regalos que supondrán la venta de 10.000 unidades con un importe de cinco euros para entrar en el sorteo. Todo lo recaudado tendrá un fin solidario se va a destinar a la Asociación de ELACYL. Los premios comprenden camisetas de diversos

equipos entre ellos, la

Futbol firmada.

selección Femenina de

# Recoletas renueva su área de hospitalización en Burgos

### BURGOS

Recoletas Salud Burgos continúa renovando y creando servicios y espacios con el fin de proporcionar a sus pacientes una atención cada vez más integral y de mayor calidad.

Para ello, se está renovado completamente el área de hospitalización de la segunda planta del hospital Recoletas Salud convirtiendo las 22 habitaciones en un espacio más amplio, más cómodo y totalmente modernizado.

Asimismo, se implementará un nuevo sistema de climatización. Una obra que se ha realizado porque «los pacientes son lo más importante para nosotros y debemos centrar nuestros esfuerzos en facilitarles el mejor servicio, los mejores profesionales y la mayor comodidad posible durante su estancia hospitalaria», según subrayó Pilar Gómez, directora de Recoletas Salud Burgos.

Asimismo, el equipo profesional médico y de enfermería dispondrá también de un área de trabajo más cómodo y amplio y con estancias privadas para mayor intimidad y confidencialidad en el trato con los familiares de los pacientes hospitalizados. La obra se completará en un plazo de cuatro meses. Contará con un nuevo sistema de control asistencial para garantizar la seguridad y vigilancia de todos los pacientes hospitalizados.

Un trabajo que en Recoletas Salud y que retoma la ampliación de la cartera de servicios asistenciales con el fin de proporcionar a sus pacientes una atención cada vez más integral y de mayor calidad. Y pone en marcha el próximo Centro de Diagnóstico por Imagen apostando por una medicina cada vez más precisa.

Para ello, Recoletas Salud ha comenzado ya la obra en el Centro Médico Recoletas Salud Calzadas para poder comenzar a estar operativo en octubre.

Debido al gran volumen de pacientes que se incrementa constantemente, se amplía la oferta actual de Diagnóstico por la Imagen que se presta en el Hospital Recoletas Salud «para poder centrar nuestros esfuerzos en facilitar a nuestros pacientes tanto del servicio de urgencias, como quirúrgicos y post quirúrgicos, una mayor comodidad y mejor servicio en el hospital y dotar a Burgos de otro Centro de Diagnóstico con los últimos avances tecnológicos»,indicó la directora de Recoletas Salud.

# Muere un ciclista de 83 años arrollado por un camión en Barbadillo del Mercado

La víctima circulaba por la N-234 cuando fue alcanzada por el vehículo articulado / Es la octava víctima mortal en lo que va de año, la séptima en vía interurbana

# M. REMÓN BURGOS

Un hombre de 83 años, vecino de Barbadillo del Mercado, falleció a primera hora de ayer después de ser arrollado por un camión cuando circulaba por la carretera N-234. El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibía una llamada a las 9.08 horas en la que que informaba del atropello de un camión a un varón que iba en bicicleta en la N-234, en la salida de Barbadillo del Mercado, Según indicaba el alertante, la víctima se encontraba inconsciente en el suelo junto a la parte derecha de la cabina del vehículo articulado.

La sala de operaciones del 1-1-2 daba aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que envíaba al lugar del accidente una UVI móvil, así como una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de la zona. En el lugar, el personal de Sacyl intentóreanimar a un varón de 83 años, que finalmente falleció.

Las primeras investigaciones de la Guardia Civil de Tráfico en el lugar del accidente apuntan a que el ciclista y el camión circulaban en sentido Burgos cuando, por causas que se están investigando, el vehículo articulado arrolló al ciclista. En la carretera se ven las marcas de la frenada del vehículo articulado. El conductor dio negativo en las pruebas a las que fue sometido por los agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Esta es la octava víctima mortal en las carreteras de la provincia de Burgos en lo que va de



Imagen del luga del accidente. ECB

año, la séptima en vía interurbana, según los datos de la DGT, ya que un accidente que se produjo en las cercanías de Burgos se contabiliza como accidente en el casco urbano. Según esos mismos datos, el pasado año por estas fechas se habían registrado 8 fallecidos en accidente de tráfico.

# OPERACIÓN DE TRÁFICO

La La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 49.000 desplazamien-

tos por las carreteras de Burgos durante la operación especial de tráfico 1º de agosto, que arrancó a las 15.00 horasde ayer y que se prolongará durante todo el jueves 1 de agosto. Para todo el mes de agosto, el más importante en cuanto a movimientos de vehículos del verano 2024, está previsto que se realicen 5.318.000 desplazamientos por las carreteras de Castilla y León.

Estos días se producirá un importante movimiento de vehículos

por todas las carreteras de la geografía nacional motivado por el comienzo del mes vacacional de agosto. También se observará un incremento de movimientos en el fin de semana posterior a estas fechas, con motivo del retorno y comienzo de los meses estivales de julio y agosto, respectivamente. En esta nueva operación salida se registraron retenciones en la AP-1, a causa de accidentes, como el registrado en Castil de Lences.

# Instala un GPS en el coche de su expareja para seguir sus movimientos

### BURGOS

La Guardia Civil ha detenido a G.A.A., de 41 años, como presunto autor de un delito contra la intimidad y de un delito de usurpación de estado civil, al utilizar los datos de una tercera persona sin su consentimiento para dar de alta una línea telefónica.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil por la propia víctima; en su relato afirmaba que llevó su vehículo particular a un taller para reparar una avería y que al ser manipulado por el mecánico para su reparación apareció un GPS con una tarjeta SIM en su interior. Ella desconocía su instalación y tampoco lo había autorizado.

Los efectivos del Cuerpo iniciaron una ardua investigación y desde el primer momento, con claros indicios de su participación en los hechos, recelaron de la expareja de la víctima quien, por otra parte, siempre estaba al tanto de los sitios que frecuentaba la denunciante.

Paralelamente identificaron al titular de la línea telefónica asociada a la SIM del dispositivo de localización, resultando ser una persona ajena a todo el entramado, que había convivido tiempo atrás con la pareja. Alguien había aportado una fotocopia de su DNI para realizar el alta de la línea telefónica, todo ello sin su conocimiento y consentimiento.

# Exigen un «tratamiento especial» para la Riojilla Burgalesa por su «catastrófico estado»

COAG solicita «medidas» de choque a las administraciones

# BURG

La organización agraria COAG exige, tanto a las administraciones públicas como a las compañías aseguradoras, un «tratamiento especial» para la Riojilla Burgalesa, que afronta su tercer año de sequía, dado el «catastrófico estado» en que se encuentran sus campos de cara a la campaña cerealística.

A través de un comunicado, COAG advierte al delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Saiz, de la «calamitosa situación» que sufren los agricultores de la zona. En base a ello, el sindicato urge «medidas» de choque, ya sea en forma de «ayudas directas» o incrementando «el nivel de intensidad de los apoyos a la sequía,

de exenciones fiscales de rendimientos o de un trato diferenciado de Agroseguro». Del mismo modo, la organización también ve factible que la Riojilla Burgalesa obtenga la declaración de zona catastrófica.

El presidente de COAG Burgos, Diego Saldaña, reclama «una rápida, eficaz y especial atención sobre esta zona de la Riojilla burgalesa donde por tercer año consecutivo la climatología ha sido violentamente adversa y ha propinado un duro golpe a nuestras explotaciones agrícolas».

También recuerda COAG que esa zona de Burgos, limítrofe con La Rioja, ha sufrido toda clase de estragos meteorológicos. El principal es que casi nunca llueve. Y cuando eso ocurre, «en vez de agua caen piedras». De hecho, la organización señala que «el temible pedrisco se presentó hace unos días con toda su fuerza y arruinó las escasas esperanzas de lograr una cosecha de cereal mínimamente digna».

Para rematar, las heladas son frecuentes. Como consecuencia, la agricultura de la zona no levanta cabeza. Mientras que en otras comarcas burgalesas los cultivos florecen, en la Riojilla Burgalesa se agostan. Hasta el punto de que los habituales rendimientos en el entorno, de unos 5.000 kilos por hectárea, se mueven en una horquilla de entre 500 y 1.000. La Riojilla, que se extiende entre la Sierra de la Demanda y el río Tirón, cuya capital



Los efectos de la sequía son palpables en la Riojilla Burgalesa. ECB

es Belorado, cuenta con una zona especialmente afectada: una demarcación en la que se cultiva colza, guisantes, trigo, cebada, girasol y garbanzos. Es donde menos llueve, donde más hiela y donde más agresivo es el pedrisco.

Por si lo anterior no fuera suficiente, el Ministerio de Agricultura declaró a toda la provincia de Burgos zona de sequía media, pero los agricultores consideran que ha de ser declarada zona de «intensidad alta».

# Valladolid se convertirá en nodo esencial del AVE con una inversión de 40M€

• Transportes adjudica las obras de la 'U' de Olmedo para la conexión de Alta Velocidad con el norte y noroeste del país a Vías y Construcciones, con un plazo de ejecución de dos años y la previsión iniciarlas a final de verano

# RICARDO GARCÍA VALLADOLID

Valladolid se postula firmemente a convertirse un nodo esencial del tráfico ferroviario de Alta Velocidad, y cada vez está más cerca de que esa posición se una realidad gracias a los diferentes pasos que se están dando en esa dirección. El último, la adjudicación de las obras de la 'U' de Olmedo por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que, una vez concluidas, aumentarán el protagonismo de la capital vallisoletana y los municipios de su alrededor como un polo muy potente en las conexiones de AVE.

Con la adjudicación de los trabajos por 40 millones de euros para el también conocido como baipás de Olmedo, el ministerio que encabeza el vallisoletano Óscar Puente da un paso más hacia el objetivo de que la capital del Pisuerga y sus alrededores congreguen las conexiones con los AVE hacia el noroeste y norte de España, especialmente los que van hacia Galicia y que gracias al nuevo enlace se comunicará con el resto de los que se dirigen hacia el Cantábrico, como son los de Asturias, Cantabria y País Vasco. Es más, en un futuro también enlazará con el AVE a Cataluña.

Hasta ahora, la opción de enlazar estos recorridos pasaba por Medina del Campo, pero la 'U' de Olmedo se convertirá en una alternativa más óptima al poder comunicar los AVE a Madrid y Galicia sin necesidad de desvíos o transbordos. Permitirá que un tren que provenga de Palencia, León o Asturias, así como de Burgos, País Vasco o Barcelona, pueda, a través del ramal, acceder a la LAV Madrid-Olmedo-Zamora-Galicia, y viceversa.

En definitiva, Olmedo pasará a ser un eje para los tráficos transversales en alta velocidad por la mitad norte del país gracias a la 'U', un enlace de 8,2 kilómetros de longitud entre las líneas Madrid-Valladolid y Madrid-Galicia. Las obras, según ha podido saber este periódico de fuentes del Ministerio de Transportes, cuentan con un plazo de ejecución de dos años y comenzarán previsiblemente a finales de verano.



Proyecto del viaducto sobre la Zona de Especial Conservación 'Riberas del Adaja y Afluentes' que formará parte de la ejecución final. E. M



El final del camino de Valladolid hacia un futuro como nodo estratégico del transporte ferroviario esta cada vez más cerca, ya que además del proyecto de Olmedo también figura en el calendario la construcción de la nueva estación de Campo Grande en la capital, la cual modernizará la actual terminal e incrementará el

número de vías, tanto las de ancho específico para el AVE como las de la medida convencional para el resto de trenes que circulan por España.

Todas estas actuaciones contribuirán a derivar una cantidad importante de tráfico ferroviario a Valladolid, lo que a su vez descongestionará Madrid donde actualmente se vertebra. Las infraestructuras madrileñas están bastante saturadas, y de esta forma se logrará un reparto que optimice el transporte.

À día de hoy, un gran porcentaje del tráfico ferroviario nacional se concentra en la capital de España, especialmente cuando se trata de recorridos largos como son los de alta velocidad. No obstante, una vez esté operativo el baipás de Olmedo no será necesario que los trenes del norte y noroeste lleguen hasta allí para dirigirse hacia otros destinos en la misma parte del país, lo que ahorrará distancia y tiempo de viaje.

La'U' de Olmedo es uno de los proyectos a los que el actual ministro Puente ha venido otorgando mayor importancia incluso antes de ponerse a los mandos de Transportes y Movilidad Sostenible. Ya lo hizo durante su etapa como alcalde de Valladolid, y de hecho fue entonces cuando resucitó el proyecto, antes de eso abandonado y a punto de ser olvidado en el fondo de una cajón.

Además, el baipás se pondrá en marcha mediante una inversión de 40 millones de euros, una cantidad ínfima si se compara con otras destinadas a infraestructuras ferroviarias y que destaca más aún por la relevancia que tendrá para el tráfico hacia el norte del país cuando esté finalizado.

La actuación comprende la plataforma de la nueva conexión, incluyendo los movimientos de terreno y las estructuras. En posteriores licitaciones se abordará el montaje de vía y los sistemas de electrificación, señalización y comunicaciones.

Para la construcción del baipás se aprovechará la 'V' que dibuja la bifurcación de la LAV Olmedo-Zamora-Galicia, a partir de la LAV Madrid-Segovia-Valladolid: partirá de la LAV a Galicia para, tras discurrir por los términos de La Zarza, Olmedo y Hornillos de Eresma, enlazar con la LAV Madrid-Valladolid.

Esta conexión se realizará mediante un trazado recto con extremos en curva para su conexión con cada una de las dos líneas, asemejándose a una 'U'. En su tramo central se construirá un viaducto para cruzar el río Adaja.

También se ejecutará una pérgola sobre la carretera CL-602. En una pri-PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 

**SORIA** 

**ZAMORA** 

97.1 FM



LEÓN **PALENCIA SALAMANCA** 103.4 FM 90.2 FM 101.9 FM

ÁGREDA ARENAS DE SAN PEDRO 93.2 FM 88.4 FM

**BURGOS** ARANDA DE DUERO 91.6 FM

99.8 FM 88.1 FM BÉJAR **ASTORGA** ÁVILA 97.7 FM 89.6 FM 94.1 FM

**SEGOVIA** 

**VALLADOLID CIUDAD RODRIGO** 92.9 FM 103.4 FM 102.8 FM

### VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR**

mera fase, el baipás contará con vía única, si bien quedará preparado para tender la segunda vía.

La actuación, adjudicada a Vías y Construcciones, se completa con la construcción de cuatro pasos superiores y un paso inferior para garantizar la permeabilidad en la zona, drenajes y cerramientos.

En abril de este mismo año Adif-Alta Velocidad inició el pasado el expediente de expropiación forzosa de los terrenos por donde transcurrirá la vía, para la ejecución del proyecto de obras que fue aprobado, a su vez, el 27 de diciembre anterior. Esta expropiación afecta a 77 parcelas, trece de ellas en el término municipal de Hornillos de Eresma y las 64 restantes en el término municipal de Olmedo. En total, la superficie expropiada suma 393.449 metros cuadrados, de los que 64.462 están en Hornillos y los 328.987 restantes en Olmedo.

Aparte de los terrenos que Adif expropiará de forma definitiva, el expediente también contempla, sobre esas mismas parcelas, la ocupación temporal de otros 119.663 metros cuadrados (81.042 de ellos en el término de Hornillos y 38.621 en Olmedo), de los que dispondrá mientras duren las obras.

Según destacan desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la conexión representará un nuevo hito en el impulso a la transversalidad de la red de alta velocidad que, con más de 4.000 km de longitud, es la mayor de Europa, permitiendo el viaje por la mitad norte del país sin necesidad de pasar por Madrid

En concreto, conectará directamente por alta velocidad Galicia con Valladolid y, desde esta ciudad, con otras capitales de Castilla y León, Asturias, Cantabria, País Vasco o Barcelona.

El baipás de Olmedo se suma a las infraestructuras que Adif AV tiene en servicio o en construcción para completar la transversalidad de la alta velocidad. En julio de 2022, se puso en operación el túnel de alta velocidad bajo el centro de Madrid, que canaliza la circulación entre la mitad norte del país y el Levante, sin necesidad de cambiar de tren en la capital. Asimismo, avanza en la conexión entre la LAV Madrid-Barcelona y la LAV a Levante, en el entorno de Getafe (Madrid), que posibilitará trayectos transversales hacia el norte desde Barcelona y el noreste.

Estas actuaciones, remarca el departamento de Óscar Puente, refuerzan la vertebración y cohesión territorial, a través de un medio de transporte sostenible. Asimismo, contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad) y 8 (desarrollo económico y generación de empleo).

# Los trenes que unen Palencia y Valladolid con Santander no circularán en agosto

Renfe activa un plan alternativo de transporte por carretera / Ecologistas en Acción denuncia a Adif por incumplir la declaración ambiental en las obras del AVE palentino

### VALLADOLID

Los trenes que unen Santander con Madrid, Palencia y Valladolid dejarán de circular desde hoy, 1 de agosto, con motivo de las obras de la alta velocidad de Adif entre Santander y Palencia, y la duplicación de vía convencional Torrelavega-Santander, que provocará un corte de un mes.

Los trabajos, que se desarrollarán entre el 1 y el 31 de agosto, son incompatibles con la circulación y afectarán a distintos servicios en Santander, Torrelavega y Reinosa, además de otras localidades palentinas.

Para garantizar la movilidad de los usuarios, Renfe ha puesto en marcha un plan alternativo de transporte por carretera, con más de 2.500 trayectos de autobuses y precios desde 5 euros, para los servicios que se verán afectados en Cercanías, Media y Larga Distancia.

Según ha señalado la compañía, el hecho de concentrar las actuaciones en agosto minimizará el impacto en el tráfico de mercancías con el Puerto de Santander.

Así, Renfe pondrá en marcha este plan alternativo de transporte por carretera para todos los trenes y hará «ligeros ajustes» en el horario habitual en ambas direcciones para continuar el trayecto con el actualmente ofertado.

En Cercanías del 1 al 31 de agosto se realizará por carretera el trayecto Santander–Renedo; y del 5 al 8 de agosto el trayecto Santander–Torrelavega. En cuanto a los servicios afectados de Media Distancia, en los que también se hará ajuste horario, del 1 al 31 de agosto se realizará por carretera el trayecto Santander-Valladolid.

Mientras que, en Larga Distancia, Renfe ha detallado que las relaciones Santander-Madrid y Santander-Alicante realizarán transbordo por carretera entre Palencia y Santander del 1 al 31 de agosto. Los horarios en estas conexiones se ajustarán entre 5 y 11 minutos, tanto en sus salidas como en sus llegadas.

El 31 de julio el último tren de Madrid a Santander transbordará entre Palencia y Santander, así como el primer tren del 1 de septiembre entre Santander y Alicante que transbordará entre Santander y Palencia, informa Europa Press.

El plan programado supone el trayecto de 1.550 autobuses para los trenes de Cercanías, 275 para los de Media Distancia y 708 para las relaciones de Larga Distancia durante el mes de agosto.

Se ha establecido una tarifa fija durante el mes de agosto en la relación de larga distancia Santander— Madrid, de 38,15 euros en la tarifa básica y 43,60 euros en Elige.

Asimismo, todos los servicios afectados de Media Distancia también tendrán precios fijos, desde 5,25 euros que será el precio más bajo, para la tarifa del trayecto entre Aguilar de Campoo y Reinosa.

Adif anunció el pasado 4 de julio los cortes al tráfico y el Gobierno re-

gional convocó de urgencia la Mesa del Ferrocarril, en la que representantes de la entidad ferroviaria informaron del plan de transporte alternativo.

El consejero de Fomento, Roberto Media, reprochó haberse enterado de dichos cortes esa misma mañana a través de los medios de comunicación y criticó la «falta de lealtad institucional» hacia el Ejecutivo cántabro.

# **DENUNCIA CONTRA ADIF**

Junto con la noticia de la suspensión de los servicios ferroviarios entre Valladolid y Palencia y Santander, ayer también se conoció que Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial, junto con la Asociación en Defensa del Soterramiento del Ferrocarril en Palencia, contra ADIFAlta Velocidad por violar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

En su denuncia, ambas organizaciones sostienen que las obras en la Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo, específicamente en el tramo Palencia-Palencia Norte, carecen de la autorización correspondiente, y al mismo tiempo incumplen el artículo 55.2 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

Según Ecologistas en Acción, el proyecto actual «no se ajusta a los Estudios Informativos aprobados en 2010 y 2018», y por tanto, «no cuenta con la DIA publicada en el BOE el 15 de febrero de 2018».

La asociación manifiesta que la DIA «establece claramente las directrices que deben seguirse para cumplir con el Estudio Informativo de Integración del Ferrocarril en Palencia».

Sin embargo, señala que «ADIF ha ejecutado un nuevo trazado que difiere de lo previsto, infringiendo la normativa del sector ferroviario». Ahora, tal y como mantiene Ecologista en Acción, «la solución adoptada unilateralmente por ADIF no solo genera un significativo impacto ambiental, sino que también afecta negativamente a los vecinos».

Asimismo, la organización también menciona los riesgos asociados a la construcción de una estructura «gigantesca», que refiere al salto del carnero, la cual «no está contemplada en el DIA» y constituye «un riesgo de ruina y de seguridad y salud para los vecinos del Camino Viejo de Husillos».

Por otro lado, EA sostiene que las obras en el tramo inicial de la LAV Palencia- Alar del Rey, de aproximadamente un kilómetro, deberá ser demolido tras su construcción, un hecho que causará impactos ambientales adicionales, además de suponer un «peligro a la seguridad y salud» de los residentes más próximos.

Finalmente, la organización ha alertado en el comunicado que los residentes cercanos a las vías del ferrocarril en el barrio de San Antonio se enfrentarán próximamente a situaciones similares a las que ya están experimentando los vecinos del Camino Viejo de Husillos.

# Transportes adjudica en 4 provincias la reparación de estructuras viales por 6,7M€

# ALLADOL

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó por 6,7 millones de euros (IVA incluido) un contrato de servicios para el mantenimiento preventivo y reparación de estructuras de la Red de Carreteras del Estado en la demarcación de Castilla y León Oriental, que incluye a las provincias de Ávila, Burgos, Segovia y Soria. A este contrato, se suma otro de 5,2 millones para Aragón, lo que eleva el total a los 11,9 millones.

En un comunicado, este departamento explicó que el contrato se ha dividido en dos lotes de ámbito territorial, para facilitar una mayor eficacia en la prestación del servicio, constituyendo cada uno de ellos una unidad funcional, por tratarse de ámbitos claramente delimitados: El plazo de duración se-

rá de tres años con posibilidad de una prórroga de hasta 24 meses.

El objeto del contrato es el mantenimiento y conservación de las estructuras mediante la sustitución de aparatos de apoyo, adecuación del sistema de contención y las reparaciones del sistema de drenaje y desconchones en paramentos. En puentes de tableros de vigas, se prevé la sustitución de vigas o reparación de las mismas. Estas actividades no excluyen la ejecución de otras reparaciones convencionales de los elementos afectados para lograr cumplir con el objetivo principal de la intervención, informa Ical.

El ámbito son todas las obras de paso de paso de luces iguales o superiores a los tres mestros (puentes de grandes dimensiones, puentes, pontones, pasarelas y pasos inferiores peatonales) de hormigón, fábrica, metálicos y mixtos.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible introduce una nueva fórmula de contratación «más eficiente» que va a permitir alcanzar un nivel de conservación que garantice una conducción «segura y sostenible». Este modelo de contratación supone una nueva concepción de este tipo de actuaciones que pasan a entenderse como un servicio y no como una obra tradicional. Así, se licita un contrato de servicios, dividido en dos lotes, que abarcará todas las carreteras del Estado en las demarcaciones de Aragón y Castilla León

Las principales ventajas de este tipo de contratos son la «mayor eficiencia» en las actuaciones, agilizando los trámites administrativos; la «mayor flexibilidad», y el aprovechamiento por parte de las empresas de las ventajas de las economías de escala, con el consiguiente ahorro de costes.

Este modelo de contratación, según Transportes, exige un conocimiento «exhaustivo» del estado de las carreteras y de sus necesidades de mejora; lo que se consigue con sistemas adecuados de gestión de activos ya implementados. Así, mediante un uso «adecuado» de los mismos será posible «monitorizar» nuestras carreteras y establecer una priorización de actuaciones acorde a las necesidades de cada momento. Con ello se potencia el mantenimiento «preventivo» frente al tradicional mantenimiento «correctivo».

Este nuevo enfoque, añadió el Ministerio, se traducirá en una mejora de la Red de Carreteras del Estado, aumentado más la seguridad vial, la sostenibilidad y durabilidad de la infraestructura viaria y la comodidad y el confort de

# Tudanca se enfrenta a Sánchez y rechaza el concierto económico de Cataluña

El secretario autonómico del PSOE se opone a una financiación «que dañe a Castilla y León», mientras Urbán, su viceportavoz, le lleva la contraria y respalda el acuerdo fiscal

# SANTIAGO G. DEL CAMPO VALLADOLID

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, hace acopio de valor y se alinea con algunas voces críticas que comienzan a multiplicarse en el partido, siguiendo la estela del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o del líder del PSOE de Aragón, Javier Lambán, aunque sin tanto tesón, sin tantos arrestos. Ya lo hizo el martes la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés. Ayer se sumaron el alcalde de Soria, Carlos Martínez, y Tudanca, que se enfrenta inesperadamente a Sánchez y rechaza el concierto económico de Cataluña.

El burgalés aseguró estar «tranquilo» tras conocer el pacto entre el PSC y ERC porque está convencido de que las propuestas de los independentistas «no se llevarán a cabo», al tiempo que trasladó su rechazo a que haya una financiación «singular» para Cataluña que perjudique a Castilla y León dentro de su defensa de la «igualdad y la solidaridad» entre territorios.

Así se pronunció Tudanca en una comparecencia ante los medios de comunicación para hablar de este pacto, un punto en el que consideró, dando una de cal y otra de arena, que es una «muy buena noticia» que Salvador Illa «esté más cerca de ser presidente de la Generalitat», ya que, a su juicio, de conseguirse sería un avance para Cataluña y España. Eso sí, según se deduce de sus palabras en una intervención en la que afirmó una cosa y la contraria, un avance para España solo en caso de que el pacto que promete Sánchez no llegue a ejecutarse, es decir, solo en caso de que Sánchez incumpla.

El todavía líder socialista en Castilla y León aseguró, en declaraciones que recogió Europa Press, que «lo que más le tranquiliza» es que está seguro de que la propuesta de ERC dentro de ese pacto «no sellevará a cabo» porque «no hay mayorías para una reforma parcial del sistema de financiación», un punto en el que insistió en su defensa, plasmada en el acuerdo con la Junta de Castilla y León y consensuada con otras autonomías en el acuerdo de Santiago de Compostela, de una reforma «multilateral» abordada desde el «consenso» y bajo los principios de «igualdad y solidaridad» en defensa de los intereses de España.

Así, consideró que el acuerdo con ERC dibuja un «escenario hipotético» en términos de: «Que viene el lobo». Por eso se aseguró una coartada para cambiar de opinión, si es necesario –del mismo modo que suele hacer el líder nacional del PSOE–, condicionando su rechazo a que ese concierto perjudique los intereses autonómicos. Aseguró que «en ningún caso» respaldará un sistema de



 $El \, secretario \, auton\'omico \, del \, PSOE \, de \, Castilla \, y \, Le\'on, \, Luis \, Tudanca, \, en \, su \, comparecencia \, de \, ayer. \, \text{E. M.}$ 

financiación singular «que perjudique los intereses de Castilla y León».

Tudanca siguió con la cal y la arena al insistir en que el texto que se ha acordado para Cataluña es «enormemente abierto, matizable» y con un calendario de aplicación muy extenso. Además, señaló, «los datos avalan que en realidad nunca se ha roto la solidaridad». «Han dicho tantas veces que se rompe y nunca se rompe», defendió en su comparecencia, un punto en el que se refirió a la condonación de la deuda a Cataluña que «no ha sucedido y no sucederá», por lo que pidió «confianza» en el Gobierno de España, que ha asegurado que «no se quebrará la solidaridad».

El secretario autonómico del PSOE consideró que no se puede «coser» la unidad territorial «descosiendo» por otro lado. «No voy a defender nunca la quiebra de la solidaridad, la quiebra de la igualdad dentro del sistema de financiación, no vamos a cambiar ni cambiaremos de posición, seguimos en el mismo sitio», subrayó el socialista, quien defendió un acuerdo para reformar el modelo de financiación que garantice «más recursos para todos» acordado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El secretario autonómico del PSOE fue claro al afirmar: «Si hay singularidad que haya singularidad para todos y si hace cesiones de competencias tributarias que sea para todos y en términos de igualdad, solidaridad y corresponsabilidad fiscal».

Tras esta reflexión, aseguró que respeta las posiciones de todas las autonomías y defendió que la financiación no es un asunto partidista sino «territorial», al tiempo que dejó claro que no acepta lecciones del PP sobre este asunto cuando Alberto Núñez Feijóo ha propuesto un concierto para Cataluña similar al del País Vasco.

Tudanca insistió en que no ha habido «agravios» hacia Castilla y León en materia de financiación y remarcó que, tras comunicarse las entregas a cuenta, se constata que la Comunidad «ha recibido la mayor financiación autonómica de su historia, muy por encima» de lo que recibía con el gobierno del PP. «El compromiso actual del gobierno con nuestra tierra es infinitamente mayor», aseguró, tras lo que afeó el ejercicio del PP de «mentiras y cinismo».

Por último, defendió los pasos dados por el Gobierno de Pedro Sánchez para frenar la situación en Cataluña y lograr una convivencia en «paz y unidad». «El Gobierno ha hecho cosas valientes y arriesgadas como la Ley de Amnistía», zanjó.

En la jornada de ayer se sucedieron las voces discordantes en la cúpula del PSOE de Castilla y León. Horas después de la comparecencia de Tudanca la viceportavoz del Grupo Parlamentario en las Cortes, Patricia Gómez Urbán, se desmarcó de lo dicho por el secretario autonómico y portavoz del Grupo, y apoyó sin fisuras el preacuerdo de ERC y PSOE sobre un pacto fiscal especial para Cataluña.

La jaula de grillos en que se convirtió el partido con el asunto del 'Lexit' el pasado 27 de junio –a propósito de la aprobación de una moción de UPL por la autonomía leonesa, con el apoyo del PSOE, tras la que cada socialista salió a la palestra con una postura distinta—, parece repetirse con el asunto del pacto fiscal catalán que facilita la investidura de Illa. Una música disonante que se produce tras varias jornadas de silencio de Tudanca, recién llegado de unos días de vacaciones.

«¡Siempre en tu equipo, presidente!¡Vamos!», colgó Urbán en su cuenta de la red social'X', antes Twitter, citando un momento de la comparecencia de Sánchez en su balance del curso político. Un fragmento en el que el presidente hablaba sobre el preacuerdo de ERC y PSC y decía sobre él que «es magnífico para España y para Cataluña» y declaraba estar «muy contento, muy feliz».

Otro son distinto se escuchó de parte del alcalde socialista de Soria, Carlos Martínez, que se mostró, como Tudanca y como Andrés, en contra de establecer un concierto económico con Cataluña. Martínez abogó, primero, por conocer la integridad del documento y en segundo lugar, recalcó que la fiscalidad «no se paga por territorios, sino por personas, y los derechos de ciudadanía deben repercutirse independientemente del lugar de residencia o nacimiento». De forma más contundente que el líder autonómico de su partido, aseveró: «Esa política fiscal, progresista y de izquierdas, es la que siempre ha defendido el PSOE».

Martínez, líder del PSOE de Soria, quiso ser prudente y matizó que lo primero que hay que hacer «es conocer el documento, algo que no conocemos, sino superficialmente y por una de las partes», explicó. Para el regidor se trata de «un mero acuerdo de Gobierno» y recordó que existen acuerdos de todo tipo, «incluso pasando por Notaría, que luego tienen un difícil cumplimiento», señaló.

También llamó a la reflexión sobre la política fiscal: «Mi punto de vista es que la política fiscal es la herramienta clave para el desarrollo de un proyecto político», y atribuyó a la izquierda entenderla «como herramienta para combatir la desigualdad y consolidar la democracia».

Si cosechó críticas el preacuerdo entre el PSC y ERC entre las filas socialistas, no faltaron las de otras formaciones políticas. Así, el secretario general del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, salió al paso de las declaraciones de Tudanca, al que calificó como un político «absolutamente irrelevante», y le pidió que «ordene» a sus parlamentarios nacionales de Castilla y León que voten en Madrid en contra del «saqueo de la caja común como moneda de cambio para gobernar en Cataluña».

Vázquez aseguró que Tudanca es «irrelevante» y sus palabras «no tienen ningún valor» ante el «ataque sin precedentes» de Sánchez ante la solidaridad entre territorios para «seguir pagando alquileres a los separatistas», al mismo tiempo que criticó, en declaraciones que recogió Ical, que «está acostumbrado a reírle las gracias a Sánchez y a mirar para otro lado cuando perjudica a Castilla y León».

Lamentó que «siempre defiende a su jefe frente a su tierra», por lo que el responsable 'popular' recalcó que Tudanca «es irrelevante para su partido, porque ni gobierna ni gobernará nunca». Por ello, Vázquez solicitó a Tudanca que «diga basta a la corrupción de este Gobierno y a la vergüenza internacional al ver cómo el presidente del Ejecutivo nacional manosea las leyes para favorecer a su mujer y a él mismo con tal de no dar explicaciones a la justicia».

Por su parte, la formación política Soria ¡YA! tildó de «chantaje» al Estado el pacto de ERC y PSC y pidió a los socialistas sorianos que lo rechacen y que no voten a favor de las modificaciones legales que se lleven a cabo para hacerlo realidad. «Creemos que es un buen momento para que estos parlamentarios demuestren el apoyo real a los ciudadanos sorianos», afirmaron en un comunicado desde la plataforma ciudadana.

El movimiento ciudadano afirmó que es un pacto «perverso» y que va en contra del equilibrio territorial del estado. «No es de recibo que se decida en Cataluña, como chantaje a cambio de la presidencia del gobierno de la Generalitat, cuestiones de financiación autonómica y de fiscalidad general que nos afectan a todos los españoles», indicaron desde Soria ¡YA!.

Asimismo, el partido consideró que este pacto de financiación «singular», hará que de nuevo los sorianos verán cómo se retrasan las infraestructuras no abordadas desde hace décadas. «A nadie se le escapa que esta ruptura del principio de solidaridad afectará, en primer lugar, a los territorios de la España Vaciada», apostillaron.

# Hallan el cadáver de un hombre entre los restos de un incendio en Palencia

### PALENCIA

Los efectivos del Parque de Bomberos de Palencia y del dispositivo de la Junta hallaron el cuerpo de una persona, de 79 años, entre los restos del incendio originado sobre las 11.40 horas en una tierra de cultivo en Palencia, entre el Camino San Román y la N-610, el cual ha afectado a 15 hectáreas de superficie y ya está controlado, según confirmaron fuentes de la Policía Nacional.

El varón fue identificado, dado que su sobrino estaba en el lugar y ha reconocido el cuerpo, por lo que las fuentes policiales no descartan que el incendio se haya provocado por la quema de rastrojo en una huerta aledaña al foco, aunque la Brigada de Policía Judicial mantiene la investigación abierta para esclarecer todas las circunstancias.

La Policía Científica acudió al lugar para realizar la pertinente inspección ocular, así como el forense y Comisión Judicial, procediéndose al levantamiento del cadáver, informando de todo a la Autoridad Judicial.

A ese respecto, el jefe del Parque de Bomberos de la capital, Javier Villena, informó a Ical que desplazaron al lugar hasta cuatro vehículos propios, que se suma a una cuadrilla terrestre, un agente medioambiental y dos autobombas de la Junta, dado que a la llegada al punto existían varios frentes activos, por lo que se dispersaron para acometer la situación y evitar que las llamas pudieran afectar o acercarse a puntos sensibles.

Un incendio por el que el Servicio de Emergencias 1-1-2 recibió unas 20 llamadas de alerta de ciudadanos, el cual ha afectado a superficie agrícola, según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León.



Vehículos de la Guardia Civil y del Sacyl en el hotel de refugiados, ayer en Villaquilambre. ICAL

# Un detenido y un investigado tras una pelea en el hotel de refugiados de Villaquilambre

Un inmigrante agrede a otro en la cola del desayuno y este responde cuchillo en mano / «Es un asunto menor», dice el delegado del Gobierno

# S. G. DEL CAMPO VALLADOLID

Nuevo altercado entre extranjeros, que pudo acabar en tragedia si no hubiera sido por la rápida intervención de terceras personas. El centro de acogida de migrantes mayores de edad ubicado en el antiguo 'Chalé del Pozo', en la localidad de Villarrodrigo de las Regueras, del municipio leonés de Villaquilambre, registró en la mañana de ayer, en torno a las 8,45 horas, una pelea entre dos personas que se saldó con lesiones leves en la cara de uno de ellos. En el centro, gestionado por la Fundación Hospital San Juan de Dios, llevan 40 días conviviendo 180 migrantes procedentes de Malí y Senegal.

Según pudo confirmar Ical a través de fuentes oficiales, el incidente se produjo en la cola del desayuno del citado centro. Después de ser agredido, uno de los implicados intentó responder a la agresión con un cuchillo de desayuno, algo que no pudo llevar a cabo finalmente gracias a la intervención de terceras personas. Tras recibir la alerta, al lugar acudieron tres patrullas de la Guardia Civil además de una ambulancia con personal sanitario.

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Armunia (León) detuvo a un hombre por un supuesto delito de amenazas con arma blanca y otro está investigado por un supuesto delito de lesiones tras el incidente, informó después la Delegación del Gobierno.

# «SIN MÁS IMPORTANCIA»

«Es una circunstancia menor. Ha sido una única incidencia y no hay que darle más importancia» subrayó el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, después de recordar que el centro acoge a 180 personas que acumulan muchos días de convivencia por lo que, dijo, «puede surgir un roce como ocurre en la sociedad».

El antiguo 'Chalé del Pozo' de Villarrodrigo de las Regueras abrió sus puertas el pasado 22 de junio para acoger a 180 migrantes que solicitaron asilo en España. Según fuentes del Ayuntamiento de Villaquilambre, llegaron procedentes de Senegal y Malí, y permanecerán en ese centro de acogida hasta el 31 de agosto, aunque hay una posibilidad de prórroga hasta el 30 de septiembre. El centro cuenta con 35 empleados, más otros 15 que forman parte de la plantilla del hotel.

La agrupación de Vox en León salió al paso de la noticia en su perfil de la red social 'X', antes Twitter, para asegurar que la formación política lo avisó «hace 40 días» y «el tiempo», les «suele dar la razón». El texto, en línea de lo publicado el pasado lunes por el Grupo de Vox en las Cortes, cuando colgó un tuit en el que decía que no serán «cómplices de promover la inmigración ilegal y de facilitar los objetivos a las mafias de tráfico de personas favoreciendo el efecto llamada», concluye: «Queremos una inmigración legal y controlada, y seguiremos trabajando por ello».

# Un incendio forestal en Salamanca moviliza medios aéreos y terrestres

### SALAMANCA

Un incendio en el término municipal de Santiago de la Puebla (Salamanca) movilizó a una decena de medios para su extinción. Según informó la Junta de Castilla y León, el fuego se declaró sobre las 14:30 horas, y fue controlado una hora y media después, aunque los servicios de extinción continuaron allí durante al menos una hora más. Hasta el lugar del incendio acudieron dos helicópteros, tres autobombas, y una cuadrilla terrestre. Además, se desplazaron tres agentes medioambientales y un coche de la Guardia Civil.

El fuego afectó a varias hectáreas de superficie agrícola así como a ejemplares arbóreos como encinas. En estos momentos la superficie estimada afectada por el fuego se encuentra en perimetración. Tampoco se conocen las causas por las que se declaró el fuego, que están en investigación.

Se da la circunstancia que el pasado 14 de julio se produjo otro incendio en el término municipal de Santiago de la Puebla. En esa ocasión el fuego calcinó 11,6 hectáreas, la mayoría de ellas de superficie agrícola.

La Junta de Castilla y León bajó en la tarde de ayer a nivel cero del Infocal (Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León) el incendio forestal registrado hoy, sobre las 12.58 horas, en el municipio de Cepeda, en el sur de Salamanca, un estatus que alcanzó hacia las 15.30 horas.

El operativo desplegado a esta hora por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio mantiene un total de 15 medios en la zona, todos ellos terrestres, incluyendo tres técnicos, tres agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, cuatro autobombas y un bulldozer. Los medios aéreos ya se han retirado.



# El barco del Duero en Soria tendrá 60 plazas y se usara para eventos turísticos

El proyecto tiene ya los informes favorables de navegabilidad y de la CHD y su construcción saldrá a licitación en breve

### VERÓNICA REGLERO SORIA

Ya falta menos para su botadura. El llamado barco del Duero en Soria tendrá 60 plazas y se utilizará para iniciativas turísticas y eventos culturales. El Avuntamiento de la ciudad avanza en este proyecto turístico que ya cuenta con los informes favorables de navegabilidad y de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para un barco turístico que surcará una parte del río Duero. Así lo ha confirmado el concejal de Hacienda del Consistorio, Javier Muñoz, tras la reunión mantenida con la empresa consultora que les está asesorando para lanzar esta iniciativa y que contó, incluso, con una visita in situ de sus técnicos al recorrido que se proyecta, entre la emblemática ermita de San Saturio y Los

A partir de aquí «vamos a elaborar el pliego de construcción del barco con unas características básicas pero también teniendo en cuenta todos los matices y aristas ya que después son los astilleros que acuden a la licitación los que presentan diferentes modelos en sus ofertas».

El Ayuntamiento quiere lanzar el pliego antes de que termine el verano. No en vano, hace unas fechas la concejala de Turismo, Yolanda Santos, valoraba la próxima Semana Santa como fecha de los primeros viajes turísticos a bordo del barco surcando las aguas del río Duero. Por eso, el siguiente paso tras la licitación de la construcción del barco será conocer la fórmula de gestión.



Zona de la ermita donde se enclavará el pantalán. MARIO TEJEDOR

Respecto a las plazas, el edil aseguró que «hemos valorado un barco de 60 ó de 120 plazas» ya que, subrayó, «la empresa que nos está asesorando siempre nos ha dicho que contáramos con múltiplos de un autobús». Es decir, en 60 plazas el barco tendría capacidad para las personas que pueden viajar en un autobús y con 120 para dos. Parece ser que desde el Consistorio plantean la primera opción: «Entendemos que con 60 plazas es más que suficiente», destacó Muñoz.

Un barco que se proyecta ya en su gestación como una nave multiusos ya que además de su faceta turística desde el Ayuntamiento ya indican que «podrá utilizarse para la celebración de diferentes eventos

de hostelería o presentaciones de libros, por ejemplo», destacó el titular de la cartera de Hacienda.

De todas formas, la idea, según avanzó la responsable de Turismo hace unas fechas, es que los usuarios puedan surcar las aguas del Duero durante una hora y media, tres viajes al día, en función de las épocas del año, con un coste que puede rondar los 15 euros por trayecto, aunque todos esos aspectos están todavía sin cerrar y por determinar.

El recorrido partirá de la zona de la ermita, donde se proyecta construir un pantalán (pequeño muelle tipo embarcadero para barcos de tonelaje pequeño) y continuará surcando el Duero hasta Los Rábanos.

# NOS IMPULSA Ca

Fernández Mañueco, durante su visita. ICAL

# **SALAMANCA**

# MAÑUECO DESTACA EL NUEVO MODELO RESIDENCIAL DE 'SAN JUAN DE SAHAGÚN'

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visitó la nueva residencia de mayores 'San Juan de Sahagún' en Salamanca, donde ha destacado que este centro es un fiel reflejo de la gran apuesta del Ejecutivo autonómico por el nuevo modelo residencial. Además, recordó que es la primera residencia pública completamente adaptada a este nuevo modelo de atención centrada en la persona más cercana, respetuosa y humana, denominado 'residencia en casa'. Fernández Mañueco visitó todas las plantas de la residencia salmantina acompañado de la vicepresidenta y consejera de Familia de la Junta, Isabel Calvo, la directora del centro, María Renedo; el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo y el delegado territorial de la Junta en Salamanca, Eloy Ruiz. / E. PRESS



Presentación de la exposición. ICAL

# LEÓN

# LA TÉRMICA MUESTRA LOS OFICIOS DE LA MINA EN UNA EXPOSICIÓN

La Térmica Cultural de Ponferrada acoge desde ayer una nueva muestra temporal titulada Laboreo. Los oficios de la mina, de Velilla del Río Carrión (Palencia). Se trata de una colección de fotografías y objetos utilizados por los distintos oficios mineros que han sido cedidos por la Asociación Club de Entibadores Palentinos, que cuentan con un archivo fotográfico de cerca de 400 imágenes. Así lo explicó el presidente del colectivo, Evaristo Pablos, durante la inauguración de la muestra. Hasta Ponferrada ha llegado una selección de esas imágenes, donde se pueden ver a barrenistas, entibadores o trabajadores del servicio de salvamento. Acompañan a estas fotos lámparas, barrenos, picos y otros objetos que se usaban en las minas. El colectivo se ha encargado de recopilar numeroso material de un municipio que llegó a contar con cuatro empresas mineras y hasta un centenar de trabajadores. «La cuenca del norte de Palencia tuvo mucho má», dijo el presidente del colectivo, Evaristo Pablos. /ICAL

# El «hito» del Otoño Musical llenará la capital soriana de artistas de primer nivel

JOSÉ SOSA SORIA

La magia al piano de Javier Perianes, la voz de Cristina Faus o la increíble técnica del flautista Emmanuel Pahud son algunos de los atractivos que el Festival Otoño Musical Soriano (OMS) guarda en su cartel, entre el 5 y el 27 de septiembre. No son los únicos. Un año más el evento completará prácticamente un mes de música con artistas de primer nivel en la capital soriana. «Es un hito para la cultura», aseguró ayer el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, en la presentación de un festival que celebrará este año su 32 edición, la primera sin el concejal Jesús Bárez, quien falleció hace unos meses y al que se homenajeará con el Réquiem de Mozart por la Sinfónica de Navarra y el Orfeón Pamplonés.

El alcalde, Carlos Martínez, apuntó que la presentación de la cita llega cuando aún tenemos el «son» del Enclave y cuando hoy se 'vestirá de largo' Expoesía. «El futuro de la ciudad está vinculado a la cultura y el patrimonio», insistió. Martínez también quiso recordar a las dos figuras claves que han permitido la relevancia del festival, el maestro Odón Alonso, y a Bárez.

Mientras, Santonja «viejo amigo y aliado» de Soria según el alcalde, dedicó sus primeras palabras a recordar al concejal ante la dificultad de «estar en un acto cultural en Soria y que no esté». El titular de Cultura de la Junta destacó que el OMS es «un referente» y se alabó que «Soria ocupe su sitio». «El Otoño Musical es un hito y un referente en la cultura de Castilla y León, de España, la música es un lenguaje que todos entendemos», subrayó ahondando en que «es un lenguaje universal que aquí llega al a excelencia».

Santonja recordó el éxito de público de las pasadas ediciones, con medias de 10.000 espectadores y rozando los 12.000 en 2023. «En Cultura, no podemos hacerlo mal, todo tiene que tener un nivel excelente», insistió. Para el consejero es vital para el OMS la «coordinación» entre administraciones –que entre Soria y su consejería es «magnífica»—y «contar con un gran director, y José Manuel Aceña lo es».

# **ESOUELAS**

# FARMACIAS COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE BURGOS **DE GUARDIA**

SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA: (9:30h a 22:00h)

- Plaza Mayor, 19
- (esquina C/ San Lorenzo)
- C/ Alejandro Yagüe, I
- Villarcayo, 10
- (a la altura del nº 65 de la Avd. Cid)
- Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro

SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA: (22:00h a 9:30h del día siguiente)

- Ntra Sra de Fátima, 18
- Francisco Sarmiento, 8



# **DON ALFREDO DELGADO MARTÍNEZ**

(VDO. DE DOÑA Mª ISABEL PALACIOS RODRIGO)

Falleció en Burgos el día 31 de julio a los 80 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus apenados hermanos: Esther, Carlos, Alberto (†), Consuelo y Fernando (†). Hermanos políticos: Santos, Mª Jesús y José Ignacio. Sobrinos, resobrinos, primos y demás familia.

### Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy jueves a las 12:00 h. de la maña na, en la iglesia parroquial de San Julián y Santa Basilisa de Quintanabureba. Efectuándose acto seguido la conducción del finado al cementerio de dicha localidad

**livía:** C/ Juan Ramón Jiménez, nº14 (Burgos). Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José



# **DONA ANASTASIA** ARAUZO ELENA

(VDA. DE DON AQUILINO CAMPO LOPE)

Falleció en Burgos el día 31 de julio a los 92 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus hijos: Ángel, Carmen, Mª Cruz y Ana. Hijos políticos: José Eugenio, Javier y Manuel. Nietos: César, Élvira, Samuel y Darío. Hermana: Mercedes. Sobrinos, primos y demás familia

### Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy jueves a las 11:00 h. de la maña-

na, en la iglesia parroquial de San Clemente en Iglesiarrubia. Efectuándose acto seguido la conducción de la finada al cementerio de dicha localidac

**Jivía:** C/ Travesía de las Escuelas, nº3. Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 1 de agosto de 2024



para empleo en el hogar, acompañan en hospital y domicilio, atención y cuidado de familiares...

> **PONTE EN CONTACTO CON**

burgos



C/ Padre Aramburu, 2 · 09006 Burgos Teléfono: 947 23 23 03

burgos.acoge.laboral@redacoge.org



# **DONA ILUMINADA** ANDRES MARTINEZ

(VDA. DE DON JUAN VARGAS GARCÍA)

Falleció en Burgos el día 31 de julio a los 88 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus hijos: Inés, Juan, Araceli y César. Hijos políticos: Mariano, Silvia e Ignacio. Nietos: José, Juan, Juan, Inés, Sara, Paloma, Javier e Inés.

Hermanos. Hermanos políticos. Sobrinos, primos y demás familia Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán mañana viernes a las 13:00 h.

**en la iglesia parroquial de San Lesmes Abad.** Efectuándose acto seguido su traslado al Tanatorio de Funeraria 'San José' para su incineración

Vivía: C/ Avenida Arlanzón, nº15.

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'

Burgos, 1 de agosto de 2024



# **DON JOSE LUIS** HERAS DE DOMINGO

Falleció el día 31 de julio a los 83 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Su apenada esposa: Doña María De los Ángeles Abad García. Hija: Ana Isabel. Hijo político: Herminio. Nietos: Rodrigo y Alonso. Hermanos: María Lourdes y Antinio. Hermanos políticos: Salvador, Isabel, Mari Carmen, Domingo, Paco y María Ángeles. Sobrinos, primos y demás familia.

### Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy jueves a las 19:00 h. en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol en Barbadillo del Mercado. Efectuándose acto seguido la conducción del finado al cementerio de dicha localidad.

**Vivía:** C/ La Fuente, nº51 (Barbadillo del Mercado)

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José

Burgos, 1 de agosto de 2024

# **ESQUELAS** en el#mundo EL CORREO DE BURGOS

Consulte nuestras tarifas en www.elcorreodeburgos.com

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

# **DEPORTES**

# Sergio Higuita se suma a la Vuelta a Burgos

FÚTBOL. El ganador de la Volta a Catalunya en 2022 es la apuesta del Red Bull Bora-Hansgrohe / El Decathlon AG2R La Mondiale trae un equipo experto en la montaña

El equipo alemán del Red Bull Bora-Hansgrohe tendrá como líder del equipo al escalador colombiano Sergio Higuita, vencedor de la Volta a Catalunya (2022) y del Tour de Colombia (2020). Posee además victorias de etapa en La Vuelta a España (2019), Itzulia Basque Country (2023), Tour de Romandía y Tour de Polonia (2022). El resto de componentes de la escuadra germana son Ben Zwiehoff (GER), Patrick Gamper (AUT), Roger Adriá (ESP), Alexander Hajek (AUT), Jonas Koch (GER) y Giovanni Aleotti (ITA).

Los franceses Geoffrey Bouchard, Victor Lafay y Valentin Paret Peintre, junto al australiano Ben O'Connor, intentarán liderar al equipo UCI World Team del Decathlon AG2R La Mondiale en las etapas montañosas de la XLVI edición de la Vuelta a Burgos para tener opciones en la clasificación general final.

Geoffrey Bouchard tiene en su palmarés los maillots de la montaña del Giro de Italia (2021) y La Vuelta a España (2019), además del Tour de Alsacia (2018) y una etapa de montaña en el Tour de los Alpes (2022). Victor Lafay se llevó la 2ª etapa del Tour de Francia 2023 disputado en tierras españolas entre Vitoria y San Sebas-



Sergio Higuita. @HIGUITSERGIO

tián, con cinco puertos de montaña, además de otra etapa de montaña en el Giro de Italia (2021).La joven promesa francesa, Valentin ParetPeintre de 23 años, se ha estrenado esta temporada en el Giro de Italia llevándose la 10<sup>a</sup> etapa, con llegada en alto en puerto de 1a Categoría (Pompei) Bocca della Selva). Y el australiano Ben O'Connor tiene en su palmarés etapas de montaña del Tour de Francia (2021), Giro de Italia (2020), Volta a Catalunya (2022) y del UAE Tour esta temporada. Estos cuatro corredores estarán acompañados por el sprinter Sander de Pestel (BEL), Jaakko Hanninen (FIN) y Valentin Retailleau (FRA).

Por su parte, el equipo australiano del Jayco Alula ha decido apostar por su compatriota Caleb Ewan, esprínter con cinco etapas en el Tour de Francia (2020 y 2019) y otras cinco en el Giro de Italia (2021, 2019 y 2017), para intentar llevarse la primera y quinta etapa de la ronda burgalesa que previsiblemente se disputarán al sprint masivo.

Le acompañarán Hagos Welay Berhe (ETH), Edward Dunbar (IRL), Felix Engelhardt (GER), Jesús David Peña (COL), Blake Quick (AUS) y Callum Scotson (AUS)

Otras de las confirmaciones son las del ganador del Giro de 2020, Tao Geoghegan, que lideraLidl-Trek, así como Hugh Carthy y Esteban Chaves, con el EF-Education Easypost. En cuanto al Astana Qazaqstan Team, tendrá al italiano Lorenzo Fortunato y el kazajo Gleb Brussenskiy como hombres fuertes del equipo.

# FÚTBOL

# **Monedero** llega a la portería del Promesas

Marc Monedero (16/01/2005) recala en el Burgos CF Promesas para aportar seguridad bajo los palos al equipo dirigido por Álex Albístegui durante las dos próximas temporadas.

El portero nacido en Canovelles llega al filial blanquinegro procedente del RCD Mallorca tras proclamarse campeón del grupo 3 de la División de Honor Juvenil y de la Copa del Rey juvenil.

Marc comenzó su andadura en el CF Damm, donde captó la atención del RCD Mallorca, que le fichó en su segundo año de cadete para jugar con el Juvenil B, de Liga Nacional. Sus buenas actuaciones le sirvieron para ir convocado e incluso jugar un partido completo con el filial del cuadro bermellón.

En su primer año como juvenil, el meta de Canovelles jugó para el CD San Francisco de División de Honor, club convenido del RCD Mallorca, para volver los dos años siguientes al conjunto balear antes de recalar en el Burgos CF Promesas. Ahora Marc Monedero afronta una nueva etapa en su carrera futbolística en la que buscará crecer como futbolista y ayudar al conjunto dirigido por Álex Albístegui durante las dos próximas temporadas.

# Iván Morante refuerza el medio campo del **Burgos CF**

**FÚTBOL.** El centrocampista leonés llega al conjunto blanquinegro en propiedad para las dos próximas temporadas

El Burgos CF refuer el medio del campo con el fichaje de Iván Merino. Al futbolista leonés le avalan 66 partidos en Segunda División, pese a su juventud, tan solo 23 años, y su paso por las categorías inferiores del Real Madrid y de la Selección Española. Iván Morante (León, 2001) es un centrocampista zur-

do de carácter ofensivo con mucha calidad, capacidad para filtrar pases verticales, manejar el tempo del partido y llegar al área rival. Sus atributos y sus buenas actuaciones sobre el césped le han llevado a entrar en varias convocatorias con las categorías inferiores de la Selección Española, con la que llegó a disputar cuatro partidos en el Eu-



Iván Morante, última incorporación del Burgos CF. BURGOS CF

ropeo sub-17 de 2018, nueve partidos de clasificación a europeos y dos partidos amistosos.

Iván dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol en el CD Ejido leonés de su tierra, donde rápido despertó el interés del Villarreal CF. El centrocampista se fogueó en el fútbol formativo en la cantera grogueta y destacó hasta el punto de recibir varias llamadas de las categorías inferiores de la selección y la del Real Madrid, donde recaló en edad juvenil. Morante llegó al conjunto merengue a mitad de la temporada 2019/2020 para ayudar al equipo en la fase eliminatoria de la UEFA Youth League. Con el mediocentro leonés como titular y pieza clave del equipo, el Real Madrid consiguió el ansiado título juvenil, el primero de su historia.

Las dos temporadas siguientes Iván Morante se integró en la plantilla del Real Madrid Castilla. En su primer curso en el filial blanco, Morante vio cortada su progresión por una lesión de rodilla, pero, en la segunda, tuvo mayor participación en 1<sup>a</sup> RFEF y llamó la atención de la UD Ibiza, de Segunda División. En el conjunto ibicenco, pese a no lograr la permanencia, Morante se destapó como uno de los mejores jugadores jóvenes del campeonato y recaló como cedido en el Racing de Santander. Con la elástica racinguista disputó 35 encuentros entre Copa del Rey y liga, en los que anotó dos goles y repartió cinco asistencias, ayudando al equipo a luchar por los puestos de Play-Off.

# VICTORIA EN TARAZONA

El Burgos CF se impuso al Tarazona (1-2) en un nuevo partido de pretemporada. Un choque en el que el conjunto blaqnuinegro se adelantó con gol de Dani Ojeda. En la segunda parte el equipo local apretó más y logró empatar, para que Curro, de penalti, logrará el gol de la victoria.

# **CULTURA**

# «El rock no es de usar y tirar como la mayoría de canciones hoy por hoy»

A punto de cumplir 20 años sobre el escenario, Triaje vuela «a todo gas» en 'Subrepción', su último disco de estudio / «Hemos ganado calidad de sonido y potencia»

### DIEGO SANTAMARÍA BURGOS

El 'crimen' ha prescrito, así que ya se puede contar. Allá por 2020, en plena pandemia y con unas cuantas restricciones, la banda burgalesa Triaje se reunía de vez en cuando en el local de ensayo «a escondidas». De ahí el nombre de su último disco, Subrepción, lanzado a la red de redes a principios de julio. Les podía el ansia de tocar, de componer, de recuperar viejos temas como Te va a dar igual. Sin prisa pero con pausas sobrevenidas, dándole «muchas vueltas» a la cabeza, grabaron una primera demo por su cuenta. Después, con el material ya pulido, volvieron a ponerse en manos de Juan García, de los estudios Gravity, para dar un nuevo puñetazo sobre la mesa.

Dice la RAE que la subrepción es una «acción oculta y realizada a escondidas». Y sí. El título de este álbum lo clava en cuanto a los primeros pasos creativos. Sin embargo, Triaje no esconde para nada sus intenciones sonoras. Lo suyo es «rock and roll de toda la vida. A todo gas para conducir rápido». Así lo define Isaac (guitarra), mientras advierte que las influencias de géneros hermanos como el metal y el punk están más presentes que nunca.

«Se sale un poco de lo que veníamos haciendo. Sobre todo por el sonido, que es más moderno», apunta



Triaje, en concierto, durante una emisión de La Puerta del Gehena' en la Casa de Cultura de Gamonal. TRIAJE

Raúl (bajo y voz) antes de asegurar que el directo mejora lo presente. «Hemos ganado calidad de potencia y sonido». Inmediatamente, Isaac añade que «el que viene a vernos, buena juerga se corre». Los ocho temas de *Subrepción*, que ya de entrada llama la atención por su espectacular portada, abarcan un poco de todo. «Son letras para pensar», explica Raúl. Reivindicación política, alegrías, desgra-

cias... Diferentes sensaciones y experiencias vitales por parte de los «irreductibles». Sobre dicha definición, aportada por el vocalista, Isaac precisa que son «demasiados heavies para tocar con los punkis y demasiado punkis para tocar con los heavies».

Lo que está claro es que Triaje, aunque evolucione, no reniega de sus raíces. «El rock no es de usar y tirar como la mayoría de las canciones que se escuchan hoy por hoy», reflexiona Isaac. Prueba de ello es que hay infinidad de discos que «te pones en el coche, les das mil vueltas y te siguen gustando». En la misma línea, Daniel (también guitarra) apostilla que «el rock es atemporal: mira a Black Sabbath, por ejemplo». Por lo tanto, «el rock no pasa de moda, seguirá estando ahí».

# Son «demasiado heavies para tocar con los punkis» y viceversa

# «El rock es atemporal: mira a Black Sabbath, por ejemplo»

Con Subrepción recién salido del hornoy300 copias para su venta-sin descartar la opción del vinilo en plan romántico-, Triaje soplará 20 velas el próximo 12 de agosto. Fue ese día, hace dos décadas, cuando la banda dio su primer concierto. Ahora, las cosas han cambiado porque dan «más prioridad a la familia». Ya no hay tanto bolo a la vista y, aparte, se consideran «más de invierno». No obstante, el sábado 28 de septiembre compartirán escenario en Quintanapalla con Killus, Paraíso Terrenal, Kritter, Ancient Settlers y Sovengar. Y demostrarán, tal y como dice Raúl, que «la gente, aunque no te conozca, se queda».

# Importantes novedades en la Noche en Blanco de Medina de Pomar

La pintora Eva Träum, el grupo de jazz Malavara y la cómica Esther Gimeno, principales atractivos del cartel de este año

# BURGO

Talleres, conciertos, danza, magia, teatro, visitas guiadas, exposiciones, y espectáculos de calle. De todo un poco y para todos los públicos. Medina de Pomar se prepara para celebrar, mañana viernes, la decimotercera edición de su Noche en Blanco. Y lo hace con novedades como Acuarelas con notas de jazz, a cargo de la artista Eva Träum y el grupo musical Malavara. O el monólogo de la actriz, cómica y guionista Esther Gimeno, así como cinco pases de micro teatro en la Ermita de San Millán, cuentacuentos en la Casa de Cultura o magia en el Salón Noble del Alcázar.

La concejala de Cultura y Turismo de Medina, Nerea Angulo, no duda en afirmar que la Noche en Blanco es «una oportunidad para salir a la calle y disfrutar en familia o con amigos de nuestra ciudad, sus monumentos, sus rincones, su hostelería, etc. Todo ello gracias al hilo conductor de la cultura». Además, agradece la implicación de los bares de la ciudad, cuya decoración inspirada en el mundo floral y el color morado «jugará un papel más que importante».

Tampoco faltará la innovación en la Noche en Blanco, que este año apuesta por la danza vertical combinada con *video mapping* sobre la fachada del Alcázar de los Condestables. Por su parte, la compañía La Glo Circo jugará en su espectáculo *Sacred* con lo audiovisual, creando fondos espectaculares que transportarán al espectador a un viaje por todas las geometrías divinas que dan carácter a la vida

Como en ediciones anteriores, los asistentes podrán disfrutar de un sin-

fín de propuestas en diferentes puntos de Medina. Por ello, la edil de Cultura recuerda que «es fundamental coger el programa con antelación, organizarse y subrayar las actividades que se quieren ver, así como la hora y el lugar para no perderse algo que te interesa».

La Noche en Blanco tiene un importante impacto en la economía local. Angulo subraya que «la inversión que hace el Ayuntamiento en esta noche merece la pena, ya que repercute en el comercio y hostelería de la ciudad al ser una tarde-noche especial en la que la gente sale a la calle y muchas familias y amigos de fuera deciden pasar ese fin de semana en nuestra ciudad».

Entre las actividades programadas, cabe la posibilidad de visitar gratuitamente el Museo Histórico de Las

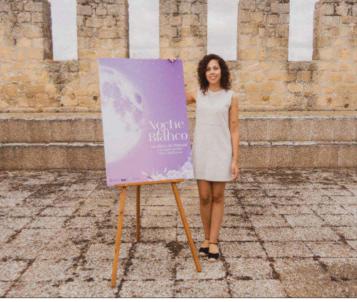

La concejala de Cultura, Nerea Angulo, presentando la Noche en Blanco. ECB

Merindades, el Centro de Interpretación del Arte Románico, la Casa consistorial, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, la iglesia de Santa Cruz, el Monasterio de Santa Clara y la Sala Etnográfica Félix Arroyo.

Angulo agradece la implicación y colaboración de asociaciones y hoste-

lería en la organización de varias de las propuestas gastronómicas y culturales que recoge el programa de esta Noche en blanco como exposiciones y concursos o la decoración de la Plaza del Carmen que desde hace meses preparan con cariño en la Asociación de Mujeres Reina María Cristina.









**BUGEDO** 

# Un enclave escondido entre los Montes Obarenes

El boj, el árbol autóctono de esta localidad burgalesa, le da nombre y abre el debate de si hay que escribirlo con 'j' o con 'g'

BURGOS
Bugedo es un pequeño municipio
ubicado en la comarca del Valle del
Ebro muy próximo a la localidad de
Miranda del Ebro. A unos 80 kilómetros de distancia frente a la capital provincial, 194 habitantes ocupan el pueblo asentados a las orillas del río Oroncillo.

Desde los inicios de los tiempos ha existido el debate de si el nombre de esta localidad se escribe con g o con j, esto se debe a su importante conexión con el árbol boj, que le da su nombre. Habitado desde tiempos inmemorables, hacia el año 2000 aC se cree que un pueblo denominado 'ligur' se estableció en el territorio. Después, numerosos pueblos de diferentes lugares del mundo han ido cayendo en la zona, sus gentes siempre dedicadas a la ganadería y agricultura, además de a la cerámica excisa. Los primeros escritos en los que aparece el nombre de Bugedo datan de 1483, momento de un debate entre el propio pueblo y su localidad vecina Miranda



de Ebro. También aparece en los diccionarios geográficos de 1826 y 1850. En conexión con otros municipios de la zona, consiguieron ser ayuntamiento propio en el año 1743.

Las fiestas patronales de este pequeño municipio van dedicadas a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque, se celebran alrededor del 15 de agosto, día de la festividad de la virgen. Se llevan a cabo un amplio número de actividades para disfrutar en familia.

No solo hay verbenas como en toda fiesta de pueblo sino que organizan además torneos de cartas, comidas populares y torneos deportivos. También es tradición celebrar
el día de la Tajada de la vaca. Esta
costumbre consiste en sacrificar una
vaca y repartir su carne entre los vecinos y visitantes del pueblo. Se trata de una antigua tradición que simboliza la unión y la generosidad de
la comunidad. Además, es una oportunidad única para probar la carne
de calidad de la zona y disfrutar de
una auténtica comida tradicional.

Bugedo cuenta con tres grandes lugares de interés turístico. El primero es un amplio monasterio fundado en el año 1162 y construido con piedra de sillería y mucha carpintería de madera, además de la iglesia de Santa María construida a finales del S. XV o principios del XVI y por último una torre de telégrafo datada del S. XIX.

Como atractivo cultural, desde hace 3 años, se organiza en 'La Bureba' el festival internacional de música de órgano en el que colabora, entre otros, el ayuntamiento de Bugedo.

La localidad se encuentra rodeada de montañas, por lo que puedes realizar numerosas rutas por los Montes Obarenes. Su situación privilegiada permite disfrutar de increíbles desfiladeros plagados de fauna como el buitre leonado, el halcón peregrino o el búho real entre otros y flora con impresionantes bosques de encinas y pinos resinero y silvestre.

# HERALDO-DIARIO DE SORIA

**EL** 

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Jueves 1 de Agosto de 2024. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

AÑO CX. Número: 18.960

# El barco turístico del Duero tendrá 60 plazas y saldrá a licitación este verano

El proyecto del Ayuntamiento de Soria dispone ya de los informes de navegabilidad y de la CHD • Realizará viajes entre Soria y Los Rábanos y, además, se aprovechará para eventos relacionados con la hostelería y actos culturales

VERÓNICA REGLERO SORIA Ya falta menos para su botadura, aunque todavía no está construido. El barco turístico del Duero tendrá 60 plazas y su licitación se lanzará an-

tes de que concluya el verano. Es la previsión del Ayuntamiento de la ciudad para este proyecto, que cuenta ya con los informes favorables de navegabilidad y de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). El barco recorrerá el Duero entre Soria y Los Rábanos, partiendo desde la zona de la ermita de San Saturio, donde se proyecta construir un pantalán. Los astilleros que opten a la licitación presentarán los diferentes modelos para el llamado barco del Duero, con la gestión de su explotación aún por decidir. Lo que se tiene claro es su uso: viajes (de mayores, escolares, organizados) y también para acoger eventos relacionados con la hostelería y actos culturales como presentaciones de libros. Pág. 3



MARIO TEJEDOR

# EL NUMANCIA GOLEA AL TERUEL EN EL MORAL DE ÓLVEGA (4-1)

El Numancia goleó al Teruel (4-1) en el que fue segundo partido de pretemporada. La coincidencia de ambas ciudades en la España Vaciada es en otro campo, pero no en el futbolístico: el dominio de los rojillos se hizo efectivo a las primeras de cambio contra un Teruel que solo tiene 12 jugadores en el primer equipo y que completó la expedición a El Moral, en Ólvega, con futbolistas de la cantera. Pág. 13

# CASTILLA Y LEÓN

# Tudanca se enfrenta a Sánchez y rechaza el pacto económico de Cataluña

### ALLADOLID

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, rechazó el concierto económico de Cataluña-en línea de lo expresado también por elalcalde de Soria-, pero dijo estar «tranquilo» tras conocer el pacto entre el PSC y ERC porque está convencido de que las propuestas de los independentistas «no se llevarán a cabo». Págs. 4 y 11

# La Diputación inyecta 2,2M€ en reparar tramos de tres carreteras

Son las vías de Cueva a Beratón; de Ágreda a Dévanos y en Quintana

Pág.

# Perianes, Faus y Pahud en el «hito cultural» del Otoño Musical Soriano

El consejero de Cultura elogia la relevancia del festival, que se celebrará entre el 5 y el 27 de septiembre con homenaje al fallecido Jesús Bárez

# SORL

El pianista Javier Perianes, la soprano Cristina Faus o la increíble técnica del flautista Emmanuel Pahud son algunos de los atractivos que acercará a la capital el Otoño Musical Soriano (OMS). El festival completará prácticamente un mes de música con artistas de primer nivel en la ciudad, entre el 5 y el 27 de septiembre. «Es un hito para la cultura», aseguró el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, destacando la relevancia del festival en la presentación de su 32 edición, la primera sin el fallecido Jesús Bárez, a quien se homenajeará con el *Réquiem* de Mozart por la Orquesta Sinfónica de Navarra y el Orfeón Pamplonés. «El futuro de la ciudad está vinculado a la cultura y el patrimonio», dijo el alcalde de Soria, Carlos Martínez, recordando a Bárez y también a Odón Alonso. El titular de Cultura de la Junta destacó que «Soria ocupe su sitio» con este «referente en la cultura de Castilla y León».



# **OPINIÓN**

CADA VERANO es más evidente y más difícil de ocultar que Castilla y León lleva décadas desaprovechando de una manera  $in comprensible\,el\,potencial\,cient\'ifico, tur\'istico$ y de vertebración del medio rural que supone la importantísima y abundante presencia de restos fósiles de dinosaurios en varios provincias de la Comunidad, principalmente en Burgos y Soria. Es tan arbitraria la gestión de este patrimonio prehistórico que cae en la incongruencia total y a nadie se le rasgan las vestiduras por sostener sin enmendar este sin sentido. Porque no me dirán que no se puede calificar de otra manera el hecho de que existen emplazamientos de huellas de dinosaurios que han sido declarados como bien de interés cultural por la Junta de Castilla y León, pero por el contrario carecen de esa misma figura de protección y reconocimiento



AL SERENO
RICARDO
G. URETA

# Dinosaurios olvidados

los yacimientos en los que se están hallando los fósiles de los dinosaurios que dejaron esas huellas hace millones de años. La huella sí, pero el bicho no. Esto es dinofobia y está asentada en la administración autonómica. Otra cuestión incomprensible es que todo lo que tenga que ver con la prehistoria del hombre, incluida la

evolución humana y, como no, Atapuerca, está tutelado y protegido por la Consejería de Cultura, donde no pierden la ocasión de colgarse la medalla por los descubrimientos y hacerse la foto en Atapuerca con restos fósiles que pudieran ser de oso cavernario o de cualquier otro bicho. Esos restos, que los hay a paladas, sí estarían amparado porque Atapuerca no sólo es BIC, es Patrimonio de la Humanidad. Pero el rarísimo y antiguo ankilosaurio con armadura corporal descubierto este verano en la comarca de La Demanda de Burgos carece de esa misma protección. Tal es la incoherencia que todo lo que tiene que ver con dinosaurios no corresponde a la consejería de Cultura sino a la de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Científicos y estudiantes llegan de toda España y el extranjero a excavar en Salas de los Infantes y la Demanda en vista de los prolíficos yacimientos que desvelan cada año restos de gran valor. De hecho, hay especies únicas en el mundo que se han descubierto por los investigadores del Colectivo Arqueológico Salense, pero para la administración autonómica entran en el mismo saco que la repoblación de truchas en el río Pedroso, que el arreglo de la casa del cura de no sé qué pueblo para convertirla en vivienda joven o cualquiera otra de las múltiples competencias que acumula la consejería de Medio Ambiente. Verano tras verano, año tras año van surgiendo hallazgos que hacen insostenible que Castilla y León no monte en La Demanda un complejo como el de Atapuerca dedicado a los dinosaurios. Razones científicas las hay.

# La 'U' de Olmedo, un paso de gigante en la estrategia ferroviaria regional

LA CONOCIDA como 'U' de Olmedo, una obra que estaba echando telarañas en un cajón ministerial, marcará un antes y un después en el tejido ferroviario de Castilla y León. Una obra de coste ridículo para lo que son las inversiones de Alta Velocidad, apenas 40 millones, que permitirá convertir a Valladolid en un nodo esencial de la red ferroviaria actual. Pero especialmente la futura. Apenas ocho kilómetros en la que, una vez encajonada por la crisis, ningún ministro había reparado en ella, servirá para conectar el AVE gallego con el norte y el noreste, asumiendo gran parte del tráfico que ahora está obligado a transitar por Madrid. Un enlace que pondrá en primera línea a Valladolid, pero que refuerza a León, Palencia y Burgos, que ahora carecen de conexión con Galicia por AVE, a no ser por Madrid, y eso ya es ineficaz. La resurrección del proyecto, que dormía el sueño de la desidia ministerial, es obra de Óscar Puente. Pero no del actual Óscar Puente ministro. De Óscar Puente alcalde de Valladolid, que se encargó de dar la lata a sus antecesores para que rescataran una obra tan escasamente cara como elevadamente efectiva para elevar notablemente el posicionamiento de Castilla y León en el tráfico ferroviario. Las low cost privadas, ansían este enlace para seguir desplegando sus trenes por el norte y el noroeste. Y eso es progreso, desarrollo y atractivo para Castilla y León. Se mire por donde se mire.

Apenas tres años y pico después de que el entonces alcalde de Valladolid, aliado con Galicia, muy interesada en la U de Olmedo también, reflotase el proyecto este empezará a ser una realidad. Se han hecho las cosas en tiempo récord. La actualización del diseño a los nuevos estándares de la Alta Velocidad. Ya está adjudicada la obra en 40 millones. Comenzará, previsiblemente, a finales de verano. Se alargará 24 meses, siguiendo los intempestivos plazos que ahora los técnicos ministeriales otorgan a las obras. Dos años para 8 kilómetros son un exceso se mire por donde se mire. Y sólo hay que mirar que plazos se usaban hace 20 años para hacer autovías tan complejas como la A-6 a su paso por Piedrafita, plagado de viaductos y túneles. Nunca la política fue tan ágil y nunca los técnicos tan densos.

En cualquier caso en 2026, a la vuelta de la esquina, Castilla y León entera estará conectada con el AVE gallego. Y el AVE gallego con el norte y el noroeste, presente y futuro, a través de Castilla y León. Castilla y León gana terreno ferroviario a Madrid, el lugar que ahora mismo irradia todo el tránsito nacional de Alta Velocidad. Ganamos futuro.

# **RODERA**



# **REGALADO**

# Episodio 10. En tu mejor momento

REAPARECE **TUDANCA** en escena. Suena el teléfono en Moncloa. «Pedro, llamaba para recomendarte una playa paradisiaca en Pernambuco», suelta **Mañueco** a bocajarro. «Ja ja ja. Qué cachondo siempre, Alfonso. Me caes tan bien, que cualquier día te pongo al nivel de **Illa** y dejamos a **Carriedo** que recaude», suelta **Sánchez** mientras mete el bañador *Speedo*, de esos prietos de antes, en la maleta. «Con Carriedo nos sale a devolver, que gasta menos que el alcalde de Valladolid en peines», añade el de Salamanca, mientras ordena romper filas en el consejo de gobierno. El Colegio de la Asunción parece la parrilla de *Spa Francorchamps*. Salen como bólidos hacia sus destinos vacacionales. Alguna no coge ni la curva. «Oye, Pedro, que se te han metido dos de Vox en Moncloa. Donde no pudieron colarse con Feijóo, lo hacen contigo. Eres de traca. Y eso de Vox tuyo, conjugado con lo mío, me recuerda una

de Mecano: unos entran, otros van saliendo y entre el barullo yo gobierno solo....». «Eres feliz, Alfonso. En tu mejor momento. Y en buena medida gracias a la tranquilidad que yo te proporciono», añade Sánchez, muy ufano. Responde Mañueco: «Ha vuelto Tudanca. Y lo ha hecho con ímpetu, para oponerse a ti y tus componendas con Esquerra. Está pletórico. En cualquier momento da dos ruedas de prensa en una semana. Somos, Tudanca y yo, dos astros perfectamente alineados. Me da que de esta no lo coláis en la amnistía. Yo es posible que solicite su indulto, te aviso, y que siga otra temporada. Me viene bien para la banda izquierda». «Ja, ja, ja. Me troncho contigo, Alfonso. Voy a ver si acabo con el equipaje, que lo de Illa me lo dejó Zapatero 'maduro'. Rematamos y le pego un apretón al Falcon que ni **Han Solo** con el Halcón Milenario cuando lo arreaba al hiperespacio». «Disfruta, bandido», se despide Mañueco. Fundido en negro y rayas más oscuras. Fin de la primera temporada de *Conversaciones telefónicas con Moncloa*. Continuará. O no.

MEDALLA DE ORO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA DE SORIA Y MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE SORIA

# HERALDO-DIARIO DE SORIA EL IMUNDO

EDITORA DE PRENSA SORIANA

PRESIDENTA: ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR GENERAL EDITORIAL:

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS **DIRECTOR:** FÉLIX VILLALBA

**REDACTORES JEFE:** Víctor Fermín Moreno y Pilar Pérez JEFES DE SECCIÓN: Milagros Hervada (Local) Félix Tello (Deportes) José Ignacio Ruiz (Maquetación y

**DIRECTOR COMERCIAL:** José Ignacio Arganda

JEFA DE ADMINISTRACIÓN:

IMPRIME: Henneo Print Polígono San Miguel, Sector 4 Calle Albert Einstein.44 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza)

DEPÓSITO LEGAL: SO- 33 - 2006

# El barco que surcará el Duero contará con 60 plazas y el pliego saldrá este verano

• El Ayuntamiento de Soria ya cuenta con los informes favorables de navegabilidad y de la CHD y plantea aprovecharlo también para la celebración de eventos de hostelería o actividades culturales

### VERÓNICA REGLERO SORIA

El Ayuntamiento de Soria ya cuenta con los informes favorables de navegabilidad y de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para continuar avanzado con su proyecto del barco turístico que surcará una parte del río Duero. Así lo ha confirmado el concejal de Hacienda del Consistorio, Javier Muñoz, tras la reunión mantenida con la empresa consultora que les está asesorando para lanzar esta iniciativa y que contó, incluso, con una visita in situ de sus técnicos al recorrido que se proyecta, entre San Saturio y Los Rábanos.

A partir de aquí «vamos a elaborar el pliego de construcción del barco con unas características básicas pero también teniendo en cuenta todos los matices y aristas ya que después son los astilleros que acuden a la licitación los que presentan diferentes modelos en sus ofertas». Un pliego, aseveró Muñoz, que el Ayuntamiento quiere lanzar antes de que termine el verano. No en vano, hace unas fechas la concejala de Turismo, Yolanda Santos, valoraba la próxima Semana Santa como fecha de los primeros viajes turísticos a bordo del barco surcando las aguas del río Duero. Por eso, el siguiente paso tras la licitación de la construcción del barco será conocer la fómula de gestión.

Respecto a las plazas, el edil aseguró que «hemos valorado un barco de 60 ó de 120 plazas» ya que, subrayó, «la empresa que nos está asesorando siempre nos ha dicho que contáramos con múltiplos de un autobús». Es decir, en 60 plazas el barco tendría capacidad para las personas que pueden viajar en un autobús y con 120 para dos. Sobre todo teniendo en cuenta los viajes organizados. Parece ser que desde el Consistorio plantean la primera opción: «Entendemos que con 60 plazas es más que suficiente», destacó Muñoz.

Un barco que se proyecta ya en su gestación como una nave multiusos ya que además de su faceta turística desde el Ayuntamiento ya indican que «podrá utilizarse para la celebración de diferentes eventos de hostelería o presentaciones de libros, por ejemplo», destacó el titular de la cartera de Hacienda.

Los viajes que realizará cada día dependerá un poco de sus características finales y de la velocidad «ya que no es lo mismo que navegue a seis, siete u ocho nudos», resaltó Muñoz o si durante el recorrido se va a realizar alguna parada o se marcarán tramos de nave-



El barco surcará el Duero en el recorrido de Soria a Los Rábanos. MARIO TEJEDOR

gación más lenta. Este planteamiento, apostilló el concejal, «se debe a que durante el recorrido hay lugares y enclaves extraordinarios para los amantes de las aves. Son un espectáculo y eso también lo vamos a tener en cuenta. Todo esto hay que medirlo porque todos estos factores van a influir en el resultado final».

De todas formas, la idea, según avanzó la responsable de Turismo hace unas fechas, es que los usuarios puedan surcar las aguas del Duero durante una hora y media, tres viajes al día, en función de las épocas del año, con un coste que puede rondar los 15 euros por tra-

yecto, aunque todos esos aspectos están todavía sin cerrar y por determinar.

El recorrido partirá de la zona de la ermita de San Saturio, donde se proyecta construir un pantalán (muelle estrecho o pasarela flotante que se adentra en el mar y se utiliza como embarcadero para barcos de tonelaje pequeño) y continuará surcando el Duero hasta Los Rábanos. Un trayecto, aseguró Muñoz, «que pondrá en valor el patrimonio natural de esa zona que conocen un pequeño porcentaje de sorianos». Y, un recorrido que «ya no contará con la depuradora así que el paseo no tendrá nada que

ver ya que estamos hablando de una zona completamente recuperada».

Los viajes del barco turístico podrían realizarse durante todo el año, también pensado para escolares, viajeros del Imserso y otros organizados y por supuesto los propios sorianos. E incluso, amarrado, su uso se extendería para otras actividades, «como la presentación de un libro», citó como ejemplo la concejala de Turismo sobre un proyecto en el que prima el aspecto medioambiental, con una embarcación eléctrica y respetuosa con el entorno y con placas solares.

Un barco eléctrico y silencioso es una de las principales apuestas del Plan de Sostenibilidad, centrado especialmente en el entorno del Duero, con la puesta al día añadida de las instalaciones de divulgación: el Ecocentro y el Museo del Agua. Ambas dependencias cumplen con su función, pero acusan el paso del tiempo y de ahí la idea de modernizarlas. Orígenes añade además una vía ferrata, cuyo emplazamiento está por decidir.

# EL PROYECTO 'SORIA ORÍGENES': 2,6 MILLONES

Uno de los proyectos que debe avanzar de forma significativa este año es el bautizado como Soria Orígenes -2,6 millones con cargo a fondos europeos- y que está enfocado al turismo con acciones como el barco del Duero o el parque arqueológico en Valonsadero. La iniciativa debe alcanzar a final de año la ejecución del 50% del plan. El objetivo del barco es «multiplicar la oferta turística» con un recorrido por las hoces del Duero hasta Los Rábanos. La concejala de Turismo, Yolanda Santos, en unas declaraciones realizadas hace unas fechas, confiaba en que esta iniciativa «marcará un antes y un después» ya que desestacionalizará el turismo añadiendo más atractivos y productos y, sobre todo, permitirá ampliar las estancias y conseguir que esa media de ocupación anual del 40% se vea incrementada».
Además, señalaba la representante municipal que este proyecto «permitirá conocer una zona cantada por Machado pero muy desconocida por los propios sorianos y sorianas con un gran valor paisajístico y de biodiversidad».



# Mínguez, no al 'cupo catalán': 'No se paga por territorios, sino por personas'

Serrano advierte que el acuerdo en Cataluña «rompe la caja única» y es «muy grave»/ Moción popular en Diputación y ayuntamientos «para que cada uno se retrate»

# NURIA FERNÁNDEZ/JOSÉ SOSA

El pacto entre el PSOE y ERC para allanar la investidura de Salvador Illa al frente de la Generalitat de Cataluña ha levantado ampollas fuera del partido socialista, pero también dentro. El alcalde de Soria, Carlos Martínez, principal figura del socialismo soriano, se mostró ayer en contra, de forma contundente, contra el establecimiento del denominado 'concierto catalán', críticas en la que coincide con el líder autonómico del partido, Luis Tudanca o el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Por su parte, el presidente del PP de Soria, Benito Serrano, se mostró contrariado ante una medida que «rompe la caja única» y anunció la presentación de mociones en ayuntamientos y la Diputación «para que cada uno se retratex

Alto, claro y contundente. El alcalde socialista de Soria, Carlos Martínez, se mostró absolutamente en contra de establecer un concierto económico con Cataluña, como ha aireado ERC, pero que ha celebrado el propio Pedro Sánchez. Martínez aboga, primero, por conocer la integridad del documento y, segundo, por remarcar que «la fiscalidad no se paga por territorios, sino por personas, y los derechos de ciudadanía deben repercutirse independientemente del lugar de residencia o nacimiento». «Esa política fiscal, progresista y de izquierdas, es la que siempre ha defendido el PSOE», subrayó.

Las palabras de Martínez, líder del PSOE de Soria, incluyen varios mensajes, a diferentes niveles. Primero, prudencia. «Lo primero es conocer el documento, algo que no conocemos, sino superficialmente y por una de las partes», explicó. Para el regidor se trata «de un mero acuerdo de Gobierno» recordando que «he visto acuerdos de todo tipo, incluso pasando por notaría, que luego tienen un difícil cumplimiento», señaló.



Carlos Martínez Mínguez. M.TEJEDOR

# CARLOS MARTÍNEZ MÍNGUEZ

«Los cupos no satisfacen una visión de izquierdas, generan exclusión con respecto a personas que viven en otros territorios»

En segundo lugar, la reflexión, centrada en la política fiscal. «La política fiscal es la herramienta clave para el desarrollo de un proyecto político», ahondando en la visión «de las derechas» de adelgazar la la estructura fiscal y la de la izquierda «que entendemos la política fiscal como herramienta para combatir la desigualdad y consolidar la democracia».

Martínez insiste en entender la política fiscal desde un punto de vista «personal y no territorial». «No se trata de solidaridad, sino corresponsabilidad, somos las personas las que aportamos en función de nuestros ingresos o patrimonio para alcanzar una sociedad entre iguales y que genera oportunidades», insistió. Por eso, el planteamiento de cupos o conciertos territoriales «no puede satisfacer una visión de izquierdas» ya que «genera exclusión y diferenciación con respecto a personas que viven en otros territorios». El alcalde subraya, de manera muy clara, que «la fiscalidad debe

ser progresiva, en función de la renta y el patrimonio y alcanzar el nivel más universal posible en un estado de derecho como España para garantizar la igualdad de oportunidades».

El tercer mensaje de Martínez iba directamente hacia la Junta y su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y en defensa de la labor de Gobierno del PSOE. «Confío en un partido y en un Gobierno», aseguró frente a partidos «que proclaman la igualdad y que hoy siguen discriminando a terri-

torios desde los ámbitos ejecutivos que gobiernan». Por si no había quedado claro «hablo de la Comunidad que es incapaz de reconocer el desequilibrio que tiene una provincia como Soria». En este sentido, afeó a Mañueco el anuncio de un recurso de inconstitucionalidad sin conocer el documento «por un puñado de votos».

Para Martínez la clave es «garantizar» que Comunidades y Ayuntamientos «tengamos la garantía económica para poder prestar servicios en igualdad, no sólo las cuestiones básicas, sino la competitividad territorial». «Si somos capaces de garantizar eso, quién recaude me da igual», insistió. «No comparto ni conciertos ni cupos», sentención apuntando que «uno es español en Soria, en Barcelona y en Huelva». Martínez aseguró que no aprobaría un concierto para Cataluña «y tampoco para otros, ni los ya existentes».

# «ES MUY GRAVE»

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, exige a los políticos locales y provinciales sorianos que se retraten frente al acuerdo fiscal para Cataluña con el que se «romperá la caja única», algo que para el representante del PP «es muy grave». Para ello anunció que se presentarán mociones en la Diputación y en los ayuntamientos «para que cada uno se retrate» y que vote si está a favor de la solidaridad territorial o no «por un puñado de votos». Un anuncio que está en consonancia con el que realizó el martes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en El Burgo. «Es muy grave romper la caja única, la solidaridad y el equilibrio entre diferentes territorios», manifestó.

Para Serrano con este acuerdo se entra en un terreno «peligroso porque se entran a valorar aspectos de índole local», refiriéndose concretamente a «la solidaridad de recursos». El presidente popular mostró su esperanza de que el acuerdo entre ERC y el PSC no se realice finalmente y rechazó de plano los beneficios fiscales anunciados para Cataluña, «porque no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda», recordando que el PSOE de Soria ya intentó con el recurso judicial presentado para la conformación de la Diputación hacer diferencias respecto a la ponderación de los votos.



Benito Serrano. MARIO TEJEDOR

# **BENITO SERRANO**

«Es algo muy grave, rompe el equilibrio entre territorios, no puede haber ciudadanos de primera y de segunda»

# Dª NICOLASA HERNÁNDEZ GARCÍA

Falleció en Soria en el día de ayer a los 89 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

# D.E.P

Sus apenados: esposo, Alejandro Boillos Lázaro; hermanas, Presen y Juanita (†); hermana política, Florita; sobrinos y demás familia.

Ruegan y agradecen una oración por el eterno descanso de su alma

La Misa de Cuerpo Presente se celebrará hoy **jueves**, día 1, a las **once y media de la mañana**, en la **Iglesia del Salvador de Soria** e inmediata conducción del cadáver al Cementerio Municipal de Soria.

Soria, 1 de agosto de 2024

# SORIA YA TILDA DE «CHANTAJE» AL ESTADO EL PACTO DE ERC Y PSC

SoriaYa tilda de «chantaje» al Estado el pacto de ERC y PSC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña y pidió a los socialistas sorianos que lo rechacen y que no voten a favor de las

modificaciones legales que se lleven a cabo para hacerlo realidad. «Creemos que es un buen momento para que estos parlamentarios demuestren el apoyo real a los sorianos», afirmaron en un comunicado desde la plataforma.

ciudadano afirmó que es un pacto «perverso» y que va en contra del equilibrio territorial. «No es de recibo que se decida en Cataluña, como chantaje a cambio de la presidencia del gobierno de la Generalitat, cuestiones de financiación autonómica y de fiscalidad general que nos afectan a todos», indicaron.

El movimiento

Para notas de condolencia www.memora.es

# Perianes, Faus y Pahud dan lustre al «hito» del Otoño Musical Soriano

La Sinfónica de Navarra y el Orfeón Pamplonés interpretarán el Réquiem de Mozart en recuerdo a Bárez / Debut de la Sinfónica de Valencia y reivindicación de la zarzuela

### JOSÉ SOSA SORIA

La magia al piano de Javier Perianes, la voz de Cristina Faus o la increíble técnica del flautista Emmanuel Pahud son algunos de los atractivos que el Festival Otoño Musical Soriano (OMS) guarda en su cartel. No son los únicos. Un año más el evento completará prácticamente un mes de música con artistas de primer nivel. «Es un hito para la cultura», aseguró el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja en la presentación de un festival que celebrará este año su 32 edición, la primera sin Jesús Bárez, al que se le rendirá homenaje a través de la interpretación del Réquiem de Mozart por la Orquesta Sinfónica de Navarra y el Orfeón Pam-

El alcalde, Carlos Martínez, apuntó que la presentación de la cita llega cuando aún tenemos el «son» del Enclave y cuando hoy se 'vestirá de largo' Expoesía. El regidor recalcó la apuesta municipal por la cultura. «El futuro de la ciudad está vinculado a la cultura y el patrimonio», insistió. Martínez también quiso recordar a las dos figuras claves que han permitido que el festival adquiera su actual relevancia, el maestro Odón Alonso, y a Jesús Bárez.

El consejero Santonja «viejo amigo yaliado» de Soria según el alcalde, dedicó sus primeras palabras a recordar a Bárez ante la dificultad de «estar en un acto cultural en Soria y que no esté». El titular de Cultura de la Junta destacó que el Otoño Musical Soriano es «un referente» y se alabó que «Soria ocupe su sitio». «El Otoño Musical es un hito y un referente en la cultura de



Machín, Rubio, De Gregorio, Aceña, Santonja, Martínez, Gonzalo y Fernández. MARIO TEJEDOR

Castilla y León, de España, la música es un lenguaje que todos entendemos», subrayó ahondando en que «es un lenguaje universal que aquí llega al a excelencia»

Santonja recordó el éxito de público de las pasadas ediciones, con medias de 10.000 espectadores y rozando los 12.000 en 2023. «En Cultura, no podemos hacerlo mal, todo tiene que tener un nivel excelente», insistió. Para el consejero es vital para el OMS la «coordinación» entre administracio-

nes—que entre Soria y su consejería es «magnífica»— y «contar con un gran director, y José Manuel Aceña lo es».

El consejero alabó una programación «estupenda y versátil» que permitirá disfrutar de propuestas de «primer nivel». Santonja destacó la presencia de las orquestas sinfónicas de Valencia, Madrido Navarra, destacando también «nuestra» Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Desde la Junta se reconoce la apuesta del OMS por la «labor formativa» y la presencia de

«músicos emergentes» así como la «armonía» que permite entremezclar la música clásica, la antigua y el flamenco. «Estamos muy satisfechos y orgulos», concluyó.

# PROGRAMA

El director del Otoño Musical Soriano, José Manuel Aceña, fue el encargado de desgranar algunos de los secretos del amplio programa del Otoño Musical Soriano con una veintena de citas entre el 5 y el 27 de septiembre. En el ámbito de lo «sinfónico-coral», Aceña destacó la interpretación del *Réquiem* de Mozart por la Sinfónica de Navarra y el Orfeón Pamplonés en homenaje a Bárez y la «reivindicación» de la zarzuela de la mano de la Orquesta y Coro de Madrid. Capítulo aparte para la Orquesta de la Comunitat Valenciana, titular del Palau de las Arts y que debutará en el OMS sumando al solista Javier Perianes.

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León tendrá dos citas en el OMS de este año. La primera, el día 8, con el atractivo añadido del flautista suizo Emmanuel Pahud, uno de los mejores del mundo, y residente este año en la agrupación autonómica. Pahud además participará en una clase magistral y un recital. Repite presencia también la Joven Orquesta Sinfónica de Soria y acto de 'despedida' del soriano Carlos Garcés de la Sinfónica Santa Cecilia de Cullera -que prevé reunir a 170 músicos en La Audiencia-en un acto de «hermandad» con la Banda Municipal de Soria. Para este acto se ha encargo incluso una obra a José Luis Peiró.

En el apartado de música de cámara destacan las apuestas del Trío Vibrart «referente internacional» o, Dianto Reed Quintet. Ya en música antigua destacan Egeria, un cuarteto vocal femenino que actuará en Santa Clara, o la soprano Raquel Andueza con La Galania. El hueco del Flamenco será en esta edición para los poemas lorquianos con la voz de Esperanza Fernández y Chano Domínguez al piano y más allá de estilos clásicos aparecen los Ringmasters o los Violoncheli Brothers. Música que también llegará a Valonsadero «al abrigo de las pinturas rupestres» y que vivirá su gran fiesta popular con el Maratón Musical del día 14 que este año repartirá cinco premios entre los participantes. La Junta coorganiza el Otoño Musical Soriano junto con el Ayuntamiento y la colaboración del Estado a través de una subvención al Consistorio.

# PROGRAMA OTOÑO MUSICAL SORIANO (5-27 DE SEPTIEMBRE DE 2024)

Jueves 5. Inauguración. Orquesta de la Comunitat Valenciana. Orquesta Titular del Palau de les Arts. La Audiencia. Javier Perianes (piano) y James Gaffigan (director).

Viernes 6. *Orquesta Sinfónica de Navarra y Orfeón Pamplonés*. La Audiencia.
Requiem de Mozart.
Homenaje a Jesús Bárez.

Sábado 7. *Títeres Etcétera*. La Audiencia. *Trío Vibrart*. Aula Magna Tirso de Molina.

Domingo 8. *Joven Orquesta Sinfónica de Soria*. La Audiencia.

Martes 10. *Dianto Reed Quintet*. Aula Magna Tirso de Molina.

Jueves 12. *Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.*La Audiencia. Festival de Zarzuela.

Viernes 13. *Orquesta Sinfónica de Castilla y León*. La Audiencia. Emmanuel Pahud (flauta) y Corinna Niemeyer



(directora).

Sábado 14. XIXMaratón Musical Soriano. Inscripciones ya abiertas. Clase Magistral de Emmanuel Pahud. Conservatorio Oreste Camarca. Recital de Canto. Clausura del maratón. Violoncelli Brothers & Pau Chafer Quartet. Plaza Mayor.

Domingo 15. Recital Emmanuel Pahud y cuarteto Ocean Drive. Aula Magna Tirso de Molina.

Martes 17. *Egeria*. Espacio Santa Clara.

Miércoles 18. Al son de

Cervantes. La Audiencia. Concierto para Escolares.

Jueves 19. *Ringmasters*. La Audiencia.

Viernes 20. Poemas lorquianos del Canta Jondo. Esperanza Fernández (cantaora), Chano Domínguez (piano) y Miguel Fernández (percusión).

Sábado 21. Valonsadero Suena. Neón y Mus. Monte Valonsadero. Orquesta Sinfónica de Castilla y León. La Audiencia. Agustín Hidalgo (violín) y Thierry Fischer (director). Domingo 22. Banda Sinfónica de la Sociedad Santa Cecilia de Cullera. La Audiencia. Al término, acto de hermandad con la Banda Municipal de Soria con pasacalles hasta Mariano Granados.

Martes 24. *Raquel Andueza y la Galania*. Aula Magna Tirso de Molina.

Viernes 27. Clausura. Mnozil Brass. La Audiencia.

Entradas. Los abonos para el festival salen a la venta el próximo 19 de agosto a un precio de 175



Viñedo en la provincia de Soria. HDS

# Concedidas 232 hectáreas para nuevo viñedo

Supone un 25% de toda la superficie autorizada por el Ministerio

# SORIA

Castilla y León podrá plantar 232 hectáreas de nuevos viñedos estte año. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha comunicado a las comunidades autónomas las superficies a conceder por cada solicitud de autorización para nuevas plantaciones de viñedo en 2024, que suman un total de 928 hectáreas. De la superficie concedida, el 71 % corresponde a viticultores con pequeña y mediana explotación, de los cuales un 17 % está destinada a jóvenes. Además, el 4 % de los beneficiarios son jóvenes que se van a incorporar al sector vitivinícola.

Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha cuenta con una mayor superficie de nueva plantación concedida, con 417 hectáreas, seguida de Castilla y León, con 232 hectáreas y Cataluña, con 104 hectáreas.

La superficie concedida se ha repartido entre los siete grupos considerados de prioridad. De ellos, los jóvenes viticultores con pequeña y mediana explotación van a recibir la totalidad de la superficie admisible que solicitaron, con un máximo de 5 hectáreas por solicitante.

Además, a los viticultores sin viñedo ilegal ni abandonado, y que hayan cumplido los compromisos del régimen de autorizaciones, se les concederá un 100 % de la superficie admisible. Mientras, a los solicitantes que no cumplen con ningún criterio de prioridad se les concederá el 13 % de la superficie admisible.

Para llevar a cabo esta distribución, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha centralizado y ordenado las solicitudes admisibles puntuadas que remitieron las comunidades autónomas, a las que ha trasladado la resolución de concesión para que se lo comuniquen a los beneficiarios antes del 1 de agosto.

Estas concesiones se realizan sobre un total de superficie solicitada

de 1.886 hectáreas, que se reduce a 1.416 una vez tenidos en cuenta los criterios de admisibilidad y tras aplicar el límite máximo de 5 hectáreas por solicitante.

La demanda de autorizaciones para plantación de nuevos viñedos mantiene su tendencia a la baja. Este año, la superficie total solicitada ha caído un 41 % con respecto a 2023, año en el que a su vez ya se produjo una reducción del 16 % sobre el ejercicio de 2022.

El 1 de enero de 2016 entró en vigor el nuevo régimen de autorizaciones de plantaciones de viñedo, en sustitución del antiguo sistema de derechos, que permite continuar con un crecimiento controlado del potencial de producción.

El nuevo sistema estipula la obtención de una autorización a partir de un cupo que se establece cada año para autorizaciones de nuevas plantaciones y que se reparte entre los solicitantes conforme a lo establecido en la normativa de la Unión Europea y nacional.

El 28 de diciembre de 2023 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercado Agrarios por la que se fijaba como límite de superficie para la concesión de nuevas plantaciones, para 2024, el 0,1 % de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio de 2023 (928 hectáreas), para lo que se ha tenido en cuenta la recomendación presentada por la Organización Interprofesional de Vino de España.

Los jóvenes viticultores con pequeña y mediana explotación son los principales beneficiarios de estas nuevas autorizaciones. El hecho de recibir la totalidad de la superficie admisible que solicitaron, con un máximo de 5 hectáreas por solicitante, supone un impulso significativo para las nuevas generaciones en el sector vitivinícola.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>CEREALES Y GIF</b>                                                                                             | RASOL                           |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| MERCADO DE SEGOVIA                                                                                                                                                                                                                                                                     | Semana                                                                                                            | 1                               | Semana                                                                 |
| MICHGADO DE SEGUVIA                                                                                                                                                                                                                                                                    | anterior                                                                                                          | Variación                       | actual                                                                 |
| rigo pienso 72 kg/Hl.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 201                                                                                                               | -1                              | 200                                                                    |
| Gebada de 62 kg/Hl.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 186                                                                                                               | -1                              | 185                                                                    |
| Centeno                                                                                                                                                                                                                                                                                | 174                                                                                                               | -1                              | 173                                                                    |
| Girasol                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                 | -                               | -                                                                      |
| LONJA DEL EBRO                                                                                                                                                                                                                                                                         | Semana<br>anterior                                                                                                | Variación                       | Semana<br>actual                                                       |
| rigo pienso 72 kg/Hl.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 221                                                                                                               | -                               | 221                                                                    |
| Cebada de 62 kg/Hl.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200                                                                                                               | -                               | 200                                                                    |
| Centeno                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                 | -                               | -                                                                      |
| Girasol                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                 | -                               | -                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GANADO VACI                                                                                                       | JNO                             |                                                                        |
| MERCADO DE SEGOVIA                                                                                                                                                                                                                                                                     | Semana                                                                                                            |                                 | Semana                                                                 |
| MEROADO DE GEGOVIA                                                                                                                                                                                                                                                                     | anterior                                                                                                          | Variación                       | actual                                                                 |
| Nñojos Extra 270-320 kilos                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                 | -                               | -                                                                      |
| kñojos Primera 270-320 kilos                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                 | -                               |                                                                        |
| kñojos Segunda 270-320 kilos                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                 | -                               | -                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Semana                                                                                                            |                                 | Semana                                                                 |
| LONJA DEL EBRO                                                                                                                                                                                                                                                                         | anterior                                                                                                          | Variación                       | actual                                                                 |
| kñojos Extra menos 280 kilos                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,63                                                                                                              | -                               | 5,63                                                                   |
| Nñojos Primera 281-320 kilos                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,45                                                                                                              | -                               | 5,45                                                                   |
| ñojos Segunda 281-320 kilos                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                 | -                               | -                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GANADO OVI<br>Semana                                                                                              | NO                              | Semana                                                                 |
| iñojos Segunda 281-320 kilos  MERCADO DE SEGOVIA                                                                                                                                                                                                                                       | Semana<br>anterior                                                                                                | N <b>O</b><br>Variación         | actual                                                                 |
| MERCADO DE SEGOVIA<br>Cordero lechal 10-12 kilos                                                                                                                                                                                                                                       | Semana                                                                                                            |                                 |                                                                        |
| MERCADO DE SEGOVIA<br>Cordero lechal 10-12 kilos<br>Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                                                                                                                        | Semana<br>anterior<br>6,55                                                                                        |                                 | actual<br>6,65<br>-                                                    |
| MERCADO DE SEGOVIA<br>Cordero lechal 10-12 kilos                                                                                                                                                                                                                                       | Semana<br>anterior                                                                                                |                                 | actual                                                                 |
| MERCADO DE SEGOVIA Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos                                                                                                                                                                                   | Semana<br>anterior<br>6,55                                                                                        |                                 | actual<br>6,65<br>-                                                    |
| MERCADO DE SEGOVIA<br>Cordero lechal 10-12 kilos<br>Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                                                                                                                        | Semana<br>anterior<br>6,55<br>-<br>4,49                                                                           |                                 | actual<br>6,65<br>-<br>4,49                                            |
| MERCADO DE SEGOVIA Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos                                                                                                                                                                                   | Semana<br>anterior<br>6,55<br>-<br>4,49<br>Semana                                                                 | Variación<br>-<br>-<br>-        | actual<br>6,65<br>-<br>4,49<br>Semana                                  |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                          | Semana anterior 6,55 - 4,49  Semana anterior 6,06 -                                                               | Variación<br>-<br>-<br>-        | actual<br>6,65<br>-<br>4,49<br>Semana<br>actual<br>6,06                |
| Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos LONJA DEL EBRO Cordero lechal 10-12 kilos                                                                                                                                                            | Semana<br>anterior<br>6,55<br>-<br>4,49<br>Semana<br>anterior                                                     | Variación<br>-<br>-<br>-        | actual<br>6,65<br>-<br>4,49<br>Semana<br>actual                        |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                          | Semana anterior 6,55 - 4,49  Semana anterior 6,06 - 4,56                                                          | Variación Variación             | actual<br>6,65<br>-<br>4,49<br>Semana<br>actual<br>6,06                |
| Cordero lechal IO-I2 kilos Cordero pascual I2-I5 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal IO-I2 kilos Cordero pascual I2-I5 kilos Cordero pascual I2-I5 kilos Cordero grande 23-25 kilos                                                                       | Semana anterior 6,55 - 4,49  Semana anterior 6,06 - 4,56  GANADO PORO                                             | Variación Variación             | actual<br>6,65<br>-<br>4,49<br>Semana<br>actual<br>6,06<br>-<br>4,56   |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                          | Semana anterior 6,55 - 4,49  Semana anterior 6,06 - 4,56                                                          | Variación Variación             | actual<br>6,65<br>-<br>4,49<br>Semana<br>actual<br>6,06                |
| Cordero lechal IO-I2 kilos Cordero pascual I2-I5 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal IO-I2 kilos Cordero pascual I2-I5 kilos Cordero pascual I2-I5 kilos Cordero grande 23-25 kilos                                                                       | Semana anterior 6,55 - 4,49  Semana anterior 6,06 - 4,56  GANADO PORO Semana anterior 1,85                        | Variación Variación             | actual<br>6,65<br>-<br>4,49<br>Semana<br>actual<br>6,06<br>-<br>4,56   |
| Cordero lechal IO-I2 kilos Cordero pascual I2-I5 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal IO-I2 kilos Cordero pascual I2-I5 kilos Cordero pascual I2-I5 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Jormal Graso +I20 kgs.                           | Semana anterior 6,55 - 4,49  Semana anterior 6,06 - 4,56  GANADO PORO Semana anterior                             | Variación Variación             | actual 6,65 - 4,49  Semana actual 6,06 - 4,56  Semana actual           |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA                                                           | Semana anterior 6,55 - 4,49  Semana anterior 6,06 - 4,56  GANADO PORO Semana anterior 1,85                        | Variación Variación             | actual 6,65 - 4,49 Semana actual 6,06 - 4,56 Semana actual             |
| Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Jormal Graso +120 kgs. Lechones de 20 kgs.                                   | Semana anterior 6,55 - 4,49  Semana anterior 6,06 - 4,56  GANADO PORO Semana anterior 1,85 2,06 - Semana          | Variación  Variación  Variación | actual 6,65 - 4,49 Semana actual 6,06 - 4,56 Semana actual             |
| Cordero lechal IO-I2 kilos Cordero pascual I2-I5 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal IO-I2 kilos Cordero pascual I2-I5 kilos Cordero pascual I2-I5 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Jormal Graso +I20 kgs.                           | Semana anterior 6,55 - 4,49  Semana anterior 6,06 - 4,56  GANADO PORO Semana anterior 1,85 2,06                   | Variación Variación             | actual 6,65 - 4,49  Semana actual 6,06 - 4,56  Semana actual 1,85 2,06 |
| Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Jormal Graso +120 kgs. Lechones de 20 kgs.                                   | Semana anterior 6,55 - 4,49  Semana anterior 6,06 - 4,56  GANADO PORO Semana anterior 1,85 2,06 - Semana          | Variación  Variación  Variación | actual                                                                 |
| MERCADO DE SEGOVIA Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Jormal Graso +120 kgs. Jechones de 20 kgs.  LONJA DEL EBRO | Semana anterior 6,55 - 4,49  Semana anterior 6,06 - 4,56  GANADO PORO Semana anterior 1,85 2,06 - Semana anterior | Variación  Variación  Variación | actual                                                                 |



# **PROVINCIA**

# Covaleda pide descatalogar monte para suelo industrial

• El Ayuntamiento requiere 6,5 hectáreas para transformarlas en parcelas porque el polígono está lleno • Solicita a Diputación albergar el proyecto Maderaula

# RAQUEL FERNÁNDEZ PINARES

La falta de suelo industrial en la localidad de Covaleda ha llevado al equipo de gobierno a aprobar en su último pleno ordinario, celebrado el martes, la puesta en marcha de una alternativa que solucione uno de los principales problemas de este municipio pinariego.

Y es que tal y como explica su alcalde, José Llorente, «no queda terreno en el polígono industrial para la llegada de nuevas empresas», lo que ha llevado al Consistorio a solicitar la descatalogación de 6,5 hectáreas de monte público para convertirlo en terreno donde crear nuevas naves o simplemente parcelas, según las necesidades.

«No nos queda más polígono, todo está urbanizado y vendido, por lo que es imprescindible para la localidad trabajar en esta línea de creación de terreno industrial, además, porque ya tenemos empresas interesadas en instalarse en él. Por tanto, las 6,5 hectáreas supondrán una ampliación importante que resolverían este problema», añade Llorente, apuntando que «la zona escogida está justo detrás del punto limpio».

A partir de ahora comienza un proceso de tramitación ante la Junta de Castilla y León para que esto llegue a término, «no sabemos de cuánto tiempo estamos hablando, pero esperamos que sea el menor posible», añade el primer edil.

La ampliación de suelo industrial en Covaleda viene también impulsada por el ofrecimiento de esta lo-



Zona del punto limpio de Covaleda donde justo detrás se va a solicitar terreno para suelo industrial. R. F.

calidad para ser sede del centro de referencia nacional en formación para construcción con madera qu e la Diputación de Soria anunció que se construiría en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA).

Desde el Consistorio covaledense las esperanzas no se pierden y por ello se tomó la decisión en el pleno de solicitar a la Junta de Castilla y León, a la Diputación de Soria y a la Fundación Biodiversidad que el proyecto de Maderaula se instale en Covaleda, «ya que nuestro pueblo es la cuna de la madera con 10.000 hectáreas de monte y creemos que la instalación de este centro nacional daría a la comarca un gran impulso, como referente de este producto endógeno», señala Llorente.

El proyecto tiene el objetivo de promocionar el emprendimiento ligado a los recursos naturales para contribuir al desarrollo del mundo rural y la creación de empleo en estas zonas. El proyecto se va a centrar en el desarrollo de nuevos productos derivados de la madera para enfocarlos al sector construcción industrializada. Asimismo, impulsará la competitividad del sector de la primera transformación, es decir aserraderos, a través del desarrollo de nue-

vas tecnologías que impulsen la cadena de valor monte-industria.

«Creemos que la comarca de Pinares y Covaleda son el lugar donde debería estar este centro. La gestión forestal en Covaleda y el aprovechamiento de la madera sigue siendo uno de los principales potenciales económicos y un recurso que proporciona el desarrollo de la localidad. Precisamente, la venta de la madera, desde 2018 ha generado unos ingresos de 5,2 millones de euros repartiéndose entre los vecinos con derecho a suerte de pinos, 3,5 millones de euros. La última transferencia que el Ayuntamiento ha realizado a la Sociedad Vecinal de Maderas de Covaleda ha ascendido a 506.000 euros».

# La venta de madera genera 5,2 millones de ingresos

# El Consistorio opta por explotar la madera de manera progresiva

Aseguran desde el Consistorio que, tras la última ordenación del monte MUP 125 de Covaleda, la Junta de Castilla y León «observó que para que el pinar esté saneado y pueda revalorizarse todo su potencial, se podrían cortar hasta 35.000 toneladas anuales durante los 16 años que dura este proceso. Estamos siendo prudentes y no se llegan a talar estas cantidades. Se considera que es más óptimo explotar el recurso de una manera más progresiva e ir incrementando las cortas poco a poco de modo que se puedan conjugar todos los intereses del municipio sin perjudicar sus potenciales y por los que se sigue invirtiendo», concluyen.

# PP y PSOE de El Burgo se enfrentan por la participación de las peñas de fiestas

S. G. EL BURGO

A pocas semanas de comenzar las fiestas patronales en honor a San Roque y la Virgen del Espino en El Burgo, el grupo municipal del PSOE y el equipo de Gobierno se han enfrentado por la participación de las peñas en el programa.

Para el PSOE existe «un hartazgo por parte de las peñas debido a la falta de colaboración del Ayuntamiento». Según señalaron en el comunicado, la situación se debe al «estancamiento y la falta de dinamismo y modernización», de unas fiestas que, en palabras del portavoz socialista, Héctor Ventosa, «se van deteriorando poco a poco».

Tras haber mantenido una reunión con la Federación de Peñas, la bancada socialista afirmó que conocen «todos los argumentos para que muchos peñistas sientan un hartazgo que complica la convivencia durante un periodo que debería ser festivo, abierto, fácil y cómodo para todos, pero por desgracia este equipo de gobierno vive de espaldas», señaló.

Por su parte, desde el equipo de Gobierno desmintieron «la falta de compromiso, diálogo y colaboración con las peñas» y afirmaron que «se han mantenido reuniones con los representantes de la Asociación de Peñas y se han escuchado sus peticiones en un clima normal y distendido».

Los socialistas reprocharon al Consistorio que actúa «a espaldas del pueblo» al tomar decisiones como el aumento del abono de los toros, la no búsqueda de subvenciones o la ausencia de «actos adecuados para los niños o actividades atractivas para los jóvenes».

Por su parte, el equipo de gobierno expuso que «el partido socialista quiere crispar y enfrentar a la sociedad burgense con el actual equipo de gobierno» y que el programa de actos «pretende programar actividades para todos». Concretamente, con respecto a la feria taurina, el Ayuntamiento señalo, en el comunicado, que aporta 45.000 euros para que los peñistas reciban un 40% de descuento en el abono de toros.

El PSOE insistió en que «no buscan una voz plural, sino una voz única que venga desde el Consistorio hacia el pueblo, pero nunca al contrario para que ese trabajo conjunto se mejore» y que «al Ayuntamiento solo le importa el escaparate».

# Programa especial del Virrey en noviembre por su 50 aniversario

SORIA

Las Jornadas de la Matanza del Virrey Palafox celebrarán su 50 aniversario en la próxima edición, marcando medio siglo de una tradición gastronómica y cultural que, en los últimos años, ha conseguido reunir a más de 12.000 personas cada año en El Burgo de Osma.

Para conmemorar esta efeméride, se ha organizado un programa especial que se desarrollará durante tres fines de semana consecutivos del mes de noviembre que responderán a los conceptos 'Fuimos - Somos - Seremos'. El objetivo es rememorar el pasado, apuntalar el presente y pensar el futuro de este evento tan arraigado en la cul-

tura y las tradiciones de El Burgo de Osma.

En palabras de Beatriz Martínez, consejera delegada y miembro de la segunda generación del Virrey Palafox, «no sólo hemos desarrollado una serie de actos para muy diversos públicos, que se reúnen en torno al lema 'Orgullo matancero', sino que hemos querido trabajar en una línea gráfica innovadora que ya se puede intuir en el cartel triangular que presentamos».

Posteriormente, el 18 de enero de 2025 tendrá lugar la inauguración de las Jornadas de la matanza que se desarrollarán, como es habitual, los fines de semana desde enero a abril de 2025.

# **PROVINCIA**

# Diputación inyecta 2,2 millones en el arreglo de tres carreteras provinciales

Las actuaciones se centran en Cuevas de Soria, Cueva de Ágreda y Dévanos/ Autoriza la obra en la planta de purines de Almazán en la que se demolerán unas edificaciones

N. F. SORIA

La Diputación de Soria destina 2,2 millones de euros al arreglo de tramos en tres carreteras provinciales. La Junta de Gobierno aprobó ayer la licitación de las obras en la SO-P-4189, entre SO-100 a SO-100 en Quintana Redonda por las Cuevas de Soria, por el precio de 859.625 euros; en la SO-P-2106, en el comienzo del casco urbano de Cueva de Ágreda a Beratón, por un precio total de 890.150 euros y en la SO-P-2118, entre de N-122 en Ágreda a Dévanos, por un importe de 531.000 euros.

Estos contratos salen a licitación con los presupuestos detallados a través de un proceso abierto simplificado. La Diputación provincial, a través del departamento de Vías y Obras, invierte en las carreteras provinciales con el fin de asegurar un buen estado de estas y, con ello, la conexión con los pueblos de la provincia.

Asimismo, se ha acordado adjudicar el contrato a la única oferta presentada por Recauchutados Miguel S.A. en un precio de 9.436,66 euros, el cual incluye un lote de cubiertas para turismos, furgonetas, vehículos todo terreno 4x4 y otros trabajos por un precio total de 1.742,48 euros. Y otro lote que cuenta con cubiertas para bibliobús, camiones, tractores y maquinaria de obras por un total de 7.694,18 euros.

Por otra parte, la Diputación autorizó ayer un derribo en la planta de purines de Almazán a la empresa Energygreen que ha pedido permiso para demoler un edificio de homogenización con sala de tratamiento de



Carretera de entrada a Cueva de Ágreda. MARIO TEJEDOR

aguas y el gasómetro en desuso que se encuentran en las instalaciones, ya que dificulta la ejecución de unas obras necesarias para realizar mejoras en la planta de biogás.

La Diputación es el actual concesionario de la ocupación privativa de una parte de la planta de purines y estas obras se realizarán bajo la supervisión de los técnicos de la Institución provincial.

Otro de los asuntos tratados en la

Junta de Gobierno de la institución provincial fue la aprobación del convenio de colaboración con la Universidad de Valladolid para el desarrollo del Proyecto 'Soria con Vida'.

El coste total del proyecto, conseguido en concurrencia competitiva, en la Convocatoria del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tiene un presupuesto total de 314.264 euros. El convenio comprende permite la financiación de 149.341 euros y el resto hasta llegar a la cantidad total se conseguirá a través de licitaciones, contrataciones o servicios

El objetivo de este proyecto es mantener población y dinamizar los entornos rurales, creando comunidades rurales para facilitar servicios en nuestros pueblos, y cohesionar las empresas para mejorar de la competitividad social y económica de la provincia.

# Abierto el plazo de la ayuda para derribar edificios en ruina

Diputación destina 150.000 euros para subvencionar a los ayuntamientos

SORI

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado las bases de las ayudas a ayuntamientos para la mejora de la seguridad y salubridad de inmuebles en sus municipios, abriendo el plazo de presentación durante todo el mes de agosto.

Para poder acceder a esta subvención, los inmuebles, de carácter municipal, deben estar en estado de abandono y presentar deficiencias estructurales u otros problemas que afecten a la salubridad o seguridad de los vecinos y bienes, requiriendo su demolición, con o sin declaración de rui-

na expresa. En cuanto a la concesión de estas ayudas, si la distancia entre el inmueble y la planta de reciclaje está entre o y 30 kilómetros, el límite máximo dela subvención es de 15.000 euros. Y si la distancia supera los 30 kilómetros, el límite máximo aumenta a 20.000 euros.

Esta ayuda se enmarca dentro de las líneas del Plan Soria. Eliminar los inmuebles en ruina en los cascos urbanos de las localidades de la provincia de Soria es un problema que, además del peligro que puede conllevar para las personas, suponeun deterioro estético.

# El reparto de agua en camiones cisterna se eleva a 1.467.000 litros

La última semana se suman Alconaba, Fuentes de Magaña, Villar de Maya y Taniñe

SORIA

La Diputación Provincial ha repartido 1.467.000 litros de agua en camiones cisterna en lo que va de año. La mayor parte de este volumen, 1.151.000 litros se han llevado a pueblos en los que se han necesitado por las averías en la red de abastecimiento.

Por falta de agua el volumen ha sido de 269.000 litros, mientras que por la mala calidad de agua se distribuyeron en los municipios sorianos 47.000 litros.

Las averías se han localizado en varias poblaciones del campo de

Gómara. El presidente de la Diputción, Benito Serrano, indicó que en las últimas semanas y a medida que se ha entrado en la semanas centrales del verano se ha reforzado el reparto de agua a los pueblos por parte de los camiones cisterna dado que en estas fechas se ha multiplicado la población.

En esta última semana han aparecido problemas en Alconaba, Fuentes de Magaña, Taniñe y Villar de Maya. En todos ellos ha sido necesario llevar agua por escasez ante la demanda de la población en estos pueblos.

# Clece arranca con el Servicio de Ayuda a Domicilio

SORIA

El grupo Clece, a través de su filial Senior Servicios Integrales, arrancó ayer con el Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación de Soria y se convierte en la tercera empleadora por cuenta ajena de la provincia con 595 trabajadores.

Este equipo de profesionales incluye además de trabajadores de ayuda a domicilio, personal de limpieza, de mantenimiento dejardines y zonas verdes, de seguridad de diferentes organismos públicos de la provincia y la gestión de la residencia el Parque de Soria y Virgen de Olmacedo de Olvega.

Senior Servicios Integrales (filial de Clece) ya administra los dos servicios de ayuda a domicilio de la provincia (Diputación y Ayuntamiento de la capital) mediante los que atiende a 1.372 personas mayores y dependientes (952 en el medio rural y el resto en la ciudad) apostando siempre por la profesionalidad y por la lucha contra la soledad no deseada con actividades como #NoSoloLectura o el reconocimiento a los matrimonios más longevos el pasado febrero.

Con el inicio de este contrato la nueva adjudicataria amplía sus horizontes dispuesta a dar un óptimo servicio en las distintas zonas rurales de la provincia soriana.

Para llegar a este nivel de exigencia, la compañía ha llevado a cabo esta semana cinco sesiones formativas en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en grupos reducidos en las que ha dado a la plantilla pautas de higiene postural y de atención a ciertas patologías así como todas las recomendaciones posibles de cara a prevenir accidentes y, en caso de que ocurran, saber cómo actuar.

Para ello, Senior Servicios Integrales ha puesto a disposición del arranque del servicio a un equipo de técnicos de PRL y profesionales del sector que se ha repartido por la provincia para favorecer la participación de todos los empleados así como para ayudarles con los trámites administrativos y entregarles su nuevo material de trabajo. Así, el lunes se citaron en El Burgo de Osma, Covaleda y Ólvega y el martes en la capital y en Arcos de Jalón.

El inicio de este contrato, en el que la prevención y seguridad son prioritarias, marca la forma de trabajar de la nueva adjudicataria de este servicio tan esencial mediante el cual los vecinos de la provincia con limitaciones reciben ayuda en las actividades de la vida diaria.

# Valladolid se convertirá en nodo esencial del AVE con una inversión de 40M€

• Transportes adjudica las obras de la 'U' de Olmedo para la conexión de Alta Velocidad con el norte y noroeste del país a Vías y Construcciones, con un plazo de ejecución de dos años y la previsión iniciarlas a final de verano

# RICARDO GARCÍA VALLADOLID

Valladolid se postula firmemente a convertirse un nodo esencial del tráfico ferroviario de Alta Velocidad, y cada vez está más cerca de que esa posición se una realidad gracias a los diferentes pasos que se están dando en esa dirección. El último, la adjudicación de las obras de la 'U' de Olmedo por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que, una vez concluidas, aumentarán el protagonismo de la capital vallisoletana y los municipios de su alrededor como un polo muy potente en las conexiones de AVE.

Con la adjudicación de los trabajos por 40 millones de euros para el también conocido como baipás de Olmedo, el ministerio que encabeza el vallisoletano Óscar Puente da un paso más hacia el objetivo de que la capital del Pisuerga y sus alrededores congreguen las conexiones con los AVE hacia el noroeste y norte de España, especialmente los que van hacia Galicia y que gracias al nuevo enlace se comunicará con el resto de los que se dirigen hacia el Cantábrico, como son los de Asturias, Cantabria y País Vasco. Es más, en un futuro también enlazará con el AVE a Cataluña.

Hasta ahora, la opción de enlazar estos recorridos pasaba por Medina del Campo, pero la 'U' de Olmedo se convertirá en una alternativa más óptima al poder comunicar los AVE a Madrid y Galicia sin necesidad de desvíos o transbordos. Permitirá que un tren que provenga de Palencia, León o Asturias, así como de Burgos, País Vasco o Barcelona, pueda, a través del ramal, acceder a la LAV Madrid-Olmedo-Zamora-Galicia, y viceversa

En definitiva, Olmedo pasará a ser un eje para los tráficos transversales en alta velocidad por la mitad norte del país gracias a la 'U', un enlace de 8,2 kilómetros de longitud entre las líneas Madrid-Valladolid y Madrid-Galicia. Las obras, según ha podido saber este periódico de fuentes del Ministerio de Transportes, cuentan con un plazo de ejecución de dos años y comenzarán previsiblemente a finales de verano.



Proyecto del viaducto sobre la Zona de Especial Conservación 'Riberas del Adaja y Afluentes' que formará parte de la ejecución final. E. M.



El final del camino de Valladolid hacia un futuro como nodo estratégico del transporte ferroviario esta cada vez más cerca, ya que además del proyecto de Olmedo también figura en el calendario la construcción de la nueva estación de Campo Grande en la capital, la cual modernizará la actual terminal e incrementará el

número de vías, tanto las de ancho específico para el AVE como las de la medida convencional para el resto de trenes que circulan por España.

Todas estas actuaciones contribuirán a derivar una cantidad importante de tráfico ferroviario a Valladolid, lo que a su vez descongestionará Madrid donde actualmente se vertebra. Las infraestructuras madrileñas están bastante saturadas, y de esta forma se logrará un reparto que optimice el transporte.

A día de hoy, un gran porcentaje del tráfico ferroviario nacional se concentra en la capital de España, especialmente cuando se trata de recorridos largos como son los de alta velocidad. No obstante, una vez esté operativo el baipás de Olmedo no será necesario que los trenes del norte y noroeste lleguen hasta allí para dirigirse hacia otros destinos en la misma parte del país, lo que ahorrará distancia y tiempo de viaje.

La'U' de Olmedo es uno de los proyectos a los que el actual ministro Puente ha venido otorgando mayor importancia incluso antes de ponerse a los mandos de Transportes y Movilidad Sostenible. Ya lo hizo durante su etapa como alcalde de Valladolid, y de hecho fue entonces cuando resucitó el proyecto, antes de eso abandonado y a punto de ser olvidado en el fondo de una cajón.

Además, el baipás se pondrá en marcha mediante una inversión de 40 millones de euros, una cantidad ínfima si se compara con otras destinadas a infraestructuras ferroviarias y que destaca más aún por la relevancia que tendrá para el tráfico hacia el norte del país cuando esté finalizado.

La actuación comprende la plataforma de la nueva conexión, incluyendo los movimientos de terreno y las estructuras. En posteriores licitaciones se abordará el montaje de vía y los sistemas de electrificación, señalización y comunicaciones.

Para la construcción del baipás se aprovechará la 'V' que dibuja la bifurcación de la LAV Olmedo-Zamora-Galicia, a partir de la LAV Madrid-Segovia-Valladolid: partirá de la LAV a Galicia para, tras discurrir por los términos de La Zarza, Olmedo y Hornilos de Eresma, enlazar con la LAV Madrid-Valladolid.

Esta conexión se realizará mediante un trazado recto con extremos en curva para su conexión con cada una de las dos líneas, asemejándose a una 'U'. En su tramo central se construirá un viaducto para cruzar el río Adaja.

También se ejecutará una pérgola sobre la carretera CL-602. En una pri-PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 

# LA POSADA

**EL**MUNDO

Todos los viernes una mirada a los atractivos de Castilla y León

### VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR**

mera fase, el baipás contará con vía única, si bien quedará preparado para tender la segunda vía.

La actuación, adjudicada a Vías y Construcciones, se completa con la construcción de cuatro pasos superiores y un paso inferior para garantizar la permeabilidad en la zona, drenajes y cerramientos.

En abril de este mismo año Adif-Alta Velocidad inició el pasado el expediente de expropiación forzosa de los terrenos por donde transcurrirá la vía, para la ejecución del proyecto de obras que fue aprobado, a su vez, el 27 de diciembre anterior. Esta expropiación afecta a 77 parcelas, trece de ellas en el término municipal de Hornillos de Eresma y las 64 restantes en el término municipal de Olmedo. En total, la superficie expropiada suma 393.449 metros cuadrados, de los que 64.462 están en Hornillos y los 328.987 restantes en Olmedo.

Aparte de los terrenos que Adif expropiará de forma definitiva, el expediente también contempla, sobre esas mismas parcelas, la ocupación temporal de otros 119.663 metros cuadrados (81.042 de ellos en el término de Hornillos y 38.621 en Olmedo), de los que dispondrá mientras duren las obras.

Según destacan desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la conexión representará un nuevo hito en el impulso a la transversalidad de la red de alta velocidad que, con más de 4.000 km de longitud, es la mayor de Europa, permitiendo el viaje por la mitad norte del país sin necesidad de pasar por Madrid.

En concreto, conectará directamente por alta velocidad Galicia con Valladolid y, desde esta ciudad, con otras capitales de Castilla y León, Asturias, Cantabria, País Vasco o Barcelona.

El baipás de Olmedo se suma a las infraestructuras que Adif AV tiene en servicio o en construcción para completar la transversalidad de la alta velocidad. En julio de 2022, se puso en operación el túnel de alta velocidad bajo el centro de Madrid, que canaliza la circulación entre la mitad norte del país y el Levante, sin necesidad de cambiar de tren en la capital. Asimismo, avanza en la conexión entre la LAV Madrid-Barcelona y la LAV a Levante, en el entorno de Getafe (Madrid), que posibilitará trayectos transversales hacia el norte desde Barcelona y el noreste.

Estas actuaciones, remarca el departamento de Óscar Puente, refuerzan la vertebración y cohesión territorial, a través de un medio de transporte sostenible. Asimismo, contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad) y 8 (desarrollo económico y generación de empleo).

# Los trenes que unen Palencia y Valladolid con Santander no circularán en agosto

Renfe activa un plan alternativo de transporte por carretera / Ecologistas en Acción denuncia a Adif por incumplir la declaración ambiental en las obras del AVE palentino

### VALLADOLID

Los trenes que unen Santander con Madrid, Palencia y Valladolid dejarán de circular desde hoy, 1 de agosto, con motivo de las obras de la alta velocidad de Adif entre Santander y Palencia, y la duplicación de vía convencional Torrelavega-Santander, que provocará un corte de un mes

Los trabajos, que se desarrollarán entre el 1 y el 31 de agosto, son incompatibles con la circulación y afectarán a distintos servicios en Santander, Torrelavega y Reinosa, además de otras localidades palentinas.

Para garantizar la movilidad de los usuarios, Renfe ha puesto en marcha un plan alternativo de transporte por carretera, con más de 2.500 trayectos de autobuses y precios desde 5 euros, para los servicios que se verán afectados en Cercanías, Media y Larga Distancia.

Según ha señalado la compañía, el hecho de concentrar las actuaciones en agosto minimizará el impacto en el tráfico de mercancías con el Puerto de Santander.

Así, Renfe pondrá en marcha este plan alternativo de transporte por carretera para todos los trenes y hará «ligeros ajustes» en el horario habitual en ambas direcciones para continuar el trayecto con el actualmente ofertado.

En Cercanías del 1 al 31 de agosto se realizará por carretera el trayecto Santander–Renedo; y del 5 al 8 de agosto el trayecto Santander–Torrelavega. En cuanto a los servicios afectados de Media Distancia, en los que también se hará ajuste horario, del 1 al 31 de agosto se realizará por carretera el trayecto Santander–Valladolid.

Mientras que, en Larga Distancia, Renfe ha detallado que las relaciones Santander-Madrid y Santander-Alicante realizarán transbordo por carretera entre Palencia y Santander del 1 al 31 de agosto. Los horarios en estas conexiones se ajustarán entre 5 y 11 minutos, tanto en sus salidas como en sus llegadas.

El 31 de julio el último tren de Madrid a Santander transbordará entre Palencia y Santander, así como el primer tren del 1 de septiembre entre Santander y Alicante que transbordará entre Santander y Palencia, informa Europa Press.

El plan programado supone el trayecto de 1.550 autobuses para los trenes de Cercanías, 275 para los de Media Distancia y 708 para las relaciones de Larga Distancia durante el mes de agosto.

Se ha establecido una tarifa fija durante el mes de agosto en la relación de larga distancia Santander— Madrid, de 38,15 euros en la tarifa básica y 43,60 euros en Elige.

Asimismo, todos los servicios afectados de Media Distancia también tendrán precios fijos, desde 5,25 euros que será el precio más bajo, para la tarifa del trayecto entre Aguilar de Campoo y Reinosa.

Adif anunció el pasado 4 de julio los cortes al tráfico y el Gobierno re-

gional convocó de urgencia la Mesa del Ferrocarril, en la que representantes de la entidad ferroviaria informaron del plan de transporte alternativo.

El consejero de Fomento, Roberto Media, reprochó haberse enterado de dichos cortes esa misma mañana a través de los medios de comunicación y criticó la «falta de lealtad institucional» hacia el Ejecutivo cántabro.

# **DENUNCIA CONTRA ADIF**

Junto con la noticia de la suspensión de los servicios ferroviarios entre Valladolid y Palencia y Santander, ayer también se conoció que Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial, junto con la Asociación en Defensa del Soterramiento del Ferrocarril en Palencia, contra ADIFAlta Velocidad por violar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

En su denuncia, ambas organizaciones sostienen que las obras en la Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo, específicamente en el tramo Palencia-Palencia Norte, carecen de la autorización correspondiente, y al mismo tiempo incumplen el artículo 55.2 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

Según Ecologistas en Acción, el proyecto actual «no se ajusta a los Estudios Informativos aprobados en 2010 y 2018», y por tanto, «no cuenta con la DIA publicada en el BOE el 15 de febrero de 2018».

La asociación manifiesta que la DIA «establece claramente las directrices que deben seguirse para cumplir con el Estudio Informativo de Integración del Ferrocarril en Palencia».

Sin embargo, señala que «ADIF ha ejecutado un nuevo trazado que difiere de lo previsto, infringiendo la normativa del sector ferroviario». Ahora, tal y como mantiene Ecologista en Acción, «la solución adoptada unilateralmente por ADIF no solo genera un significativo impacto ambiental, sino que también afecta negativamente a los vecinos».

Asimismo, la organización también menciona los riesgos asociados a la construcción de una estructura «gigantesca», que refiere al salto del carnero, la cual «no está contemplada en el DIA» y constituye «un riesgo de ruina y de seguridad y salud para los vecinos del Camino Viejo de Husillos».

Por otro lado, EA sostiene que las obras en el tramo inicial de la LAV Palencia- Alar del Rey, de aproximadamente un kilómetro, deberá ser demolido tras su construcción, un hecho que causará impactos ambientales adicionales, además de suponer un «peligro a la seguridad y salud» de los residentes más próximos.

Finalmente, la organización ha alertado en el comunicado que los residentes cercanos a las vías del ferrocarril en el barrio de San Antonio se enfrentarán próximamente a situaciones similares a las que ya están experimentando los vecinos del Camino Viejo de Husillos.

# Transportes adjudica en 4 provincias la reparación de estructuras viales por 6,7M€

# ALLADOL

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó por 6,7 millones de euros (IVA incluido) un contrato de servicios para el mantenimiento preventivo y reparación de estructuras de la Red de Carreteras del Estado en la demarcación de Castilla y León Oriental, que incluye a las provincias de Ávila, Burgos, Segovia y Soria. A este contrato, se suma otro de 5,2 millones para Aragón, lo que eleva el total a los 11,9 millones.

En un comunicado, este departamento explicó que el contrato se ha dividido en dos lotes de ámbito territorial, para facilitar una mayor eficacia en la prestación del servicio, constituyendo cada uno de ellos una unidad funcional, por tratarse de ámbitos claramente delimitados: El plazo de duración se-

rá de tres años con posibilidad de una prórroga de hasta 24 meses.

El objeto del contrato es el mantenimiento y conservación de las estructuras mediante la sustitución de aparatos de apoyo, adecuación del sistema de contención y las reparaciones del sistema de drenaje y desconchones en paramentos. En puentes de tableros de vigas, se prevé la sustitución de vigas o reparación de las mismas. Estas actividades no excluyen la ejecución de otras reparaciones convencionales de los elementos afectados para lograr cumplir con el objetivo principal de la intervención, informa Ical.

El ámbito son todas las obras de paso de paso de luces iguales o superiores a los tres mestros (puentes de grandes dimensiones, puentes, pontones, pasarelas y pasos inferiores peatonales) de hormigón, fábrica, metálicos y mixtos.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible introduce una nueva fórmula de contratación «más eficiente» que va a permitir alcanzar un nivel de conservación que garantice una conducción «segura y sostenible». Este modelo de contratación supone una nueva concepción de este tipo de actuaciones que pasan a entenderse como un servicio y no como una obra tradicional. Así, se licita un contrato de servicios, dividido en dos lotes, que abarcará todas las carreteras del Estado en las demarcaciones de Aragón y Castilla León

Las principales ventajas de este tipo de contratos son la «mayor eficiencia» en las actuaciones, agilizando los trámites administrativos; la «mayor flexibilidad», y el aprovechamiento por parte de las empresas de las ventajas de las economías de escala, con el consiguiente ahorro de costes.

Este modelo de contratación, según Transportes, exige un conocimiento «exhaustivo» del estado de las carreteras y de sus necesidades de mejora; lo que se consigue con sistemas adecuados de gestión de activos ya implementados. Así, mediante un uso «adecuado» de los mismos será posible «monitorizar» nuestras carreteras y establecer una priorización de actuaciones acorde a las necesidades de cada momento. Con ello se potencia el mantenimiento «preventivo» frente al tradicional mantenimiento «correctivo».

Este nuevo enfoque, añadió el Ministerio, se traducirá en una mejora de la Red de Carreteras del Estado, aumentado más la seguridad vial, la sostenibilidad y durabilidad de la infraestructura viaria y la comodidad y el confort de los usuarios

# Tudanca se enfrenta a Sánchez y rechaza el concierto económico de Cataluña

El secretario autonómico del PSOE se opone a una financiación «que dañe a Castilla y León», mientras Urbán, su viceportavoz, le lleva la contraria y respalda el acuerdo fiscal

# SANTIAGO G. DEL CAMPO VALLADOLID

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, hace acopio de valor y se alinea con algunas voces críticas que comienzan a multiplicarse en el partido, siguiendo la estela del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o del líder del PSOE de Aragón, Javier Lambán, aunque sin tanto tesón, sin tantos arrestos. Ya lo hizo el martes la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés. Ayer se sumaron el alcalde de Soria, Carlos Martínez, y Tudanca, que se enfrenta inesperadamente a Sánchez y rechaza el concierto económico de Cataluña.

El burgalés aseguró estar «tranquilo» tras conocer el pacto entre el PSC y ERC porque está convencido de que las propuestas de los independentistas «no se llevarán a cabo», al tiempo que trasladó su rechazo a que haya una financiación «singular» para Cataluña que perjudique a Castilla y León dentro de su defensa de la «igualdad y la solidaridad» entre territorios.

Así se pronunció Tudanca en una comparecencia ante los medios de comunicación para hablar de este pacto, un punto en el que consideró, dando una de cal y otra de arena, que es una «muy buena noticia» que Salvador Illa «esté más cerca de ser presidente de la Generalitat», ya que, a su juicio, de conseguirse sería un avance para Cataluña y España. Eso sí, según se deduce de sus palabras en una intervención en la que afirmó una cosa y la contraria, un avance para España solo en caso de que el pacto que promete Sánchez no llegue a ejecutarse, es decir, solo en caso de que Sánchez incumpla.

El todavía líder socialista en Castilla y León aseguró, en declaraciones que recogió Europa Press, que «lo que más le tranquiliza» es que está seguro de que la propuesta de ERC dentro de ese pacto «no sellevará a cabo» porque «no hay mayorías para una reforma parcial del sistema de financiación», un punto en el que insistió en su defensa, plasmada en el acuerdo con la Junta de Castilla y León y consensuada con otras autonomías en el acuerdo de Santiago de Compostela, de una reforma «multilateral» abordada desde el «consenso» y bajo los principios de «igualdad y solidaridad» en defensa de los intereses de España.

Así, consideró que el acuerdo con ERC dibuja un «escenario hipotético» en términos de: «Que viene el lobo». Por eso se aseguró una coartada para cambiar de opinión, si es necesario –del mismo modo que suele hacer el líder nacional del PSOE–, condicionando su rechazo a que ese concierto perjudique los intereses autonómicos. Aseguró que «en ningún caso» respaldará un sistema de



 $El \, secretario \, auton\'omico \, del \, PSOE \, de \, Castilla \, y \, Le\'on, \, Luis \, Tudanca, \, en \, su \, comparecencia \, de \, ayer. \, \text{E. M.}$ 

financiación singular «que perjudique los intereses de Castilla y León».

Tudanca siguió con la cal y la arena al insistir en que el texto que se ha acordado para Cataluña es «enormemente abierto, matizable» y con un calendario de aplicación muy extenso. Además, señaló, «los datos avalan que en realidad nunca se ha roto la solidaridad». «Han dicho tantas veces que se rompe y nunca se rompe», defendió en su comparecencia, un punto en el que se refirió a la condonación de la deuda a Cataluña que «no ha sucedido y no sucederá», por lo que pidió «confianza» en el Gobierno de España, que ha asegurado que «no se quebrará la solidaridad».

El secretario autonómico del PSOE consideró que no se puede «coser» la unidad territorial «descosiendo» por otro lado. «No voy a defender nunca la quiebra de la solidaridad, la quiebra de la igualdad dentro del sistema de financiación, no vamos a cambiar ni cambiaremos de posición, seguimos en el mismo sitio», subrayó el socialista, quien defendió un acuerdo para reformar el modelo de financiación que garantice «más recursos para todos» acordado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El secretario autonómico del PSOE fue claro al afirmar: «Si hay singularidad que haya singularidad para todos y si hace cesiones de competencias tributarias que sea para todos y en términos de igualdad, solidaridad y corresponsabilidad fiscal».

Tras esta reflexión, aseguró que respeta las posiciones de todas las autonomías y defendió que la financiación no es un asunto partidista sino «territorial», al tiempo que dejó claro que no acepta lecciones del PP sobre este asunto cuando Alberto Núñez Feijóo ha propuesto un concierto para Cataluña similar al del País Vasco.

Tudanca insistió en que no ha habido «agravios» hacia Castilla y León en materia de financiación y remarcó que, tras comunicarse las entregas a cuenta, se constata que la Comunidad «ha recibido la mayor financiación autonómica de su historia, muy por encima» de lo que recibía con el gobierno del PP. «El compromiso actual del gobierno con nuestra tierra es infinitamente mayor», aseguró, tras lo que afeó el ejercicio del PP de «mentiras y cinismo».

Por último, defendió los pasos dados por el Gobierno de Pedro Sánchez para frenar la situación en Cataluña y lograr una convivencia en «paz y unidad». «El Gobierno ha hecho cosas valientes y arriesgadas como la Ley de Amnistía», zanjó.

En la jornada de ayer se sucedieron las voces discordantes en la cúpula del PSOE de Castilla y León. Horas después de la comparecencia de Tudanca la viceportavoz del Grupo Parlamentario en las Cortes, Patricia Gómez Urbán, se desmarcó de lo dicho por el secretario autonómico y portavoz del Grupo, y apoyó sin fisuras el preacuerdo de ERC y PSOE sobre un pacto fiscal especial para Cataluña.

La jaula de grillos en que se convirtió el partido con el asunto del 'Lexit' el pasado 27 de junio –a propósito de la aprobación de una moción de UPL por la autonomía leonesa, con el apoyo del PSOE, tras la que cada socialista salió a la palestra con una postura distinta—, parece repetirse con el asunto del pacto fiscal catalán que facilita la investidura de Illa. Una música disonante que se produce tras varias jornadas de silencio de Tudanca, recién llegado de unos días de vacaciones.

«¡Siempre en tu equipo, presidente!¡Vamos!», colgó Urbán en su cuenta de la red social'X', antes Twitter, citando un momento de la comparecencia de Sánchez en su balance del curso político. Un fragmento en el que el presidente hablaba sobre el preacuerdo de ERC y PSC y decía sobre él que «es magnífico para España y para Cataluña» y declaraba estar «muy contento, muy feliz».

Otro son distinto se escuchó de parte del alcalde socialista de Soria, Carlos Martínez, que se mostró, como Tudanca y como Andrés, en contra de establecer un concierto económico con Cataluña. Martínez abogó, primero, por conocer la integridad del documento y en segundo lugar, recalcó que la fiscalidad «no se paga por territorios, sino por personas, y los derechos de ciudadanía deben repercutirse independientemente del lugar de residencia o nacimiento». De forma más contundente que el líder autonómico de su partido, aseveró: «Esa política fiscal, progresista y de izquierdas, es la que siempre ha defendido el PSOE».

Martínez, líder del PSOE de Soria, quiso ser prudente y matizó que lo primero que hay que hacer «es conocer el documento, algo que no conocemos, sino superficialmente y por una de las partes», explicó. Para el regidor se trata de «un mero acuerdo de Gobierno» y recordó que existen acuerdos de todo tipo, «incluso pasando por Notaría, que luego tienen un difícil cumplimiento», señaló.

También llamó a la reflexión sobre la política fiscal: «Mi punto de vista es que la política fiscal es la herramienta clave para el desarrollo de un proyecto político», y atribuyó a la izquierda entenderla «como herramienta para combatir la desigualdad y consolidar la democracia».

Si cosechó críticas el preacuerdo entre el PSC y ERC entre las filas socialistas, no faltaron las de otras formaciones políticas. Así, el secretario general del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, salió al paso de las declaraciones de Tudanca, al que calificó como un político «absolutamente irrelevante», y le pidió que «ordene» a sus parlamentarios nacionales de Castilla y León que voten en Madrid en contra del «saqueo de la caja común como moneda de cambio para gobernar en Cataluña».

Vázquez aseguró que Tudanca es «irrelevante» y sus palabras «no tienen ningún valor» ante el «ataque sin precedentes» de Sánchez ante la solidaridad entre territorios para «seguir pagando alquileres a los separatistas», al mismo tiempo que criticó, en declaraciones que recogió Ical, que «está acostumbrado a reírle las gracias a Sánchez y a mirar para otro lado cuando perjudica a Castilla y León».

Lamentó que «siempre defiende a su jefe frente a su tierra», por lo que el responsable 'popular' recalcó que Tudanca «es irrelevante para su partido, porque ni gobierna ni gobernará nunca». Por ello, Vázquez solicitó a Tudanca que «diga basta a la corrupción de este Gobierno y a la vergüenza internacional al ver cómo el presidente del Ejecutivo nacional manosea las leyes para favorecer a su mujer y a él mismo con tal de no dar explicaciones a la justicia».

Por su parte, la formación política Soria ¡YA! tildó de «chantaje» al Estado el pacto de ERC y PSC y pidió a los socialistas sorianos que lo rechacen y que no voten a favor de las modificaciones legales que se lleven a cabo para hacerlo realidad. «Creemos que es un buen momento para que estos parlamentarios demuestren el apoyo real a los ciudadanos sorianos», afirmaron en un comunicado desde la plataforma ciudadana.

El movimiento ciudadano afirmó que es un pacto «perverso» y que va en contra del equilibrio territorial del estado. «No es de recibo que se decida en Cataluña, como chantaje a cambio de la presidencia del gobierno de la Generalitat, cuestiones de financiación autonómica y de fiscalidad general que nos afectan a todos los españoles», indicaron desde Soria ¡YA!.

Asimismo, el partido consideró que este pacto de financiación «singular», hará que de nuevo los sorianos verán cómo se retrasan las infraestructuras no abordadas desde hace décadas. «A nadie se le escapa que esta ruptura del principio de solidaridad afectará, en primer lugar, a los territorios de la España Vaciada», apostillaron.

# Hallan el cadáver de un hombre entre los restos de un incendio en Palencia

### PALENCIA

Los efectivos del Parque de Bomberos de Palencia y del dispositivo de la Junta hallaron el cuerpo de una persona, de 79 años, entre los restos del incendio originado sobre las 11.40 horas en una tierra de cultivo en Palencia, entre el Camino San Román y la N-610, el cual ha afectado a 15 hectáreas de superficie y ya está controlado, según confirmaron fuentes de la Policía Nacional.

El varón fue identificado, dado que su sobrino estaba en el lugar y ha reconocido el cuerpo, por lo que las fuentes policiales no descartan que el incendio se haya provocado por la quema de rastrojo en una huerta aledaña al foco, aunque la Brigada de Policía Judicial mantiene la investigación abierta para esclarecer todas las circunstancias.

La Policía Científica acudió al lugar para realizar la pertinente inspección ocular, así como el forense y Comisión Judicial, procediéndose al levantamiento del cadáver, informando de todo a la Autoridad Judicial.

A ese respecto, el jefe del Parque de Bomberos de la capital, Javier Villena, informó a Ical que desplazaron al lugar hasta cuatro vehículos propios, que se suma a una cuadrilla terrestre, un agente medioambiental y dos autobombas de la Junta, dado que a la llegada al punto existían varios frentes activos, por lo que se dispersaron para acometer la situación y evitar que las llamas pudieran afectar o acercarse a puntos sensibles.

Un incendio por el que el Servicio de Emergencias 1-1-2 recibió unas 20 llamadas de alerta de ciudadanos, el cual ha afectado a superficie agrícola, según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León.



Vehículos de la Guardia Civil y del Sacyl en el hotel de refugiados, ayer en Villaquilambre. ICAL

# Un detenido y un investigado tras una pelea en el hotel de refugiados de Villaquilambre

Un inmigrante agrede a otro en la cola del desayuno y este responde cuchillo en mano / «Es un asunto menor», dice el delegado del Gobierno

# S. G. DEL CAMPO VALLADOLID

Nuevo altercado entre extranjeros, que pudo acabar en tragedia si no hubiera sido por la rápida intervención de terceras personas. El centro de acogida de migrantes mayores de edad ubicado en el antiguo 'Chalé del Pozo', en la localidad de Villarrodrigo de las Regueras, del municipio leonés de Villaquilambre, registró en la mañana de ayer, en torno a las 8,45 horas, una pelea entre dos personas que se saldó con lesiones leves en la cara de uno de ellos. En el centro, gestionado por la Fundación Hospital San Juan de Dios, llevan 40 días conviviendo 180 migrantes procedentes de Malí y Senegal.

Según pudo confirmar Ical a través de fuentes oficiales, el incidente se produjo en la cola del desayuno del citado centro. Después de ser agredido, uno de los implicados intentó responder a la agresión con un cuchillo de desayuno, algo que no pudo llevar a cabo finalmente gracias a la intervención de terceras per-

sonas. Tras recibir la alerta, al lugar acudieron tres patrullas de la Guardia Civil además de una ambulancia con personal sanitario.

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Armunia (León) detuvo a un hombre por un supuesto delito de amenazas con arma blanca y otro está investigado por un supuesto delito de lesiones tras el incidente, informó después la Delegación del Gobierno.

# «SIN MÁS IMPORTANCIA»

«Es una circunstancia menor. Ha sido una única incidencia y no hay que darle más importancia» subrayó el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, después de recordar que el centro acoge a 180 personas que acumulan muchos días de convivencia por lo que, dijo, «puede surgir un roce como ocurre en la sociedad».

El antiguo 'Chalé del Pozo' de Villarrodrigo de las Regueras abrió sus puertas el pasado 22 de junio para acoger a 180 migrantes que solicitaron asilo en España. Según fuentes del Ayuntamiento de Villaquilambre, llegaron procedentes de Senegal y Malí, y permanecerán en ese centro de acogida hasta el 31 de agosto, aunque hay una posibilidad de prórroga hasta el 30 de septiembre. El centro cuenta con 35 empleados, más otros 15 que forman parte de la plantilla del hotel.

La agrupación de Vox en León salió al paso de la noticia en su perfil de la red social 'X', antes Twitter, para asegurar que la formación política lo avisó «hace 40 días» y «el tiempo», les «suele dar la razón». El texto, en línea de lo publicado el pasado lunes por el Grupo de Vox en las Cortes, cuando colgó un tuit en el que decía que no serán «cómplices de promover la inmigración ilegal y de facilitar los objetivos a las mafias de tráfico de personas favoreciendo el efecto llamada», concluye: «Queremos una inmigración legal y controlada, y seguiremos trabajando por ello».

# Muere un ciclista de 83 años arrollado por un camión en Burgos

### M.R. BURGOS

Un hombre de 83 años, vecino de Barbadillo del Mercado, falleció a primera hora de ayer después de ser arrollado por un camión cuando circulaba por la carretera N-234. El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibía una llamada a las 9.08 horas en la que que informaba del atropello de un camión a un varón que iba en bicicleta en la N-234, en la salida de Barbadillo del Mercado, Según indicaba el alertante, la víctima se encontraba inconsciente en el suelo junto a la parte derecha de la cabina del vehículo articulado.

La sala de operaciones del 1-1-2 daba aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que envíaba al lugar del accidente una UVI móvil, así como una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de la zona. En el lugar, el personal de Sacyl intentóreanimar a un varón de 83 años, que finalmente falleció.

Las primeras investigaciones de la Guardia Civil de Tráfico en el lugar del accidente apuntan a que el ciclista y el camión circulaban en sentido Burgos cuando, por causas que se están investigando, el vehículo articulado arrolló al ciclista. En la carretera se ven las marcas de la frenada del vehículo articulado. El conductor dio negativo en las pruebas a las que fue sometido por los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Esta es la octava víctima mortal en las carreteras de la provincia de Burgos en lo que va de año, la séptima en vía interurbana, según los datos de la DGT, ya que un accidente que se produjo en las cercanías de Burgos se contabiliza como accidente en el casco urbano.



DONA AHORA cierraunicef.es 900 907 133



# **DEPORTES**



Antonio Ishizuka celebra su primer gol con la camiseta del primer equipo del Numancia, el que abría la goleada ante el Teruel. MARIO TEJEDOR

# El Numancia ya golea

**FÚTBOL.** El equipo de Aitor Calle pasa por encima del Teruel en su segundo amistoso de pretemporada / Ishizuka, Sanchidrián, David Sanz y Dani Fernández, goleadores rojillos

PARTIDO AMISTOSO

4

C.D. NUMANCIA

C.D. TERUEL

MUNICIPAL EL MORAL DE ÓLVEGA

C.D. Numancia: Dorronsoro, Grande, Moustapha, Soro, Aitor Seguín, David Sanz, David Sanz, Cristian Delgado, Antonio Ishizuka , Fabio Conte y Dieste. También jugaron Miguel Ángel, Bonilla, Pedro Benito, De Frutos Gexan, Rementería. Yago, Dani Fernández, Alain Ribeiro, Álex Ramos, Teijeira, Ángelo Giaquinta y Raúl Garrido

C.D. Teruel: Laínez, Ander, Fer López, Cabetas, Marce, Óscar Caro, Fruniz, Asier Parra, Joel Febas, Dani Cervera y José Val. También jugaronm Álvaro Cortés, Dorda, Simo, Diego Sánchez, Beltrán, Vigara, Bellido, Mario Álvarez y Seijo.

**Árbitro:** Rafael Cenis Martínez, del colegio aragonés. Sin tarjetas amarillas.

Goles: 1-0: Antonio Ishizuka (min. 23). 2-0: Sanchidrián (min. 31). 3-0: David Sanz (min. 42). 3-1: Dani Cervera (min. 56). 4-1: Dani Fernández (min. 73)

# FÉLIX TELLO SORIA

El C.D. Numancia goleó al CD. Teruel por 4-1 en su segundo encuentro de pretemporada celebrado en el campo de El Moral de Ólvega y así firma su primera victoria veraniega tras el empate del pasado sábado ante el Atlético de Madrid. Los rojillos fueron muy superiores a un rival recién descendido de Primera Federación, pero que todavía tiene que realizar muchos refuerzos para su plantilla. Antonio Ishizuka, Sanchidrián, David Sanz y Dani Fernández fueron los goleadores rojillos.

El Numancia pasó por encima del Teruel en una primera parte en la



Cristian Delgado y David Sanz formaron en el doble pivote rojillo. M.T.

que el 3-o reflejaba a la perfección las diferencias que hubo sobre el terreno de juego olvegueño. Después de un primer cuarto de hora de dominio alterno en la posesión del balón, el equipo de Aitor Calle se hizo dueño del choque para desarbolar a los turolenses, que apenas inquietaron la portería de Dorronsoro.

El dominio de los rojillos se hizo efectivo en el minuto 23 con el 1-o que llevaba la firma del canterano Antonio Ishizuka. Se abría la lata para un Numancia que estaba mereciendo ir por delante en

el marcador. El partido era un monólogo de los sorianos y pasada la media hora de juego Sanchidrián incrementaba diferencias haciendo el 2-o. El malagueño no da un balón por perdido y su tesón tuvo recompensa para poner tierra de por medio en el marcador de El Moral olvegueño.

El Teruel, un equipo que sólo tiene doce jugadores del primer equipo y que completó la expedición a Ólvega con futbolistas de la cantera, intentó estirarse y ya en los últimos compases de la primera parte el delantero Joel Febas ejecutaba un chilena que se marchaba fuera por poco.

Del posible 2-1 se pasaba al 3-0 en menos de un minuto cuando en un saque des esquina David Sanz se aprovechaba para batir la portería de Laínez. Casi sin tiempo para más se llegaba al intermedio del un encuentro en el que el Numancia estaba ofreciendo muy buenas sensaciones. Un primer acto en el que sólo hubo un equipo en el que estaba siendo su segundo amistoso de pretemporada.

Carrusel de cambios en la segunda parte en un Numancia que presentó un equipo totalmente nuevo. Ocasiones para unos y otros en la reanudación por medio de Dani Fernández y de Cervera. Toma y daca y el propio Cervera recortaba distancias con un disparo lejano que sorprendía a Miguel Ángel tras una rebotes. El Teruel se metía en el partido, aunque el Numancia no aflojó el pie del acelerador con Dani Fernández como principal estilete ofensivo. El soriano avisaba en el 67 con un chut desviado a pase de Álex Ramos y sólo dos minutos después veía puerta para hacer el 4-1 cuando por delante quedaba un cuarto de hora de juego.

En los últimos minutos el Numancia pudo ampliar su renta con un gran disparo del defensa Gexan que obligaba al meta aragonés a una gran intervención. Sin tiempo para más en El Moral se llegaba al pitido final de un duelo que ilusiona al numantinismo.

# **ATLETISMO**

# El Cross de Abejar abre el plazo de inscripción

SORIA

El próximo domingo 11 de agosto, a partir de las 10.30 horas, se celebrará la 43 edición del Cross Popular Villa de Abejar, una cita que pasa por ser la decana de cuantas pruebas populares atléticas se celebran en la provincia de Soria. Las inscripciones ya están abiertas y se podrán llevar a cabo hasta el próximo jueves 8 de agosto. Se espera una cifra similar a la de las últimas ediciones con alrededor de 250 participantes en todas las categorías. El precio unitario de las inscripción es de 5 euros para todas las categorías y se realizará a través de la web deporticket.com.Los veteranos que deseen completar dos vueltas deberán inscribirse en categoría senior y competirán en dicha categoría. Las mujeres que quieran correr 8.800 metros pueden, pero se computará sólo la primera vuelta. Se podrá apuntar a la categoría de veterano Atoda persona que tenga 35 años cumplidos el día de la prueba. Para veteranos Blos mismo con 50 años.

# **VOLEIBOL**

# La hora de la verdad en el Volei Plaza

ElXTorneo de Voley Plaza que desde el pasado sábado se celebra en la plaza de toros de Soria entra en el ecuador de la competición por lo que los equipos participantes apuran sus opciones para llegar a los cruces en el mejor puesto posible. La cita, que cuenta con 378 participantes, está marcada por las altas temperaturas que en estos días. «Los participantes están pasando calor pero se lo están pasando bien», señala Daniel Martín, uno de los organizadores. Los cruces del torneo tienen lugar este viernes para las categorías inferiores además de la Popular mixto, masculina, femenina y sub18. Ya el sábado por la tarde tienen lugar los últimos partidos de la fase de grupos en la categoría Open y posteriores cruces, una jornada que se alargará hasta entrada la madrugada. Ya el domingo tiene lugar las finales.

# **ANUNCIOS BREVES**

# **VENTA INMOBILIARIA**

SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, junto al Chino y frente al bar Termancia, capacidad para 2 coches, 2 motos y almacenaje, con luz independiente, ideal para carga de vehículos eléctricos. 30.000 euros. 629 286 155

# **MOTOR**

601

SE VENDE Citroën C4 año 2008. 210.000 km. 5.000 euros. Tel. 630070931

sus anuncios Ilame al **975 21 20 63** 

# **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!**

1 DORMITORIO .... 95.000€... 2 DORMITORIOS .... 119.000€... 3 DORMITORIOS .... 160.000€... ADOSADOS 209.000€...



# **TRABAJO**

701

SE NECESITAN repartidor@s para empresa en la provincia de Soria. Interesad@s enviar curriculum a distribucionrepartidor@gmail.com

SE BUSCA camarero/a remitir Curriculum a: elportillo@elportillo.es o llamar 696 23 36 63.

CERVECERIA bar Torcuato necesita camarero-a. Envíanos tu curriculum a: info@torcvato-soria.com o lláma

Sus anuncios POR PALABRAS llame al 975 21 20 63



# FARMACIA DE GUARDIA

Raquel Martínez García

C/ La Tejera, 2 Tel. 975.211.834

**EN LA PROVINCIA** 

Del 29 de julio al 4 de agosto

ALMAZÁN. BURGO DE OSMA. ÓLVEGA (Días 29 a I), ÁGREDA (Días 2 a 4) Y COVALEDA (24 H.)

BERLANGA DE DUERO, NAVALENO, SERÓN DE NÁGIMA Y SAN ESTEBAN DE GORMAZ (HASTA LAS 22.00H.)

# **FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO**

Celia Carrascosa Martínez

C/ Fl Collado, 46, Tel. 975,212,443 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma del Mar Lérida García C/ Valonsadero, 22. Tel. 975.230.709 De lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h.

Ma Dolores Sánchez Barreiro Avda. Mariano Vicén, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma Victoria Martínez Beltrán C/ Marqués de Vadillo, 3. Tel. 975.211.183 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Raquel Martínez García C/ La Teiera, 2. Tel. 975.211.834 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h

Inmaculada González Gesteiro De lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h

# EMBALSE CUERDA DEL POZO



AL 68,4% DE SU CAPACIDAD

# **EL TIEMPO / HOY**

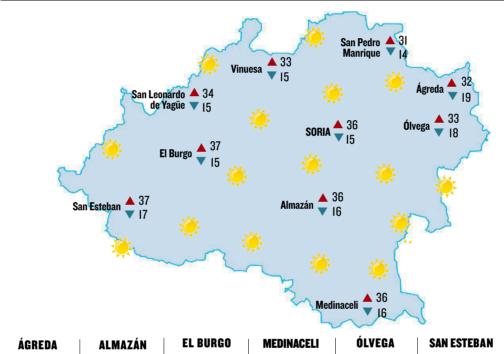

# **EN LA CAPITAL**

HOY

Máxima 36°

Temperaturas sin grandes cambios

Poco nuboso, con nubosidad de evolución por la tarde en el norte, sin descartar algún chubasco

disperso que pueden ir con tormenta, más proba-ble en zonas de montaña. Temperaturas en ligero descenso en el norte, y sin cambios en el resto. Vientos del norte o nordeste, flojos, intensifican-

dose durante la tarde, con probabilidad de rachas

Mínima 15°

Mínima

MAÑANA

Máxima

S. LEONARDO

▲ 29 ▼ 13

Sáhado

**▲** 31 ▼ 11

**SAN PEDRO** 

15° VINUESA

**▲** 25 **▼** 12 Sáhado ▲ 28 ▼ IN **▲** 27 ▼13 Sáhado **▲** 30 **▼**12

# TELÉFONOS DE INTERÉS

**▲** 29 **▼**15

Sáhado

**▲** 33 **▼**13

085/ 975 220 700

112/ 975 211 862

**SORIA** EMERGENCIAS BOMBEROS POLICÍA NACIONAL GUARDIA CIVIL CRUZ ROJA POLICÍA LOCAL IBERDROLA (averías) AMBULANCIAS HOSPITAL SANTA BÁRBARA HOSPITAL EL MIRÓN

27 🔻 15

**▲** 28 ▼ 13

RADIO TAXI

**PROVINCIA** GUARDIA CIVIL BOMBEROS

▲ 31 ▼ 16

Sáhado

**▲** 33 ▼ 12

Almazán El Burgo de Osma Șan Esteban de Gormaz TELE-RUTA CENTROS DE SALUD Ágreda Almazán

29 🔻 15

Sáhado

**▲** 32 ▼ 13

900 123 505

**▲** 27 ▼ 13

Sáhado

**▲** 29 ▼ 12

Golinara Olivega San Esteban de Gormaz San Leonardo de Yagüe San Pedro Manrique Soria Rural

**CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL** 

**▲** 31 **▼** 17

Sáhado

**▲** 33 ▼ 14

Zona Sur Berlanga de Duero Pinares Norte Zona del Moncayo Ribera del Duero 976 645 589 975 350 125 975 376 012 975 381 170 975 228 282

975 380 001 975 300 461

Tierras Altas ASESORAMIENTO A LA MILIER INFORMACIÓN JCYL

TRANSPORTES

975 101 064

MUSEO NUMANTINO Soria Telf. 975 / 22 -13- 97 Lunes cerrado

MUSEO PALEONTOLÓGICO Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes y martes cerrado por descanso.

# FRMITA DE SAN BAUDELIO

Casillas de Berlanga Del I/6 al 31/8: De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Menos lunes y martes. Del I/II al 3I/3: De miércoles a sábado de I0.00 a I4.00 y de I3.30 a 18.00 y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. Del 1/4 al 31/5 y del 1/9 al 31/10, de miércoles a

sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h

CLAUSTRO S. JUAN DE DUERO

Telf. 975 / 23 -02-18. Lunes cerrado por descanso

# NIIMANCIA

**Garray**Telf. 975 / 18-07-12. Domingos y festivos: 10.00-

14.00. Lunes cerrado por descanso

# **TIERMES**

Montejo de Tiermes Telf. 975 / 18 -61 - 56. Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

# **YACIMIENTO**

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

Telf. 975 / 34 - 01 - 96. Grupos: todos los días previa petición de hora en el teléfono 975/34-01-96

# CONCATEDRAL DE SAN PEDRO

Telf. 975 / 21 -15 - 51 La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en horas de culto. En verano: 10.00-20.00.

# EL CLAUSTRO ROMÁNICO

rano: 10.00-14.00 y 17.00-20.00. 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

# COLEGIATA NTRA, SRA, DEL MERCADO

Berlanga Telf. 975 / 34-34-33. Todo el año. Horario de apertura: de Miércoles a Domingo: 12.30-14.00 y 16.00-17.30 h. Lunes y

# CASTILLO DE BERLANGA Todo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo o en las dependencias municipales.

Santa María de Huerta

Telf. 975 / 32-70-02 Todo el año. 10-13 y 16-18.
Domingos y festivos: 11.30 a 12.30 celebración de los servicios religiosos. Domingo tarde:

### **AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS ROMANOS**

Medinaceli

(Abierto de jueves a domingo - Visitas concertadas todos los días) Horario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

# **AULA PALEONTOLÓGICA**

Telfs. 975185093-625795477 Horario: Mañanas: de II a I4. Tardes: de I7 a 21. El Aula abrirá todos los días de la semana hasta

### **AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE** NIIMANCIA"

Garray Periodo: I de agosto a 31 de octubre Horario miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16

# MUSEOS ETNOLÓGICOS

En Torreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Soria, Romanillos de Medinaceli, Alcubilla del Marqués, Cuevas de Soria y Barca existen museos en los que se exponen utensilios, muebles, etc. ya fuera de uso y expuestos ahora para el público en general.

# M. DE LA VENERABLE SOR Mª JESÚS DE Ágreda Llamar previamente.

# EL TORREÓN DE NOVIERCAS domingo, de II.30 a I3.30 y de I7 a 20. FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-

El Burgo de Osma Telf. 975341006

VILLODRES

Horario de invierno: Abierto sábados. De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (etnológica, arqueológica, muebles castellano-leoneses y de arte contemporáneo)

# CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EN

QUINTANA

Horario: Martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18.00 horas. (Lunes cerrado). Domingo y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO. (SAN **ESTERAN DE GORMAZ)** Horario: Martes a domingo de II.00 a 14.00 horas de I7.00 a 20.00 horas.

Telf. 975186245. www.parqu Camino Molino de los Ojos

MEDIO AMBIENTE. PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a  $15\,de$  diciembre: Recepción-información: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Visita sala interpretación, visitas particulares abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Grupos organizados cita previa (975/363564 de 9 a 10 horas). Máximo 50 personas/grupo. Visita guiada. Otras actividades consultar monitores.

# CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO

Ofrece rutas micológicas guiadas, una exposición permanente, varios puntos de información turística o de identificación de setas, así como cursos y talleres. Horario. De l de Octubre a 30 de Noviembre está abierto de rcoles a sábado de 10 a 14, y de 16 a 19. Los miercoles a sábado de 10 a 1-domingos de 10 a 14. Más info

# CINE Y TV

# **CARTELERA**





90.2 FM 93.2 FM NDA DE DUER

91.6 FM

101.9 88.4 FM

92.9 FM

103.4 FM 97.7 FM

97.8 FM

99.8 FM 88.1 FM 89.6 FM 94.1 FM 102.8 FM

06:00 Infocomerciales 07:25 Atrapados en la historia 07:55 Contigo pan y magia 08:45 Me vuelvo al pueblo 09:40 Naturaleza viva 10:30 Mente animal 11:23 La 8 Noticias redifusión 11:53 Redifusión La 8 Magazine 13:55 La 8 Noticias 14:30 CyLTV Noticias **15:10** El tiempo 15:30 La 8 Noticias redifusión 16:05 La 8 Magazine

97.1

# CINES LARA DEL 25 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO

| CINI   | es lana del 25 de Juliu al I                               | DE AUUSIU |       |       |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--|--|
|        | SESIONI                                                    |           |       |       |  |  |
| SALA 1 | -GRU 4. MI VILLANO FAVORITO<br>-PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 4 | 18.00     | 20.30 | 22.35 |  |  |
| SALA 2 | -TWISTERS                                                  | 17.45     | 20.15 | 22.35 |  |  |
| SALA 3 | -DEADPOOL Y LOBEZNO                                        | 18.00     | 20.45 |       |  |  |
| SALA 4 | -PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 4<br>-DEADPOOL Y LOBEZNO         | 18.00     | 20.15 | 22.35 |  |  |
| SALA 5 | -DEADPOOL Y LOBEZNO                                        | 17.45     | 20.30 |       |  |  |
| SALA 6 | -DEL REVÉS 2 (INSIDE OUT 2)                                | 18.00     | 20.15 | 22.35 |  |  |
| SALA 7 | -KOATI<br>-FLY ME TO THE MOON<br>-STRANGERS. CAPÍTULO 1    | 18.00     | 20.10 | 22.35 |  |  |
| SALA 8 | -EL CASTILLO AMBULANTE<br>-BIKERIDERS, LA LEY DEL ASFALTO  | 17.45     | 20.15 | 22.35 |  |  |
|        |                                                            |           |       |       |  |  |

Martes cerrado por descanso de personal. Miércoles en los cines Lara Programa Cine Sénior para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por 2 euros

**SESIONES** 

18 00

20.30

17 30

19.15

**SESIONES** 

17 00

19.15

21.30

21.30

19.00 21.00

CINES MERCADO

Jueves, 1 de agosto

Viernes, 2 de agosto

SALA 1 - UN PASEO POR EL BORNE

- MATRONAS (VOSE)

**SALA 2 - BETWEEN SILENCE AND SIN.** 

- EL BUEN ITALIANO

- UN PASEO POR EL BORNE

- EL BARCO DEL AMOR (VOSE)

- NUESTRO MOMENTO PERFECTO (VOSE)

**DOCUMENTAL SOBRE ANA (VOSE)** 

SALA 1 - SOLO (VOSE)

SALA 2 - RI ONDY



**UN PASEO POR EL BORNE** 

nunca una película.

España. 2024. Dirección. Nick Igea.

Reparto. Rodolfo Sancho, Ruth Gabriel, Natalia

Verbeke, Tábata Cerezo. Sinopsis. Martín

fracasó en su intento por por ser director de cine

años atrás en Madrid, y regresó a su ciudad

natal, Palma de Mallorca, convertido en un

hombre gris v amargado. No guiso desde

entonces saber nada del cine ni ha vuelto a ver



# **DEADPOOL Y LOBEZNO**

Estados Unidos. 2024. Dirección. Shawn Levy. Reparto. Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin. Sinopsis. Tercera entrega de la saga «Deadpool», ahora integrada en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) pero manteniendo su enfoque para adultos, con calificación R. En septiembre de 2022 se confirmó la aparición de Hugh Jackman como Lobezno, por primera vez desde «Logan».

# 02:35 Infocomerciales CyL 7

IR:05 Cvl TV Noticias. Con lengua de signos

18:50 Lo meior de Parques Naturales

19:15 Uepa: Un escenario para amar

21:30 Redifusión La 8 Magazine

23:30 La 8 Noticias redifusión

18:40 El tiempo

**20:40** El tiempo

20:55 La 8 Noticias

00:00 CvLTV Noticias

00:35 Programación local

20:00 CvLTV Noticias

07:30 Paseos con encanto. Jardines de invierno **08:15** Hecho en CyL.

09:00 Con la música a todas partes. 10:35 Mundo Natural (Infocomercial)

II:00 Todo vale en CyL.

**11:55** El arcón.

12:45 Clap. Teatro y Artes de Calle I

13:10 El correvuela

14:00 Diagnóstico

14:30 CyLTV Noticias I. Con Antonio Renedo 15:10 FL tiemno L

15:25 Cyl TV Noticias I (Redifusión)

15-55 Piedra sohre Piedra

16:35 Paseos con encanto. Quédate de niedra 17:25 Hecho en Cvl

18:10 Flash Cierre de mercados.

18:15 Con la música a todas partes.

20:00 CyLTV Noticias 2.

**20:40** EL tiempo 2.

20:55 Escápate de viaje.

21:45 Me vuelvo al pueblo

22:35 Cine de verano: En lugares oscuros. 1997 -

James C.E. Burke

00:15 CyLTV Noticias 2 (Redifusión).

**00:45** EL tiempo 2.

00:55 Piedra sobre Piedra

01:35 Galería del Coleccionista

# **BIKERIDERS, LA LEY DEL ASFALTO** Estados Unidos 2023. Dirección. Jeff Nichols.

# Reparto. Jodie Comer, Austin Butler, Tom Hardy, Michael Shannon. Sinopsis. Ambientada en los años 60, sigue el ascenso de un club de motociclistas del medio oeste, los Vandals. El club pasa, en el transcurso de una década, de ser un lugar de reunión para forasteros locales a convertirse en una banda más siniestra, que amenaza el modo de vida único del grupo



# **NUESTRO MOMENTO PERFECTO**

Alemania, 2023. **Dirección.** Avlin Tezel Reparto. Avlin Tezel, Chris Fulton, Rory Fleck-Byrne. **Sinopsis.** Kira e lan, dejando ambos atrás sus vidas v sus problemas, se encuentran durante un fin de semana de invierno en la isla escocesa de Skye. Su conexión es instantánea y profunda. De regreso a Londres, cada uno intenta seguir con su vida, pero deberán enfrentarse a su pasado antes de volver a encontrarse.

# CARLOS CUESTA



# DALE VIDA A TU TEJADO

# Aprovecha los descuentos del VERANO...

- Limpieza, retejados y mantenimiento.
- Onduline bajo teja y termina con tus GOTERAS.
- Impermeabilizaciones de terrazas y fachadas.
- Estructuras de madera.
- Panel sandwich

Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis. Todas las comarcas.





ración y Publicidad: C/ Morales Contreras, 2. Soria. 4200



Un grupo de participantes durante un descenso entre Soria y Los Rábanos. HDS

# La clásica y refrescante bajada Soria-Los Rábanos

El domingo a las 10.15 horas comienza la XXI Travesía de ocho kilómetros entre el Sotoplaya y la localidad vecina

# J.A.U. SORIA

Este domingo se celebra a partir de las 10.15 horas una de las pruebas más clásicas y refrescantes del verano soriano, la XXI Travesía Piragüista Soria-Los Rábanos. La edición de este año espera albergar entre 200 y 250 participantes que disfruten del trazado de ocho kilómetros.

El plazo de inscripción estará abierto durante todo el día de hoy, unas inscripciones que pueden realizarse en la web del Ayuntamiento de Los Rábanos (https://www.losrabanos.es/), organizador de la prueba no competitiva. «Nuestro lema es que los participantes disfruten del paisaje tan bonito que tenemos, que respeten el río y aquello que lo rodea», señala la alcaldesa de Los Rábanos, Gemma Hernández Ramos.

Alo largo de los ocho kilómetros de trazado los participantes podrán re-

frescarse surcando el Duero y disfrutar de paisajes como los cortados que hay hasta elembalse o el paraje de Dorramas, ya en Los Rábanos, además de la fauna y flora existente en las orillas del río. Se esperan participantes de los más diversos lugares, desde sorianos de diferentes puntos de la geografía provincial a los que les gusta surcar el río a turistas que aprovechan sus vacaciones para conocer los recursos de la provincia. «Tradicionalmente ha sido una prueba para piraguas pero hace unos años un grupo que practicaba paddel surf preguntó si podía participar y cada año vienen más aficionados a este deporte. En la travesía puede participar con cualquier embarcación que no sea de motor», recuerda la alcaldesa de Los Rábanos.

La prueba es de carácter no competitivo pero el participante más joven y el de mayor edad recibirán un

obsequio a la llegada a Los Rábanos escenario en el que tendrá lugar un ágape entre los participantes que, de esta manera, podrán compartir experiencias y sensaciones sobre el descenso.

Todos los participantes estará cubiertos por un seguro de responsabilidad civil y las normas establecen que para participar en la actividad hay que tener más de 12 años. Los menores de edad, de 12 a 18 años, deberán ir acompaña dos por un mayor de edad y tener autorización de un tutor. Igualmente hay que saber nada correctamente y tener nociones de embarcaciones de remo. Durante la travesía es obligatorio el uso del chaleco salvavidas e igualmente está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas durante la travesía o realizarla en estado de embriaguez.



Pedalovida reunió a más de 100 ciclistas en esta edición. M.T

# LUCHA CONTRA EL CÁNCER

# PEDALOVIDA 2024 SE CIERRA CON L DONACIÓN AL CNIO 17.531 EUROS

El movimiento Pedalovida 2024 ha cerrado su actividad de este año con la donación de 17.531 euros al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), para ayudar en la investigación en la lucha contra el cáncer, los que supone 3.000 euros más que en la edición de 2023. El movimiento Pedalovida agradece la colaboración del colectivos e instituciones así como las donaciones particulares para llegar a ese objetivo. Las organizadoras del movimiento reconocen que la «visibilidad y solidaridad», con su iniciativa ha «superado» sus expectativas.



El mural que se está pintando en el frontón de Montejo. HDS

# **CULTURA**

# MONTEJO DE TIERMES CUENTA SU HISTORIA A TRAVÉS DE UN MURAL

Montejo de Tiermes acoge durante estos días la semana cultural de la Celtiberia y Roma organizada por la asociación cultural Vive Montejo. El proyecto estrella de esta semana es un mural que representa a una celtíbera, obra que tendrá siete metros de altura. El día 2 habrá una conferencia en el yacimiento a cargo del arqueologo Víctor Mayoral. El sábado día 3 hay talleres de arqueología para niños (ya no hay plazas). Continuará la semana el 5 de agosto con una lectura colectiva del cómic Astérix y Obélix y una visita a la villa romana de Cuevas de Soria.



EL VEHÍCULO DESTACADO DE LA SEMANA

Madurga Selection

Cuota desde 285 €/mes

MERCEDES-BENZ Clase A A 180 5p.





Madurga Selection C/ Eduardo Saavedra 44-46 · Soria · T. 975 22 14 50

